#### Gerd Honsik

## ADIOS, EUROPA

### El plan Kalergi

Un racismo legal

Las 28 tesis para acabar con nuestros pueblos

Editorial Bright-Rainbow Barcelona 2005 «Cuánto nos alegramos de saber que los 'Protocolos de los Sabios de Sión' fueran falsos... hasta que nos llegó la mala noticia: el Plan Kalergi es auténtico y nosotros somos testigos de su realización.»

Franz Radl

Este libro está dedicado
a los representantes del humanismo
judío, llamado «Haskala»,
que surgió en suelo alemán
y ganó adeptos en todos los campos
ideológicos del Judaísmo.

El autor agradece a la Sra. Eva María por su idea de realizar este libro y la aportación de valiosos documentos.

Primera Edición Junio 2005
© 2005 / Editorial: Bright-Rainbow-Verlag, La Mancha
Asistencia técnica, corrección y maquetación: Franz Radl
Printed in Spain / Impreso en España / Gedruckt in Spanien
ISBN 84-922725-1-1
Depósito Legal: T-560-05

Cartas al autor:

Gerd Honsik, Apto. de Correos 2032, Las Chapas, 29600 Marbella, España

El 14 de abril de 2003, en el Hofburg vienés, se encontraron el ex-canciller alemán, Helmut Kohl -portador de la Orden de Kalergiy Otto de Habsburgo para celebrar juntos el ochenta aniversario del 'Movimiento Paneuropa' que había sido fundado por Richard Kalergi.\*

Lo que Kalergi dispuso en ese 'Movimiento Paneuropa', antecedente de nuestra Europa de Maastricht, lo podrá leer en este libro.

O bien, simplemente siga mirando por la ventana.

\*) Fuente: Diario "Kronenzeitung" del 15 de abril de 2003

P.D.: Hace poco, el europarlamentario Íñigo Méndez Vigo alabó los logros de Kalergi desde 1922 (¡!) y aseguró que, a partir de ahora, se seguirán sus directrices en las convenciones europeas.

Fuente: «Paneuropa Österreich» nº 9 de 03, 1040 Viena, Prinz-Eugenstraße 18/14

#### Indice

Carta 1<sup>a</sup>

Prólogo.....11

| El "Plan Kalergi"12               |                                                                                    | 9. Capítulo: La mentira del concepto                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Capítulo: La idea del apodera- |                                                                                    | nacional anticuado                                                                                   |
|                                   | miento Judio                                                                       | 10. Capítulo: La mentira del "patriotismo                                                            |
| 2.                                | Capítulo: La relación con los acon-                                                | constitucional"                                                                                      |
|                                   | tecimientos actuales                                                               | 11. Capítulo: Conclusiones de la tercera                                                             |
| 3                                 | Capítulo: «¡Y llegó con pies de plomo!»                                            | carta                                                                                                |
|                                   | Capítulo: Benesch, Warburg, Chur-                                                  |                                                                                                      |
| ••                                | chill, Stresemann                                                                  | Carta 4 <sup>a</sup>                                                                                 |
| 5.                                | Capítulo: La esencia del Plan Kalergi                                              | Sobre el poder judío40                                                                               |
|                                   | Capítulo: La creación de la subespecie                                             | 1. Capítulo: Percepción es igual a ataque                                                            |
|                                   |                                                                                    | 2. Capítulo: Fe ciega en Israel. Con-                                                                |
| C                                 | arta 2ª                                                                            | denada ochocientas veces                                                                             |
|                                   | camino de Karlergi                                                                 | 3. Capítulo: ¡Algunos judíos atestiguan                                                              |
|                                   | Maastricht22                                                                       | sobre la dictadura judía! 4. Capítulo: El fin bélico de la inmi-                                     |
|                                   | Capítulo: El racismo como método de                                                | gración: desintegración de la "socie-                                                                |
| 1.                                | los antirracistas.                                                                 | dad alemana"                                                                                         |
|                                   | Too until fuelblub.                                                                | ada dicilidia                                                                                        |
| 2.                                | Capítulo: Conocido de los poderosos.                                               | 5. Capítulo: El miedo al poder de la                                                                 |
| 2.                                | Capítulo: Conocido de los poderosos, desconocido del pueblo                        | 5. Capítulo: El miedo al poder de la prensa judía                                                    |
|                                   | desconocido del pueblo                                                             | prensa judía                                                                                         |
|                                   | •                                                                                  | •                                                                                                    |
| 3.                                | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3 <sup>a</sup>      | prensa judía                                                                                         |
| 3.                                | desconocido del pueblo<br>Capítulo: La alianza con los EEUU                        | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa             |
| 3.<br><u>C</u> :<br>El            | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3 <sup>a</sup>      | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa del poder"  |
| 3.<br><u>C</u> :<br>El            | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa del poder"  |
| 3.<br><u>C</u> 2<br>El            | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa del poder"  |
| 3.<br>C:<br>El<br>1.              | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa  del poder" |
| 3.<br>C:<br>El<br>1.              | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa del poder"  |
| 3. <u>C:</u> El 1. 2. 3.          | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa  del poder" |
| 3. <u>C:</u> El 1. 2. 3.          | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa  del poder" |
| 3. Ci El 1. 2. 3. 4.              | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa  del poder" |
| 3. Ci El 1. 2. 3. 4.              | desconocido del pueblo Capítulo: La alianza con los EEUU  arta 3ª falso testimonio | prensa judía 6. Capítulo: Conclusiones de la carta 4ª  Carta 5ª  Sobre la "toma amistosa  del poder" |

6. Capítulo: La mentira del humanita-

7. Capítulo: Integración es genocidio

8. Capítulo: La mentira de la crimina-

rismo y el asilo

lización

|                      | nijos dei sistema.                                | Ι.         | Capitulo: Los dictados de Versalles y              |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 8.                   | Capítulo: Los liberales, un caballo de            |            | St. Germain                                        |
|                      | Troya                                             | 2.         | Capítulo: El Plan Kaufmann                         |
| 9.                   | Capítulo: Antiglobalización y "Green-             | 3.         | Capítulo: El Plan Hooton                           |
|                      | peace"                                            | 4.         | Capítulo: El Plan Morgenthau                       |
| 10                   | Capítulo: Conclusiones de la carta 5 <sup>a</sup> | 5.         | Capítulo: La mentira de la liberación              |
|                      |                                                   | 6.         | Capítulo: El Plan Kalergi                          |
| <u>C:</u>            | arta 6ª                                           | 7.         | Capítulo: El genocidio en Austria                  |
| La                   | a toma del poder enemigo 62                       | 8.         | Capítulo: Las consecuencias de la                  |
| 1.                   | Capítulo: Sobre la Guerra                         |            | "nación austriaca"                                 |
| 2.                   | Capítulo: Sobre el terror                         | 9.         | Capítulo: Conclusiones de la carta 86              |
| 3.                   | Capítulo: De la culpa colectiva y la              |            |                                                    |
|                      | capitulación incondicional                        | <u>C</u> a | arta 9ª                                            |
| 4.                   | Capítulo: Sobre el embargo                        | Lo         | os EEUU amenazan                                   |
| 5.                   | Capítulo: Sobre el asesinato                      | la         | democracia 102                                     |
| 6.                   | Capítulo: Sobre el asesinato judicial             | 1.         | Capítulo: El golpe navideño de 1913                |
| 7.                   | Capítulo: La toma del poder enemigo               | 2.         | Capítulo: ¿Preponderancia de los                   |
|                      | sin sangre                                        |            | judíos?                                            |
| 8.                   | Capítulo: Conclusión de la carta 6 <sup>a</sup>   | 3.         | Capítulo: La lucha contra el derecho               |
|                      |                                                   |            | de autodeterminación                               |
| Carta 7 <sup>a</sup> |                                                   | 4.         | Capítulo: El atentado de los EEUU a                |
| Le                   | eyes falseadas72                                  |            | la libertad de prensa                              |
| 1.                   | Capítulo: La bandera europea                      | 5.         | Capítulo: La "Capitulación incondi-                |
|                      | desvirtuada                                       |            | cional"                                            |
|                      | Capítulo: Desigualdad ante la ley                 |            | Capítulo: Responsabilidad colectiva                |
|                      | Capítulo: El timo del derecho popular             | 7.         | Capítulo: Sobre la democracia presi-               |
|                      | Capítulo: Juego trucado                           |            | dencial                                            |
| 5.                   | Capítulo: El concepto trucado de                  |            | Capítulo: Sobre los "dictadores"                   |
|                      | nación                                            | 9.         | Capítulo: Las "guerras de democra-                 |
| 6.                   | Capítulo: La amenaza de todas las                 |            | tización"                                          |
|                      | etnias                                            | 10         | .Capítulo: ¡Adenauer votado por el                 |
| 7.                   | Capítulo: Sobre la ambigüedad de los              |            | enemigo!                                           |
|                      | seguidores de Kalergi                             | 11         | .Capítulo: Todos los Cancilleres con               |
| 8.                   | Capítulo: La resolución 677 de la                 |            | sueldos de la CIA                                  |
|                      | ONU                                               | 12         | .Capítulo: Conclusiones de la carta 9 <sup>a</sup> |
| 9.                   | Capítulo: Conclusiones de la carta 7ª             |            |                                                    |
|                      |                                                   |            | 5                                                  |
|                      |                                                   |            |                                                    |

Carta 8ª

Los seis planes genocidas contra la

nación alemana en el siglo XX ...... 84

6. Capítulo: La toma del poder por la

7. Capítulo: «Amnesty» sólo para los

CDU

| Ca | rta | 1 | $0^a$ |
|----|-----|---|-------|
|    |     |   |       |

#### Sobre la amenaza del mundo ......116

- 1. Capítulo: El ataque global de los EEUU a las naciones
- 2. Capítulo: El valor de los acuerdos con EEUU es igual a cero
- 3. Capítulo: Es el Plan Kalergi
- 4. Capítulo: La guerra total contra el Estado alemán

#### Carta 11ª

#### Ataque a la cultura alemana......122

- 1. Capítulo: El ataque americano a la cultura alemana
- 2. Capítulo: ¿Judíos en la guerra contra las culturas europeas?
- 3. Capítulo: Judíos que defienden las culturas europeas
- 4. Capítulo: Sobre el ataque a la lengua materna
- 5. Capítulo: El atentado contra la canción popular

#### Carta 12<sup>a</sup>

#### El ataque a la familia.....132

- 1. Capítulo: Tareas compartidas: el hombre-lavavajillas
- 2. Capítulo: Las prisas por ir al parvulario
- 3. Capítulo: El cuidado incompleto de los niños
- 4. Capítulo: Aniquilación de la red de parvularios
- Capítulo: Sobre la autorrealización de la mujer
- 6. Capítulo: La estupidez planeada
- 7. Capítulo: Sobre selección y amor.
- 8. Capítulo: Sobre la violencia doméstica
- 9. Capítulo: La mentira sobre la violencia en la familia

- 10.Capítulo: Triunfo del matrimonio sobre la lucha de género
- 11. Capítulo: Mentira generacional y explotación de la familia
- 12. Capítulo: Ataque al matrimonio
- 13. Capítulo: Conclusión de la carta 12ª

#### Carta 13<sup>a</sup>

#### La solución final

#### para el campesinado ......146

- 1. Capítulo: La mentira de la subvención
- Capítulo: Chantaje de dinero para protección de los EEUU
- 3. Capítulo: Prisión para el líder del campesinado, Robert Dürr

#### Carta 14<sup>a</sup>

#### El Plan Kalergi y las religiones ....152

- Capítulo: El silencio de las iglesias cristianas
- 2. Capítulo: ¿Obligación de fraternizar con el judaísmo?
- 3. Capítulo: El silencio cristiano a los genocidios
- 4. Capítulo: Las religiones fieles a Cristo se llaman Cristianismo e Islam
- 5. Capítulo: El distanciamiento de Cristo y Lutero
- 6. Capítulo: Decadencia eclesiástica por parte de Roma
- 7. Capítulo: Sobre la fe judía
- 8. Capítulo: Los judíos y el tráfico de esclavos
- Capítulo: Sobre el pesimismo de Shahak
- 10. Capítulo: Fundamentalismo cristiano y Estado judío
- 11. Capítulo: Conclusión de la Carta 14ª

| 1. Capitalo. Los mensajeros de la maer    | .c 2. Capitalo, Socio las logias in Januari                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| de la economía en Occidente               | 3. Capítulo: Decisiones que excluyen al                                              |
| 5. Capítulo: Duisenberg y Tietmeyer n     | o pueblo                                                                             |
| fueron escuchados                         | 4. Capítulo: Conclusiones de la Carta 17 <sup>a</sup>                                |
| 6. Capítulo: El milagro de Wörgl          |                                                                                      |
| 7. Capítulo: Gottfried Feder y el II      | II <u>Carta 18<sup>a</sup></u>                                                       |
| Reich                                     | Mi plan para la                                                                      |
| 8. Capítulo: Los judíos alaban la politic | a salvación del mundo198                                                             |
| económica de Hitler                       | <ol> <li>Capítulo: El sentido de la vida es su</li> </ol>                            |
| 9. Capítulo: La renuncia china a          | al continuidad                                                                       |
| comunismo y al dólar                      | 2. Capítulo: El Estado nacional es el                                                |
| 10. Capítulo: La rabia de la economía     | Estado normal                                                                        |
| 11. Capítulo: El FMI y el Banco Mundia    | al 3. Capítulo: La fórmula para curar el                                             |
| como herramientas de los EEUU             | sistema estatal                                                                      |
| 12. Capítulo: "Criterios de estabilidad"  | ": 4. Capítulo: La trampa democratizadora                                            |
| el eterno crecimiento de deudas           | 5. Capítulo: La democracia es una con-                                               |
| 13.Capítulo: La baja natalidad y          | la dición                                                                            |
| inmigración propician el derrumbe         | 6. Capítulo: La dictadura es democracia                                              |
| 14. Capítulo: La inmigración y el sistem  | na si es mayoritariamente querida por el                                             |
| social                                    | pueblo                                                                               |
| 15. Capítulo: Conclusión de la Carta 15   | <ol> <li>7. Capítulo: Democracia es poder. Poder<br/>que parte del pueblo</li> </ol> |
| Carta 16 <sup>a</sup>                     | 8. Capítulo: Los partidos son la muerte                                              |
| Sobre los métodos del imperio184          | de la democracia                                                                     |
| 1. Capítulo: La guerra como fin últim     | <ul> <li>9. Capítulo: La curación de la consti-</li> </ul>                           |
| 2. Capítulo: Sobre "democratización       | ", tución democrática                                                                |
| "gobiernos de marionetas" y "terro        |                                                                                      |
| cultural"                                 | América y la esperanza mundial de la                                                 |
| 3. Capítulo: Juicios públicos y tortura   | insurrección americana                                                               |
|                                           |                                                                                      |

Capítulo: Responsabilidad colectiva
 Capítulo: Propaganda en vez de

6. Capítulo: Asesinato: ¡Dr. Jekyll y Mr.

El significado de la masonería ..... 192

1. Capítulo: El mensaje de Fischer al

2. Capítulo: Sobre las logias no judías

información

B'nai B'rith

Hyde!

Carta 17<sup>a</sup>

Carta 15<sup>a</sup>

Sobre los intereses y

acumulación

mundo sin deudas?

plicarse

su acumulación......168

1. Capítulo: Sobre los intereses y su

2. Capítulo: Los intereses son anormales porque el dinero no puede multi-

3. Capítulo: ¿Hubo alguna vez un

4 Canítulo: Los mensaieros de la muerte

| 11 Conftylor Dobanta investigate                                | 2.6.7.1                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| 11. Capítulo: Debería investigarse el homicidio de Kennedy      | 2. Capítulo: La creación del ser inferi- |  |  |  |
| 12.Capítulo: El Plan de rebelión para                           | or: un proyecto judío                    |  |  |  |
| salvar el mundo                                                 | 3. Capítulo: Aniquilación de los pueblos |  |  |  |
|                                                                 | 4. Capítulo: Concordancia con Hitler     |  |  |  |
| 13. Capítulo: Sobre la recuperación del                         | 5. Capítulo: Oro, pólvora y tinta        |  |  |  |
| derecho de emisión del dinero                                   | 6. Capítulo: Sobre los rotocolos de los  |  |  |  |
| 14.Capítulo: El trabajo es la madre del                         | Sabios de Sión"                          |  |  |  |
| dinero, ¡no al revés!                                           | 7. Capítulo: Kalergi salva a Alemania de |  |  |  |
| 15.Capítulo: El desempleo es el crimen                          | Morgenthau                               |  |  |  |
| de la supremacía monetaria                                      | 8. Capítulo: No hay Plan Kalergi sin los |  |  |  |
| 16.Capítulo: ¡Alto a la humanidad                               | EEUU                                     |  |  |  |
| errante!                                                        | 9. Capítulo: ¿Es Europa el III Reich de  |  |  |  |
| 17. Capítulo: Sobre el tamaño adecuado                          | los judíos?                              |  |  |  |
| del Estado                                                      | 10. Capítulo: El levantamiento de Europa |  |  |  |
| C4 - 103                                                        | 11. Capítulo: Kalergi ayudaba a Hitler   |  |  |  |
| Carta 19 <sup>a</sup>                                           | traicionando a Herzl                     |  |  |  |
| Mi plan para la reordenación                                    | 12. Capítulo: ¿Estado judío? ¿Diáspora?  |  |  |  |
| del Estado alemán                                               | ¿Hegemonía mundial?                      |  |  |  |
| 1. Capítulo: El retorno a la asamblea                           | 13.Capítulo: Theodor Herzl versus        |  |  |  |
| popular                                                         | Kalergi                                  |  |  |  |
| 2. Capítulo: La equivocación de Montes-                         | C                                        |  |  |  |
| quieu                                                           | Carta 21 <sup>a</sup>                    |  |  |  |
| 3. Capítulo: ¿Cuánto vale un voto?                              | Petición a los diputados                 |  |  |  |
| 4. Capítulo: ¿Puede un diputado hono-                           | europeos 244                             |  |  |  |
| rario abarcar la avalancha de leyes?                            |                                          |  |  |  |
| 5. Capítulo: ¿Qué papel debe jugar el                           |                                          |  |  |  |
| dinero en la política?  6. Capítulo: La eliminación de cárteles | Bibliografía246                          |  |  |  |
| y medios de propaganda                                          | Diarios y Revistas250                    |  |  |  |
|                                                                 | Notas                                    |  |  |  |
| 7. Capítulo: Sobre el "contrato democrático" de la sociedad     | Indice onomástico                        |  |  |  |
| 8. Capítulo: El derecho a las armas                             |                                          |  |  |  |
| o. Capitato. El defectio a las alillas                          | Anuncio: La Crisis / Diagnosis 262       |  |  |  |
| Carta 20 <sup>a</sup>                                           |                                          |  |  |  |
| El séptimo sello del presente:                                  |                                          |  |  |  |

su fin

la ejecución del Plan Kalergi ...... 230 1. Capítulo: Europa en el camino hacia

## Las 28 tesis de Richard Coudenhove-Kalergi aquí citadas, se encuentran en las siguientes páginas:

15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 63, 65, 67, 85, 109, 139, 163, 175, 177, 179, 181, 193, 201



Foto del Conde Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Él estaba a la cabeza de la conspiración que amenaza la subsistencia de los pueblos de Europa. Ya en 1923, y ante sus hermanos masones, este oscuro personaje proclamó que Europa sería dominada por una «raza aristocrática judía». Con tal fin, los europeos debían «ser cruzados» con negros y asiáticos como si de animales se tratara. De este «cruce», Coudenhove-Kalergi esperaba la consecución de una clase humana inferior fácilmente gobernable y sin carácter.

#### Prólogo

En el décimosegundo año de su exilio y a los cuarenta y dos años de su persecución política, Gerd Honsik, poeta, humanista e historiador alemán, ha escrito este libro. ¿Qué nos revela? Pues nada menos que el secreto del largamente planeado hundimiento del mundo occidental. Por primera vez, saca a la luz el papel importante que juega un hombre, desconocido del público, en la creación de la «Europa multicultural». Un hombre al que, sin embargo, los dirigentes sí conocen, como lo demuestra el autor. El nombre del gran desconocido al que veneran es: Coudenhove-Kalergi. Después de siete años de investigación, Honsik deshace el nudo gordiano del secretismo y aclara cómo el imperio americano intentó hacer caer «la Europa de las patrias» y cómo forzó a Alemania en dirección a Maastricht. No se trata de un desliz aislado, sino de un plan preparado desde hace décadas. No es un plan concebido por una sola persona, sino que fue ideado por Otto de Habsburgo, por Edvard Benesch -el homicida de los alemanes de la región sudete-, por Konrad Adenauer, por Winston Churchill, por la Banca Warburg, por los mayores diarios americanos y, finalmente, por la masonería y el servicio secreto de la CIA americana. Descubrimos que nuestros gobiernos fueron obligados a acordar convenios secretos para fomentar una inmigración constante y progresiva.

Honsik muestra a los altos funcionarios como Jean-Claude Juncker, el primer ministro de Luxemburgo, y el antiguo canciller Kohl elogian a Kalergi como fundador de Europa, y descubre que la bandera de la Unión Europea fue diseñada por Kalergi: las doce estrellas amarillas que la adornan, no simbolizan los primeros estados miembros de la UE, sino a las doce tribus de Israel. Tras mencionar al jinete, Honsik también nombra al caballo, que es el plan de criar una raza mestiza en Europa, de la que Kalergi cree que será cruel pero fácilmente gobernable, y que los judíos dominarán esta Europa como una nueva «nobleza» de hombres superiores. El autor rechaza ese afán de dominación del acentuado racismo judío que generalmente aparece enmascarado como «antirracismo», pero también resume constructivamente que este plan descabellado no goza de la aprobación unánime de los sionistas y todavía menos de los humanistas judíos.

Finalmente, Honsik no responsabiliza a los judíos por llevar a cabo el Plan de Kalergi, sino al imperio de los Estados Unidos, que reemplazó al Plan Morgenthau por las maquinaciones de Kalergi y trata de realizarlas para subyugar Europa. Pone su esperanza en la insurrección de los americanos y en la solidaridad de los gobiernos con sus naciones. Así, opone la dictadura del pueblo a la tiranía del imperialismo. Con esta visión de la democracia salvada por una nueva constitución que prevee la restricción del poder de los partidos, la vuelta de la economía a manos del pueblo y la estatalización de la prensa como cuarto poder, Honsik pisa un nuevo terreno. Un terreno, en el que las huellas de los antiguos Romanos y de los Germanos le indican el camino.

Göran Holming, oficial sueco

#### El "Plan Kalergi" – la acusación

#### Capítulo 1º: La idea del apoderamiento judío.

Pocos saben que el racista más poderoso del siglo XX no se llamaba Hitler sino Coudenhove-Kalergi.

- 2 En ningún libro escolar se menciona su nombre, la mayoría de nuestros «intelectuales» jamás oyeron hablar de él.
- 3 Sólo algunos entendidos en política han oido hablar algo de este tema. Según ellos, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, una raza aristocrática de judíos exigiría el poder para dominar a un pueblo mestizo que surgiría de la fusión artificial de blancos, negros y asiáticos.
- 4 Sin embargo, el plan completo y su silenciosa realización, así como su parecido con los «Protocolos de los Sabios de Sión», calificados de falsificación antisemita, han quedado sin descubrir hasta ahora.

#### Capítulo 2º: La relación con los acontecimientos actuales.

TAMBIÉN quedaron en la sombra las gestiones que altos políticos llevaron a cabo a la luz del Plan Kalergi, así como la relación inexorable con nuestra historia contemporánea. Su aceptación por parte del imperio americano es ignorada, y los pueblos no son conscientes de su actual ejecución en occidente.

2 ¿Quién puede sospechar que Richard Coudenhove-Kalergi, en con-

tra de la voluntad del pueblo y a sus espaldas, trate de cambiar irreversiblemente la identidad de Europa?

3 ¿Y que su racismo, el peor de todos, se mantenga impune de los ataques de los antirracistas, que ni siquiera lo perciben?

#### Capítulo 3º:

«¡Y llegó.con pies de plomo!»

QUIERO dar a conocer tres cosas: primero, qué es lo que Kalergi pretendía; segundo, la relación de este plan con lo que sucede políticamente hoy en día; tercero, la admiración que nuestros políticos sienten por ese plan. De esta forma, quiero demostrar su importancia.

- 2 Entre los pocos que saben de Kalergi, se encuentran muchos que lo consideran un loco sin importancia, un fantasma cuyas tesis, que no están falsificadas como los «Protocolos de los Sabios de Sion», aunque contienen un pletórico racismo judío y el sueño del dominio judío sobre el mundo, no son tomadas en serio por nadie.
- 3 En realidad, el personaje dirigía a parlamentos y gobiernos con mucho sigilo y «pies de plomo»<sup>1</sup>, y sus propósitos se están cumpliendo irremediablemente hasta nuestros días.

#### Capítulo 4°: Benesch, Warburg, Churchill, Stresemann...

ENTRE sus adeptos de primera hora se encuentran los políticos checos Masaryk y Benesch así como el ban-



Nota del Prof. Guido Raimund:

Este es el asesino de masas Edvard Benesch, colaborador de Kalergi y Otto de Habsburgo en el Movimiento Paneuropa. Después de 1945, fue elegido presidente de esta institución. De esta manera se convirtió en el fundador de nuestra UE, dejó matar y torturar a 300.000 alemanes sudetes, ancianos, mujeres y niños, y expulsó a tres millones de supervivientes. Por lo tanto, podría decirse que fue juno de los mayores exterminadores étnicos de la historia mundial, y aún así, fue reconocido como padrino de la Unión Europea!

quero Max Warburg, que puso a su disposición los primeros 60.000 Marcos.

- El canciller austríaco, Monsignore Ignaz Seipel, y el más tarde presidente austríaco, Karl Renner, se encargaron después de liderar el Movimiento Paneuropa. Kalergi mismo indicaba que altos políticos franceses apoyaban su movimiento para reprimir la revancha alemana. Así, el primer ministro francés Edouard Herriot y su gobierno, al igual que líderes británicos de todos los ámbitos políticos y entre ellos el redactor jefe del «Times», Noel Baker, cayeron en las maquinaciones de este conspirador. Finalmente, hasta consiguió atraer a Winston Churchill.
- 3 En 1926, Kalergi volvió de dar unas conferencias por Estados Unidos con la certeza de haber convencido a la opinión pública americana del plan de apoderamiento judío de Europa.
- 4 Aquí le esperaban dos nuevos seguidores: el ministro de asuntos exteriores francés, Aristide Briand, y el canciller alemán, Stresemann. En el mismo año, el que más tarde se convertiría en el genocida checo de 300.000 alemanes sudetes, Edvard Benesch, fue nombrado presidente honorífico. El hasta ahora casi desconocido Kalergi, también negociaba con Mussolini para restringir el derecho de autodeterminación de los austríacos y favorecer todavía más a las naciones vencedoras, aunque fracasó.
- 5 De la interminable lista de altos políticos del siglo XX, hay que mencio-

- nar especialmente a Konrad Adenauer, el ex-ministro de justicia español, Rios, y John Foster Dulles (EEUU).
- 6 Sin respetar los fundamentos de la democracia y con la ayuda del «New York Times» y el «New York Herald Tribune», Kalergi sometió al congreso americano a sus planes.
- 7 Su desprecio por el principio del gobierno popular, lo manifiestó en una frase de 1966, en la que recuerda sus actividades de posguerra: «Los siguientes cinco años del Movimiento Paneuropeo se dedicaron principalmente a esta meta: con la movilización de los parlamentos, se trataba de forzar a los gobiernos para que construyeran Paneuropa.»<sup>2</sup>
- 8 Ayudado por Robert Schuman, ministro de exterior francés de noble proveniencia judía, Kalergi logra quitarle al pueblo alemán la gestión de su producción de acero, hierro y carbón, y la pasa a soberanía supranacional, o sea, antidemocrática. Aparecieron otros nombres: Degasperi, el traidor de la autodeterminación de los Tiroleses del Sur y Spaak, el líder socialista belga.
- 9 Finge querer establecer la paz entre el pueblo alemán y el francés a través de los herederos de Clemenceau, quien ideara el plan genocida de Versalles.<sup>3</sup>
- 10 Ya en los años veinte, determina el color azul para la bandera de la Unión Europea. El papel líder de Kalergi en la creación de la Europa multicultural y de la restricción del poder ejecutivo de parlamentos y gobier-

«El resultado es que, en los mestizos, se unen la falta de carácter, el desenfreno, la debilidad de la voluntad, la inestabilidad, la crueldad y la infidelidad con la objetividad, la universalidad, la agilidad mental, la falta de prejuicios y la amplitud de horizontes.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 21.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Kalergi quiere una clase de seres inferiores: Por medio del cruce racial, el padrino de la UE espera crear un ser humano sin voluntad ni carácter. De esta manera, un moderno Doktor Frankenstein es libre de dirigir Occidente. Como puede observarse, se ocultan seres viles, racistas y genocidas detrás del antirracismo europeo.

nos, queda patente hasta nuestros días, y se manifiesta en el otorgamiento del «Premio Coudenhove-Kalergi» al canciller Helmut Kohl como agradecimiento por seguir dicho plan, así como en el elogio y la adulación del poderoso personaje por parte del masón y europolítico, el primer ministro de Luxemburgo, Juncker.

#### Capítulo 5°:

#### La esencia del Plan Kalergi.

Len sus primeros manifiestos escritos entre 1923 y 1925, el Plan Kalergi exigía que los judíos tomasen el poder, primero en Europa y después en todo el mundo. <sup>7</sup>

- 2 El plan se basa en un racismo judío utópico y se refiere a una «raza superior» (Herrenrasse) judía. La expresión «Herrenrasse», achacada erróneamente por los historiadores a Adolf Hitler, en realidad fue inventada por Coudenhove-Kalergi para corroborar la reivindicación de la soberanía judía en Europa y en el mundo. También el término «raza noble judía» es utilizado constantemente.
- 3 Con motivo de la creación de este imperio judío, Kalergi proclama la abolición del derecho de autodeterminación de los pueblos y, posteriormente, la eliminación de las naciones por medio de movimientos étnicos separatistas o migraciones alógenas en masa.
- 4 Para que Europa sea dominable por los judíos, pretende transformar los pueblos homogéneos en razas mezcladas de blancos, negros y asiáticos. A estos mestizos les atribuye crueldad, infidelidad y otras características que, se-

- gún él, deben ser creadas conscientemente porque son indispensables para conseguir la superioridad de los judíos.
- 5 Mucho antes que Hitler, Kalergi compartía la opinión del alto rendimiento de la «raza nórdica», pero no aspira al fomento de la misma, sino a su destrucción. Por este motivo, pretende influír en la Creación, porque piensa que al cruzar las razas, se eliminarán talentos y características admirables de cada una de ellas.
- 6 A pesar de su valoración positiva de esta raza, crea el plan de su exterminio únicamente porque dice necesitar a mestizos fácilmente manipulables para cuando los judíos tomen el poder.
- 7 En la actualidad, encontramos otra fea palabra en los medios de comunicación americanos cuando se refieren a la colonización de Afghanistán e Irak, otro de los muchos signos que prueban que la semilla de Kalergi sigue germinando: Se trata de «nationbuilding» y significa algo así como la creación artificial de naciones a manos del hombre.
- 8 En cuanto a la idea de Kalergi sobre el hombre cruzado consanguíneamente, encontramos grandes conocimientos sobre la evolución y la cría de razas que en algunos puntos concuerdan asombrosamente con las investigaciones de Darwin y las, todavía no redactadas, teorías del Tercer Reich.
- 9 También la ciencia moderna, impulsada sobre todo por Israel, que con el análisis del ADN puede distinguir a los judíos de sus primos, los árabes, confirma los conocimientos de Kalergi sin

«El hombre del futuro será un mestizo[...] La futura raza afroeurasiática que se parece exteriormente a la del antiguo Egipto, reemplazará la diversidad de los pueblos por la diversidad de las personalidades. Según las leves genéticas. con la diversidad de los antepasados, crece la versatilidad, mientras que con la homogeneidad de los antepasados, crece la uniformidad de los descendientes. En familias con cruzamiento consanguíneo, un hijo se parece al otro, ya que todos poseen los mismos rasgos familiares. [...] La consanguinidad crea rasgos característicos, el cruzamiento crea personalidades características.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, pp. 22/23.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Lo dicho por Kalergi permite la conclusión de que dentro del judaísmo, hubo un conocimiento transmitido sobre las razas, bastante más avanzado que el del nacionalsocialismo. En parte, esta sabiduría hoy está confirmada por la ciencia (Baker, Eibl-Eibesfeldt, Gadamer/Vogler, Knußmann, Lorenz, Mayr.)

que se pueda averiguar la proveniencia de dicha sabiduría.

- 10 Sin embargo, la constatación de la inferioridad en las capacidades de los mestizos, según creo, nunca se pudo probar. La superioridad de carácter de cualquier raza, incluida la judía, nunca ha podido ser verificada. Las experiencias en todo el mundo contradicen estas conclusiones.
- 11 Kalergi se declara en pro de un «pacifismo» que exige la paz de las naciones, pero permite la violencia del poder judío.
- 12 Sólo apoya la declaración de igualdad ante la ley, hasta que el sistema judicial actual sea abolido. A esto lo llama él «eliminación de la desigualdad injusta».
- 13 Tras la toma del poder por parte de la «raza noble judía» conseguida gracias a la exigencia de igualdad, ésta quedará anulada. A partir de entonces, los judíos consolidarán su soberanía sobre los no-judíos con la «desigualdad justa».
- 14 Este concepto de justicia se parece bastante a la interpretación del dictador Bush Junior: Él también desdeña leyes y cláusulas que el propio país defiende y exige, cuando se trata de atacar a otros pueblos.
- 15 Kalergi declara a los hombres incapaces de gobernarse a sí mismos, de ahí que proclame un nuevo orden mundial. Con la abolición global de la democracia, los judíos pretenden llevar la paz, la cultura y la alimentación a toda la humanidad. 9
  - 16 Califica de «afortunada pro-

- videncia» el hecho de que la humanidad puede ser dirigida por esta «noble raza judía».
- 17 Considera a los judíos como líderes del socialismo, del comunismo y del capitalismo, <sup>10</sup> coincidiendo en esto con el punto de vista de los nacionalsocialistas.
- 18 La gran influencia judía en el gobierno estadounidense o en los servicios secretos es fácilmente comprobable. Así, un 37 % de los miembros del NKWD pertenecían a la étnia judía, sobre todo, en el caso de los altos mandos, <sup>11</sup> si bien, en términos generales, y en relación a su participación desmedida en estas ideologías, los judíos quedaron en minoría.
- Así, Kalergi no ofrece suficientes pruebas sobre la superioridad de los judíos. Stalin los destituyó con la represión de la «rebelión de los médicos», de manera que, incluso hoy en día, el partido comunista guarda sentimientos de hostilidad contra ellos.
- 19 Cuando propuso su plan y se jactó del liderazgo judío dentro del comunismo y el capitalismo, los bolcheviques ya habían matado a millones de enemigos políticos.
- 20 Quiere ver reunidos «pólvora, oro y tinta» en las manos de la «raza superior judía». Con esto, Kalergi expresa esas palabras clave, achacadas a los nazis, mucho antes de la aparición política de Hitler.
- 21 En general, confirma una sed de poder judía, como hasta entonces sólo la habían denunciado los antisemitas. Ahora se trata de comprobar, hasta qué punto sus planes se han llevado a cabo.

## «La visión de una Europa más grande, una verdadera Paneuropa -desde Wladiwostok a San Franciscoes el legado del antiguo Movimiento Paneuropeo a las jóvenes generaciones»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 103.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Al principio del nuevo milenio, los pueblos de Europa se hubieran horrorizado ante la decisión política de acoger estados extraeuropeos de territorios culturales ajenos a la Unión. Por supuesto, no pudieron imaginar que la Europa «multicultural» sólo es el primer paso hacia la dictadura de un único estado mundial.

- 22 Según el principio de la democracia, el poder pertenece a la mayoría, y la minoría está irremediablemente apartada del mando. Cuando la minoría más pequeña está en la cúpula, es cuando se habla de tiranía.
- 23 Sin embargo, en el plan de apoderamiento judío, una minoría reclama la inmunidad ante cualquier reprimenda política. Como la «raza superior judía» es la minoría más pequeña que jamás haya aspirado al poder, Kalergi, con sabia previsión, ya a principios del siglo pasado reivindicaba la protección de actividades políticas judías por el derecho penal.
- 24 Exigía la penalización de «campañas difamatorias contra minorías religiosas o raciales» en toda Europa. Si miramos a nuestro alrededor, parece haber alcanzado su meta: Hasta donde llega Europa, se puede reprender y hasta insultar a las mayorías impunemente, pero las minorías están protegidas por la ley contra cualquier crítica.
- 25 El yugo creado por Kalergi en 1924 para reprimir a las mayorías, otorgar poder a las minorías y así, impide cualquier crítica al mando judío, y está siendo efectivo hasta en el nuevo milenio.

#### Capítulo 6°: La creación de la subespecie.

Como veremos, el Plan Kalergi es un proyecto de una influyente minoría judía.

- 2 Eliminando primero la democracia, o sea, el gobierno del pueblo, y después al pueblo mismo mediante el cruzamiento étnico, la raza blanca debe ser sustituída por una raza mestiza cómodamente dominable.
- 3 Aboliendo el principio de la igualdad de todos ante la ley y evitando cualquier crítica de minorías con leyes extraordinarias que las protegen, se conseguirá reprimir a las masas.
- 4 Los políticos de su tiempo escucharon a Kalergi, las potencias occidentales se basaron en su plan y bancos, prensa y el servicio secreto americano, financiaron sus cometidos.
- 5 Los capos de la política europea saben hoy<sup>12</sup> que él es el autor de esta Europa que se dirige a Bruselas y Maastricht.
- 6 Kalergi, desconocido de la opinión pública, en clase de historia y hasta entre los diputados, ha de ser considerado como el padrino de Maastricht y de la «Multiculturalidad».

Su vil racismo judío va a ser desvelado al gran público, y por primera vez al completo, en este libro.

7 Lo innovador de su plan no es que acepte el genocidio como medio para alcanzar el poder, sino que pretenda criar una subespecie la cual, gracias a sus características negativas como debilidad e inestabilidad, garantice la tolerancia y aceptación de esa «raza noble».

\*\*\*

«Sólo Churchill siguió apoyando la idea paneuropea durante la guerra... El Movimiento Paneuropeo debe su éxito fundamentalmente a la colaboración activa de los dos diarios más influyentes de Nueva York: el New York Times y el New York Herald Tribune.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 73.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La Europa que obviamente surgió por intervención ajena, es una falacia. Sólamente la autodeterminación nos puede salvar y devolvernos las patrias verdaderas y justas.

#### Carta 2a:

#### El camino de Kalergi a Maastricht

#### Capítulo 1º: El racismo como método de los antirracistas.

Cualquiera se preguntará si es posible que altos hombres de Estado se hayan dejado maravillar por el utópico proyecto de la cruel creación de una masa mestiza compuesta de negros, asiáticos y nativos manipulados por la «raza noble». ¿Es posible que esta oscura fantasía cultural de criar mestizos dirigibles ya sea parte de la actual realidad europea? ¿Que ya hayamos perdido libertad, democracia, pueblo y patria en favor de las fuerzas previstas en el Plan Kalergi?

- 2 Cuando el canciller Kohl recibió la medalla de Kalergi, -que nadie conoce- de la Unión Paneuropea, que tampoco conoce nadie, los adeptos sabían que ésto suponía el sacrificio de la idea de la «Europa de las patrias».
- 3 Uno de los antidemócratas más prominentes, el primer ministro de Luxemburgo, J.C. Juncker, se declaró abiertamente en pro de Kalergi y sus seguidores. Asímismo, nombró a varios líderes políticos europeos que habían pertenecido a la conspiración de Kalergi. También confirma lo que éste había declarado al final de su vida.
- 4 Entonces se declara autor de la Europa actual y nombra a sus colaboradores.

#### Capítulo 2º: Conocido de los poderosos, desconocido del pueblo.

EL hombre que fue capaz de ganar a la prensa más importante de los EEUU para sus campañas, utilizó diarios insignificantes como plataforma discreta para mantener el contacto con su círculo:<sup>2</sup>

- 2 Ya en el año 1926, Konrad Adenauer se unió a la Asociación Paneuropea.<sup>3</sup> Gracias a este hecho, lo hicieron figurar en la «lista blanca»<sup>4</sup> para instituírlo en el poder después de que los norteamericanos «democratizaran» Alemania.
- 3 En 1928 se sumaron célebres políticos y masones franco-judíos: Léon Blum (más tarde primer ministro), Aristide Briand, É. M. Herriot, Loucheur. Entre sus asociados se encontraba gente tan dispar como el escritor Thomas Mann y el retoño del Kaiser, Otto de Habsburgo.
- 4 Entre sus promotores, aparte de los ya mencionados Benesch (Decretos de Benesch), Masaryk y la banca Warburg, también se encontraban el masón Churchill, la CIA, la logia judeomasónica B'nai B'rith, el «New York Times» y toda la prensa americana.
- 5 Coudenhove-Kalergi fue el primero al que se le concedió el «Premio Karl» de la localidad de Aachen; y cuan-



Carta 2ª

do Adenauer lo recibió, Kalergi está presente. Hasta 1966 mantiene el contacto con su colaborador más importante. Todos los premiados forman parte del círculo de Kalergi y de la masonería, o se esforzaron por representar los intereses de los EEUU en Alemania.

#### Capítulo 3º: La alianza con los EEUU.

EN el año 1948, Kalergi consigue convertir el «congreso de los europarlamentarios» de Interlaken en un instrumento para obligar a los gobiernos a volver a tratar la «cuestión europea», es decir, a llevar a cabo su plan.

2 Justo entonces se funda el «Consejo europeo» y en la cumbre de la delegación alemana se encuentra Konrad Adenauer que es apoyado por la CIA <sup>6</sup>

- 3 Tras alabar la fidelidad de Adenauer hacia la OTAN y los EEUU, Kalergi finaliza su artículo aquí citado de 1972 con una amenaza directa: «mientras la República Federal mantenga el legado de Adenauer, su futuro estará a salvo, pero si revela este legado, firmará su sentencia de muerte.»<sup>7</sup>
- 4 Con su negativa a participar en la guerra de Irak, Gerhard Schröder fue el primer canciller alemán después de 1945 que, en marzo del 2003, actuó en contra del régimen estadounidense. Su fugaz acuerdo con Rusia y Francia contra la guerra ofensiva de los americanos, se consideraría como la traición de un vasallo.

\*\*\*

«[...] el judaísmo es el seno de donde surge una nueva aristocracia intelectual de Europa, el núcleo alrededor del cual se agrupa la aristocracia de la inteligencia. Una raza superior urbana y espiritual se está creando: idealistas, ingeniosos y sensibles, justos y convincentes, valientes como la nobleza feudal de su mejor época, cuando afrontó la muerte y la persecución, el odio y el desprecio para hacer más civilizada, inteligente y feliz a la humanidad. Los héroes y mártires judíos de la revolución de la Europa Central y del Este y, no tienen que envidiar la valentía, resistencia y convicción de los héroes no judíos, de la guerra mundial, y los superan intelectualmente con creces,»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 51.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Por qué unos asesinos de masas como Ehrenburg, Beria y Lenin, que causaron 40 millones de víctimas (véase Courtois y otros, «El libro negro del Comunismo. Opresión, Crimen y Terror») y cinco millones de violaciones, son nombrados «héroes de la Revolución europea que hicieron más decentes a los europeos»?, esto sigue siendo un secreto de Kalergi.

#### Carta 3a:

#### El falso testimonio

#### Capítulo 1º: Sobre el «irreversible» decrecimiento de la natalidad.

A FINALES del año 2000, los medios de comunicación emitieron discretamente la recomendación de la ONU de acoger a 650 millones de inmigrantes en la Unión Europea en un plazo de 50 años para compensar la baja natalidad en los propios paises de Occidente.<sup>1</sup>

- 2 Pero lo cierto es que no es Europa la que necesita esto, sino el plan Kalergi, que precisa de 650 millones de inmigrantes para destruirla.
- 3 La equilibrada natalidad francesa demuestra que estas noticias no son verídicas. El sistema de atención a los niños, cuidados desde la cuna hasta su formación profesional, permite que la mujer, forzada a trabajar por la sociedad industrial moderna, pueda seguir ejerciendo su derecho a la reproducción. Así, en Francia se reduce el radio de acción para el Plan Kalergi.
- 4 Si hicieran caso a los proyectos de avalancha extranjera de la ONU, los 300 millones de europeos tendrían que renunciar a la reproducción para traspasar pacíficamente su país y su cultura, a otras étnias.
- 5 Sólo así sería posible -extinguiéndose dos veces en dos generaciones hacerle sitio a la inmigración, como la ONU y el Plan Kalergi pretenden.

#### Capítulo 2°: La mentira sobre la jubilación. ¿Quién es Rainer Münz?

Como compensación, los profetas de esta política colonizadora como el Profesor Rainer Münz, Profesor Bert Rürup y Rita Süßmuth, prometen que los nuevos pobladores serán capaces de, no sólo mantener a sus propios padres, sino también a nuestros ancianos; y que financiarán cuidadosamente a nuestro pueblo en desaparición (la mentira sobre la jubilación).

- 2 Pero en realidad, los nuevos colonos ni disponen de los medios, ni de la voluntad, para asegurarle una pensión próspera a nuestras dos últimas generaciones.
- 3 Los incorruptos no pueden entender nuestro suicidio étnico: mientras parejas sin hijos disfrutan de catorce pagas y dos vacaciones anuales, familias enteras viven por debajo de la media como minorías desdeñadas.
- 4 Aquí nos preguntamos: ¿Quién es el Profesor Münz? ¿Es israelí, es vienés, es berlinés? ¿Quién le da voz y voto para emitir libremente el mensaje de la irremediable desaparición étnica de los alemanes?
- 5 El «político demográfico», Rainer Münz, al principio todavía vienés, ya dió que hablar hace una generación, cuando todavía los índices de natalidad no estaban tan mal y, aun así, ya entonces

«Con estos dos intentos de salvación de la espiritualidad y las costumbres, el judaísmo ha auspiciado más que ningún otro pueblo a las masas desheredadas de Europa. Así como el judaísmo moderno supera a todos en el porcentaje de hombres importantes: apenas un siglo después de su liberación, este pequeño pueblo está a la cabeza de la ciencia moderna con E i n s t e i n , a la cabeza de la música moderna con M a h l e r, a la cabeza de la filosofía moderna con B e r g s o n , y a la cabeza de la política moderna con T r o t z k i .»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 51/52.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El acalorado racismo con el que Kalergi idealiza su judaísmo parece prosaico. Es sabido además, que Einstein se equivocó; de Mahler que fue un epígono de Bruckner; de Bergson que su importancia para la filosofía quedó muy reducida; y de Trotzki que encabezó una revolución que costó la vida a 100 millones de víctimas asesinadas.

propuso «la inmigración compensatoria» como único remedio.

- 6 En los ochenta, ya reconocido por la prensa como eficiente analítico del futuro, su obra deja trascender que la despoblación de Occidente ya estaba planeada desde hacía tiempo.
- 7 También el bajo índice de natalidad del 2020, contra el que Münz, ahora como berlinés, sigue apostando con la inmigración, se podría evitar desenmascarando la mentira generacional.
- 8 El 17 de septiembre de 2002 Münz se lució desmesuradamente: En el canal televisivo NTV explicó que cada tercer alemán tendría que trabajar hasta los 78 años si no aumenta la inmigración.
- 9 Pero no dijo la verdad: desde comienzos de la forzada política migratoria, Jefes de Estado³ habían constatado que, en un tercio de siglo, la cantidad de extranjeros había aumentado considerablemente mientras la cantidad de trabajadores foráneos se quedó igual. En otras palabras, esto significaba que los extranjeros no llegaban a Alemania para ocupar un puesto de trabajo, sino para no trabajar.
- 10 En vez de entrar en el mercado laboral, entran en el sistema social alemán.
- 11 Si Münz fuera honesto, debería haber dicho que si la inmigración sigue a este ritmo, pronto cada alemán tendría que trabajar hasta los 100 años para financiar esta avalancha.
- 12 Sin embargo, un cambio en la política familiar sólo costaría una quinta

parte de lo que cuesta la inmigración forzada.

#### Capítulo 3º: ¿Ventajas por emplear a inmigrantes?

Los falsos profetas del imperio nos cuentan que la política migratoria no podría amenazar el «terreno económico» alemán ¡ya que los recién llegados serían una bendición! Semejantes rumores en la prensa, alimentan la falsa esperanza de que los pueblos tercermundistas son más aplicados y más esforzados que el pueblo alemán.

- 2 Pero con esto, la ocupación americana destruyó el principio de igualdad izquierdista que ella misma había erigido.
- 3 Lo cierto es que los no instruídos, que nos llegan hambrientos de Estados ricos en recursos naturales, desde un principio, están sobrecargados con el esfuerzo de adaptarse a nuestros países que han sido capaces de crear comunidades más ricas en unos suelos pobres de recursos naturales.
- 4 Por supuesto, los pobladores de Àfrica, Anatolia y Asia influirán así en las costumbres de nuestro país, como los alemanes influyeron en algunas regiones de Rusia, Brasil o EEUU.

Imprimirán las costumbres del recolector, cazador y pastor al pueblo de los poetas, pensadores, ingenieros y artesanos.

5 Esto podrá sorprender a los alemanes, pero los ejecutores del Plan

«La prominente posición de la que goza el judaísmo hoy en día, se debe únicamente a su superioridad intelectual que lo capacita para vencer a una inmensa mayoría de rivales privilegiados, hostiles, envidiosos. [...] Como pueblo, el judío vive la eterna lucha de la cantidad contra la calidad, de grupos inferiores contra individuos superiores, de mayorías inferiores contra minorías superiores.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 52.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

No se debería calificar de «inferiores» a los pueblos europeos. ¿No están todos equiparados, mereciendo los mismos derechos? Con desigualdad ante la ley, en suma, sólo se consigue fomentar el antisemitismo.

Kalergi ya ven la meta final: el «terreno económico» alemán no preocupará a nadie, una vez que los alemanes hayan desaparecido.

Capítulo 4º:

La mentira del enriquecimiento.

Los profetas de esta política migratoria, cuyo fin último obviamente es hacer desaparecer las grandes étnias europeas, pretenden endulzarnos con la mentira del enriquecimiento cultural: que nuestro arte y nuestras costumbres se fecundarían, y en vez de tener una sola cultura, ¡tendríamos varias!

- 2 Pero ya en 1942, los edificadores de Europa habían decidido acabar con la soberanía de la música alemana como uno más de los muchos ataques culturales contra este país.
- 3 La monotonía y la falta de calidad cultural se manifiesta ya hoy en los vasallos manipulados, puesto que la multiculturalidad nunca pudo existir en ningún lugar ni tampoco podrá arraigarse en Europa.
- 4 De la sociedad multicultural estadounidense surge la anticultura, como ya está previsto en el Plan Kalergi.

#### Capítulo 5º: La mentira de la falta de mano de obra.

«La economía necesita mano de obra extranjera para `trabajos inferiores'» - ésta fue la excusa al estilo Kalergi de los primeros desplazados, recibidos con asombro por el pueblo.

2 Sin embargo, la búsqueda de mano de obra inexperta y barata siempre daña a la economía. Así, la falta de empleados en realidad indica un estado paradisíaco de exceso de empresarios sin preocupaciones por obtener nuevos pedidos y de trabajadores sin miedo a perder su puesto.

- 3 Ese Estado paradisíaco que cualquier economía pretende alcanzar, fue destrozado por los políticos que siguieron el plan de Kalergi.
- 4 La falta de mano de obra exige la racionalización y el avance técnico. Pero como nuestros políticos no actúan para nuestro bien, sino para eliminarnos, se reemplaza adrede la falta de trabajadores por la falta de trabajo.
- 5 El agradable estado de falta de mano de obra se convirtió en la maldición del exceso de desempleo.

#### Capítulo 6º: La mentira del humanitarismo y el asilo.

- 44 de mis amigos y conocidos fueron condenados a 108 años de prisión, en conjunto, por expresar su opinión pacíficamente.
- 2 La libertad condicional, a la que cualquier criminal tiene derecho, les fue denegada a ellos y a mí mismo por tratarse de presos políticos.
- 3 Los gobiernos en Alemania que sistemáticamente persiguen sin escrúpulos a miles de personas por sus opiniones, 4 y no se avergüenzan de encarcelar durante años a reputados historiadores ancianos, no son creíbles cuando tratan de justificar la avalancha masiva de refugiados políticos por «razones humanitarias».
  - 4 Después de haberme tenido que

«Salvo en raras excepciones, la esclavitud milenaria privó al judío del gesto soberano. La constante represión inhibe el desarrollo de la personalidad... Gran parte de los judíos sufre esta carencia física y psicológicamente. Esa es la razón principal por la cual el instinto europeo se niega a aceptar a los judíos como raza noble.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 53.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

No sólo el instinto se rebela contra la dominación judía (véase: Steven Spielberg en: «Format», Viena, nº 1/1998, p. 240: «Los judíos deben [...] convertirse en los maestros.»), sino también el concepto de justicia.

ir de mi país, no sólo la Interpol, sino también el juez que me inculpó, me comunicaron que fuí perseguido por razones políticas.

- 5 Aun así, un ministro de justicia liberal llamado Dr. Böhmdorfer, que permitió el asentamiento de diez mil forasteros alógenos bajo el pretexto del asilo político, exigió mi extradición a Austria tras doce años de exilio político.
- 6 Quien persigue a los propios no puede fingir compasión por los foráneos.
- 7 Es la vieja canción de todos los tiranos del mundo: protegen a los que les apoyan y persiguen a los que opinan de otra manera, y así lo siguen haciendo los liberales de hoy.

#### Capítulo 7º: Integración es genocidio.

Los judíos y gitanos sólo persistieron como étnia porque se negaron consecuentemente y durante 2.000 años a la integración. El hecho de que todavía existan irlandeses en el norte de Irlanda, chechenos en Chechenia, kurdos en Kurdistán, alemanes en Tirol del Sur y Alsacia, Bretones en la Bretagne y apaches en Arizona, se debe a su decidido rechazo a la integración de los reprimidos.

2 Si nuestros políticos prometen la «integración de los extranjeros», nosotros y los propios forasteros tenemos razones de sobra para creer en lo que dicen. La integración forzosa, la renuncia a la propia lengua y cultura, al recuerdo de una comunidad de parentesco ancestral es – así está escrito<sup>6</sup> – un

genocidio.

- 3 Quien no reconoce nuestro Estado alemán y nos obliga a compartir el territorio usurpado en 1945 con otros, ha de saber, que no nos queremos integrar en la cultura de los desplazados y que los alentaremos a que también ellos mantengan su lengua materna, su religión y su cultura, mientras vivan entre nosotros.
- 4 Después de pretender que la vuelta de los judíos a Palestina estaba justificada por 2.000 años de nostalgia por su país, no es sabio pretender que los forasteros venidos a Alemania anulen su añoranza de retorno a sus patrias.
- 5 Vivir en otro país, en este caso en Alemania, no es el máximo deseo de ningún forastero. La esperanza de volver a su territorio autóctono es, ante todo, la meta más firme que cohesiona toda su comunidad.
- 6 Por ello, el negarse a la integración, supone tanto la salvación del nativo, como del que fue atraído, y es el primer deber de cada pueblo.

#### Capítulo 8º:

#### La mentira de la criminalización.

SEGÚN se nos dice, impedir la entrada al país a un forastero es inhumano y xenófobo y es síntoma de una posición anormal, penalizable y, en cualquier caso, una manera de pensar prohibida.

- 2 Esto es una doble mentira: la historia de la humanidad se basa en movimientos migratorios constantes y a la vez de guerras de defensa contra todo tipo de inmigraciones.
  - 3 Los conflictos entre autóctonos

# «Crearemos una legislación para alcanzar nuestra meta de dirigir inteligiblemente la inmigración según nuestros intereses y obligaciones.»

(Presidente Richard von Weizsäcker, en una entrevista a la revista «*Der Spiegel*», n° 26/1994.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Lo que fue acordado en contra de la voluntad de la mayoría, en contra de la ley, en contra de todas las experiencias de la humanidad y finalmente también, en contra de los intereses económicos, fue fruto de un convenio o plan secreto. Si la inmigración es un plan forzado por las potencias ocupacionistas, que prevee la manipulación étnica, entonces no tiene valor, es igual a cero.

y extranjeros nunca fueron provocados por ningún tipo de ideologías, sino que fueron condicionados por la naturaleza del hombre y el comportamiento territorial de todos los seres evolucionados.

- 4 La política actual no se orienta a una armonía supuestamente pedida, ni la declaración de la integración, sino hacia unas previstas tensiones irremediables, en definitiva, a la crispación de la sociedad.
- 5 Así es la política de equilibrio de poder británica, mucho más sofisticada y mejorada: solamente cuando en un Estado se combaten entre sí paisanos y forasteros, derechistas e izquierdistas, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, entonces una pequeña minoría racial se puede mantener en el poder, siempre que sea hermética y tenga el control sobre el oro y la prensa.
- 6 La prohibición de opiniones contrarias sólo puede ser establecida en una constitución democrática si se criminalizan las ideas ajenas al interés del Estado.
- 7 Cuando se aproximan las elecciones y se trata de engañar o tranquilizar a los votantes, la opinión prohibida, o sea, la de los que se oponen a la inmigración masiva, está permitida de forma limitada, aunque sólo a los políticos de la coalición.

Entonces, propagan sin tapujos exigir las limitaciones de acogida de inmigrantes que expresan los perseguidos.

8 Mientras dure la campaña elec-

toral, hay que llenar el «bote» y el incumplimiento de promesas puede esperar hasta que las urnas rebosen.

9 Pero cuando grupos «de derecha» piden frenar la inmigración, corren peligro de ser acusados de sublevación popular o de incitar el racismo.

De esta manera, los poderosos ganan las elecciones para poco después faltar a su palabra y seguir con la política del Plan de Kalergi.

#### Capítulo 9º: La mentira del concepto nacional anticuado.

DESDE hace un tiempo, nuestros gobernantes han cambiado sigilosamente la ley de la nacionalidad. Justificaron este paso considerando que la definición de la nacionalidad alemana por origen, cultura y lengua materna, estaba anticuada y que debía ser suplantada por una nación de ciudadanos modernos.

- 2 Por consiguiente, en lugar del origen y la lengua como lazo de unión para el pueblo, debe constar en su lugar el de «patriotismo constitucional». En lugar del orden divino, debe haber una «nación» artificialmente creada.<sup>7</sup>
- 3 Aquí hay que tener en cuenta, que la constitución le fue impuesta al pueblo alemán por las potencias vencedoras.
- 4 Tan absurdo cambio de la definición nacional fue apoyado enérgicamente por personalidades judías en Alemania, como Daniel Cohn-Bendit, Michel Friedman y Paul Spiegel. Hay que hacer notar aquí que los tres políticos, líderes judíos en Alemania, son par-



Nota del Prof. Guido Raimund:

Richard von Weizsäcker: «¡Mientras dure la guerra en Vietnam, no tendremos problemas de venta con nuestra producción de dioxina!» («Der Spiegel», nº 31, 32/1991.) Así habló el presidente del consistorio evangélico y presidente alemán, Richard von Weizsäcker, a sus accionistas, dándole una alegría a América. El hecho de que exportara, por pura codicia, la Dioxina, uno de los gases tóxicos más terribles, en un territorio de guerra, nunca fue reconocido por la opinión pública. Diez millones de víctimas quieren justicia. ¿Acaso duerme el fiscal general y la «Protección Constitucional»? ¿O están juntos en el mismo barco?

- tidarios incondicionales de la política israelí, que precisamente sí conserva el antiguo concepto nacional, al igual que la opositora Palestina: el de la ONU<sup>8</sup>, del origen<sup>9</sup> y la cultura.
- 5 El vehemente empeño por introducir, en Alemania primero, la nueva definición, tuvo éxito: La palabra «Volksdeutscher», (perteneciente al pueblo alemán) con la que se llamó a los paisanos expulsados tras la Segunda Guerra Mundial, se borró de la noche a la mañana del lenguaje de los defensores de derechos humanos, reporteros y políticos.
- 6 Los paisanos alemanes de Rusia pasaron a llamarse rápidamente «emigrantes» y se dificultó su vuelta a Alemania. Los políticos alemanes iniciaron una política migratoria sin precedentes, y frenaron la vuelta de los grupos de población alemana de Rusia, reduciendo sus derechos, mientras fomentaban la inmigración racialmente selectiva de judíos rusos a Alemania.
- 7 Y, a pesar de todo, la definición «anticuada» de la nacionalidad es la única válida y está reconocida por las Naciones Unidas. <sup>10</sup>
- 8 El término «nation-building» (creación de una nación de manera controlada y artificial), fue creado en un acto de sacrilegio, para que el imperio americano mantuviera el poder en las zonas europeas de ocupación. Serán imprevisibles las consecuencias para las minorías de este mundo, si no nos defendemos ante el crimen que se comete con nosotros.

- 9 La falsa definición a la que se obliga a los alemanes también supone una amenaza para todos los pueblos del mundo. Imagínese, si la nacionalidad prevaleciera sobre el origen popular, entonces en Turquía no habría kurdos, sino sólo turcos; en Israel no habría palestinos, sólo judíos; en los EEUU no quedarían indios, sólo americanos; en el Tibet no habría tibetanos, sólo chinos; y la lista se podría prolongar interminablemente.
- 10 La nueva ley alemana de nacionalidades niega las étnias y legitima su eliminación - cuando menos - no de forma violenta. También hace ininteligible a Europa el deseo de separación territorial de palestinos y judíos entre Jordania y el mediterráneo. ¿Es ésto acaso intencionado?

#### Capítulo 10°: La mentira del

#### «patriotismo constitucional».

PARA tapar el hueco dejado por la negación de las étnias y las comunidades consanguíneas, y seguir legitimando el mantenimiento de cada uno de los Estados, los seguidores del plan Kalergi se vieron obligados a encontrar un sustituto al patriotismo constitucional. <sup>12</sup> Como modelo para esta palabra clave, se utilizó la situación americana.

2 En realidad, el pueblo no tiene por qué servir a la constitución, sino que la constitución ha de servir al pueblo. El patriotismo constitucional sería idolatría, mientras que la fidelidad al pueblo sería servicio a la humanidad.

"De la humanidad cuantitativa europea que sólo cree en cantidad y masa, se destacan dos razas cualitativas: La aristocracia y el judaísmo. Separados entre sí, cada cual por su lado, tienen fe en su alta misión, su sangre más pura, las diferencias entre clases. En esas dos privilegiadas razas heterogéneas se encuentra el núcleo de la futura nobleza europea: En la aristocracia feudal, mientras no se deje corromper por la corte, y en la aristocracia intelectual judía, mientras no se deje corromper por el capitalismo.[...] Aquí lo que une a L e n i n, el hombre de hidalguía campestre, y a T r o t z k i, el escritor judío, se convierte en un símbolo...»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 45.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El entusiasmo de Kalergi por Lenin y Trotzki, cuyo régimen causó 40 millones de víctimas inocentes, sólo en suelo de la Unión Soviética, se enfrió notablemente. También cesaron sus alabanzas exhaustivas de la «raza noble judía», si bien tampoco se retractó de nada de lo que dijo.

- 3 Si un pueblo pierde el derecho de poder cambiar su constitución cuando quiera, ésta deja de ser un instrumento de servicio y se convierte en una atadura impuesta que amenaza la democracia y la soberanía del pueblo.
- 4 Entonces también surgirá la pregunta: ¿De dónde provienen nuestras constituciones y quién nos las impuso y con qué fin ?

## Capítulo 11º:

Conclusiones de la tercera carta. TODAS las explicaciones que nos deben hacer deseables la constante inmigración son falsas y fueron pensadas para dominar Occidente. Los bajos índices de natalidad son intencionados y preparan el camino.

2 Los inmigrantes no cualificados que se benefician de un provecho-

- so desempleo subvencionado por el Estado, cuestan diez veces más al contribuyente de lo que el gobierno reserva para el cuidado y la enseñanza de nuestros hijos.
- 3 Nuestro ocaso ha de ser financiado por nosotros mismos, a costa de nuestros hijos, y nuestro futuro, a costa de nuestra economía, y su situación geográfica, a costa de nuestro nivel de cultura y nuestra persistencia. Aqui no hay cabida para los pensamientos humanitarios, ni siquiera la referencia a los extranjeros que se convierten en víctimas e instrumentos en el juego de la subordinación de Occidente.
- 4 Si el Plan Kalergi se cumpliese, sería una vía sin retorno para todas las etnias de Europa.

\*\*\*



Nota del Prof. Guido Raimund:

El líder sionista, Dr. Nahum Goldmann, presidente del Congreso Judío Mundial (WJC). Son inquietantes las afirmaciones de Goldmann quien, ya en 1915, declaraba que la destrucción de toda la cultura y tradición por medio de la democracia sería supuestamente ventajosa para los intereses de los judíos. Así, rebaja la democracia como trampa para los no judíos, y resucita los miedos ancestrales de los antisemitas. Son asombrosas las coincidencias de sus metas con las del plan Kalergi, los falsificados «Protocolos de los Sabios de Sión» y los planes de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

#### Carta 4a:

# Sobre el poder judío

#### Capítulo 1º:

## Percepción es igual a ataque.

SI hoy día alguien percibe y señala el alcance de poder judío, sea en el campo militar, monetario o mediático, es inmediatamente atacado por ese mismo poder y generalmente calificado de antisemita. Está permitido saber sobre el poder ejecutivo judío y se le debe respetar y temer, pero está prohibido nombrarlo porque esas informaciones no deben ser difundidas.

- 2 La historia no habla de ninguna potencia mundial anterior que, en vez de exhibir el poder, lo haya ocultado de la forma en que lo hace el judaísmo. De todas maneras es en vano, puesto que ese poder es perfectamente visible.
- 3 Ninguna potencia atacaba al enemigo tan pronto, es decir en el momento de la simple percepción. Cualquiera de nosotros conoce ejemplos de personas que aludieron a ese poder judío y al instante se convirtieron en enemigos del judaísmo.

#### Capítulo 2º: Fe ciega en Israel.

# Condenada ochocientas veces.

Ochocientas veces fue condenada la política israelí por resoluciones de la ONU. Hace poco, en la editorial Berlín, salieron publicados dos tomos con las resoluciones de las Naciones Unidas, de los que se desprende que Israel fue condenada mayoritariamente por sus

múltiples atentados contra los derechos humanos y populares.

- 2 Por el contrario, en el ataque a Irak los EEUU cometieron 14 faltas al no respetar las resoluciones.
- 3 El antidemocrático «derecho al veto» estadounidense, con el que cualquier crítica al genocidio de los palestinos es censurada por los israelíes, demuestra la dependencia americana del «lobby» judío. Este comportamiento por parte de una gran potencia prueba la esencia antidemocrática de los Estados Unidos.
- 4 Se ve así cómo, una minoría étnica asociada al fundamentalismo puritano de la mayoría que posee el poder sobre el dinero y los medios<sup>2</sup>, dicta lo que el país debe pensar.
- 5 En todo este tiempo, a los políticos alemanes no se les permitió adoptar puntos de vista de oposición y el que, aun así, se atrevía a hacerlo, era tachado de «antisemita».<sup>3</sup>
- 6 Las críticas abiertas sólo podían ser formuladas por judíos de orientación humanista.<sup>4</sup>

# Capítulo 3º:

# ¡Algunos judíos atestiguan sobre la dictadura judía!

EL profesor Israel Shahak<sup>5</sup>, gran humanista judío, mantiene que la dictadura judía, así como la proclama Kalergi para Europa y el mundo, ya es una realidad.

«Las principales cabezas de la aristocracia intelectual -tanto la corrupta como la íntegradel capitalismo, el periodismo y la literatura, son judías. La superioridad de su mente los predestina a ser un factor principal de la futura nobleza. Un vistazo a la historia del pueblo judío explica su ventaja en la lucha por la soberanía.»

(Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», 1925, p. 49.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Con su acentuado racismo, Kalergi se declara abiertamente en contra de la democracia y por tanto, de la autodeterminación. Todos sus intentos de hacernos apetecible la dominación judía, fracasan. Ningún dato en la historia judía documenta una «ventaja» de los judíos al dirigir la humanidad, aunque encontramos alguna que otra explicación para el sufrimiento de los palestinos.

- 2 El presidente austríaco escribió a los rabinos americanos y les pidió indulgencia para su período de legislatura. A causa de una indiscreción intencionada, esta carta del presidente Klestil llegó a la opinión pública.
- 3 En ella, intenta justificar su coalición totalmente constitucional con el partido liberal (FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs).
- 4 El escrito<sup>6</sup> está redactado de tal manera que evidencia una relación de subordinación del presidente austriaco a los rabinos.

# Capítulo 4º: El fin bélico de toda inmigración: desintegración de la «sociedad alemana».

El 25 de septiembre de 2002, el respetado líder judío alemán, Profesor Michael Wolffsohn, dispuso las condiciones de la colaboración entre judíos y alemanes ante la prensa semanal judía, la «Jüdische Allgemeine Wochenzeitung».

- 2 Reclamó la aceptación alemana a la constante inmigración de extranjeros, la constante pertenencia al pacto de Occidente, y la renuncia a toda reprobación constructiva de Israel, como hasta ahora la habían practicado políticos como Norbert Blüm, Jürgen Möllemann, Herta Däubler-Gmelin y Rudolf Scharping.
- 3 Insistió en que no debía hablarse más de la existencia de un «lobby» judío, el cual, a partir de ahora, debía ser negado.
  - 4 Exigió la renuncia a la cultura ale-

mana como referencia (renuncia a la «Leitkultur»).

5 Como condición para la futura colaboración estimó fundamental que los cristianodemócratas y socialistas se distanciaran del Cristianismo. En caso de no ceder a estos puntos, amenazó con una fraternización de los turcos alemanes y los judíos alemanes contra los alemanes nativos en Alemania.

# Capítulo 5º: El miedo al poder de la prensa judía.

En su momento, se formó un frente de rechazo contra la adquisición de medios de comunicación alemanes por parte del magnate australiano-americano Rupert Murdoch.<sup>7</sup>

- 2 Murdoch fue acusado de haber influído en la política británica, derrocando al primer ministro John Major e instituído a Tony Blair, en una brutal campaña.
- 3 Más tarde, siguió una ofensiva contra la opinión alemana: «El especulador de medios de comunicación americano-israelí, Haim Saban, procura quedarse con la mitad de la televisión privada alemana. El vistoso millonario es considerado un durísimo hombre de negocios que tiene relaciones con las altas esferas y no sólo con la política de EEUU...», se quejó sin reserva la prensa alemana.8

#### Capítulo 6°:

## Conclusiones de la Carta 4<sup>a</sup>.

La incomparablemente enorme influencia de los judíos en la economía y los medios de comunicación es amplia-



#### Nota del Prof. Guido Raimund:

«El especulador de los medios de comunicación americano-israelí, Haim Saban, procura quedarse con la mitad de la televisión privada alemana. El vistoso millonario es considerado un durísimo hombre de negocios que tiene relaciones con las altas esferas — y no sólo con la política de EEUU...», se quejó sin reservas la prensa alemana. («Der Spiegel», nº 12/2003, p. 87.)

mente conocida, así como sus aspiraciones en el campo de la cultura.

2 Mientras que la mención de la importancia judía en el mundo del arte y de la ciencia es aceptada (siempre y cuando no vaya acompañada de menosprecio), la señalización del poder político judío no se tolera. Se debe saber, y hay que arrodillarse ante él, pero no se

le debe señalar con el dedo.

3 Quien conozca personalmente a los judíos, se percatará pronto de que en su mayoría hablan libremente y, en parte, con recelo, sobre la actuación del poder judío, de manera que se da una contradicción entre el actual imperialismo judío y la actitud abierta de muchos de los judíos de la diáspora.

\*\*\*

«Así, el pueblo judío, líder de la élite intelectual, tiene que sufrir los rasgos del hombre esclavizado, acuñados en él a través de su evolución histórica... En una Europa futura más amigable, la aristocracia perderá su carácter guerrero y adoptará uno más pastoral. Cuando Occidente sea pacificada y socializada, no precisará amos ni dominadores -sólo guías, maestros, ejemplos-. En una Europa oriental, el noble del futuro se asemejará más a un Brahmán y Mandarín que a un Caballero.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 54.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El robo territorial y el genocidio en Palestina y el empleo de armas militares en campos de refugiados, impiden que los judíos puedan estar encima de todas las naciones restantes como educadores y guías. ¡Nadie debería estar elevado por sobre los demás!

#### Carta 5a:

# Sobre la «toma amistosa del poder»

## 1. Capítulo: El imperio dirige la oposición contra sí mismo.

Con seis ejemplos quiero demostrar que, en muchos casos, personalidades judías ejercieron tomas de poder ejemplares, con las que se apropiaron de posiciones clave.

- 2 Generalmente, ellos mismos llevaban el mando sobre la oposición contra el propio imperialismo judío.
- 3 En esto, no todos los líderes judíos de movimientos obreros eran colaboradores de una conspiración, sino que la mayoría fueron utilizados sin saber nada en el fondo y sin que tuvieran que traicionar sus ideales.
- 4 A causa de la solidaridad modélica de la etnia judía en la diáspora probada durante más de dos mil años crecieron unas relaciones tan estrechas que incluso resistieron ante cualquier divergencia ideológica.
- 5 El afán por ayudarse es típico entre pertenecientes a etnias esparcidas, y es una actitud que admiro y quiero bautizar como «anticipada solidaridad étnica».

#### 2. Capítulo: El golpe contra la democracia en America.

EL 22. 12. 1913 tuvo lugar una genial jugada contra los EEUU en la que silenciosamente y sin notarse, se sacrificó la democracia de este país. Lugar del he-

cho: el congreso americano.

- 2 La fecha fue muy bien elegida. De cara a las inminentes navidades, gran parte de los diputados cristianos habían abandonado la ciudad de Washington para volver a casa con sus familias.
- 3 Los conspiradores parecían haber esperado este momento y aprobaron una ley en el parlamento que otorgaba a unas pocas familias banqueras el derecho de emitir dinero.
- 4 Desde la antigüedad, el derecho de acuñar monedas y mandar milicias habían sido los dos elementos más importantes en la historia del poder ejecutivo. Con este golpe y con la creación del Sistema de Reserva Federal, uno de estos elementos fue así arrancado de las manos del poder ejecutivo americano y por tanto, del pueblo.
- 5 De esta manera, los golpistas se inventaron la gallina de los huevos de oro: desde entonces, imprimen billetes de dólares de papel verdoso y lo prestan al Estado americano a cambio de intereses.
- 6 Esta fuente inagotable otorga a los conspiradores un poder ilimitado sobre los medios de comunicación, el comportamiento electoral y, por tanto, sobre todo lo que pasa en el país. Había nacido la dictadura del dinero.
- 7 Pero hay algo que nos hace pensar: la lista de banqueros que desde entonces manejan los acontecimientos

«La dinámica de Europa se debe a que es el centro cultural del norte de la tierra. Desde hace diez mil años, el frío y la escasez obligaron al europeo a decidirse a trabajar o a morir. Quien no quería o podía trabajar, estaba condenado a morirse de hambre o frío. A través de varias dinastías, el invierno nórdico extinguía a los europeos débiles, pasivos, vagos y contemplativos, creando así un tipo de hombres duros, activos y heroicos. Desde tiempos prehistóricos, la humanidad blanca y especialmente la rubia, lucha contra el invierno que la hizo

palidecer, pero al mismo tiempo la crió resistente. A este endurecimiento, debe el Europeo agradecer que haya podido conservar hasta ahora su salud y energía a pesar de sus pecados culturales.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 77.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La evolución de la raza nórdica fue explicada de la misma manera por los investigadores del Tercer Reich. ¿Pero, por qué quiere Kalergi modificar negativamente esa raza por la que siente tanta admiración, mezclándola con negros y asiáticos para los que no puede encontrar una buena palabra, y de dónde saca la certeza sobre el resultado de su experimento?

mundiales, no contiene exclusivamente nombres judíos. Por primera vez, topamos con un acuerdo secreto entre grupos judíos y anglosajones protestantes que luchan por la soberanía de América.

8 La hipótesis de la total dominación judía sobre los EEUU se tambalea.

#### Capítulo 3º: Los judíos y el comunismo.

EL comunismo declaraba como enemigo al capitalismo, al que debía combatir. Con asombro, los hombres descubrieron que no sólo el capitalismo o el Sistema de Reserva Federal americano se encontraba principalmente en manos judías, sino que también la Revolución comunista estaba dirigida desproporcionalmente por judíos.<sup>2</sup>

- 2 Encontramos al pensador judío Karl Marx, que acusa a la cúpula financiera judía y crea el fundamento para la Internacional Socialista con su obra «El Capital». Seguramente, en todo el mundo, muchos judíos idealistas se entusiasmaron con esta rebelión contra la dominación judía.
- 3 Pero también otros personajes obscuros llegaron a la cumbre: Según el «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», entre los miembros de los servicios secretos, NKWD³, que fueron responsables de la matanza de 40 millones de opositores políticos, un total del 37% fueron colaboradores de ascendencia judía. Por su capacidad, estos judíos ocupaban generalmente los puestos más altos en la maquinaria del asesinato. (En el imperio ruso los judíos representaban

48

el 2% de la población).

- 4 De todo lo dicho se puede concluír: los judíos como amos y defensores del capitalismo también encontraban a los suyos entre los peores enemigos ideológicos. Seguramente de otra manera, un pacto entre Stalin y los EEUU no hubiera sido posible.
- 5 Hay que tener en cuenta, que la dictadura más sangrienta de la historia mundial, que ya entonces había causado 20 millones de víctimas y que se proponía expropiar a todos los millonarios, fue considerada apta para pactar con la democracia estadounidense en contra de la Alemania de Hitler.
- 6 Todavía no existía la acusación de genocidio contra la Alemania hitleriana, el Jefe de Estado había sido votado democráticamente, la propiedad y las iglesias estaban a salvo.
- 7 Aun así, fue posible convencer a la población americana y soviética de la necesidad de ese pacto rusoamericano. Un milagro que no hubiera sido posible sin la confraternización de judíos capitalistas y comunistas.
- 8 La relación entre Wall street y el Kremlin, por cierto, nunca se terminó del todo con el comienzo de la guerra fría. Hasta hoy, la dirección de intereses comunistas en Europa del Este forma parte de las actividades armamentísticas de la política exterior americana.<sup>4</sup>
- 9 El anticomunismo americano sólo fue inexorable en su zona de influencia sudamericana y sudafricana.
- 10 Sólo el nacionalsocialismo siguió siendo una espina en el pie del im-

«Este desarrollo y, en consecuencia, el caos de la política moderna, encontrará pronto su fin cuando una aristocracia intelectual se apropie de los medios de poder de la sociedad: pólvora, oro y prensa, y los administre para el bien de todos. Una etapa decisiva para esta meta la constituye el bolchevismo ruso. donde un pequeño grupo de nobles espirituales gobierna el país y rompe conscientemente con la democracia plutocrática, que reina en el resto del mundo. La guerra entre capitalismo y comunismo por la herencia de la nobleza de la sangre es una lucha fraterna de la victoriosa aristocracia intelectual, una guerra entre espíritu individual v socialista, egoista y egocéntrico, pagano y cristiano. El estado mayor de ambos partidos se compondrá de la raza líder en Europa: los judíos.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 32/33.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Esta confesión del afán de poder judío sobre la prensa, las finanzas y el ejército coincide asombrosamente con las cuestiones planteadas por Kalergi y su adversario Adolf Hitler. La realidad parece darle la razón a los dos.

perio. En éste, nunca se intentó en serio una infiltración o lucha en su contra.

11 La persecución, supresión y difamación de los partidos de «derechas» en Alemania y el reconocimiento de los comunistas como demócratas, son testigos de una política, que se basa en la comunicación entre judíos de los dos bandos enemigos.

# Capítulo 4º: La jefatura de los socialdemócratas.

MÁS que apostar de lleno por los partidos capitalistas y conservadores de Europa, el imperio americano se dedicó a los partidos obreros socialdemócratas para mantener en pie el sistema capitalista de los bancos de Reserva Federal.

- 2 El profesor universitario Dr. Reinhold Wagnleitner, se documentó y demostró que los mismos servicios secretos de la CIA habían redactado los discursos de sindicalistas y políticos socialdemócratas en Austria. Aspectos interesantes sobre la relación entre líderes obreros socialdemócratas y el poder financiero judeo-americano salieron a la luz en Austria con el «caso Waldheim», en el que los EEUU ayudaron a los rojos con actas falsas para ganar las elecciones presidenciales, aunque fue en vano.
- 3 En diciembre de 2001, la periodista Krawagna-Pfeiffer relata en el diario judeo-austríaco «*Der Standard*» cómo el líder obrero austríaco, Alfred Gusenbauer, se fue de viaje «espiritual» a los EEUU:
  - 4 «El jueves por la mañana se

reunió un reducido grupo en una pequeña sala de seminario de la Kennedy School of Government en el Campus de Harvard. Científicos de alto grado se encontraban allí: el Profesor R. M. Unger, especialista internacional de teoría económica, D. Roderick, P. Hall, D. Kennedy y Robert Reich, que había sido ministro de trabajo en el primer período de Bill Clinton. Estos investigadores son la cúpula de la élite de izquierdas que desde hace décadas publica estudios y estadísticas para frenar la hegemonía intelectual de la derecha.»<sup>7</sup>

- 5 En otoño de 2002, círculos próximos al gobierno de la costa este americana enviaron a Stanley Greenberg, exconsejero de Bill Clinton, a Austria para reparar la imagen del líder socialista Gusenbauer en la inminente campaña electoral.
- 6 Gusenbauer, Vranitzky y Verzetnitsch quieren ver la punta de la élite izquierdista internacional en los USA, donde en un principio, la fundación de partidos socialistas era impedida por brutales «leyes antisocialistas». En busca de ideas y seguramente también de encargos, se dirigen al entorno de Harvard y del gobierno Clinton aunque, oficialmente, estos sean la central de operación del capitalismo.
- 7 Por eso, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nunca ningún político socialdemócrata votó a favor de disculparse ante la humanidad. Ninguno de esos políticos de «izquierdas» constató lo fraudulento del endeudamiento

50 Carta 5ª

«La cuestión australiana [...] gira en torno a la expulsión de los mongoles de las regiones anglosajonas. El gran aumento de población mongol no tiene ninguna relación con su falta de territorio de migración, y amenaza con explotar en el océano pacífico, si no se abre ninguna válvula antes. Por otro lado, los australianos blancos saben que la acogida de mongoles los convertiría rápidamente en minoría.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 169.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Según esto, los planes de Kalergi sobrepasan Europa, San Francisco y Wladiwostok y se amplían a todo el globo terrestre. También en Australia, la raza nordeuropea, tan admirada y temida por Kalergi, debe convertirse en minoría

genérico, en realidad inexistente, de pueblos enteros.

- 8 Nunca ninguno de ellos aprovechó su voz para abolir el fraude de la reserva del dólar o denunciar el Sistema de Reserva Federal. Millones de votantes fieles e idealistas están siendo engañados por un pequeño y manipulable grupo que se encarga de servir a quienes finge combatir.
- 9 Se entiende ahora, pues, la entusiasta disposición de los inversores internacionales a llevar su capital a ciertos países socialdemócratas, donde lo pueden multiplicar con intereses de usura.

#### 5. Capítulo:

# La toma del poder por los verdes.

El que investigue los precursores de la protección de la naturaleza y el medioambiente, irremediablemente topará con biólogos e investigadores del comportamiento alemanes, que habían vencido espiritualmente al marxismo hacía ya tiempo.

- 2 Para los fundadores de los verdes austríacos, el investigador del comportamiento y Premio Nobel, Konrad Lorenz, era una figura clave.
- 3 Lorenz sabía cuatro peligrosas verdades que trató de propagar, pero cuya difusión en los medios de comunicación y la política fue eficientemente combatida y evitada. Estas cuatro verdades, simplificadas, son:
- 4 Primero: no existe en este mundo el crecimiento eterno. Ni para el hombre, ni la planta o el mineral ni tampoco para ningún poder y, en consecuencia, tampoco para la economía. Sin embar-

- go, nuestro fraudulento sistema monetario se basa en un crecimiento económico constante con natalidad decreciente e intereses interminables. Por ello, el Profesor Lorenz era un peligroso testigo contra el sistema, al que había que silenciar.
- 5 Segundo: la educación sólo puede fomentar lo que ya existe talento y carácter se heredan-. Esta conclusión hace tambalear el fundamento de la potencia mundial ya que ésta sabe de su certeza. Con ello, la constante inmigración ordenada a Europa por el imperio, pierde su sentido al igual que la exclusividad de Israel, sus escuelas judías o sus barrios autoaislados en todo el mundo.
- 6 Tercero: el sentido de la vida es engendrar más vida. Esta verdad cuestiona el fin último de la reducción de natalidad, que sería el de crear espacio para la inmigración. Y es que Lorenz contradice al imperio que nos quiere hacer creer que el sentido no es tener hijos, sino ganar dinero y placer personal.
- 7 Cuarto: uno de los pecados capitales de la humanidad civilizada es la pérdida de tradiciones. Pero esta verdad tampoco debe ser difundida, ya que justamente la destrucción de las culturas europeas, sobre todo la pintura, poesía y música alemana, conforman la base para imponer a la humanidad el yugo del sistema monetario usurero. Todos los proyectos culturales de la CIA en Europa, así como el invento del arte moderno, estarían amenazados por estas verdades.
  - 8 El ministerio de educación aus-

# "La instigación chauvinista contra las naciones extranjeras ha de ser combatida sin piedad en colegios y prensa, a través de un acuerdo internacional."

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 178.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

También en esto, el Plan Kalergi se cumple con asombrosa precisión. La instigación contra alemanes es usual y está permitida, ya que «instigación popular» es un nuevo invento aplicado para el bien de los extranjeros o las minorías, pero que no protege al pueblo del Estado. ¿Acaso el Plan Kalergi garantiza un bozal para sus víctimas e impunidad para los culpables?

tríaco se subordinó de tal manera al imperialismo norteamericano, que tachó el mantenimiento de tradiciones de «fascista» enfocándolo como un crimen. <sup>10</sup>

- 9 Debido a la influencia de Lorenz sobre el movimiento verde, se creó una situación amenazante para el imperio, de manera que éste decidió infiltrarse en el Partido.
- 10 Resultó ser un error de la CIA el no haber formado a biólogos y protectores de animales, ya que tenía que recurrir a miembros leales y competentes de la izquierda para que afrontaran una asignatura totalmente nueva.

No hay que desestimar los logros en tan poco tiempo de gente como Daniel Cohn-Bendit y Joschka Fischer.

11 Estos nuevos gurús sólo dominaban la lengua de la agitación marxista y antifascista y abarcaron un nuevo campo, aunque se integraron rápidamente. En pocas semanas habían aprendido de alguna manera el nuevo vocabulario y procedieron a la toma de poder infiltrando el círculo.

Hoy, los verdes apenas hablan de proteger animales, bosques o ciclones. Ahora otra vez hay que creer que el ser humano es producto de la educación y no de su material genético.

12 Los intereses del medioambiente tuvieron que ceder discretamente su terreno al antifascismo.

Ya no hay nada que se oponga a la caza de la oposición llamada «extrema derecha».

13 Ninguna fuerza política está a salvo contra la intervención del imperio,

pero éste tampoco puede fiarse siempre de sus vasallos.

14 Hoy, los verdes de toda Europa luchan como pioneros por la constante inmigración y en su consecuencia, para la realización del Plan Kalergi.

Ahora ya ni hace falta fingir el entusiasmo por la fauna y la flora, que ya antaño parecía tan artificial como un aullido de placer comprado.

15 Sin embargo, el rechazo por participar en la segunda guerra contra Irak surgió de las filas de los verdes alemanes. El legado de Konrad Lorenz se mantuvo ajeno a aquellos que se habían aprovechado de su nombre.

# Capítulo 6º:

# La toma del poder por la CDU.

Y A hace años, el socialdemócrata Egon Bahr de ascendencia judía, proclamó abiertamente que alguien que no hubiera colaborado antes con la CIA, no podría convertirse en canciller alemán. <sup>11</sup>

- 2 A lo largo de la segunda Guerra del Golfo, los políticos Merkel, Rühe y Schäuble defendieron con las mentiras americanas de siempre, la guerra defensiva y pirata contra el pueblo desarmado de los iraquíes, no respetando la voluntad del 80% de los alemanes y también del Papa.
- 3 El presidente Richard von Weizsäcker fue objeto de un raro cuidado especial: aunque en 1991<sup>12</sup> se hubiera revelado su intervención exportadora en la venta de dioxina a Vietnam, gas tóxico de destrucción masiva que implicó la matanza y mutilación de cientos de miles de civiles, a él se le permitió

«Aquí me ayudó mi nacionalidad checoslovaca. Impulsado por Masaryk, su ministro del exterior, el Dr. Benesch, se unió al Movimiento Paneuropa; me dió un pasaporte diplomático y una cálida carta de presentación para los más altos hombres de estado de Francia.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 60.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Justo cuando Edvard Benesch hizo masacrar salvajemente y torturar hasta la muerte a 300.000 alemanes de la región sudete, se le permitió convertirse en el co-fundador de la actual Europa y ser el tercero en el círculo de Kalergi y Otto de Habsburgo.

seguir siendo la primera instancia moral del antifascismo alemán.

## Capítulo 7º: «Amnesty» sólo para los hijos del sistema.

AQUELLOS 44 de mis amigos antes mencionados que fueron condenados a un total de 108 años de cárcel por formular su opinión, no pudieron contar, en ningún caso, con la ayuda de «Amnistía Internacional». «Amnesty» sólo se preocupa por hijos del sistema y niega la existencia de la oposición.

- 2 Hace años, yo mismo me dirigí al entonces presidente de «Amnesty» en Viena, Goldmann, sólo para comprobar que no era ninguna organización partidaria de ayuda a presos, sino un instrumento del imperio. Mis condiciones de encadenado como preso político, el trabajo forzoso, la equiparación con criminales, el rechazo de mi libertad condicional, mi acusación a resultas del falso testimonio de un escucha de la policía, no interesaban.
- 3 De cualquier modo, no me suena ningún caso en el mundo, donde «Amnesty» haya intercedido por alguien «de derechas». Magistralmente consiguió aislar al imperio americano de cualquier crítica. Con simples procedimientos sabían mantener crimenes judíos en secreto, abogar mundialmente por «la izquierda», los negros y los comunistas, mantener la persecución de «derechistas» en silencio o iniciar su caza encubiertamente
  - 4 Como supuestamente sólo de-

- fienden «delitos de opinión» de personas que nunca defendieron o ejercieron la violencia, mantienen abierta la importante puerta de partidismo: con la pura indicación de su pertenencia al NSDAP (Partido obrero nacionalsocialista alemán en la época nazi) bastó para no ocuparse de Rudolf Heß. Este héroe de la paz pasó casi medio siglo en una celda individual antes de fallecer de muerte violenta.
- 5 Por el contrario, la ideología comunista como confesión de lucha armada nunca fue un obstáculo para acoger a los «de izquierdas» como en casos de adopción.
- 6 Camuflada como organización de ayuda suprapartidaria a los presos, entierra las acusaciones de genocidio contra Israel y USA con unas pocas páginas, mientras que reserva su poder mediático para campañas que inculpen a los enemigos.
- 7 De esta manera, protestó contra el gobierno argentino o el chileno de tiempos de Pinochet, después de que Occidente había zanjado el tema de las persecuciones de terroristas comunistas. Su puesto de vigilancia y el beneplácito de la ONU se lo debe precisamente a su partidismo.
- 8 Los 114 millones de víctimas del antifascismo 13 no cuentan, pues las víctimas de las derechas no se ven. Los culpables siempre proceden de la derecha mientras que las víctimas son de la izquierda. De los 114 millones de víctimas del antifascismo en el siglo XX no quiere oír ni hablar.

«A principios de 1924, nos llegó una llamada del Barón Louis Rothschild: uno de sus amigos, Max Warburg de Hamburgo, había leído mi libro y nos quería conocer. Con gran asombro ví que espontáneamente me ofrecía sesenta mil marcos de oro para subvencionar el movimiento durante los tres primeros años.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «Ein Leben für Europa», p. 124/125.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Deberían los bancos influír en el derecho de autodeterminación de los pueblos con subvenciones secretas? Por cierto, fue un retoño de los banqueros Warburg el que apoyó el golpe de 1913 en el congreso americano. Los bancos de Reserva Federal recibieron el permiso de emitir billetes y desde entonces gozan de la primera posición clave de las finanzas mundiales.

9 Contra la tortura, el asesinato y el secuestro de los talibanes (Guantánamo Bay) sólo habrá silenciosas líneas de lamento sobre un modesto papel que no llegará a la difusión ante el gran público.

## Capítulo 8º:

Los liberales, un caballo de Troya. La revolución alemana de 1848, en Viena y Berlín proclamó en sus banderas la unión de todos los alemanes en el Estado Nacional. El lema fue libertad para una Alemania unida. Libertad de expresión y libertad para pensar de otra manera.

- 2 Los liberales de hoy representan lo contrario: la renuncia al Estado Nacional, la renuncia a los territorios robados, la persecución de todos los patriotas alemanes, la condena por opinar, la subordinación del pueblo alemán bajo las pretensiones de dominio del poder financiero. Por consiguiente en la campaña electoral de 2002, la cúpula directiva de la FDP aseguró la solidaridad alemana con America y declaró cualquier crítica a Israel como anticonstitucional.
- 3 Los liberales de Europa, obviamente dirigidos por el imperio, defienden el debilitamiento del Estado y la libertad absoluta del individuo mientras éste no sea patriota. Sólo le importan los derechos del extranjero que es equiparado al de los propios ciudadanos.
- 4 Suelen buscar marionetas de Estado débiles, con una mayoría muy justa. Sin embargo calumnian como

antidemócratas a los fuertes que tienen detrás a la mayoría fuerte.

5 Los liberales anteceden la anarquía. 14 Su afán por eliminar la función protectora de cualquier Estado sacrificará a la autonomía empresarial que dicen fomentar, a los agricultores que serán entregados desprotegidamente a los intereses de la economía mundial. Son el mejor caballo en el establo troyano del imperio.

# Capítulo 9º:

Antiglobalización y «Greenpeace». En el número 27/2002 del magazine

semanal «*Der Spiegel*» apareció un artículo sobre los «dirigentes de los antiglobalistas». <sup>15</sup> En él aparecieron los nombres de cinco intelectuales judíos en cada continente y en dos casos el autor apuntó expresamente al origen judío de los activistas.

- 2 Hace años, leí en la revista «CODE» 16 que «Greenpeace» había llevado una campaña contra la empresa química Dupont por la liberación de gases de dióxido de carbón. Esta campaña había dañado tanto a la marca, que gran parte de las acciones tuvieron que ser vendidas. Como comprador actuó una empresa del presidente del Congreso Mundial Judío (WJC), Edgar Bronfman. «CODE» decía que, anteriormente, justo ese Bronfman había sido uno de los mayores inversores en donativos benéficos para «Greenpeace».
- 3 En el ejemplo de la República Democrática Alemana se ve que nadie

«A causa de la ascensión al poder de Hitler, el Movimiento Paneuropa se encontraba en una posición desesperada. En Alemania, la Unión Paneuropa fue disuelta. Mis escritos fueron prohibidos.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 67.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Sin querer valorar el procedimiento de Hitler: una unión, cuyo fin es una raza ajena que gobierna a todo un continente y pretende manipular genéticamente a los nativos para convertirlos en subhumanos, no tiene derecho a persistir. Su prohibición es inteligible para cualquiera, independientemente de su orientación política.

está a salvo de ser corrompido o subyugado por el imperio, sus organizaciones o sus servicios secretos.

#### Capítulo 10°: Conclusiones de la Carta 5°.

No se puede demostrar y parece improbable que el imperio americano esté implicado en todos los casos de toma de poder de la propia oposición.

- 2 Seguramente, el entusiasmo de jóvenes intelectuales judíos, por ejemplo por el marxismo, no fue fingido ni fue algo acordado con el capitalismo. No es raro el que jóvenes hombres idealistas se encuentren en una posición opuesta a la de sus padres.
- 3 Por lo tanto, no parece ilógico que justo los hijos de judíos, o sea de la casta de los supuestos capitalistas, se hayan declarado a favor de las necesidades obreras. Bruno Kreisky y Viktor Adler son así dos ejemplos.
- 4 En otros casos, como en los partidos europeos de izquierdas, incluídos los verdes, está demostrada la influencia directa del servicio secreto de la CIA.
- 5 De cualquier forma, Kalergi tiene razón: los judíos han tenido papeles líderes en el mundo occidental y en el comunismo. En política, cultura, prensa y -como hoy sabemos- en los servicios secretos.

- 6 Esa permanente presencia de judíos intelectuales parece estar en relación con la excepcionalidad de la cultura judía, su arraigo en el poder financiero y la diáspora. Su interacción global no se debe tanto a acuerdos secretos sino a su avanzada solidaridad étnica y religiosa, que también se observa en otras étnias que tienen que subsistir en un entorno extraño.
- 7 Sea como fuere, en muchos casos el imperio se controla a sí mismo. Organiza la oposición contra sí mismo y de ahí que el capitalismo del imperio americano se pudiera sostener.
- 8 En el comunismo, socialdemocracia, antiglobalismo, pacifismo, dentro de «Amnesty International», en las iglesias, la prensa independiente y en las filas de «Greenpeace», el imperio tiene colocados a sus «útiles idiotas» hasta en las más altas esferas.
- 9 Ellos son los caballos troyanos de la toma secreta del poder.
- 10 Así, desde hace cien años, cualquier resistencia contra la dictadura mundial del capital es anulada ya antes de siquiera consolidarse.

\*\*\*



Nota del Prof. Guido Raimund:

La diputada de los verdes, Madeleine Petrovic (nacida «Demand» = Diamante). Como nieta de rabinos es parte de la joven y dinámica élite de la que son reclutadas las fuerzas líderes. Aún así, parece dudoso si podrá ejercer correctamente el papel que le fue concedido dentro del plan de Kalergi. Ella considera que la desintegración de los núcleos étnicos alemanes es una obligación moral, pero guarda una posición bastante poco crítica ante el racismo del estado judío.

#### Carta 6a:

# La toma del poder enemigo

#### Capítulo 1º: Sobre la Guerra.

Antes de que el imperio hubiera iniciado la guerra, ya sabía cómo justificar sus confrontamientos bélicos a través de sus fuerzas secretas y los medios de comunicación. Asesinaba con armas convencionales, químicas, biológicas o atómicas y cubría todo el globo terrestre de violencia. Todo bajo la bandera de la «democracia», que es como llama a su dictadura monetaria.

- 2 Para sus guerras es determinante la demonización absoluta del enemigo, con la que manipula al propio pueblo para que apoye sus batallas y esté dispuesto incluso a la aniquilación de la población civil. La caballerosidad europea, practicada en las guerras de Napoleón, Carlos XII, Suecia y por los alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial, es desconocida en el imperio americano. 1
- 3 Rommel hizo invitar a su tienda a valientes presos ingleses para desayunar, y almirantes británicos declararon judicialmente a favor de marinos alemanes. El perito judicial austríaco y profesor universitario Dr. Gerhard Jagschitz mantiene incluso que bajo el término de «tratamiento extraordinario» Hitler entendía un trato especialmente generoso a enemigos políticos. La dirección del Estado del imperio no conoció nunca nada parecido.

- 4 El respeto al enemigo fue menospreciado como «fraternización». En lugar de la caballerosidad se practicaba el odio al enemigo. Ahora se entiende por qué después de 1945, los soldados de la impecable división de élite alemana fueron apaleados, despojados de sus medallas y cruelmente torturados durante su cautividad americana.<sup>3</sup>
- 5 La caballerosidad, típica de pueblos germanos y conocida desde sus comienzos<sup>4</sup>, también se encuentra en otros pueblos, como por ejemplo los indios aborígenes de los EEUU. Suelen regalarle la vida al enemigo valiente y desprecian al cobarde. Semejantes consideraciones son insoportables el imperio: el enemigo no debe ser respetado ni caballerosamente vencido, sino odiado y aniquilado.
- 6 La intolerancia y el odio ancestral que fueron sembrados en America por los puritanos europeos, se juntaron a la sobrevaloración del antiguo testamento de los fundamentalistas judíos, y se tradujo en una crueldad y severidad contra el enemigo.

# Capítulo 2º: Sobre el terror.

Nadle ha formulado mejor que el presidente americano G. W. Bush el concepto prehistórico que hace retroceder 4.000 años nuestra civilización. Él creó el término «eje del mal», con lo que identifica a Irak, Iran, Libia, Siria, Sudan,

"Al final, toda America había sido ganada para la idea de Paneuropa. Después de que Truman se convirtiera en Presidente, él también se declaró a favor de la idea paneuropea en un artículo ampliamente difundido por el 'Reader's Digest'."

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 73.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El mismo Presidente, que había repartido una cuarta parte de Alemania entre polacos, chechenos y rusos y que aprobó el genocidio y la limpieza étnica de los alemanes, ahora resultaba ser co-fundador de «Europa». Con el asesino Benesch y Kalergi, el doctor Frankenstein europeo, se encontraba en buena compañía. Sus ataques nucleares contra el Japón indefenso mantendrán su nombre por los siglos de los siglos en la memoria de la humanidad. En el Movimiento Paneuropa encontramos, pues, asesinos de masas.

Afghanistan, Corea del Norte, China y Rusia. Esto se desprende de documentos secretos que fueron filtrados a la opinión pública.<sup>5</sup>

- 2 El imperio hasta ahora el único en utilizar armas nucleares en conflictos bélicos tanteó la posibilidad de un ataque atómico sorpresa contra todos esos países. Con esto, conmocionó los corazones de todas las madres, ejerciendo el terror como ningún Estado lo había hecho antes.
- 3 La demonización del enemigo, previa a la guerra, es un signo del imperio y delata sus futuras intenciones. Las calumnias estadounidenses contra Alemania nunca han llegado a su fin. ¡Alemania, cuidado!

## Capítulo 3º: De la culpa colectiva y la capitulación incondicional.

Incluso después de la Primera Guerra Mundial, el imperio norteamericano trató de declarar culpable a Alemania, Austria y a sus emperadores y pueblos. En los tratados de paz de Versalles y St. Germain, se les castigó colectivamente con saña. Ahora se nota el parentesco espiritual entre el imperio y el antiguo testamento.<sup>6</sup>

- 2 El imperio intenta paralizar todos los instintos de inhibición que heredamos de los animales de cara al rival, a las hembras y sus crías.
- 3 Esa desinhibición y ese odio enemigo también se reflejan en los objetivos bélicos.
- 4 Por eso, el imperio siempre exige capitulación incondicional, obedien-

cia incondicional, inspección de armas incondicional, solidaridad incondicional...

5 Parece como si Cristo, Buddha, Lao-tse, Sócrates, Lutero, Galileo, Montesquieu, Beethoven, Schiller, Rudolf Hess y la Madre Teresa de Calcuta no hubieran existido nunca.

# Capítulo 4°: Sobre el embargo.

EL embargo es un genocidio. Es una sanción típica del imperio: según los artículos de prensa, el embargo pedido por los EEUU y llevado a cabo por la ONU costó la vida a cerca de dos millones de niños que murieron por inanición o falta de medicamentos. La cantidad de víctimas infantiles que fallecieron por el bloqueo realizado a Cuba se desconoce.

- 2 Después de la Segunda Guerra Mundial y como castigo colectivo, la distribución de alimentos para la población civil alemana fue bloqueada con alevosía por los EEUU.
- 3 Cinco millones de personas murieron después de 1945 a consecuencia de la inanición provocada por los aliados. Los EEUU recién se distanciaron del Plan Morgenthau, cuando Stalin se decidió por dejar vivos a los alemanes del Este que habían sobrevivido a las expulsiones y las matanzas acordadas con los EEUU. A partir de entonces, querían hacerse pasar por «liberadores», de manera que fue impedida cualquier constatación de estadísticas mortales de mujeres, ancianos y niños. Hay que agradecerle al historiador canadiense, James

"Los siguientes años del Movimiento Paneuropa estaban dedicados principalmente al siguiente objetivo: forzar a los gobiernos a consolidar Paneuropa por medio de movilizaciones parlamentarias."

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 76.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

En una democracia, ningún representante del pueblo debería recibir ordenes de nadie más que del pueblo. Sin embargo, el enemigo de la democracia, Kalergi, aprovechó su posición y osó organizar «movilizaciones» en nuestros parlamentos. ¡Qué decadencia del principio democrático! ¿Es que alguna vez, desde entonces, las decisiones parlamentarias han tenido validez?

Bacque<sup>8</sup> que estas cifras sí se hicieran públicas.

- 4 Así también salió a la luz que, durante tres meses, el General norte-americano Eisenhower había impedido la llegada de alimentos para presos de guerra alemanes. La cifra oculta de muertos fue de un millón que fallecieron miserablemente de inanición bajo el cielo abierto.
- 5 La propaganda de los EEUU generalmente suele responsabilizar a los supuestos «dictadores» (como llaman a los jefes del Estado enemigo) por las víctimas de las medidas genocidas. Así intentaron encontrar otros culpables para su genocidio en Dresde, Hiroshima, Kabul y Bagdad. Y así lo harán hasta que el imperio caiga.

#### Capítulo 5°: Sobre el asesinato.

EL asesinato es una costumbre del imperio. Ya lo cometieron los grandes imperios de la historia, pero nunca lo justificaron basándose en la democracia.

2 El imperio conoce dos tipos de asesinato: una sería el asesinato «convencional»; como el ordenado por Henry Kissinger y ejecutado por la CIA contra el presidente chileno Allende<sup>9</sup>; o como el atentado contra el secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld. Como los intentos con pastillas venenosas o un cigarro explosivo contra Fidel Castro. O como el practicado, año tras año, contra los líderes del movimiento de liberación palestino «Hamas». Como el que fue reivindicado por el presidente George W.

Bush contra Saddam Hussein y los jefes Talibán («vivos o muertos»).

- 3 En el año cumbre 2002, el portavoz de gobierno de George Bush, Ariel Fleischer, pidió oficialmente el asesinato del presidente iraquí. <sup>11</sup> Un año más tarde, durante la guerra defensiva americana, se intentó el llamado «golpe de decapitación», o sea, el asesinato del Jefe de Estado.
- 4 También el asesinato de John F. Kennedy que quería evitar el Sistema Federal de Reserva y cuyo padre había simpatizado con los nazis, es parte de la lista, así como los atentados contra Martin Luther King y el Papa Karol Wojtyla.<sup>12</sup>

## Capítulo 6º: Sobre el asesinato judicial. Venganza en vez de justicia.

PARA disimular su política de expansión y violencia, el imperio siempre se aprovechó de la justicia. Antiguamente, por ejemplo, los jefes indios ahorcados fueron despojados de sus tótems, sin los que no podían alcanzar los «eternos cotos de caza» de su religión. La presencia de un cura parecía una burla.

- 2 Otra vez encontramos despiadadas infamias y difamaciones del enemigo, que se estiran como un hilo permanente por la historia americana: venganza sin piedad como en la Revolución francesa, como bajo Josef Stalin y en el tribunal de Nuremberg.
- 3 Cuando en el año 2002 las Naciones Unidas lamentaron que los EEUU se negaran a someterse al Tribunal de Justicia Internacional, que debía sancio-

66 Carta 6a

«Bajo la triple presión de los parlamentos europeos, los Estados Unidos de América y la opinión pública mundial, los gobiernos se decidieron a actuar ese mismo año.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 79.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Qué clase de presión ejercieron los antidemócratas sobre los parlamentos alemanes y europeos para inducirlos a aprobar la renuncia al territorio genuino y, en consecuencia, el suicidio nacional? ¿Chantaje, dinero, asesinato?

nar crimenes de guerra, sólo los necios se asombraron: justamente los EEUU se habían hecho pasar por fervientes defensores de los derechos humanos, proclamando la persecución de crímenes de guerra. El ejemplo actual: en La Haya los EEUU acababan de pedir la extradición al «tribunal de justicia internacional» del presidente yugoslavo Milosevic, consiguiéndola con dinero y amenazas.

- 4 El destrozo de la industria química serbia en el que tres millones de personas fueron intoxicadas irremediablemente de por vida por las fugas de dioxina, <sup>13</sup> es un hecho reciente.
- 5 También el insistir en la desigualdad ante la ley es un rasgo típico del imperio: recordemos los procesos de Nuremberg con sus testigos torturados<sup>14</sup> y con fiscales que habían cometido los mismos crímenes que ahora estaban denunciando.
- 6 La Justicia torcida que juzga al vencido y declara no culpable al vencedor es otro signo del imperio. Por muy nuevo que suene, es el eterno principio de la violencia: la ley del más fuerte.

# Capítulo 7º: La toma del poder enemigo sin sangre.

La Meta de la globalización imperialista fue romper los mecanismos de protección nacional de la economía popular y ganar influencia sobre fábricas, bancos, compañías, televisión y prensa. En este sentido, el tribunal de justicia ya había dictado: «Las regulaciones Nacionales que protejan ciertas sociedades capitales, como las relacionadas con el término 'acciones de oro', ya no tendrán más validez. Como ya exigió la comisión, en un futuro no habrá empresas que estén a salvo de ser tomadas por el enemigo.»<sup>15</sup>

Pero también soborno y fraude pueden ser utilizados si son discretos y no hay posibilidad de demostrarlos. Un ejemplo: en el año 2002, los americanos se apropiaron por absorción empresarial y, en contra de la voluntad del gobierno alemán y la oposición, de tres importantes innovaciones de técnica armamentística. 16 Mientras estén en juego intereses americanos, la sede judicial siempre es en los EEUU. Allí, los tribunales siempre son establecidos por la política y cualquier juicio llevado por una compañía extranjera se pierde ya que sobre la sede judicial de USA aguarda la sexta flota.

## Capítulo 8º:

# Conclusión de la Carta 6ª.

Hay unos primeros indicios de que no existe realmente en los EEUU una dominación exclusivamente judía. Más bien, los anglosajones y los judíos se reparten el poder. La lucha por el primer puesto todavía no está decidida. A primera vista, la izquierda europea y la derecha latinoamericana parecían los peones del imperialismo americano y la CIA. Pero, entre tanto, esta teoría se confirmó como falsa: desde que Schröder se opuso a la guerra de Irak, se puede observar una sublevación de los partidos de izquierda contra el imperio americano.

68 Carta 6a



Nota del Prof. Guido Raimund:

Así se deja retratar el director de medios de comunicación más poderoso del mundo, el magnate global Rupert Murdoch. Él mismo dice poder comprar gobiernos. ¿Acaso todo esto sólo son teorías de conspiración? ¿O confirma las peores pesadillas de los antisemitas?

La CIA y agentes infiltrados son impotentes y esperan poder controlar otra vez a miembros de partido indignados y a la dirigencia renegada.

2 El ciudadano americano medio, independientemente de si es negro, blanco, de origen africano, europeo o judío, cree firmemente que su país es bueno e intenta salvar al resto del mundo del mal.

Puede que solamente los restos de población indígena tengan sus dudas al respecto. La mayoría de los ciudadanos americanos no sospecha que el resto del mundo – confederados americanos incluídos – ve a USA como lo que es: una potencia violenta que desde hace 100 años no ha dejado pasar uno sin empezar algún conflicto o mantener ocupado militarmente algún país. <sup>17</sup> El ciudadano estadounidense que considera democracia a la dictadura financiera e información a la propaganda ininte-

rrumpida, <sup>18</sup>no encuentra fuerzas propias para formar su voluntad democráticamente.

- 3 En ese estado de indefensa e inconsciencia, la nación americana no puede percibir la deplorable actitud de su minoritaria clase dominante.
- 4 El sistema de dominación americano sólo puede ser reconocido desde fuera, o sea, por el resto del mundo.
- 5 Su sistema monetario anormal, anticristiano, antisocial es impuesto a la humanidad inocente y exige un constante crecimiento que contradice las leyes de la naturaleza.
- 6 Así, el imperio se ve obligado a empezar una guerra regularmente, cada vez que una crísis vuelve como la marea. Una guerra por materias primas como el petróleo una guerra por mercados de venta, para mantener el fraudulento dólar que esclaviza a la humanidad. En consecuencia, el dólar vive de la guerra y muere con la paz.

\*\*\*

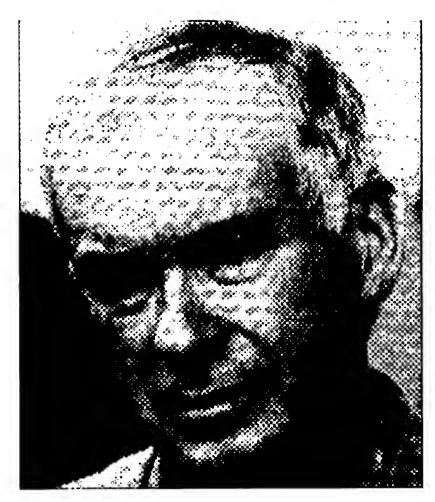

Nota del Prof. Guido Raimund:

Dr. Wolfgang Neugebauer, gerente del «archivo de documentación de la resistencia austríaca» (DOW), una institución semioficial, redactó miles de denuncias contra sus compañeros por tener opiniones divergentes. Al mismo autor de este libro lo asoció públicamente con graves delitos pero sus acusaciones resultaron ser falsos. En su centro financiado por el gobierno, se cultiva una interpretación parcial de la historia que apoya, oculta o excusa los crímenes de los comunistas y de Occidente con sus 114 millones de víctimas civiles. En su anuario de 1991 su institución incluso bendijo el genocidio del pueblo democrático de la República Federal Alemana.

#### Carta 7a:

# Leyes falseadas

## Capítulo 1º: La bandera europea desvirtuada. ¡Estrellas de David sobre Occidente!

«Muchas veces, el ataque a un Estado es precedido por un ataque a sus símbolos.» Así está escrito en el derecho penal austríaco de protección de la bandera nacional.

- 2 Un ataque de este tipo sucedió contra la «Europa unida» en sus comienzos. La mayoría de los europeos piensa que las doce estrellitas amarillas en su bandera significan la cantidad de países de la unión. Esto no parece lógico, ya que la cantidad de miembros ha aumentado hace tiempo mientras la cantidad de estrellas se ha mantenido igual.
- 3 Paul Levi, gerente del departamento de cultura del consejo europeo, había introducido secretamente estas doce estrellas en memoria de las doce tribus de Israel. Sólo unos pocos lectores atentos se enteraron de la verdad a través de un pequeño artículo en la prensa diaria.<sup>1</sup>
- 4 En realidad, el único signo válido para la bandera de unos estados que se unen voluntariamente en una federación del continente europeo sería la cruz que ya fue famosa en la era precristiana como cruz celta y lideró todos los ejércitos europeos, hasta la «Wehrmacht» alemana. Unicamente si una bandera reúne un símbolo relacionado con todas las tradiciones europeas, es válida. La

historia de Europa no tiene nada en común con tribus judías que reclaman «la tierra prometida». Europa nunca les fue prometida ni concedida.

5 Los falsificadores planearon un segundo golpe secreto: también quisieron poner la estrella de David en la bandera de la Cruz Roja internacional en lugar de la cruz, aunque permitieron a las asociaciones nacionales seguir con ésta. <sup>2</sup> Según informaciones actuales, de momento, este atentado pudo evitarse.

# Capítulo 2º:

Desigualdad ante la ley.

Otro hecho sucedido en 2002 que reafirma las conclusiones sobre la política de los Estados Unidos en el último siglo es la manera del presidente George Bush de justificar su guerra defensiva contra Irak: que Irak había desdeñado 14 resoluciones de la ONU, que tenía armas químicas, que planeaba la producción de armas nucleares y que tenía «armas de destrucción masiva». Esto les pareció inteligible a los americanos.

2 Que Israel haya actuado en contra de 800 resoluciones, que EEUU e Israel hayan sido los países más armados de la tierra con un récord en armas de destrucción masiva de género químico, biologico y nuclear, no es algo sabido por el ciudadano americano al igual que el uso en el pasado o la amenaza de uso en el futuro, de este tipo de armas.

«El posiblemente mejor de estos discursos – las maravillosas declaraciones del hermano Coudenhove-Kalergi [...] – también fue desvelado a un círculo más amplio. A instancias del gran maestre, el joven adepto habló en la abarrotada sala de conciertos a una devota multitud de parientes y amigos de nuestros hermanos sobre sus ideas que ya tienen miles de seguidores. El gran aplauso para el hermano Coudenhove-Kalergi y la organización, alentará a nuestra Gran Logia a avanzar por este camino.»

(*«Wiener Freimaurerzeitung»*, n° 9-10/1923. En el original dice «hr.» en vez de «hermano»)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Existe peor crimen contra la democracia y la humanidad que la adopción secreta, masónica, de un plan que prevea la destrucción de los pueblos de Occidente y la cría de un tipo de hombre manipulable, todo sólo para posibilitarle la toma de poder a una «raza superior» judía?

- 3 En este caso vemos que el imperio no apuesta por la justicia sino por la violencia. La guerra es el terrorismo de los poderosos, el terrorismo es la guerra de los desposeidos.
- 4 De esta manera, el imperio se parece a un torpe timador que se cree a cubierto aunque todos lo observen.

#### Capítulo 3°: El timo del derecho popular.

La política del imperio es una justicia basada en violencia y en el «derecho del vencedor», el de juzgar al enemigo por fechorías cometidas o inventadas ante un tribunal dependiente. En lo referente al trato a los vencidos, se difuminan sucesivamente las diferencias entre los EEUU e Israel.

- 2 Después de 1945, los EEUU fueron responsables del mayor crimen de expulsión contra Alemania. Nunca se arrepintieron del gigantesco genocidio ni pensaron en indemnizarlo. Hasta lo aprueban, y ven como condición para la paz en Europa la continuación de las injusticias.
- 3 Con la aceptación de los delitos cometidos contra Alemania en 1945, el mundo se declaró culpable ante todos los pueblos. Este silencio abrió la caja de Pandora: el ejemplo de Alemania parece demostrar que los vencedores pueden matar y limpiar étnicamente. Mientras escriben la historia, hasta las más tontas de sus víctimas los adoran como liberadores.
- 4 De la misma manera, los EEUU apoyan los delitos antipalestinos de los israelíes que, siguiendo las pautas del genocidio, destru-

yen las aldeas palestinas y liquidan a sus habitantes. Mientras no reconocen la exclusividad del territorio alemán y proclaman que hay que compartirlo con todos los pueblos de la Tierra, mientras declaran que hay que renunciar a la continuidad del Estado alemán por cuestiones morales, ellos insisten en el Estado judío que se expande por territorio ajeno.

# Capítulo 4º: Juego trucado. Tirol del Sur y Tibet.

**D**ESPUÉS de un conflicto ante las Naciones Unidas en los años sesenta del siglo XX, se acordó el «Pacto de Tirol del Sur» entre Italia y Austria. Es un acuerdo todavía vigente que rechaza la entrada de italianos en Tirol del Sur garantizando la conservación del territorio cultural a los tiroleses del sur.

- 2 Los luchadores por la libertad de esta parte del Tirol, el paracaidista Sepp Holzinger y el Dr. Norbert Burgers, fueron llamados terroristas por la prensa del imperio, pero el dictamen de un experto les ayudó en el juicio:
- 3 El famoso profesor de derecho, Felix Ermacora, que más tarde trabajó para Naciones Unidas en Afghanistán, les concedió un derecho de auxilio para conservar la zona alemana, por el cual todos los acusados fueron declarados inocentes aun habiendo hecho uso de violencia armada.
- 4 Si hoy día alguien insistiera en ese derecho para frenar la inmigración, este tipo de resistencia sería considerada un crímen.

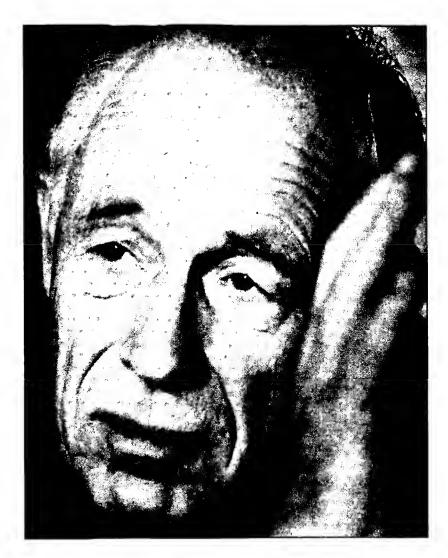

Nota del Prof. Guido Raimund:

Heiner Geißler, precursor alemán de la inmigración constante. Independientemente de que la opinión pública siempre haya rechazado el asentamiento de extranjeros en Alemania, él sigue proclamando la inclusión de auxiliares extranjeros y refugiados económicos en nuestro sistema social. Así pasa por encima de la democracia y la constitución alemana sin ningún arrepentimiento.

- 5 No sólo el Estado alemán sino todo el imperio intercedería a mano armada en un caso así para asegurar la permanente inmigración «a la que nos hemos visto obligados»<sup>4</sup>.
- 6 La resistencia legitimada según el derecho sería declarada como «terrorismo» para asegurar el Plan Kalergi con su extinción étnica por natalidad insuficiente e inmigración.
- 7 El derecho a un territorio intacto que los dirigentes alemanes no le quieren conceder al propio pueblo, es concedido a otras etnias. ¡Políticos alemanes y europeos sí lamentaron la colonización china del Tibet!
- 8 Para guardar las apariencias de una supuesta objetividad hubo quejas por las colonias judías en el Oeste de Jordania. ¿Cómo es posible que las migraciones de judíos, africanos y asiáticos sean obligación moral para Europa, mientras la Zona Oeste es sólo de los palestinos, Tibet de los tibetanos e Israel de los judíos?
- 9 El líder judío-alemán, Paul Spiegel, se atrevió a afirmar, en un programa televisivo de septiembre de 2002, que el antisemitismo y la xenofobia son parejos en Alemania. ¡Qué error tan lamentable el relacionar la población judía con la constante inmigración y declarar colectivamente al judaísmo inocente de ser seguidor del Plan Kalergi!
- 10 Eso será agua que mueve molino para aquellos que no culpan al imperio sino al inocente colectivo judío.
- 11 Ahora el Estado judío debería cambiar el rumbo de la política

migratoria antieuropea, antes de que sea demasiado tarde y el antisemitismo global reemplace al nacionalismo de masas desarraigadas y nómadas.

#### Capítulo 5º:

#### \_El concepto trucado de nación.

EL ex-ministro de justicia austríaco, Foregger, cuando todavía era docente universitario, publicó algunos escritos sobre derecho penal<sup>5</sup> en los que define el término «genocidio».

- 2 Explica el tecnicismo «ethnic group» como un conjunto delimitado en el que no sólo la cultura, por ejemplo la lengua materna, sino también el origen y la raza o el color de la piel son determinantes.
- 3 El futuro ministro decía con esto lo que todo el mundo sabe; que no es el pasaporte sino el origen el que hace al pueblo y que también los rasgos raciales pueden demostrar ese origen. Si fuese distinto, si el lugar de nacimiento prevaleciera sobre la nacionalidad, entonces sería sabido que el gato nacido en la tienda de peces es un lenguado ya que de otra manera, en Palestina no habría judíos pues serían palestinos o viceversa. Podría ser cuestionada la existencia de cualquier etnia como vascos, tiroleses del sur, kurdos o tibetanos.

# Capítulo 6º:

#### La amenaza de todas las étnias.

**P**ARA los indios, supervivientes del genocidio de aborígenes, los americanos reservaron territorios en semidesiertos y áreas rocosas.

2 Por el contrario, ni al alemán, ni

«El profeta de Europa: Conde Richard Coudenhove-Kalergi [...] Cuando Coudenhove me animó a ir con él por la vía común de la Europa unida, se sirvió de una parábola bíblica. Moisés había tenido que llevar a su pueblo por el desierto durante cuarenta años.»

(Otto Habsburg, «Damals begann unsere Zukunft», p. 157/158.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Probablemente, el Antiguo Testamento con su idealización del pueblo judío y la bíblica crueldad contra el vencido haya sido la inspiración ideológica de Kalergi. Aún así, Otto von Habsburg, sucesor de emperadores alemanes, se dejó entusiasmar.

a los europeos, ni a los holandeses sudafricanos, ni siquiera al hombre blanco en los EEUU le concedieron reservas o áreas reservadas. El reportero judío de Viena, Georg Hoffmann-Ostenhof, escribió: «El 'Washington Post' no puede comprender por qué 'la chica que nació en Alemania, no es considerada alemana desde siempre'.»

- 3 Sería conveniente que el «Washington Post» primero se extrañara de por qué los palestinos nacidos en Israel no son judíos ni los judíos nacidos en Jordania Occidental son palestinos, al mismo tiempo que los protestantes americanos no son apaches.
- 4 Asombra que últimamente en Israel, un análisis del ADN determine si un paisano cuya sangre judía pudiera no ser «pura» es digno de recibir la ciudadanía israelí.<sup>7</sup>
- 5 Una vez al periodista austríaco Hans Rauscher, un incansable seguidor de los EEUU y el «Nuevo Orden Mundial», se le escapó la verdad, cuando escribió: «la existencia de Israel sigue amenazada... La natalidad árabe es notablemente mayor que la israelí. Dentro de poco, vivirán más árabes que israelíes bajo el mando israelí...; Acaso el Estado de Israel se fundó para ésto?»
- 6 ¿Cómo es que Israel está amenazada por pobladores ajenos, si éstos suponen una ventaja, Señor Rauscher? ¿Por qué la sangre y el origen pueden ser criterio principal para

conseguir la nacionalidad hebrea, mientras Alemania no puede ni decidir a quién acoger ?

# Capítulo 7º: Sobre la ambigüedad de los seguidores de Kalergi.

Otros seguidor empedernido del Plan Kalergi es el Profesor Oberndörfer. No es casualidad que sea miembro de la Fundación de Konrad Adenauer a la vez que experto del canciller Helmut Kohl sobre cuestiones de la sociedad «multicultural». Oberndörfer proclamó la «eliminación» de los residuos nacionales en el «basurero de la historia».

2 Por ello recibió las ovaciones de escritores judíos. Los mismos se sienten a salvo de miradas ajenas y advierten a sus lectores frente a los matrimonios mixtos con no-judíos, haciendo gala de un evidente racismo judío.

# Capítulo 8º:

# La resolución 677 de la ONU.

Las leyes trucadas del imperio americano no pueden estar mejor documentadas que en la resolución 677 de la ONU referentes al 28 de noviembre de 1990 en Kuwait.

- 2 Se informa allí de la preocupación de las Naciones Unidas y trata de las medidas de fuerza de los iraquíes que, siendo nación ocupadora, pretende modificar la composición demográfica del pueblo kuwaití.
- 3 Las Naciones Unidas piden el reestablecimiento de esta composición demográfica según registros populares.

«La mezcla de su sangre -Japón, Holanda, Alemania y Böhmen - evidentemente fomentó su capacidad de visionario. No solamente en cuestiones de política ha desarrollado una y otra vez una intuición alucinante.»

(Otto Habsburg, «Damals begann unsere Zukunft», p. 158.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Si fuera cierto que los mestizos carecen de carácter y piedad, cómo puede Habsburg ver ventajas en el «mestizaje» de Kalergi? Parece como si nos encontráramos en el gabinete de los horrores del Doctor Frankenstein: No se respeta a los pueblos tal como fueron creados sino sólo a los experimentos creados por el hombre. Absurdas teorías raciales y de mestizaje son enumeradas llegando a paradojas increíbles.

4 Los alemanes tendríamos el mismo derecho a este tipo de resoluciones. Por ello me guardé las guías telefónicas alemanas y austríacas de 1960 para que, si llegara la liberación, un día los crimenes raciales sean registrados y la composición demográfica pueda ser restablecida en Alemania y toda Europa, según lo reclama la resolución 677.

#### Capítulo 9º:

#### Conclusiones de la Carta 7<sup>a</sup>:

La definición de la nacionalidad que fue impuesta a Alemania y Europa es una mentira contra la humanidad y un concepto utópico que amenaza la supervivencia de todas las etnias. Su meta es eliminar el derecho de autonomía regional, el voto popular y en consecuencia, la democracia anulando las etnias. Así, el Plan Kalergi se cumple con precisión y a rajatabla.

- 2 Esa definición que, por el contrario, no se aplica al cercano oriente, Tibet, Kurdistan ni a los judíos, se convierte en el lema que servirá de propósito para el mayor genocidio de la historia. La estrategia sigue a la ilusión del Plan Kalergi que pretende consolidar, no necesariamente la absoluta hegemonía judía, pero sí la americana, por medio de la eliminación de todas las etnias.
- 3 En realidad, la continuación de tales proyectos supondría la innecesaria caída, primero, del imperio americano y, luego, de Israel si no es demasiado tarde ya para las potencias responsables.
  - 4 En su afán de darle la vuelta a

todas las leyes y normas populares en tan solo una generación y ante los ojos de todos, la potencia mundial fue tan lejos como para criminalizar como «bastión del apartheid» a la región del Tirol del Sur donde los mencionados convenios supervisados por las Naciones Unidas entre Roma y Viena impedían la infiltración italiana en territorio alemán. 10

- 5 El ex-presidente de la comunidad de Tirol del Sur, Magnago, dijo: «durante siglos, la región trentina de Tirol formaba parte de Austria y siguió siendo italiana. Nadie reprocha a los trentinos el haber seguido siendo italianos. ¿Por qué se nos reprocha a nosotros el querer seguir siendo alemanes?»<sup>11</sup>
- 6 El Estado judío vivirá si el judaísmo reconoce el principio del Estado nacional para todo el mundo. Pero si sigue en su intento de instaurar mundialmente la multicultura, mientras reclama el estado exclusivamente judío para sí, entonces y ésto lo pronostico con gran preocupación y pena Israel y todas las zonas exclusivamente judías como sus escuelas y ghettos se hundirán en esa misma multicultura que precisamente fue ideada para dominar Alemania y Europa.
- 7 Esta es la única solución: ¡una ley para todos los pueblos! ¡Fuera con las cartas trucadas y unas reglas injustas del juego!
- 8 Los siguientes puntos serían los únicos a tener en cuenta: consideración de todas las limpiezas

«Stalin fue, sin duda, y objetivamente, una gran personalidad a la que no se le pueden restar rasgos geniales.
Políticamente fue un dirigente listo y calculador que aun en las peores circunstancias tuvo en cuenta los intereses de su País y su Partido...»

(Otto Habsburg, «Damals begann unsere Zukunft», p. 133.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Toda la aristocracia fue erradicada del círculo de acción estalinista. Incluso el suegro de Otto de Habsburgo fue víctima de la represión estalinista en el año 1945. Las efusivas palabras de Otto de Habsburgo para el mayor asesino de masas de la historia suenan más bien macabramente ridículas.

étnicas, de toda política migratoria y cualquier medida multicultural en Europa como el mayor crimen racista de la historia. La curación de los efectos de este crimen mediante la reimplantación internacional de la resolución

677 de 1990 que se refiere a la integridad étnica de Alemania.

La desigualdad es la semilla del antisemitismo mundial, mientras que la igualdad es el principio de su superación.

\*\*\*



#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La Dinastía de los Habsburgo vió honorables Reyes y Emperadores a la vez que valientes Duques. Hasta el día de hoy, la conforman miembros germanófilos y conscientes de su historia pero Otto de Habsburgo no ha hecho honor a su dinastía. Probablemente, preocupado por el bienestar material de su numerosa familia, él, aún siendo sucesor de emperadores alemanes, se unió al grupo de Kalergi que ideó las doce estrellas sobre fondo azul en honor a Israel.

#### Carta 8a:

# Los seis planes genocidas contra la nación alemana en el siglo XX

# Capítulo 1º: Los dictados de Versalles y St. Germain.

Las potencias de Alemania y Austria pactaron el fin de la Primera Guerra Mundial después de que el presidente americano Woodrow Wilson les prometiera el derecho a la autodeterminación, también llamada democracia.

- 2 El «padre blanco en Washington» había hablado con la lengua partida, rompió su palabra al igual que todos sus predecesores y sucesores y abandonó al pueblo alemán a su suerte. Si estos «tratados de paz» hubieran sido respetados, hubieran llevado a millones de alemanes a la muerte por inanición y los supervivientes hubieran sido tratados como esclavos. Al fin y al cabo, un millón murió a causa del embargo.
- 3 Éstas características, que Versalles comparte con otros «convenios», consisten en la implantación de semillas de guerra, en la incondicionalidad del dictado y la «democratización» forzada.
- 4 Con la fe de que la creación de conflictos entre vecinos, o sea, la polarización, reforzaría el propio poder, se encendieron las mechas que crearon fronteras injustamente trazadas para conformar futuras hogueras. Semejantes conflictos debían debilitar al continente a la vez que servían de excusa para

futuras intervenciones militares...

- 5 La siembra de los EEUU y sus aliados germinó: prolongadas relaciones amistosas entre nuestro pueblo y sus vecinos se disolvieron en exterminios y expulsiones anti-alemanas artificialmente escenificadas por los angloamericanos.
- 6 También la actual inmigración multicultural fue concebida, no para el amor, como muchos pensarán, sino para fomentar el odio y, en su consecuencia, simular las rupturas en la sociedad alemana.
- 7 Los americanos siembran semejantes semillas en todos sus pactos: por principio, impiden que los pueblos reclamen el derecho de autodeterminación.
- 8 Un ejemplo para esa actitud típica de la política estadounidense es el «tratado de paz» de Dayton en el que se pretendió dar fin a la guerra balcánica de intervencionismo americano: los EEUU crearon un Estado bosnio en el que croatas y serbios vivían en grandes territorios cerrados. Las dos minorías tienen a sus espaldas las fronteras conjuntas de los Estados nacionales.
- 9 Nada hubiera impedido el derecho de autodeterminación o la creación de una frontera justa. Aún así, los croatas y serbios fueron obligados a compartir su zona con los bosnios. Y de este modo, fueron forzados a compartir un

«Lo que diferencia a los judíos del resto de los ciudadanos, es su consanguinidad. La fuerza del carácter, pareja con su agudeza intelectual, predestina al judío ejemplar a ser guía de la humanidad urbana, aristócrata espiritual falso o verdadero, protagonista del capitalismo, así como de la revolución.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 28.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Kalergi sabe que para el buen avance de una etnia – lo que la ciencia llama evolución – hace falta un desarrollo desinhibido. Al sólo concedérselo a los judíos, espera poder robarles la cultura a los sometidos. (Véase también: p. 97, Nahum Goldmann.)

Estado no querido con los bosnios, en contra de los derechos del pueblo y con la intención de provocar la guerra en los Balcanes. El que entendió las intenciones de los angloamericanos en Versalles, también comprende Dayton y todos los tratados pasados y futuros del imperio.

- 10 La mentira de que la «democracia» sea «joven» y proceda de los americanos está muy arraigada. Se desconoce el hecho de que las tradiciones democráticas en el terreno alemán provienen del Thing germánico como en Tirol o Suiza-.
- En los EEUU y Alemania ape-11 nas se sabe que Hitler llegó al poder democráticamente, que no abolió la constitución democrática sino que se acogió temporalmente al poder – al igual que el presidente americano-. Tampoco es sabido que años después de la Segunda Guerra Mundial, en Viena, el pueblo en su mayoría seguía conforme con el nacionalsocialismo. 1 En ese sentido y desde la perspectiva del pueblo alemán en Austria, no se puede decir en ningún momento que la victoria de los aliados haya supuesto una «liberación» para ellos.
- Guillermo y Francisco José fueron sistemas estatales con estructuras sociales y democráticas. Los monarcas alemanes en Viena y Berlin presidían monarquías constitucionales con amplia variedad de partidos y libertad de prensa así como leyes sociales que en los EEUU jamás habían existido. Quien quisiera llamar «antidemocrático» al gobierno del Kaiser alemán, debería reclamar tam-

bién la «democratización» de Holanda, Noruega o Inglaterra por parte de los EEUU.

# Capítulo 2º: El Plan Kaufmann.

En 1941 el consejero del presidente americano, Nathan Kaufmann, desarrolló un plan satánico nunca visto por la humanidad desde tiempos del Antiguo Testamento. Este plan pretendía la extinción del pueblo alemán mediante la esterilización de los ciudadanos masculinos. Miles de médicos americanos debían extirpar el escroto a veinte millones de padres de familia, jóvenes y niños.

- 2 Este plan de anular a uno de los pueblos culturales más importantes del planeta por medio de la castración sólo tiene un leve precedente en el Antiguo Testamento: el Rey David obsequia a su padre político con los prepucios de 200 filisteos como regalo de noviazgo.<sup>2</sup> El tan idealizado Rey de los judíos con cuyo nombre cientos de miles de cristianos son bautizados, se sirvió de la masculinidad de sus presos para jactarse de semejante hazaña.
- 3 La costumbre de considerar trozos del cuerpo como trofeo es famosa en los EEUU: la caballería estadounidense, probablemente la tropa más cobarde de la historia, recibió premios por las cabelleras indias. Era mucho más fácil despellejar a mujeres y niños lo que suponía dinero fácil. Lo que pocos saben es que los «skalps» no fueron un invento de los indios sino de los angloamericanos que lo introdujeron para controlar los pagos por cabeza.
  - 4 El presidente Franklin Delano

«Con una simple muestra de saliva, el rabino de Ierusalén hizo analizar su material genético junto a 106 integrantes más de los Kohanim de Israel, Canadá y Gran Bretaña. El resultado fue sorprendente: más del 90% de los Kohanim tenían en común los mismos rasgos en determinadas zonas de su cromosoma Y. [...] Por el contrario, Rabbi Kleiman interpretó los resultados como una confirmación de Dios... '¡El excepcional gen que nos relaciona a todos los Kohanim, nos convierte en la única línea regia auténtica en la historia de la humanidad!'»

(«Der Spiegel», n° 50/1999, p. 226.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Desgraciadamente, el papel principal de antirracistas que juegan los líderes judíos alemanes se ve perjudicado seriamente por la falta de crítica contra el propio racismo israelí. Semejante discriminación inhumana que hasta proclama una selección dentro del mismo grupo étnico supera con creces las leyes raciales de los nazis. ¿Cómo es posible que los que poseen los medios científicos para captar «material genético valioso» quieran negar la existencia étnica del pueblo alemán y, en general, la existencia de razas a la vez que criminalizar su investigación ? (Kohanim = plural de Kohn)

Roosevelt estaba encantado con su consejero Nathan Kaufmann pero, más tarde, se decidió por una solución más factible y revisada de la «cuestión alemana».

5 El proyecto de extinción de Kaufmann, planeado por el gobierno americano hasta el último detalle, no se puede ver como una reacción al «Holocausto» ya que éste recién sucedió entre 1942 y 1944<sup>3</sup>. Por el contrario, hay que indagar hasta qué punto el plan americano de extinción de 1941 no fue impulsor de los esfuerzos de guerra y precedente de la persecución de los ciudadanos judíos en Alemania.

#### Capítulo 3º: El Plan Hooton.

HARVARD es el nombre de la central de incubación del genocidio: El 14 de enero de 1943, el magazine neoyorquino «Peabody Magazine» (P. M.) publicó un nuevo plan de genocidio del Profesor Earnest Albert Hooton que propuso una «política de poblamiento» como solución a la «cuestión alemana».

- 2 Su cometido era desarrollar una forma de genocidio que no fuera tan bestial como la de Kaufmann pero bastara para las metas bélicas.
- 3 En la serie de artículos «¿Deberíamos matar a los alemanes?» él da la menos sangrienta respuesta: «¡Eliminemos las predisposiciones bélicas de los alemanes por medio de la cría controlada!»
- 4 Propone la esclavización de todos los varones alemanes: «Los padres de familia alemanes bajo ningún concepto deben volver con sus familias,

tampoco después de la guerra.», así era su plan. La separación de las familias para siempre y así poder frenar la reproducción y posibilitar la integración familiar de hombres extranjeros que reemplazasen a los propios varones. La inmigración se convierte en obligación.

- 5 La retención de los soldados incluso en la posguerra y su falsa definición como «presos de guerra», corresponde a los fines del Plan Hooton al igual que la actual inmigración forzada.
- También reconocemos el parecido con el Plan Kalergi que quiere hacer dominables a los pueblos de Europa a través de la cría controlada. Una conferencia del gerente del «Canadian Centre for German and European Studies», Jeffrey Peck, confirma que la obligación de instaurar la multiculturalidad en la sociedad actual sigue siendo un fundamento de la política alemana manipulada por los EEUU. En 1993 dijo: «Espero que con el tiempo, la composición étnica del estado se transforme de blanca y cristiana a marrón, amarilla y negra, y la religiosa en musulmana y judía. Resumiendo, el concepto de la identidad alemana ha de ser cambiado.»<sup>4</sup>
- 7 Las intenciones americanas de 1993 que nos comunica el Señor Peck concuerdan literalmente con las del Plan Kalergi de 1923. También coinciden con lo declarado en 1943 por el Profesor Hooton.
- 8 Aquí hay que apuntar que también Daniel Goldhagen que a finales del segundo milenio causó furor con sus opiniones sobre la nación alemana,

«Nosotros tratamos de encontrar la manera de separarnos los unos de los otros. Las vallas altas hacen buenos vecinos... La separación es la clave para la paz... Tampoco permitiremos el retorno a ningún refugiado palestino... Prefiero un Israel homogéneo que siga fiel a su identidad.»

(El primer ministro de Israel, Ehud Barak, en conversaciones con: «Der Spiegel», nº 38, 20. 9. 1999, p. 229.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Nosotros, por nuestra parte, preferiríamos una Alemania homogénea con vallas altas y fronteras justas que siga fiel a su identidad.

procede de la Universidad de Harvard. Al igual que su predecesor, el Profesor Hooton seis años antes, él pretende haber descubierto características negativas en «los alemanes». Él no considera la persecución de los judíos como acto de un dictador — así lo vió la historia contemporánea durante medio siglo — sino como crimen nacido de predisposiciones genuinamente nacionales. Pero no ofrece ninguna solución. Ni pide la castración de Kaufmann, ni propone la nueva «cría» de los alemanes como Hooton.

- 9 De cualquier forma, las creencias del Profesor Hooton deben de haber encontrado fervientes seguidores en Harvard. El 4 de septiembre de 2002, Joyce Howard Price citó en el renombrado «Washington Post» a un nuevo adepto del genocidio: el Profesor Noel Ignatiev, del departamento para «estudios negros», que había proclamado en el «Harvard Magazine» de septiembre que la «erradicación de la raza blanca» también sería deseable para América.
- 10 Christopher Reed, el editor del «Harvard Magazine», defendió impunemente esa erradicación planeada de la raza blanca en la revista de octubre. En su página web se lee: «Traicionar lo blanco es lealtad a la humanidad.»
- 11 Espero que este lema nunca repercuta en el inocente pueblo israelí.
- 12 El parecido con los Planes Kalergi, Kaufmann y Hooton se hace obvio: El malentendido de que la soberanía judía sólo puede ser reforzada si la «raza nórdica», a la que Kalergi, al igual que Hitler, considera especialmente efectiva,<sup>5</sup> sea destruída, probable-

mente se deba al mensaje esencial del Plan Kaufmann y Hooton.

- 13 El Profesor Ignatiev que aquí reclama la integración hasta el autosacrificio, proviene, al igual que sus precursores, de la minoría judía, o sea, de aquel bando que siempre fue acusado de no querer integrarse.
- 14 Sin embargo, también fue un profesor judío llamado David Horowitz, quien públicamente mostró su desacuerdo: «¡Sólo de Harvard, donde los blancos son difamados, ha podido surgir semejante artículo!».
- 15 Volvamos a la Segunda Guerra Mundial: a principios del 1944, el presidente Roosevelt decidió encomendarle a su consejero Wendell Willkie la elaboración de métodos de ataques bélicos basados en estos planes. Con esa misión, Willkie fue enviado a Moscú.
- 16 La principal meta bélica finalmente fue la abolición de la exclusividad racial («abolition of racial exclusiveness»). Semejante objetivo de guerra equivale, según la legislación vigente, al genocidio formulado con una claridad y elaborado de tal manera que no se ha visto nunca antes nada parecido.

# Capítulo 4º: El Plan Morgenthau.

AL igual que todos los planes genocidas estadounidenses posteriores a los tratados de Versalles, también el Plan Morgenthau fue elaborado a pedido del Presidente Roosevelt y por uno de sus consejeros que pertencen a la minoría judía. Esta vez fue el ministro de economía y su nombre era Henry Morgenthau.

# «Limitado el derecho de retorno

Israel se distanciaría claramente de la política de inmigración... Ésta aseguraba la ciudadanía a inmigrantes no judíos si tienen abuelos judíos, mientras que, según la ley religiosa 'Halacha', sólo es considerado judío el que tiene una madre judía... En un futuro, se quiere limitar la cantidad de los que se apoyan en sus abuelos judíos. Judíos convertidos ya no pueden traer a sus hijos o nietos...»

(«Der Spiegel», n° 52/1999, p. 25.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Los líderes judíos alemanes Spiegel, Friedman y Muzikant siempre insistieron en la acogida de extranjeros como obligación moral de los alemanes. Entonces, es entristecedor que en su tierra prometida Israel el racismo sea institucionalizado y se excluya incluso a semijudíos de la ciudadanía. Otra vez, se aplican dos medidas diferentes a dos objetivos iguales.

- 2 En su documento dice literalmente: «Alemania no será ocupada con el objetivo de su liberación sino como una nación vencida y enemiga. [...] Destrucción de los ramos industriales fundamentales, partición en estados del norte y sur, desestructuración del Ruhrgebiet (la principal área industrial) y su conversión a una zona internacional; los alemanes deben realizar trabajos forzosos en el extranjero.»<sup>7</sup>
- 3 El parecido con el Plan Hooton es obvio, pero sus consecuencias no son reconocibles a primera vista. Hay estadísticas que estiman que si estas ordenanzas se hubieran realizado durante diez años, hubieran llevado a la muerte por hambruna de veinte millones de alemanes.

# Capítulo 5º: La mentira de la liberación. Yalta – Casablanca – Potsdam.

Dos Mentiras son las que siempre se vuelven a escuchar cuando se habla de los EEUU y Alemania: que en 1945, los americanos «liberaron» a los alemanes y que les trajeron la democracia. En realidad vinieron para destruír Alemania y abolir la democracia. 8

- 2 Ya en 1942, los Estados Unidos habían decidido «romper la hegemonía de la música alemana». Al mismo tiempo, ya se había designado un grupo de colaboradores que manejarían el liderazgo de Alemania en caso del triunfo.
- 3 En los primeros lugares de esa lista figuraba un confidente de

Coudenhove-Kalergi y miembro del Movimiento Paneuropa cuyo nombre era Konrad Adenauer. <sup>10</sup> Más tarde, y financiado por la CIA y la Banca Warburg, él debía elaborar la propaganda de Europa. <sup>11</sup>

- 4 A partir de entonces, los EEUU fueron responsables de todos los crímenes cometidos por la alianza liderada por ellos. Los crimenes de los aliados fueron ordenados, forzados, tolerados o bien vistos por los EEUU que los hicieron posibles gracias a sus envíos de armas.
  - 5 Estos crimenes fueron:
- el terror del bombardeo contra la población civil alemana;
- el asesinato de un millón de presos de posguerra alemanes que murieron de hambrunas intencionadas en las praderas del Rhin;
- la expulsión de 15 millones de alemanes;
- la matanza de tres millones de civiles en el mayor crimen de limpieza étnica;
- el embargo realizado al pueblo alemán después de la guerra y durante tres años que llevó a la muerte por inanición a cinco millones de víctimas; 12
- la esclavización de los soldados alemanes como presos de posguerra;
- el robo de 165.000 km² de tierra alemana, una tierra que originariamente fue ganada pacíficamente, mientras que cada metro de suelo israelí y americano fue arrebatado por medio de genocidio, guerras e inmigración anticonstitucional;
- la transferencia de responsabilidad de la Europa oriental hacia la dictadura más sangrienta de la historia, es decir, el

«Algo más tarde, más o menos en los años sesenta, los austríacos empezaron a vincularse culturalmente a su nación. Se sintieron como un pueblo propio, un grupo con desarrollo independiente de su cultura. En 1956, todavía el 46% de los austríacos opinaban que Austria pertenecía al pueblo alemán, en 1964 eso ya sólo lo pensaba el 15% y en 1970 sólo un 8% de los encuestados lo decía. (6) Los 'firmemente convencidos' o sea, aquellos que hasta hoy glorifican la conexión con Alemania, fueron registrados por la sociedad de estudios socialeconómicos en 1976...»

(Archivo de Documentación de la Resistencia austríaca, «Rechtsextremismus in Österreich», p. 340. Nota 6: P. J. Katzenstein, «Das österreichische Nationalbewußtsein», p. 7.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

En Austria, el reconocimiento de la pertenencia al pueblo alemán se equipara a la conexión prohibida con Alemania. Según la ley de prohibición del NSDAP, se castiga con cadena perpetua. Aquí, por tanto, a través del mal uso de la justicia, se está ejerciendo violencia en el sentido del genocidio. Así, en el antiguo territorio de la monarquía austro-húngara, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, guiados por los americanos, consiguieron matar, expulsar, o renacionalizar a 10,3 millones pertenecientes al pueblo alemán. Aquí tuvo lugar el mayor genocidio de la historia aunque ésta ni lo mencione.

imperio de Josef Stalin.

- 6 La expulsión de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial muchas veces se disculpó o, por lo menos se explicó, en referencia a Lidice y Auschwitz. Sin embargo, esa justificación es errónea por varias razones.
- 7 La expulsión de los alemanes de la región sudete, así como el bombardeo de la población civil, ya fue decidido en 1940, antes de las acusaciones por Lidice y Auschwitz o sea, antes de los sucesos con los que se justificaron.<sup>13</sup>
- 8 Ese motivo para el plan criminal contra los alemanes todavía no existía cuando el plan fue elaborado. Recién la historia contemporánea «informó» posteriormente sobre ello.
- 9 Los protocolos de las tres «conferencias de liberación» en Casablanca, Yalta y Potsdam, así como sus conclusiones demuestran la convicción antidemocrática y genocida de los firmantes. La lucha contra el «nacionalsocialismo» sólo fue un pretexto. Si no, el asesinato y el uso de violencia hubieran sido ejercidos sólo contra los seguidores nazis.

# Capítulo 6°: El Plan Kalergi.

AL igual que los proyectos del presidente americano, el Plan Kalergi aspira a la anulación del pueblo alemán - en el sentido cultural y racial-.

2 Sin embargo, aquí no se pretende llegar a la meta con violencia sanguinaria sino por el leve medio de la inmigración y las armas mentales de lo que se considera la «superior raza judía».

- 3 Con ayuda primero de oro es decir dinero –, segundo de tinta es decir el poder sobre los medios de comunicación y tercero de pólvora es decir violencia armamentística se debería constituír ese imperio judío.
- 4 En cuanto al parecido de los dos planes de exterminio, es fácil determinar a su autor: el Plan Kalergi, que es dos décadas anterior a los planes del consejero presidencial, fue ejemplo para la elaboración de éstos y no al revés.
- 5 Probablemente, el plan de la castración de masas ideado por Kaufmann se haya descartado, no así los que le siguieron. Muchas medidas de posguerra no sólo llevan la firma de Kalergi sino también de Hooton y Morgenthau: tres años de hambruna provocada contra todo el pueblo alemán, asesinato por inanición de un millón de presos de posguerra alemanes cometido por el General Eisenhower, así como el desmontaje en el este y el oeste de fábricas y el secuestro de miles de científicos alemanes y su desplazamiento a los EEUU, corresponden al Plan Morgenthau.
- 6 Recién con la reforma monetaria de 1948 y después de ejecutarse durante tres años, el sucesor de Roosevelt, Truman, desistió del Plan Morgenthau por miedo a Stalin que quiso dejar sobrevivir y armar a «sus» alemanes.
- 7 Ahora había llegado el momento de Kalergi: desde luego, su plan era más humano porque no era sanguinario. Él era enemigo de la muerte cruel a la que Roosevelt había condenado a Alemania.
  - 8 De cualquier manera, Kalergi

"Durante la guerra fría, los partidos socialdemócratas [...], aunque sin el conocimiento de sus líderes políticos, fueron calificados 'como organizaciones vinculadas a la CIA'. [...] Entre 1947 y 1967 ya se publicaron más de mil libros 'científicos' por encargo de la CIA."

(Reinhold Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 78.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¡Atención jueces e historiadores! ¿Acaso también existen libros sobre historia contemporánea entre las 1000 publicaciones «científicas» encargadas por la CIA y escritas en suelo alemán? ¿Si así fuera, cuántos y qué mentiras contienen y con qué fin?

- desde siempre no sólo quiso incluír a los alemanes sino a todos los europeos en su maquinación de la suave destrucción étnica. Pensaba que sólo a través del mestizaje en todo el continente iba a ser posible la creación de una raza sin carácter y fácilmente gobernable que se subordinara a la nobleza monetaria judía y la mantendría en el poder.
- 9 Al afirmar que Europa debe llegar de San Francisco a Wladiwostok, <sup>14</sup> aclara que con la expansión del poder judío no sólo se refiere a una expansión meramente occidental o europea.
- 10 Por lo visto, estas consideraciones geográficas le vienen de la idea de un Estado mundial dirigido y administrado por los judíos. Ésto explicaría por qué ahora Israel y Turquía tocan a las puertas de Europa: el imperio judío debe estar en todas partes, Alemania en ninguna.
- 11 Junto a su colaborador Adenauer, logró salvar al pueblo alemán de la muerte por inanición.
- 12 Ahora empezaba a fluir el dinero para «el pensamiento europeo» y la difusión de la idea de «la Europa unida en el sentido de Kalergi», que fueron subvencionadas por la Banca Warburg, la CIA y Winston Churchill.
- 13 Sin embargo, el mismo Kalergi se mantuvo al márgen, ya que en su momento, se había pasado de la raya con sus declaraciones racistas. Aun así, su importancia para la elaboración de la Europa de Maastricht está más que demostrada.

- El único enemigo verdaderamente amenazante para Kalergi siguió siendo el general Charles de Gaulle. Éste quiso salvar a las naciones europeas contrastando el Plan Kalergi con su modelo de la «Europa de las Patrias». Después, en1968, se llevó a cabo el decisivo golpe contra De Gaulle. Con ayuda del poder de la prensa francesa, un ejército de 800.000 manifestantes juveniles fueron congregados por el «líder estudiantil» y agente de los servicios secretos, Daniel Cohn-Bendit<sup>15</sup> para destituir al anciano general de su cargo.
- 8 Otto de Habsburgo, fiel seguidor de Kalergi, más tarde le puso a Cohn-Bendit el mote de «nuestro despistado más simpático». <sup>16</sup> En el círculo más cercano, el tono se mantenía informal.

# Capítulo 7º:

# El genocidio en Austria.

EL genocidio en Austria fue parte del Plan Kalergi así como la liberación por parte de los aliados. Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, once millones de alemanes vivían en suelo de la monarquía austro-húngara. Ahora, en ese territorio ya sólo quedan 720.000 que se consideren pertenecientes al pueblo alemán. Así, lo alemán en Austria fue sacrificado en el mayor genocidio de la historia.

2 El autor de ese crimen es la alianza dominada por los EEUU. Setecientos mil civiles fueron asesinados, aproximadamente cuatro millones fueron expulsados en viles limpiezas étnicas. El

«Después de su vuelta el 1 de septiembre de 1944. Morgenthau [...] hizo publicar un resúmen a su subsecretario de estado, Harry Dexter White. Entra en la historia como 'Plan Morgenthau'. De pronto, ese plan gana alta relevancia política cuando, entre el 11 y el 16 de septiembre de 1944, es tema de conversación en el encuentro de Roosevelt y Churchill en Quebec donde lo declaran meta para ambos poderes: 'Este programa prevee que Alemania se convierta en un país dedicado fundamentalmente a la agricultura y la ganadería.' Destrozo de la indústria clave, partición de Alemania en un estado del norte y el sur; 'el corazón de la industrialización alemana' – el Ruhrgebiet – ha de ser desmontado y transformado en una zona internacional, los trabajadores alemanes deben realizar trabajos forzosos en el extranjero, comisiones extranjeras de educación han de desarrollar sistemas de reeducación, las minas se deben cerrar...»

(Henric L. Wuermeling, «Die weiße Liste», p. 18.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

En el siglo veinte, seis planes de genocidio contra Alemania (Kalergi, Hooton, Kaufmann, Versalles y St. Germain, Potsdam, Morgenthau) tienen un factor en común: no se dirigen contra los miembros de un partido determinado sino, en general, contra todo el pueblo alemán para castigarlo colectivamente e impedir su reproducción.

genocidio no sólo se comete con «matanza física». Las Naciones Unidas así como nuestras leyes nacionales también interpretan como genocidio las medidas de violencia o tortura sicológica que fuerzan al pueblo a unirse a otro grupo.

- 3 Ésto se llevó a cabo en la República de Austria en un experimento sin precedentes: hasta el año 1938 todos los partidos representados en el parlamento austríaco se declaraban en pro de lo alemán.
- 4 Esa declaración hasta estaba presente en el himno de este Estado. Allí, el estribillo dice: «... trabajo alemán, serio y honesto, amor alemán, tierno y suave». En 1945 este himno fue eliminado anticonstitucionalemente por los supuestos «liberadores» y Austria no fue reconstituída como estado alemán.
- 5 La mayoría de políticos y partidos ya habían pedido la conexión austro-alemana mucho antes de Hitler. Esta unión, o sea, el cumplimiento de la autodeterminación, fue impedida por las potencias vencedoras para mantener económicamente débil a la competente Alemania.
- 6 Para que el deseo de asociación con Alemania no aflorara de nuevo, se trató de convencer de lo contrario a la gente que aún después de la guerra seguía con esa idea. <sup>17</sup> En esto se emplearon varios métodos.
- 7 Los aliados idearon la prohibición judicial del Partido Nacionalsocialista NSDAP. Esta ley no contempla nin-

- gún perfil concreto por lo que una declaración a favor de la nacionalidad puede ser considerada motivo para un dictámen de culpabilidad y años de prisión. El jurado para esos procesos es seleccionado en una refinada elección, los jueces reciben cursos sobre partidos, <sup>18</sup> de manera que apenas se conocen absoluciones en este tipo de juicios.
- 8 La declaración de pertenencia al pueblo alemán se convierte en osadía con consecuencias imprevisibles: la justicia austríaca tiene la usanza inconstitucional de equipararla con el deseo de conexión y en consecuencia, aplicar la ley de prohibición del NSDAP.
- 9 También en los decretos de Benesch la exigencia o el deseo de autodeterminación nacional se considera crimen capital. Hasta hoy, los checos insisten en que hubieran podido matar y expulsar impunemente a los alemanes de la región sudete, porque éstos habían manifestado el deseo de conectar dicha zona a Alemania.
- 10 Según la ley de prohibición austríaca, cualquier austríaco que sea sospechoso de haber reclamado la anexión de su patria a Alemania, puede ser condenado a cadena perpetua.
- 11 Los que introdujeron la palabra «xenofobia» en Alemania fueron los mismos que proclamaron el odio contra lo alemán en Austria y toda Europa. El fomento del odio germanófobo en los países fronterizos como Holanda o Austria supone una obra maestra propagandística del imperio americano que sólo

98 Carta 8ª

«El gran propagandista de esta palabra clave fue Heiner Geißler: la sociedad multicultural. Siempre consideré equivocado ese concepto. No creo que debamos esforzarnos en atraer más minorías religiosas o ideológicas a nuestro país, pues nuestra sociedad no puede lidiar con ellas. No tomé parte en la propagación de la 'sociedad multicultural'... Al fin y al cabo, tampoco salió bien en el 'melting pot' de Nueva York...»

(Ex-canciller Helmut Schmidt, en: «Welt am Sonntag», 29. 8. 1999.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Aparentemente, el ex-canciller Helmut Schmidt le pareció demasiado poderoso a la prensa como para que ésta se atreviera a calificarlo de «xenófobo» por su oposición al plan de la constante inmigración multicultural. Sin embargo y a pesar de su eficiencia profesional y su gran aceptación, poco después, el ex-teniente del ejército alemán con procedencia judía fue destituído inesperadamente de su cargo.

es superada por el odio hacia sí mismos de los alemanes federales.

12 En referencia a la constitución del gobierno de marionetas en Afghanistán, el periodista Peter Scholl-Latour delató un nuevo término procedente del vocabulario genocida de los Estados Unidos. Se llama «nation building», o sea, creación artificial e intencionada de naciones. <sup>19</sup> La potencia monetaria intenta elevarse a niveles divinos.

# Capítulo 8º: Las consecuencias de la «nación austríaca».

La «nación austríaca», ideada en 1936 por el pensador judío Alfred Klahr a petición de Josef Stalin, tuvo terribles consecuencias para la humanidad: con ella, el intento frankensteiniano del «nationbuilding» triunfó causando efectos globales. Un 95% de alemanes residentes en la monarquía austro-húngara fue obligado a renunciar a sus raíces por medio del lavado de cerebro, reeduca-ción, persecución, prohibición laboral, etc.

- 2 La propuesta de Kalergi de evitar conflictos de nacionalidades eliminándolas, ahora hace escuela: los logros en Austria deben constar como ejemplo y romper la resistencia de todas las minorías étnicas en el mundo.
- 3 «Nationbuilding» en Afghanistán, Bosnia, Kuwait, Irak, llevado a cabo por los EEUU y en Kurdistán por los

turcos, en Chechenia por los rusos, en Tibet por los chinos, se esparce en el mundo como la peste.

- 4 «Nationbuilding» según el Plan Kalergi en Alemania: cualquiera que desee anular un pueblo y sustituírlo por otro está ejerciendo «nationbuilding».
- 5 El ejemplo triunfal de Austria es la motivación de los tiranos. Aquí tuvieron éxito manipulando a siete millones de personas para que renegaran de su origen. Parece ser que la «repoblación» es rentable.

# Capítulo 9°:

#### Conclusiones de la Carta 8<sup>a</sup>.

EL apoyo para la declaración de pertenencia al propio pueblo seguirá siendo una misión para la minoría decidida en Austria pero también para cualquier extraño que se encuentre en nuestro país. Sólo así y en nombre de todos los pueblos amenazados, se puede contrarrestar el empeño del imperio en expandirse erradicando a las étnias. Con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo», multitud de grupos se encuentran en peligro de extinción definitiva. Ha de evitarse el genocidio del «nationbuilding» en nombre de la humanidad.

2 Por todo esto, cada uno de nuestros días debería comenzar con una declaración de pertenencia al pueblo alemán. Esa debería ser nuestra contribución en la lucha contra el genocidio que entonces sucedió en Austria bajo la bandera falsa de la «Liberación».

\*\*\*

«Si perdemos la oportunidad de cultivar las raíces del sentimiento del 'nosotros', nunca será posible una fraternización global. Independientemente de eso, una y otra vez se escucha que las naciones son modelos caducos que deberían ser abolidos porque impiden una solidaridad mundial. Heiner Geißler (1990) habla de la 'equivocación del nacionalismo' y recomienda un 'patriotismo constitucional' - creación verbal introducida por Dolf Sternberger.»

(Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 162.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La creencia de Kalergi en la superioridad intelectual de la nobleza judía parece confirmarse dentro del Movimiento de Paneuropa ya que los no-judíos se refieren a estos temas dependiendo totalmente de las palabras clave que les suministran las élites judías. Así, Heiner Geißler sólo balbucea lo que el genial intelectual judío, Dolf Sternberger, le escribió en su álbum.

#### Carta 9a:

# Los EEUU amenazan la democracia

# Capítulo 1º:

# El golpe navideño de 1913.

EL día 22/12/1913 tuvo lugar un ingenioso golpe contra la democracia estadounidense del que sólo pocos saben que se realizó con éxito. Mientras la mayoría de los diputados habían viajado a casa para celebrar la Nochebuena en familia, se presentó ante el congreso casi vacío una solicitud que transfería el derecho de emisión de dinero a siete familias, asegurándoles el poder para los próximos cien años y repartiéndolo a bancos privados de protestantes y judíos.

- 2 Como ya dije, con esta maniobra, los conspiradores habían inventado su gallina de oro: imprimieron los billetes verdes con cifras y desde entonces los prestan al Estado americano a cambio de intereses.
- 3 Así, al soberano de los EEUU, o sea, a su pueblo nacional, le fue robado el derecho de impresión de billetes y por tanto, la democracia.
- 4 A partir de entonces, los conspiradores no tuvieron ninguna dificultad en adueñarse de la prensa y manejar la política de su país mediante soborno, chantaje o asesinato.

# Capítulo 2º:

Preponderancia de los judíos? En los EEUU se habla de la preponderancia de los judíos que es superior a la de cualquier otro grupo étnico si se tiene en cuenta la relación de la cantidad de miembros y su presencia numérica en altos cargos.

Sobre ésto, el humanista y periodista austríaco, Georg Hoffmann-Ostenhof, de procedencia judía, opina: «El poderoso lobby judío [dícese en los EEUU] decide la política estadounidense en el Cercano Oriente. Alguno que otro no se atreve a decir esto abiertamente por miedo a pasar como antisemita. Sin embargo, en voz baja esta hipótesis se susurra en los gabinetes estatales de Europa [...] y muchos de los intelectuales influyentes en los medios importantes y los Think Tanks son judíos. Al igual que los tres halcones más famosos de la administración Bush: Paul Wolfowitz, Richard Perle y Douglas Feith, así como el conocido extremista entre los diputados demócratas del Congreso, Joe Liebermann.»

# Capítulo 3º:

# La lucha contra el derecho de autodeterminación.

**D**ESDE hace más de cien años, la historia de los EEUU es la cronología ininterrumpida de la lucha contra el derecho de autodeterminación del pueblo o sea, contra la democracia. Es un miste-

«Así, el primer cometido de nuestro tiempo es la destrucción: todas las esferas y formaciones sociales que el antiguo sistema había creado deben ser eliminadas, los individuos deben ser arrancados de su entorno habitual; ninguna tradición debe considerarse sagrada; la edad sólo es signo de enfermedad. El lema es: lo que fue, ha de desaparecer. Las fuerzas que ejercen esta tarea negativa serán el capitalismo en el terreno económico-social y la democracia en el terreno intelectual-político.»

(Nahum Goldmann, «Der Geist des Militarismus», p. 37.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El desprecio de la democracia por parte del posteriormente presidente del Congreso Judío Mundial (WJC) es inquietante, así como el parecido entre las metas de Goldmann y del Plan Kalergi. También hay semejanzas inexplicables con los falsificados «Protocolos de los Sabios de Sión». La destrucción de la tradición en Europa por parte de la CIA (véase: «Sie schufen ein Monster», en: «Der Spiegel», nº 38/1997, pp. 168) concuerda casi exactamente con los propósitos del Señor Presidente.

rio el por qué esta lucha contra la democracia se define como lo contrario. Más increíble todavía resulta que los propios americanos se crean este cuento.

- 2 Desde la Guerra Civil americana, en la que el deseo del Sur de ser nación autónoma fue discriminado como «secesión», los Estados Unidos siempre fueron seguidores de la dominación ajena y enemigos de la autodeterminación.
- 3 En la Segunda Guerra Mundial, el objetivo bélico fue impedir la autodeterminación alemana y en consecuencia, la democracia alemana.
- 4 En aquellos tiempos, todas las instituciones políticas en Alemania y Austria insistían en su derecho de autodeterminación. Su realización hubiera significado: Tirol del Sur con Austria, Austria (incluída Odenburgo, el valle del Canal, partes de Estiria y de la región Sudete) con Alemania. También Alsacia-Lorena, el Sarre, Danzig, Prusia occidental y Eupen-Malmedy hubieran sido unidos a Alemania.
- 5 Es fácil demostrar que la lucha de los EEUU contra Hitler no iba enfocada a combatir una dictadura sino que debía impedir el derecho de autodeterminación alemana y, por consiguiente, el desarrollo económico. Analícese cómo los EEUU vencedores procedieron con Alemania después de las dos Guerras.
- 6 Una y otra vez los EEUU evocan que fueron ellos los que trajeron la «democracia» a Alemania. Pero en realidad, los alemanes ya ejercían la demo-

- cracia mil años antes de que America fuera descubierta. No sólo en el Thing en el que los germanos, durante el plenilunio, se reunían armados para votar a su líder; en el principado electoral del imperio alemán; en las reuniones agriculturales de los tiroleses libres e independientes; en el juramento de Rütli de los Suizos... perduró la democracia germana que en el siglo XVIII del romanticismo volvió a anhelarse, haciendo resurgir el antiguo deseo de autodeterminación.
- 7 En 1918, cuando el emperador alemán fue expulsado por los vencedores, éstos habían abolido una monarquía constitucional que había superado con creces las virtudes y méritos de los Estados Unidos. En los dos imperios alemanes, hubiera sido inpensable la discriminación legal y jurídica de etnias o razas tal como sucedía todavía 20 años después de la Segunda Guerra Mundial con los afroamericanos.
- 8 La Dictadura monetaria de los EEUU que sólo conocen la propaganda en vez de la información² y cuyos ciudadanos no deben saber lo que de verdad ocurre en el mundo, no es una democracia y por tanto, no está capacitada ni moral ni intelectualmente para «democratizar» a ningún otro país. Sus elecciones son determinadas por millonarios, entre ellos también traficantes de drogas.³
- 9 Sus medios y su sistema económico son dirigidos por la etnia judía mientras que en la industria domina una

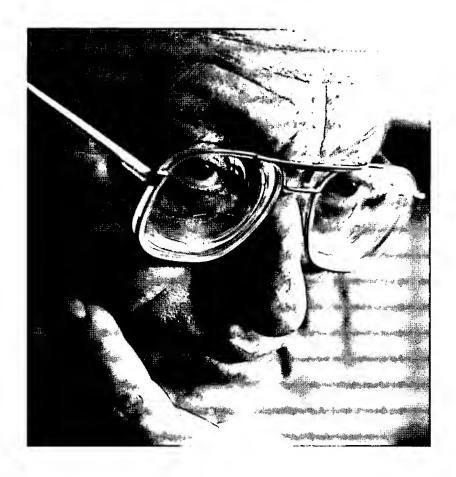

Nota del Prof. Guido Raimund:

Marcel Reich-Ranicki, multitalento y «de raza superior» según el argot de Kalergi. Divertido, con sentido del humor e intrépido, en una aventura biográfica ascendió de oficial judeo-polaco de los servicios secretos comunistas al Papa de la literatura en la televisión alemana. Durante décadas, sus comentarios decidieron el éxito o el fracaso de un libro. Los alemanes realmente serios no consideran su espacio como programa de crítica literaria, sino como un show cabaretístico.

nobleza financiera mayoritariamente blanca y protestante.

- 10 El sistema bipartidista de los Estados Unidos en realidad es el de un solo partido: todos los demócratas son republicanos y todos los republicanos son demócratas un juego de roles intercambiados-. Se echan en falta grupos comunistas, socialistas y liberales como los que ya se formaron en Europa en tiempos de los Kaiser (emperadores).
- 11 Trabas astutas impiden la aparición de nuevos partidos en el campo político.
- 12 Desde siempre, en la ONU y la OTAN, mandan los EEUU que también hacen uso de amenazas abiertas o chantajes descarados. Con los «cinco miembros permanentes del consejo de seguridad», los Estados Unidos idearon para la ONU el sistema antidemocrático de una monarquía hereditaria.

# Capítulo 4º: El atentado de los EEUU a la libertad de prensa.

En ningún otro lugar el «terror de opinión» del imperio americano se manifestó tan abiertamente como en la Alemania vencida tras la Segunda Guerra Mundial. En vez de restaurar una libertad de prensa real, sólo se concedieron licencias para la edición de prensa a colaboradores. Las publicaciones sumisas al poder ocupacionista tuvieron que ser financiadas por el contribuyente.

2 Después de la guerra, el injustificadamente prestigioso periodista austríaco, Hugo Portisch, mandó su

currículum al diario «*Kurier*», declarando que desde siempre se había esforzado en defender los intereses de America.<sup>5</sup>

- 3 Sin embargo, siempre hubo intentos de distanciarse de la dictadura de convicción americana. Así, el «Neue Kronen-Zeitung», el «Salzburger Nachrichten» austríacos y el «Spiegel», el «Frankfurter Allgemeine Zeitung» alemanes, intentaron criticar directa o indirectamente a sus creadores o sea, a la potencia ocupacionista americana.
- 4 Entre tanto, se dieron a conocer documentos, <sup>6</sup> según los cuales, el imperio no sólo se había apropiado de la prensa alemana sino de la mayoría de las agencias de noticias europeas. De esta manera, la potencia mundial podía aceptar aislados comentarios en su contra, ya que el tono general en los medios de comunicación igual estaba predeterminado por las agencias. Desde hace tiempo, la fuente de información de la que los diarios bebían, estaba envenenada por la propaganda americana.
- 5 Lo que se hizo contra la prensa alemana después de la Segunda Guerra, también se intentó contra Rusia después de la caída del comunismo. Un duro golpe se planeó contra la libertad de expresión rusa pero, finalmente, el presidente Putin consiguió impedirlo. Reconoció el peligro, destituyó a los agentes del imperio, los geniales zares mediáticos judíos Gusinsky y Beresovsky, y puso los medios de comunicación bajo protección del estado.
  - 6 Semejantes medidas no se pu-

«Jean-Claude Juncker es un cerebro despierto. 'Decidimos algo, lo exponemos y esperamos un tiempo a ver qué pasa', aconseja el primer ministro del pequeño Luxemburgo como truco para los jefes de gobierno y Estado de la UE. 'Si después no hay gran griterío o protestas porque la mayoría ni captó lo que se acaba de acordar, entonces seguimos — paso a paso hasta que no haya posibilidad de retorno'. [...] Según este método, así ha de seguir la edificación del estado federal de Europa.»

(«Der Spiegel», n° 52/1999, p. 136.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Juncker es un delincuente que actúa contra la democracia. Lo que dice corresponde a la conspiración de los seguidores de Kalergi. Con su desprecio por la democracia, el funcionario líder de la UE, J-C. Juncker, coincide con Wolfgang Schäuble, Angelika Merkel y el chantajeable Volker Rühe (antaño miembro de las juventudes vikingas). Los mencionados hasta querían pasar de la voluntad del 82 por ciento del pueblo, yendo a la guerra agresiva y conquistadora de los EEUU contra Irak. Todo lo importante que sucede en esta Europa, pasa a espaldas o en contra de la voluntad de los pueblos.

dieron llevar a cabo en los Balcanes, en Polonia, Hungría, Checoslovaquia o Rumanía. El método siempre es el mismo: el capital extranjero es invertido en el mercado de prensa de países pobres con bajos sueldos y el estado de éstos ha de financiar esta fusión amistosa con el enemigo a través de los impuestos. El propio pueblo ha de costear los engañosos medios de comunicación que manipulan las decisiones políticas según los intereses del imperio.

- El dictado de la centralizada prensa estadounidense es inquietante. Pocos días antes de la guerra del golfo, la revista alemana «Der Spiegel» confirmó cuánto sufren los ciudadanos con las noticias corrompidas: aunque el 42 por ciento de los americanos se seguían declarando en contra de la agresión a Irak, sólo un mínimo de diarios se atrevían a criticar esta guerra. 7 También en prensa, los campo de la fundamentalistas cristiano-anglosajones comparten el poder con la aristocracia financiera judía, si bien ésta última posee la mayor parte de los medios de comunicación.
- 8 Se rumorea que la mitad de la televisión privada alemana será adquirida por el zar mediático israelí-americano y simpatizante del Mossad, Haim Saban.
- 9 Con ésto, la posibilidad de recuperar la libertad de expresión en Alemania se ha vuelto muy remota. A partir de ahora, la opinión del ciudadano alemán medio se podrá manipular según le convenga a la política israelí.

10 Por lo tanto, la posibilidad de compra de la prensa y los medios de comunicación simboliza la peste que hace degenerar la democracia en el mundo. Para sanearla, sólo quedaría liberar los medios de comunicación y protegerlos por el estado elevándolos al cuarto poder constitucional.

#### Capítulo 5º:

#### La «capitulación incondicional».

La «capitulación incondicional» fue una exigencia antidemocrática típica de la dictadura americana ya antes del tratado de Versalles.

2 El vencido no tiene derecho a determinar su destino sino que está sujeto al albedrío de la dictadura americana. Los confederados deben jurar «solidaridad incondicional», Saddam Hussein debe entregarse incondicionalmente, el líder palestino Arafat debía obedecer incondicionalmente y en todos los conflictos futuros la incondicionalidad será una constante.

# Capítulo 6º:

# Responsabilidad colectiva.

Es propia de la política antidemocrática de los EEUU la tesis de la responsabilidad colectiva de los inocentes.

- 2 Aparte de la aniquilación de la población civil enemiga con armas de destrucción masiva modernísimas, también el embargo es representativo de la política estadounidense: solamente en lrak, dos millones de niños fueron víctimas de ese bloqueo dictado a la ONU por los EEUU.8
- 3 Fueron incontables las víctimas infantiles y adultas que fallecieron en la

«El socialismo que comenzó con la abolición de la aristocracia, con la nivelación de la humanidad, culminará en la cría de la nobleza y la diferenciación de la humanidad. En ésto, la mayor misión histórica la tiene la E u g e n e s i a s o c i a l [...]: llegar, a través de la igualdad, de la desigualdad injusta a la desigualdad justa pasando de los escombros de toda pseudo-aristocracia a la nobleza auténtica, nueva.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 56/57.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La desigualdad en el sentido de conceder privilegios a judíos no les da ventaja sino que crea el antisemitismo. Qué poco inteligente es Coudenhove-Kalergi cuando ya en 1925 propone como «meta socialista» la desigualdad de privilegiar a los judíos. Así, el mundo apenas entiende cómo Israel puede cometer impunemente genocidio y robo territorial sin sanciones de las Naciones Unidas. También defrauda que de los 120 millones de víctimas inocentes en el siglo XX, solamente las judías hayan sido indemnizadas. ¿Habrá algunos socialdemócratas que se opongan a la misión que les encomendó Kalergi e impidan la toma de poder de la nobleza judía que pretende debilitar al pueblo con dos clases de justicia?

hambruna intencionada que tuvo lugar en Alemania entre 1945 y 1948.

- Sin embargo, los EEUU siempre declaraban culpables del genocidio de indefensos e inocentes al dictador al que ellos mismos habían apoyado. Así, Hitler sería culpable de la destrucción de Dresde y la hambruna de un millón de presos de posguerra en las praderas del Rhin. El emperador japonés sería culpable de la caída de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Los comunistas serían culpables de las víctimas infantiles del embargo a Cuba y del empleo de dioxina en Vietnam. Milosevic sería culpable del empleo de uranio en Kosovo y el bombardeo de la industria química serbia por el que tres millones de personas fueron intoxicadas sufriendo los efectos a largo plazo. Saddam Hussein sería culpable de las víctimas de niños muertos por causa del embargo.
- 5 En realidad, los culpables de los crimenes de guerra americanos no fueron Castro, Hitler, Milosevic, el comunismo o Saddam Hussein, sino los presidentes de los EEUU que ejercen el poder, manejados desde el fondo por los bancos de la Reserva Federal, apoyados por sus ministros y el corsé de los medios de comunicación.

## Capítulo 7º:

Sobre la democracia presidencial. MIENTRAS los Estados Unidos reclaman para sí la democracia presidencial que concentra el poder de presidente y canciller en una mano, en los países vencidos a los que liberaron de la «dictadura» instauran la democracia parlamen-

taria. En esta, el canciller y el presidente tienen que compartir el poder, no sólo entre ellos, sino con otras instituciones que están astutamente organizadas para influír en el Estado.

- 2 Así, en Alemania está el Consejo Federal que siempre trata de torcer o burlar las leyes del vulnerable gobierno. La debilitación del poder ejecutivo salta a la vista. De esta manera, en caso de emergencia, en Alemania nadie sabe realmente quién tiene la soberanía sobre las fuerzas armadas. Ni siquiera los acuerdos más obvios y simples pueden adoptarse.
- 3 Para la propia America, «democracia» significa otra cosa: poder en manos de una sola persona, es decir, del presidente. Para nosotros, los «liberados», los «asociados», significa un peso repartido sobre los hombros de muchas fuerzas que se contradicen entre sí.

## Capítulo 8º:

#### Sobre los «dictadores».

Cuando los Jefes de Estado tienen asegurado el apoyo de su pueblo, corren el peligro de ser calificados como dictadores por los EEUU. ¿Por qué? ¡Si en la democracia es el pueblo y su mayoría la que decide!

- 2 Sin vergüenza, los EEUU se unieron a dictadores «verdaderos» cuando les convenían; supuestamente, para «salvar» la democracia.
- 3 En el mundo árabe y latinoamericano, casi sin excepción, los socios de los americanos siempre fueron dictadores que velaban por la solidaridad con los estadounidenses. Entre ellos, habían

«Al principio se relata que el rabino de la sinagoga de Washington, Adat-Yisrael, decía: 'Por primera vez en la historia de América, sentimos que ya no vivimos en la Diáspora. Los Estados Unidos ya no tienen un gobierno goyim, sino una administración en la que judíos participan a cualquier nivel en la toma de acuerdos.'»

(Prof. Benjamin Beit-Hallahmi, en: «Ha'aretz», 21. 9. 1994.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La integración de judíos estadounidenses en el poder es de agradecer siempre, y cuando los derechos de otros grupos no sean restringidos o amenazados por ello. Los afroamericanos son ocho veces más numerosos que los judíos por lo que, si lo reclamaran, les correspondería ocho veces más poder que a los judíos. No puede ser que los judíos menosprecien a un negro, blanco o indio por no ser de la propia etnia.

unos cuantos tiranos ilegítimos, que fueron odiados por sus pueblos.

#### Capítulo 9º:

Las «guerras de democratización». En el lenguaje americano, «democratizar» significa realizar un golpe de Estado para someter al pueblo.

- 2 Con sus «guerras de democratización», los EEUU no pretenden liberar a los paises sino gobernarlos por fuerzas ajenas al pueblo. Para someterlos a largo plazo, crean regímenes antidemocráticos y débiles ya que para los EEUU «democratizar» es someter, controlar y agotar permanentemente al enemigo.
- 3 La «democratización», por tanto, no sólo es una excusa para las guerras de América, sino todo un propósito, a parte de las metas económicas. «Democratización» como fenómeno opuesto a la democracia es una manera altamente efectiva y no sangrienta de sometimiento. Una manera de evitar gobiernos fuertes y de implantar regímenes débiles para que el poder no parta del pueblo sino de la fuerza de ocupación.
- 4 Las «guerras de democratización» de los EEUU son un crimen contra la democracia llamado por los americanos «sometimiento a buen precio».

## Capítulo 10°:

Adenauer votado por el enemigo!
DESPUÉS de la guerra, en las zonas ocupadas, los EEUU constituyen gobiernos de marionetas en suelo alemán. Ésto no significa que las «marionetas» ajenas hayan favorecido automáticamente las

potencias de ocupación en sus decisiones. Todo lo contrario, sí hubo ejemplos de rebelión, pero en seguida fueron reprimidos.

- 2 El historiador alemán, Henric Wuermeling desveló hace años, que a principios del 1942 o sea, antes de la acusación del Holocausto, los EEUU ya habían redactado una lista para la toma del poder con aquellos nombres de alemanes que estaban previstos para ocupar los nuevos puestos en política, prensa, cultura y educación.
- 3 Adenauer, miembro del Movimiento Paneuropa de Kalergi desde 1926<sup>10</sup>, estuvo en los primeros rangos de esa lista. Por lo tanto, no había sido votado por el pueblo, sino por el enemigo. Los EEUU tenían a su disposición los medios de comunicación occidentales que, en su totalidad, tuvieron que ser fundados nuevamente en 1945 con licencias americanas.
- 4 Tras la desintegración de Yugoslavia y cuando Croacia y Eslovenia recibieron el derecho de autonomía, el periodista austríaco Hugo Portisch, en su afán de servir a los EEUU, intentó criminalizar esta creación de Estados, calificándola de «Secesión»<sup>11</sup>.
- 5 Más tarde, dijo que había fallado el «Babysitting»<sup>12</sup> adecuado y lamentó el haber hecho caso a la voluntad de los pueblos oprimidos al abolir el problemático Estado multicultural de Yugoslavia. A la «democratización», muchas veces violenta, de América le sigue el no sangriento «Baby-sitting». Realmente, no se pueden encontrar me-

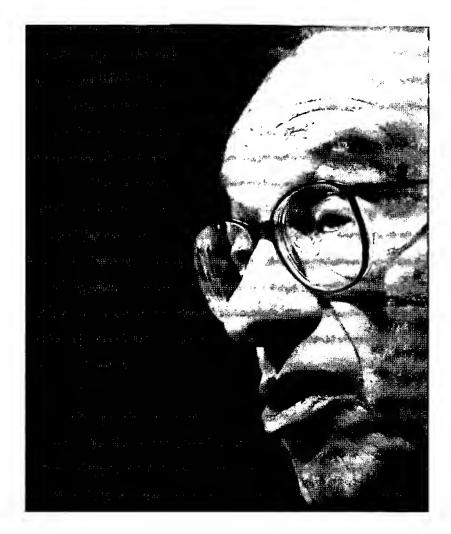

### Nota del Prof. Guido Raimund:

Alan Greenspan, Jefe del Sistema de Reserva Federal. El 6 de mayo de 2003, la televisión alemana comunicó: «Greenspan pudo haber impedido la reelección del presidente Bush Senior al haber negado la bajada de intereses. Pero las diferencias ya están olvidadas. Bush Junior lo quiere cuatro años más en su puesto.» ¿Acaso es Greenspan, quien representa los intereses de América dañando al resto del mundo con manipulaciones monetarias equivalentes a 1000 billones de dólares? (Véase las referentes declaraciones de Duisenberg y Tietmeyer.)

jores palabras para definir el proceso de quitarle los derechos a un pueblo.

### Capítulo 11º: Todos los cancilleres con sueldos de la CIA.

AL socialdemócrata alemán, Egon Bahr, le debemos el conocimiento de que prácticamente, cualquier canciller alemán ha sido informador de la CIA antes de ascender a Jefe de Estado. 13

- 2 Esta información ha sido ampliada por el magazine semanal «*Der Spiegel*», según el cual, muchos políticos de Bonn están al servicio de la CIA. Acceden a su puesto pagando un alto precio. <sup>14</sup>
- 3 En Austria, el profesor universitario, Dr. Reinhold Wagnleitner, desveló que la CIA hasta redactaba los discursos de los altos políticos y sindicalistas socialistas. 15
- 4 Todos estos descubrimientos quedaron sin consecuencias. No causaron ningún escándalo ni ningún cese de puesto y menos un arresto. ¿Son válidas las elecciones de las últimas décadas?

## Capítulo 12º:

#### Conclusiones de la Carta 9<sup>a</sup>.

NORTEAMÉRICA supone un gran peligro para la democracia en el mundo. En todos los continentes intenta romper la voluntad del pueblo.

2 El derecho de autonomía sólo lo concede con recelo y en casos muy raros.

Su fatal influencia en el principio de la democracia se hizo obvio en la Segunda Guerra de Irak:

3 Se involucró en una guerra agresiva en contra de la voluntad de sus aliados y pretendió obligar a la participación a sus seguidores europeos sin respetar las opiniones de sus respectivos pueblos.

Fue repugnante la actuación de políticos como Wolfgang Schäuble, que se declaraban en pro de la guerra sin darse cuenta de que cualquier participación suponía un crímen contra la democracia.

4 ¿Se puede cometer peor atentado contra la democracia que ir a una guerra que no goza de ningún apoyo por parte del propio pueblo?

\*\*\*

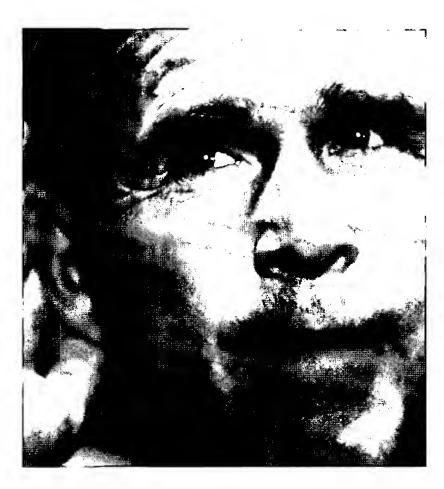

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

George W. Bush representa: la guerra agresiva, la tortura, el secuestro y el encarcelamiento de posguerra; ¡La justicia como instrumento de la violencia del poder ejecutivo! Dictadura contra la ONU, contra la OTAN y contra la economía mundial. Es como si Cristo, Buddha, Lao-tse, Sócrates, Lutero, Galileo, Montesquieu, Beethoven, Schiller, Rudolf Hess y la madre Teresa de Calcuta no hubieran existido jamás. Este hombre sacó a la luz todos los elementos de política estadounidense, hasta ahora bien escondidos, tras la diplomacia y la propaganda mentirosa. Con sus amenazas de guerra nuclear causó gran temor a miles de madres como jamás ningún «terrorista» lo hubiera podido provocar jamás.

## Sobre la amenaza del mundo

## Capítulo 1º: El ataque global de los EEUU a las naciones.

En su libro «La única potencia mundial», el ex-consejero de seguridad del presidente Carter y profesor de política exterior americana, Zbigniew Brzezinski, desvelaba el gran plan genocida de los EEUU contra Occidente.

- 2 Lo que descubre, a través de sus conocimientos a fondo de la política de los EEUU, recuerda horrorosamente al Plan Kalergi. Reconoce que, aunque la homogeneidad étnica refuerce al Estado, él prefiere la política de la multicultura manipulada de Europa. Su proclamación de la destrucción de Occidente culmina en la exigencia política de acoger a Turquía en la UE. <sup>1</sup>
- 3 Con esto, se desvela el secreto de la conflictiva e inhumana inmigración forzosa en Europa que roba patria y bienestar económico tanto a los desarraigados como a los autóctonos.
- 4 Al igual que Kalergi, los EEUU pretenden influír en la creación: así como quieren manipular los genes de plantas, crear clones o intervenir en la conciencia por medio de tortura, drogas o maniobras quirúrgicas,<sup>2</sup> del mismo modo pretenden crear a pueblos enteros según los intereses políticos.
- 5 El ex-ministro del exterior, Brzezinski, también apunta el gran fallo del imperio americano: cree poder fortificar su poder, destruyendo a naciones

cuya ayuda necesitará en un futuro. ¿De qué sirve la cuchillada americana contra Europa, si los Estados Unidos descienden cultural y genéticamente de ésta? Aparte, dependen de las tributaciones europeas a través de créditos y manipulaciones financieras que consolidan el dólar³ como moneda principal y costean su liderazgo económico y militar.

6 La desintegración de núcleos étnicos cerrados se lleva a cabo con la falsa excusa de ser un deber moral y una necesidad material. Estos estragos étnicos también dañan la economía alemana seriamente y a largo plazo.

## Capítulo 2º: El valor de los acuerdos con EEUU es igual a cero.

EXISTEN naciones que por lealtad cumplen voluntariamente los contratos firmados como, por ejemplo, Alemania. Y hay otras, que no le dan valor alguno a los acuerdos decididos.

- 2 La falta de palabra de los EEUU es proverbial. Empezaron por no cumplir las promesas hechas a los indios y esa tendencia a la inmoralidad y la traición siguió siendo un hilo en la historia de su proceder político.
- 3 Mis pronósticos ya estarán caducos cuando este libro esté impreso, ya que nuevos acuerdos habrán sido rotos: el presidente americano acaba de prometer «democracia» a los kurdos, sunitas y chiítas y un Estado propio en

«El nacionalista es políticamente inmoral. Al mismo tiempo, su actitud le hace menospreciar todo lo ajeno... Por tanto, el nacionalismo contiene el fundamental elemento del odio...»

(Otto de Habsburgo, «Damals begann unsere Zukunft», p. 67.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

En realidad, el Estado nacional es la cuna del gobierno del pueblo, o lo que los griegos llamaban democracia. Es la casa que todos los pueblos pretenden construir para su país. La fuerza que exige mundialmente su construcción se llama autonomía nacional. Eso es lo que Otto de Habsburg quiere impedir.

su región acostumbrada a los palestinos.

4 Pero en poco tiempo, estos acuerdos quedarán vacíos y llevarán a más promesas rotas y tratados sin respetar.

## Capítulo 3º: Es el Plan Kalergi.

AL igual que después Brzezinski, Kalergi ya en 1924 exigía la «multietnia» europea para que la «raza superior» pudiera alcanzar el poder.<sup>4</sup>

- 2 Como ya dije, Kalergi nos explica las razones de la exigencia de lo multiétnico en las cuales también Brzezinski se apoya. Así como Kalergi constata que una Europa de los mestizos será más fácilmente gobernable, el ex-consejero de seguridad americano declara que la «posición de los EEUU como potencia mundial» depende del «pluralismo geopolítico».
- 4 A propósito de ésto, algunos científicos ya demostraron que un desarrollo cultural creciente sólo puede tener lugar en grupos étnicamente limitados, o sea, en poblaciones más o menos aisladas. Es un principio válido para todas las etnias, según el cual la multiculturalidad significa deterioro y decadencia.
- 5 Asímismo, algunos científicos llegaron a la conclusión de que la potencia económica y militar de un Estado aumenta de acuerdo a la homogeneidad cultural; mientras que se reduce si, por ejemplo, se hablan varias lenguas en un mismo país. Por consiguente, los EEUU saben perfectamente lo que están haciendo: causar daño y dolor, conflictos y debilidad, ése es su propósito.

- 6 La dominación de Europa deseada por Kalergi y los EEUU, se lleva a cabo destrozando la fuerza económica y cultural de un continente.
- 7 Ahora resulta inteligible por qué ya en 1942 los EEUU habían puesto el nombre de Adenauer al principio de la lista de aquellos colaboradores<sup>7</sup> que realizarían los objetivos de la guerra en posteriores tiempos de «paz».

#### Capítulo 4°: La guerra total contra el Estado alemán.

PARA destruir a un pueblo, primero hay que destruir su casa — y la casa de un pueblo es el Estado-.

- 2 Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la política americana se dedicó a hundir el Estado alemán.
- 3 La simple «liberación del nacionalsocialismo» no hubiera requerido la expulsión de 15 millones de personas, el robo de un cuarto del territorio de la patria, la matanza masiva ni la revocación de la unión con Austria.
- 4 Tras la Segunda Guerra Mundial, la infiltración de marionetas<sup>8</sup> formaba parte de la justicia de los vencedores que atacaba al Estado alemán.
- 5 En aquellos tiempos, también tuvo lugar el ataque de los aliados contra los símbolos nacionales: el himno fue prohibido totalmente en el centro de Alemania y, en parte, en el occidente del país. En Austria, los vencedores hasta prohibieron el himno pre-bélico de la Primera República, «interminablemente bendita seas», porque su melodía era idéntica a la alemana y porque su texto recordaba la pertenencia al pueblo alemán.

«Si se toma en serio la UE, en su marco ya no contempla ciudadanos o extranjeros... El concepto del estado nacional es del penúltimo siglo y en el último ha causado suficientes guerras; en éste que comienza, debería enterrarse de una vez por todas este concepto, de acuerdo a la globalización de la economía, comunicación y cultura. Justamente Europa debe unirse política, jurídica y militarmente como estado federal, sin apego a la Europa de las patrias.»

(Peter Pelinka – ex redactor jefe del órgano del partido socialista «*Arbeiterzeitung*» – como redactor jefe de «*News*», nº 12/2000, p. 52.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El redactor jefe pisotea el derecho de autonomía de los pueblos. Intenta hacer pasar el gobierno del pueblo y el estado nacional como una «idea del penúltimo siglo». A la manera de Kalergi, condena la Europa de las patrias y – aunque sea un supuesto «socialista» y exredactor de una revista sindicalista – se proclama abogado antidemocrático de la economía global.

- 6 Hoy día, los gobiernos delegan el poder cada vez más a los «comisarios» en Bruselas pero el poder pasado a Bruselas es el poder que todos perdemos.
- 7 Los gobiernos han delegado la emisión de dinero al Banco Central Europeo y a Wall street, empeñando el instrumento más importante para influir en asuntos económicos como el paro.
- 8 También la disposición sobre las fuerzas armadas se está perdiendo: en vez de defender la patria, el ejército actúa cada vez más en el extranjero, participando en misiones americanas de ataque en todo el mundo. La política de constante adquisición de las fuerzas armadas demuestra que los gobiernos, en lo sucesivo, siguen contando con misiones imperialistas de guerra, calificadas frecuentemente como «medidas de pacificación».
- 9 La «flaqueza del Estado» se ha convertido en moda. Bajo el falso término «privatización», se esconde la desnacionalización, que pretende tirar abajo la «casa del Estado», edificada para el pueblo durante 1000 años.
- 10 La industria clave y armamentística son «privatizadas» para caer en manos del enemigo<sup>9</sup>.
- 11 Los bosques, las redes de ferrocarril, las autopistas, en gran parte, son vendidas a empresas americanas<sup>10</sup> que luego – con las ventajas fiscales y judiciales de tener sede en EEUU – los realquilan.
- 12 En esto, los sobornos, camuflados como «provisiones» para los altos políticos, alcanzan cifras millona-

- rias que son transferidas a cuentas extranjeras. 11
- 13 Después de la reunificación alemana, el campo de cultivo agrario de la República Democrática no fue devuelto a sus propietarios sino vendido mayoritariamente a extranjeros que explotaron el suelo a su antojo.
- 14 Correos fue robado al Estado y, ahora, la seguridad y puntualidad de los envíos dejan mucho que desear.
- 15 Los funcionarios perdieron la seguridad de sus puestos por lo que ya no están obligados a la fidelidad al Estado.
- 16 En nombre de la «libertad de expresión», los medios de comunicación fueron arrancados de manos nacionales y declarados como instrumento de sociedades capitalistas influenciadas por intereses extranjeros.
- 17 Las empresas son libres de fabricar en el extranjero o dondequiera que la mano de obra sea más barata.
- 18 El peor atentado contra el Estado alemán consiste en la declaración del derecho de inmigración para extranjeros.
- 19 ¡Ahora, cualquiera tiene el derecho de ser «alemán»! Ya no tiene nada que ver con nacimiento, origen ni color de piel o cultura<sup>12</sup>, sólo con las ganas de aterrizar en este país.
- 20 De esta manera, la relación del alemán hacia su patria, basada en fidelidad y amor, fue dañada. El fin último de la enajenación entre pueblo y estado es abandonar a su suerte a las desprotegidas etnias de Europa y sacrificarlas en el planeado genocidio.

«El primer artículo describe el poder de los judíos en la corte de Clinton. El segundo, trata del papel dominante que, en Nueva York, juegan los judíos ortodoxos Haredi en el blanqueo del dinero procedente de las drogas. En mi opinión, la oportunidad de haber podido hacer esto durante tanto tiempo y sin apenas castigo, tiene que ver con la gran influencia política descrita en el primer artículo.»

(Prof. Benjamin Beit-Hallahmi, en: «Ha'aretz», 21. 9. 1994.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Desde hace tiempo, ya se sospechaba que el tráfico de drogas que envenena nuestra juventud ocurre con el beneplácito de los más altos órganos. No está completamente permitido ya que ésto arruinaría los precios y sólo se persigue lo justo como para mantener el precio mientras el consumidor queda impune. Entonces, el negocio es redondo. Clinton no sólo permitió sino que aprovechó el tráfico de estupefacientes para sus propios fines, como relata el magazine «Der Spiegel», nº 23/2000, p. 162.

#### Carta 11a:

## Ataque a la cultura alemana

## Capítulo 1º: El ataque americano a la cultura alemana.

No habría «arte moderno» sin los servicios secretos americanos de la CIA.<sup>1</sup>

- 2 El historiador austríaco y profesor universitario, Dr. Reinhold Wagnleitner, fue el primero en demostrar que uno de los fines bélicos de los EEUU había sido romper la hegemonía de la música alemana.<sup>2</sup> El resultado es conocido y percibible día a día.<sup>3</sup>
- 3 Con motivo del cincuenta aniversario de la fundación de la CIA, la revista «Der Spiegel» publicó el artículo titulado «Crearon un monstruo». En él, refiriéndose a documentos secretos abiertos hace poco, figura la simple frase de gran alcance: ¡Sin la CIA no habría arte moderno en Europa!
- 4 Los «artistas subvencionados» que habían reemplazado la estética milenaria de lo inteligiblemente bello con un experimento sicológico de masas, fueron si no cómplices, al menos útiles instrumentos del imperio.
- 5 El servicio secreto se había propuesto destruir primero la cultura alemana y después la europea según las necesidades políticas del imperio americano y sustituirla por una cultura desviada del ocupacionismo.<sup>5</sup>

- 6 El sentido de este ataque a Occidente es echar a perder la memoria cultural que todo pueblo necesita para sobrevivir, a través de la pérdida de tradiciones (Lorenz)<sup>6</sup>. Al fin y al cabo, una etnia no sólo se define por sus rasgos raciales<sup>7</sup>, sino también por su cultura.
- 7 La destrucción de las tradiciones es destrucción de la cultura y la destrucción de la cultura forma parte del genocidio. Esos ataques culturales tienen más semejanzas con los «Protocolos de los Sabios de Sión» que con el Plan Kalergi. Crece la duda de si el proceder de la potencia mundial americana haya sido influido por una falsificación antisemita.
- 8 El arte moderno y antidemocrático que causa tanta rabia, dolor y es parte del genocidio, ha tenido que ser financiado por los inocentes pueblos a través de sus contribuciones tributarias.

## Capítulo 2°: ¿Judíos en la guerra contra las culturas europeas?

Nahum Goldmann, el más tarde presidente de la Organización Mundial Sionista (1956–68) y del Congreso Mundial Judío (1949–78), desveló abiertamente, ya en 1915, un plan para la destrucción de las culturas europeas. Sus objetivos son idénticos a los de las tareas culturales de la CIA?

«No puede sorprender que ya en 1942 no sólo haya sido discutido el ocaso del nacionalsocialismo sino también el hundimiento de la soberanía musical de Alemania.58 Por lo tanto, era lógico que la música 'seria' fuera acogida en las agendas de la diplomacia cultural americana.» «Sumamente disgustados y en el último momento, el festival sucumbió a la presión del ISB, de manera que finalmente el 30 de agosto de 1946 se pudo presenciar el 'Adagio for Strings' de Samuel Barber.» «En negociaciones con [...] Karl Böhm v Herbert von Karajan se logró convencer a estos directores de que acogieran obras de compositores norteamericanos en su programa. Pero hasta el ejército americano fue impotente contra la política de la gerencia del festival y el gusto del público.»

(Reinhold Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg». Nota 58: Richard Freymann, «The Eclipse of German Musical Hegemony», en: «Music and Letters», 1 de abril 1942, p. 185.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Según nos hace saber Wagnleitner los EEUU, por ejemplo en Austria, hicieron fundar más de 950 Clubes de Jazz por los agentes del ISB (Information Services Branch, una suborganización de sus servicios secretos).

y a los falsificados «Protocolos de los Sabios de Sión».

- 2 La Fundación de Solomon-Guggenheim en Nueva York llevó el arte moderno por todo el mundo. Sin esa red internacional, el arte moderno nunca hubiera podido ser introducido en occidente como arma contra las tradiciones populares. El diario británico «Guardian» achacaba a la Fundación Guggenheim el deseo de dominar el mundo. 10
- 3 El vocal de los judíos alemanes, Wolffsohn, expresa con rara claridad la tendencia de reprimir la cultura autóctona según Nahum Goldmann. Justifica las relaciones conflictivas entre los judíos y los partidos burgueses cristianodemócratas (CDU) y cristianosocialistas (CSU) con la confesión de fe cristiana de éstos (¡!) y su adherencia a la cultura tradicional.<sup>11</sup>

## Capítulo 3º: Judíos que defienden las culturas \_\_ europeas.

Hay varias personalidades judías que se oponen a la opresión de la cultura original y son contrarias a los seguidores del Plan Kalergi como Nahum Goldmann y el Prof. Michael Wolffsohn.

2 Ernst Fuchs, pintor austríaco, humanista de sangre judía, y amigo de Arno Breker, dijo: «Mis cuadros sólo se venden en galerías, los museos no los exhiben.» Con ésto, Fuchs quería expresar que a ojos de la CIA, sus pinturas tienen un fallo. Son de embriagadora belleza, fantasía y no sir-

ven como medio destructor para la reeducación americana del pueblo.

- 3 Ephraim Kishon, exitoso autor nacido como Ferenc Hoffmann en Budapest y ciudadano israelí, se rebela contra el terrorismo cultural de la fundación Guggenheim: «Todos los museos, galerías y exposiciones privadas están llenas de esa basura moderna pero con un valor de miles de millones de dólares. Entonces, no están dispuestos a reconocer que han llenado su museo de basura. ¡Por eso, yo soy un enfurecido enemigo de ese arte!»<sup>12</sup>
- 4 En 1952, Pablo Picasso, pintor español, quien durante un largo período de su vida tuvo que servir a la mentira, formuló atrevidas palabras: «El pueblo no encuentra ni consuelo ni alegría en el arte. [...] Pero cuando estoy solo conmigo mismo, no me puedo considerar artista en el gran sentido de la palabra. Grandes artistas fueron Giotto, Tiziano, Rembrandt y Goya. Yo sólo soy un payaso que ha comprendido su época y les ha sacado toda la estupidez, lujuria y vanidad a sus contemporáneos.» 13
- 5 Después de la Segunda Guerra Mundial, al «guía operístico» de Austria, Marcel Prawy que falleció en el 2003, el servicio secreto americano le nombró «oficial cultural» y le encomendó reemplazar las óperas clásicas con musicales americanos. <sup>14</sup> Hasta hoy, sobre todo las óperas de Wagner suponen una amenaza para el servicio secreto.
  - 6 Cumpliendo con su función,

«A partir de enero del 1954, el Forum publicó la antología literaria Voces del tiempo [...] de Hans Weigel. A parte del Forum, la CIA también financió los diarios *Encounter y New Leader* en Gran Bretaña, *Preuves* en Francia, *Cuadernos* en España, *Tempo Presente* en Italia... Asímismo, hasta 1967, la CIA también patrocinó la International Union of Socialist Youth europea, al igual que la asociación internacional de sindicatos libres.»<sup>50</sup>

(Reinhold Wagnleitner, *«Coca-Colonisation und Kalter Krieg»*, p. 77, nota 50: Victor Marchetti und John D. Marks, *«The CIA and the Cult of Intelligence»*, New York 1974.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

En Austria, el autor judío Hans Weigel polemizó atacando textos de Richard Wagner y llamándolos chapuceros. En eso, el también oficial cultural de la CIA, Marcel Prawy, que seguía siendo un apasionado admirador de Wagner, en seguida reaccionó, en contra de su deber, contradiciéndolo públicamente.

Prawy alababa lo que le parecía bien de los musicales pero se siguió aferrando a la ópera alemana e italiana, resistiéndose a los intereses principales de los servicios secretos.

- 7 Cuando el erudito judío, Hans Weigel atacó las óperas de Wagner calificándolas de insoportables y nimias, Marcel Prawy actuó en seguida. Después del primer acto de una representación en la ópera de Viena, el anciano subió a su sitio y declaró públicamente su admiración por Richard Wagner como compositor y poeta. Sus palabras causaron fuerte impresión y obtuvieron un largo aplauso de los vieneses.
- 8 Nadie pudo intuir que, aquella vez, un oficial cultural de la CIA había cometido la osadía de incumplir su misión con tal de seguir siendo fiel a sí mismo y a su público.

#### Capítulo 4º: Sobre el ataque a la lengua materna.

En su lucha contra Pueblos y Estados, los conquistadores frecuentemente aspiraban a eliminar la lengua materna ya que la historia enseñó que el enemigo sólo es vencido para siempre si su lengua es extinguida. 15

2 Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados quisieron introducir la lengua checa en Austria para hacerle olvidar al pueblo su origen alemán. Ese golpe fracasó.

El entonces ministro de educación llamado Hurdes, proclamó que el alemán debía de ser llamado solamente «idioma de enseñanza» de los colegios.

- 3 Hurdes y sus compañeros intentaron introducir expresiones coloquiales que justificaran una separación linguística del alemán, posibilitando un «idioma austríaco». Ésto hubiera correspondido a las intenciones del imperio americano que pretendía impedir así una unión austroalemana.
- 4 Ya la política de polarización había conseguido contentar al imperio con otras estrategias linguísticas: así, por ejemplo, el idioma flamenco y holandés fueron diferenciados tanto del alemán para que la germanofobia pudiera germinar en los Países Bajos aunque estos tuvieran las mismas raíces que el pueblo germano.
- 5 También en Alsacia, los paneuropeístas consiguieron educar a los jóvenes para que consideraran el idioma de Alsacia como lengua propia y no como idioma alemán que es. Reciéntemente la aparición de la televisión aclaró las características de la lengua materna alemana.
- 6 El bombardeo constante con nuevos extranjerismos ingleses ha llegado a tal punto, que una persona simple se encuentra con serias dificultades para poder entender espacios televisivos, enviar cartas certificadas en correos o rellenar un formulario del INEM.
- 7 Un nuevo golpe de los representantes del imperio contra la democracia y la persistencia de la nación alemana fue la reforma ortográfica del año 1998. Contra la voluntad del 90 por

«Así se supo, hace un año y medio, que una considerable parte del arte debía su existencia a la CIA. 'Quisimos demostrar que Occidente es símbolo de libertad, sin restricciones para pintar o decir lo que se quiera', dice Tom Braden que en los años cincuenta fue jefe de un departamento de la CIA, llamado 'International Organization Division'. Con dinero del servicio secreto, entre otros, fundó el 'Congreso para la libertad cultural'. Pronto, los agentes trabajaban en oficinas de 35 países e imprimieron más de dos docenas de magazines de escena. Ayudaron a pintores como Willem de Kooning y Jackson Pollock — ¡que ni sospechaban que sus mecenas pudieran ser espías!»

(«Der Spiegel», n° 38/1997, p. 170.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La eliminación de la cultura es la forma menos sanguinaria y más efectiva del genocidio. El destrozo de la cultura alemana fue objetivo bélico de los aliados. La apertura de diez mil discotecas para alterar el gusto musical, la creación del «teatro moderno», la «pintura» y «escultura» moderna con fondos tributarios y la persecución del arte tradicional forman parte de la guerra contra lo bello.

ciento del pueblo, los dirigentes dictaron el cambio de reglas ortográficas. Actuaron en contra del mismo porcentaje, más que mayoritario, que está en contra de permitir la inmigración o de participar en guerras agresivas.

- 8 Los «expertos linguísticos» del llamado «Hearing de Mannheim», en el que no se dejó intervenir al pueblo, se lanzaron a destrozar la lengua materna aunque incluso autores del sistema e importantes diarios se habían rebelado contra dicha innovación. Finalmente, la mayoría de esos «expertos» se decidieron por una «renovación ortográfica constante». <sup>16</sup> Ahora, casi todos los años, los alumnos tienen que adquirir un nuevo diccionario ortográfico.
- 9 El representante de la sociedad de autores austríaca, Gerhard Ruiss, pidió en una protesta: «¡parad la locura de una vez!» De momento, sus palabras fueron escuchadas, pero no se sabe por cuánto tiempo...

## Capítulo 5°: El atentado contra la canción popular.

SI hoy día, alguien reúne a tres jóvenes alemanes que no se conocen entre sí y les pide que le canten una canción popular, se encontrará con un gran silencio. El destrozo causado por la CIA con su proyecto de reeducación, <sup>17</sup> parece tan amplio que muchos ya no se atreven a creer en la posibilidad de que el pueblo de

Wagner, Beethoven y Mozart pueda resurgir.

- 2 Los textos y notas de nuestras canciones populares desaparecieron de la memoria del pueblo. 18
- 3 Liderada por Theodor Wiesengrund-Adorno y en colaboración con la fundación Rockefeller, la «escuela de Frankfurt», quinta columna de reeducación universitaria en suelo alemán, debía investigar las maneras que había de cambiar el gusto del público, <sup>19</sup> lo que dió resultado.
- 4 La gran masa del pueblo alemán ha perdido el conocimiento del tesoro de 500.000 canciones. El poeta popular austríaco, Peter Rosegger, dijo: "Quien le devuelve la desaparecida canción al pueblo, le devuelve el alma".
- 5 La CIA también sabe que quitándole la canción a un pueblo, le quita el alma.
- 6 Varios documentos demuestran que los 950 Clubes de Jazz más tarde bautizados como discotecas fueron abiertos en Austria después de 1945 según órdenes de la CIA.<sup>20</sup>
- 7 La anual procesión de un millón de jóvenes alemanes por Berlín, llamada «Love Parade», una especie de discoteca ambulante cuyos ritmos ensordecedores golpean las mentes adolescentes mientras consumen todo tipo de drogas, parece ser la cumbre de la reeducación aliada.
- 8 Referente a la relación de la droga con la CIA y el Mossad, vale la pena



#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Cuando el erudito judío, Hans Weigel atacó las óperas de Wagner calificándolas de insoportables y nimias, Marcel Prawy (en la foto) actuó en seguida. Después del primer acto de una representación en la ópera de Viena, el anciano subió a su sitio y declaró públicamente su admiración por Richard Wagner como compositor y poeta. A sus palabras que causaron furor, le siguió un largo aplauso de los vieneses. Nadie pudo intuir que aquella vez un oficial cultural de la CIA había cometido la osadía de incumplir su misión con tal de seguir siendo fiel a sí mismo y a su público.

leer al ex-secretario del estado socialdemócrata y experto en servicios secretos de la legislatura Schmidt, Andreas von Bülow.<sup>21</sup>

9 La cadena mundial de música MTV del industrial del entretenimiento judío, Sumner Redstone, emite 28 programas regionales desde Brasil hasta China y alcanza una audiencia de hasta 166 millones de jóvenes. <sup>22</sup> Este es otro de los deseos realizados en el Plan Kalergi: «En un mundo de autoservicio, tal vez la verdadera clave

para el futuro sea que definiciones básicas como cultura dejen de existir...; Pero esto, automáticamente tiene que significar que nos volvemos infelices?»<sup>23</sup>

10 Nunca antes, el plan de Kalergi de eliminar las naciones, se ha expresado de manera tan sutil.

Nunca antes, la meta de la «multicultura» ha sido cristalizada tan claramente. Y es que el objetivo de la multicultura es precisamente que la cultura desaparezca.

\*\*\*



Nota del Prof. Guido Raimund:

El artista subvencionado, Hermann Nitsch, desangra un animal, no para saciar su hambre sino por motivos de «lujuria cultural». El ídolo para el que sacrifica se llama CIA. De manera satánica, el profanador hace parodia del rito de la misa católica y crucifica al cerdo. El ocaso de occidente, tan visible en el arte moderno, no confirma la teoría de Oswald Spengler: no se trata de un ciclo regular y natural de un sube y baja cualitativo sino de un destrozo minuciosamente planeado por un servicio secreto cuyo objetivo es la desaparición cultural y la sumisión de occidente.

(Véase.: Zbigniew Brzezinski, «Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft»; Caspar von Schrenck-Notzing, «Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen»; Reinhold Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg: die Kulturmission der USA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg». «Der Spiegel», n° 38/1997, p. 170: «Así, hace un año y medio se supo que gran parte del arte moderno debía su existencia a la CIA.»)

## El ataque a la familia

## Capítulo 1º: Tareas compartidas: el hombrelavavajillas.

En todas las épocas, hombres y mujeres lavaron platos. Los hombres hacían esto como soldados en la guerra, en sus excursiones de caza o cuando salían a pescar al océano. En la familia, esta tarea recaía en la mujer porque resultaba menos peligrosa que cazar fieras o ir a la guerra. En ningún momento, con esto se pretendía perjudicar o menospreciar a la otra parte.

- 2 La humanidad sólo podía sobrevivir porque los dos, hombre y mujer, luchaban por sacar adelante a los suyos y cada uno cumplía con su rol.
- 3 Ahora que los dos luchan el uno contra el otro, la continuidad de la especie se ve amenazada. En el marco del terror social de la CIA, en colaboración con los partidos de izquierda, el hecho de que el marido limpie o no la vajilla, se ha convertido en una problemática matrimonial.
- 4 El nivel actual de la ciencia y la técnica precisamente se debe a la especialización de tareas. ¿En qué estado se encontraría, por ejemplo, la medicina si no hubiera enfoques específicos en odontología, pediatría, medicina general o psiquiatría? El éxito siempre va precedido por la especialización en un campo concreto y la forma más antigua de especialización tradicionalmente se daba en las actividades masculinas y femeninas.

5 La condena de la división de tareas es útil al plan genocida: la baja natalidad conlleva a la extinción del pueblo.

## Capítulo 2º:

## Las prisas por ir al parvulario.

LAS marionetas del imperio americano recibieron la orden de reducir la natalidad de tal manera que los nuevos índices parecen delatar la inminente extinción de las etnias.

- 2 Los políticos se niegan a prohibir abiertamente la procreación, pero desarrollan un discreto, aunque muy efectivo, plan contra la formación de familias: los horarios de apertura de la mayoría de los jardines de infancia crean estrés y no son efectivos. Abren tan tarde que las madres no llegan a tiempo a su lugar de trabajo y cierran tan temprano que llegan tarde para recoger a sus hijos. Día a día, millones de mujeres son víctimas de un estrés que apaga cualquier ilusión de tener otro bebé más.
- 3 Las «Feministas» reclaman «autorrealización» pero no se refieren a la felicidad de la maternidad sino al empleo de media jornada con 400 Euros de sueldo.
- 4 Las «Feministas» crecieron de la costilla del enemigo y proclaman su mensaje. El mensaje sobre el aborto, el elogio a la píldora, el derecho a la promiscuidad y la prostitución, la veneración de la miseria de los «singles» o la soltería y la ancianidad solitaria. El Feminismo canta la canción de la CIA: la muerte del pueblo.

«Cualquier ética de grupo procede históricamente de la ética familiar. Cualquier sociedad tiene su origen en la familia. Las predisposiciones para el cuidado de los retoños perecen rápidamente en sociedades que no aprecian la familia y que por tanto no educan en una aceptación de extraños porque no llegan a desarrollar el sentimiento familiar del 'nosotros'.»

(Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 162.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Los culpables de la inmigración forzada en Alemania conocían perfectamente el efecto destructor de su plan: extinguieron todo el sentimiento del «nosotros» convirtiendo los estados formados por etnias parecidas en países subordinados al imperio cuyo único nexo de unión es un patriotismo constitucional. En lugar del calor de un estado nacional ahora existe la frialdad de la forzada «multicultura».

#### Capítulo 3º:

La mujer no sólo está obligada a trabajar para asegurar los ingresos de una familia media sino que tiene que coordinar el horario del cuidado de sus hijos.

- 2 Según los planes genocidas, la prohibición conjunta de parvularios y casas-cuna hubiera sido la medida más eficaz pero no se llevó a cabo tal sanción contra la subsistencia de Alemania.
- 3 El enemigo se apercibió de que bastaba con impedir el cuidado constante de los críos. Así, aunque las madres que trabajan tengan un sitio donde dejar a los niños con edades entre los tres y los seis años, basta con no ofrecer la posibilidad de dejarlos antes o después de esa edad, para que la ideología familiar se deteriore a favor de la contracepción.
- 4 En algunos lugares, el costo de los «kindergarten» es tan alto que, sumado al precio del transporte, agota todo el sueldo de la madre.
- 5 Para encarecer aun más el cuidado infantil, fue ideada otra faena más. Para evitar alternativas a centros profesionales, se anularon los servicios particulares ofrecidos por millones de mujeres desempleadas que, por un módico precio, se encargaban de acoger a niños de todas las edades y en un horario flexible. Primero, como requisito para atender menores se pidió la selectividad y, ahora, hace falta un estudio pedagógico que tarda años. Probablemente, dentro de poco, además haga falta un master en sociología.

6 Así quedaron suspendidas millones de señoras mayores que hubieran podido realizar esta tarea mejor y con más cariño. Además, los cuentos y las leyendas populares no hubieran perdido su vigencia en el transcurso de una sola generación.

#### Capítulo 4°: Aniquilación de la red de parvularios.

- EL mundo norteamericano destruyó la red alemana de parvularios perfectamente coordinada por Hitler y Honecker. Para crear sitio para cientos de millones de inmigrantes de Africa y Asia, 1 como lo prevee la ONU según los planes de Kalergi, había que encontrar otras maneras de aniquilar el deseo de familia, procreación y descendencia.
- 2 Ésto sólo se podía conseguir, subordinando los intereses de la familia y reemplazándolos por medidas que la perjudiquen.
- 3 Una de esas medidas consistió en destruir la red de parvularios. Esa red ya existía en tiempos del Tercer Reich pero, por ejemplo, su destrucción en la ex-República Democrática todavía está en la memoria de todos.
- 4 En el transcurso de diez meses y bajo el mandato del canciller Kohl, se redujo la natalidad a la mitad. En vez de 140.000 niños, a partir de entonces, ya sólo nacían 70.000 por año.
- 5 En total silencio, el sistema profamiliar de la Alemania del Este se anuló mientras en Alemania occidental, rica como nunca, la política familiar se declaró como inviable y la baja natalidad como inevitable.

«La creencia de que una unidad mundial pacífica sólo se pueda conseguir destruyendo la familia, las naciones y otras comunidades solidarias, reinaba en el internacionalismo de tintes soviéticos y maoístas. Fracasó y eso debería servirnos de lección.»

(Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 163.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Irenäus Eibl-Eibesfeldt no tiene en cuenta una cosa: la destrucción de la familia y el Estado no sirve para favorecer a las víctimas, sino para destruirlas. Por lo tanto, el éxito consiste en su fracaso. Lo que Trotzki y Lenin impusieron en el este, ahora, lo imponen Goldmann y Kalergi a Occidente, actuando en colaboración con el imperio. El malogro de la multicultura no supondría un fracaso para su inventor, sino un triunfo. La meta no es reforzar Europa, sino someterla por medio de la discordia. Mientras no haya sublevación...

- 6 Las medidas antifamiliares encauzadas en Occidente por el canciller Kohl, se hicieron notar pronto. Ya no quedaba ninguna vía alternativa para el futuro de Alemania.
- 7 Los ejecutores parecían haber aislado también el peligro del ejemplo en Francia: allí, el cuidado infantil bien coordinado llevó a una natalidad equilibrada que suponía un verdadero problema para los conspiradores de Kalergi.<sup>2</sup>
- 8 Cuando en Alemania sonó la reivindicación de la escuela a jornada completa, el imperio fue avisado: a través de sus confidentes «cristiano-conservadores», hizo acallar estas demandas y bloqueó cualquier oportunidad para la madre trabajadora.
- 9 Ahora, al reducirse la población alemana por un millón al año y la cifra aumenta rápidamente se cumple el Plan Hooton, que fue presentado por el presidente Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial: de manera no sangrienta, los alemanes están siendo extinguidos en sentido étnico y racial.
- 10 De esta manera, el sueño de Roosevelt sobre la aniquilación de la nación alemana se entrelaza con el Plan de Kalergi del mestizaje europeo y muestra la realidad de la política de inmigración en el año 2003.

## Capítulo 5°: Sobre la autorrealización de la mujer.

EL investigador de comportamientos, el Profesor Konrad Lorenz afirmó que el sentido de la vida es transmitirla, y ya Goethe decía: «El sentido de la vida es la vida misma».

- 2 Según eso, el sentido de la vida de la mujer no puede ser renunciar a su papel de madre con tal de ocupar un empleo.
- 3 ¿Qué significa «autorrealización» si no se trata de pasar nuestros genes, resultados de miles de años, a otras generaciones para que continúe la perpetua cadena de sucesión?
- 4 Si las leyes de Mendel tienen su vigencia en la herencia de genes, entonces, ante la elección entre tener descendencia o irse a trabajar, las mujeres tontas deberían decidirse por una carrera, mientras que las inteligentes deberían optar por la procreación para que sus virtudes espirituales pudieran ser pasadas a futuras generaciones.

## Capítulo 6º:

La estupidez planeada.

En la República Democrática, el Estado fomentaba los embarazos de estudiantas fruto del cual el 70 por ciento de ellas dieron a luz. En Occidente, se reconoció el peligro que amenazaba al Plan Kalergi por lo que se dificultó el matrimonio entre estudiantes con el resultado de que en occidente sólo un 15% de las estudiantas procreó. El exministro de economía, Lacina, de procedencia checa, se dirigió al público con la pregunta «kalérgica»: «¿Realmente queremos ésto?» difamando y prohibiendo los embarazos estudiantiles.

2 El éxito se deja ver en estadísticas occidentales: El estudio de «Pisa», un test de alumnos que fue realizado para comprobar su sabiduría en todo tipo de asignaturas, tuvo evaluaciones pésimas y confirmó que la estupidez aumenta en la nación alemana.

«No hay muchos ejemplos en los que la convivencia multicultural ejemplifique un modelo de tolerancia étnica y cultural. Generalmente, esas sociedades 'felices' se encuentran al otro lado del mundo, de manera que se distancian de una observación analítica.»

(Werner vom Busch, «Multikultur ist keine Idylle», en: «Die Welt», 1. 8. 1996.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Lo que Werner vom Busch desvela, también nos suena: Los responsables sabían lo que hacían y saben lo que hacen. La mortal fuerza de explosión que conlleva la multicultura por los conflictos étnicos que causa, forma parte de la sabiduría de la humanidad (véase también: Brzezinski, «Die einzige Weltmacht»). Los que idearon la multicultura forzada en Europa son – independientemente de su religión, raza o color de piel – cómplices de medidas que pretenden dañar irremediablemente a pueblos y estados.

- 3 Lógicamente, esta cretinización no se debe a la falta de medios de enseñanza como tizas o reptiles disecados, sino al hecho de que familia y empleo no se puedan combinar y, a su vez, que la renuncia a un puesto de trabajo sea económicamente inviable.
- 4 También se debe a que la política de inmigración es inmoral, de manera que, al igual que en el imperio americano, el permiso de residencia no se da a procedentes de países del primer mundo ni a trabajadores inteligentes o efectivos.
- 5 Para frenar la economía, los países europeos tuvieron que ser obligados a acoger y nacionalizar a los perdedores del mundo entero.
- 6 El cebo para atraer a estos perdedores es el sistema social.

#### Capítulo 7°: Sobre selección y amor. Lo que se salva, crece.

Pero la vida exige más que inteligencia y pide el fuerte sentimiento del amor, reemplazando cruelmente a los que no aman — aunque sean inteligentes o estúpidos — gracias a la eterna ley de selección.

- 2 Esta aniquila a aquellas especies de hombres, mujeres y pueblos que dan más importancia al éxito material que a la vida misma.
- 3 Así, en esta generación se observa un rápido proceso de selección, que sirve de cura depurativa: Aquellos que sucumben ante la tentación imperialista de la «autorrealización», que renuncian a tener descendencia, quedan descartados de la continuidad milenaria por su incapacidad de sobrevivir. Y en el

fondo, está bien que este tipo de gente se autodescalifique en esta carrera de relevos generacionales.

- 4 Por otro lado, aquellos que resisten tercamente todos los obstáculos impuestos por el imperio y asumen los sacrificios de mantener a la especie, formarán un pueblo que será más fuerte y puro que antes.
- 5 Si el golpe a Occidente se puede esquivar, sus etnias saldrán reforzadas más que antes y se seleccionarán por su capacidad de oposición.

## Capítulo 8º:

#### Sobre la violencia doméstica.

Los legisladores contemplan dos formas de violencia en la familia: la del padre contra la hija y contra la mujer. En su posición antifamiliar, típica para el terrorismo social del imperio, conciben a la familia como foco de agresiones.

- 2 La cruel excepción se confirma como regla para darle una imagen nefasta a la familia. Esta era la formación social que garantizaba la persistencia de las etnias y era el único refugio, el núcleo de la humanidad. Ahora, se trata de hacerla caer aunque haya demostrado su eficiencia durante millones de años.
- 3 Así, se creó la variante más barata de la «política familiar», la política en contra de la familia. Los que sembraron el odio entre clases, entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, derecha e izquierda, extranjeros y ciudadanos, son tan insaciables en su afán de dominación que pretenden erigir un frente entre hombres, mujeres y niños.
  - 4 Esto ha llevado a que ahora se

«Como lengua de comunicación internacional sólo sirven el Esperanto y el Inglés. Es irrelevante, cual de las dos sea elegida, siempre y cuando el mundo se ponga de acuerdo en seleccionar a una.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 178.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Hace ya más de 80 años, Kalergi y Goldmann prepararon el camino para el atentado contra las lenguas nativas de Europa. El bombardeo con extranjerismos ingleses aspira a cumplir el sueño de Kalergi. El esperanto, desarrollado por el filántropo judío Zamenhof, perdió frente al inglés.

haya revisado la ley contra la violencia doméstica – según declaraciones de políticos alemanes a exigencias de la ONU-. Así se ha creado una puerta que permite la vigilancia de particulares o domicilios convirtiendo el espionaje en una acción policial.

5 ¿Se extenderá el ataque de escucha del «Gran Hermano» al dormitorio? Hoy, nos acompañará al dormitorio, mañana quizá al retrete... De hecho, las feministas ya quieren obligar a los hombres a que sólo orinen sentados. El terrorismo social no conoce límites.

#### Capítulo 9º: La mentira sobre la violencia en la familia.

Un día, el canciller austríaco, Franz Vranitzky, miembro de los Bilderberger, que es la central de mando capitalista de banqueros y líderes obreros, comenzó una cruzada contra la violencia en la familia, financiándola con las cuotas del contribuyente.

- 2 Con las mismas palabras en idiomas distintos, esta campaña en forma de terror social, se emitió en todos los medios de los estados de Occidente. Al mismo tiempo, anónimamente se repartieron folletos por todo el país. Éstos llevaban el título «Los padres son los culpables» y pretendían hacer creer a los jovenes que donde había una muchacha maltratada, automáticamente la agresión había sido ejercida por el padre.
- 3 Sin embargo, esta propaganda contra la familia apenas encontró eco

en el público y fue rebatida científicamente. La familia no es amenaza sino un método de protección y seguridad patentado durante millones de años. Desde la prehistoria y aún en el peor peligro, los padres nunca vacilaban en defender a sus hijos. También se sabe que tanto los animales como los seres humanos rechazan la violencia interfamiliar y el incesto por instinto.

- 4 Un estudio de la Universidad de Cornwell<sup>4</sup> confirma que en nueve de diez casos, el maltratador no ha sido el propio padre sino el padrastro o un conocido. Por consiguiente, la violencia no parte de la familia sino precisamente de la «antifamilia» conformada por miembros «genéticamente extraños».
- 5 El hecho de que el ser humano pase la mayor parte de su vida en familia y por tanto también pueda llegar a mostrar mal comportamiento en ella, es aprovechado hábilmente por el imperio para cuestionar la comunidad más importante en el mundo animal y humano. Dentro de la familia «nace lo social» y esto es condenado en las campañas oficiales de difamación familiar.
- 6 Así como las camas no suponen ninguna amenaza para los que duermen en ellas, aunque sea en ellas donde la mayoría de los fallecimientos suceda, la familia tampoco es perjudicial.

El peligro procede, más que nada, de la antifamilia, que es fomentada por el imperio en su afán de promover los divorcios y las separaciones de padres e hijos.

«El resultado del 'Hearing de Mannheim'causó más confusión aún.
[...] Ahora resulta que la mayoría de los lingüistas se declara a favor de una reforma constante. Esto significaría que cada año, los alumnos se tendrían que comprar un nuevo diccionario ortográfico. También la economía se vería alterada por los programas de ordenador constantemente renovados. El portavoz de los autores, Gerhard Ruiss, escribió: '¡Parad esta locura de una vez!'»

(«Neue Kronen-Zeitung», 25. 1. 1998.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

El intento de que autoproclamados expertos en linguística, probablemente manejados por el departamento cultural de la CIA, cambien constantemente las reglas ortográficas de la lengua alemana, forma parte del genocidio. Aunque no se desparrame la sangre, es un crimen contra la humanidad y la democracia. Es curioso remarcar el hecho de que un encuentro entre «expertos en lengua alemana» sea llamado «Hearing» que significa «audición» en inglés. Precisamente se trató de una audición en la que los afectados, o sea el pueblo, no fue escuchado.

## Capítulo 10°: Triunfo del matrimonio sobre la lucha de género.

En el marco del terror social con el que el imperio reivindica sitio para las olas de inmigración, frecuentemente se escuchan falsos gritos de victoria como: «¡Un tercio de todos los matrimonios terminan en divorcio! ¿Hay salvación para el matrimonio?»

- 2 El hecho que motivó esos titulares era cierto pero la argumentación era incorrecta. En realidad, este dato debería llevar a esta conclusión: «Dos tercios a favor del matrimonio. A pesar de la lucha de medios, gobiernos y legislaciones contra éste, la mayoría absoluta de los matrimonios no termina en divorcio.»
- 3 La victoria del matrimonio sobre la lucha de género se manifiesta en el comportamiento de los divorciados: La mayoría intenta volver a casarse, pasándose otra vez al campo enemigo del imperio.
- 4 Por más que los medios de comunicación traten de provocar la lucha de sexos, imitando los síntomas de la envidia del pene, pierden día a día a las mejores feministas que se les escapan ¡por amor! Una y otra vez, pillan a mujeres que vuelven o siguen al lado de los hombres.
- 5 Si los paneuropeos de Kalergi no logran abolir el matrimonio, no podrán vencer a la familia y si no vencen a la familia no podrán vencer al pueblo y, en consecuencia, tampoco al Estado. Entonces no podrán cumplir con el propósito de crear la «raza superior» judía

que somete a Occidente con la permanente invasión de inmigrantes.

## Capítulo 11º: Mentira generacional y explotación de la familia.

- **E**L Plan Kalergi no sería eficiente si no abarcara el perjuicio de la familia en todos sus ámbitos.
- 2 De esta manera, resultó imprescindible retirar las ayudas materiales a las familias y perjudicar a madres y padres mientras que aquellos sin descendencia son favorecidos en lo referente a su cuidado en la tercera edad.
- 3 Los tribunales de justicia de los Estados enfatizaron una y otra vez el engaño generacional, condenando el incumplimiento del contrato de generaciones. En balde, hablan de la obligación de conservar al pueblo alemán pero a la vez insisten en aventajar desvergon-zadamente a los que no tienen hijos.
- 4 Pero no hace falta analizar los veredictos judiciales ignorados por los gobiernos para encontrar una explicación de por qué las cunas y aulas están vacías. En agencias de viajes, aeropuertos y en las playas de los mares del sur, se aprecia claramente la escasez de niños. Ellos están excluídos de la sociedad del bienestar.
- 5 ¿Cómo pudo lograrse el empobrecimiento tan completo de las familias? Los planeadores de Kalergi encontraron una manera simple pero efectiva: madres o parejas con hijos tienen que financiar tributariamente el seguro social y las pensiones de «los sin hijos», mientras que éstos no tienen que contribuir a la cría de futuras genera-

142 Carta 12ª

"Según una encuesta del
'Instituto Allensbacher para
Demoscopia' la mayoría de los
alemanes [...] rechazan la
reforma ortográfica. En un
representativo sondeo,
solamente el 13 por ciento de
2111 encuestados respondió
que ya se había acostumbrado
a la nueva manera de
escribir."

(«Deutsche Sprachwelt», 20. 1. 2001.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Qué más le da a la dictadura estadounidense lo que el pueblo alemán opine? Mientras los estómagos estén llenos, se puede abofctear impunemente al ciudadano conformista. Los factores enemigos del sistema se llaman: voluntad mayoritaria, formación de peñas y populismo ya que para los americanos «democracia» significa callar y obedecer.

ciones ya que esto se considera responsabilidad exclusiva de los padres.

- 6 Mientras en 1998, el entonces ministro de economía Lafontaine presupuestó con un mínimo de 22.000 millones de marcos anuales «no financiables» los requisitos del Tribunal Supremo Federal para resolver el fraude generacional, el régimen se gastó 200.000 millones de marcos para la integración de extranjeros.<sup>7</sup>
- 7 Para la inmigración de no-europeos hacen falta medidas que cuestan diez veces más dinero que los recursos para volver a estabilizar los índices de natalidad, salvar a las familias y, en su consecuencia, al pueblo.
- 8 De esta manera, se trasluce que en Occidente la subvención del crepúsculo étnico tiene prioridad ante cualquier otro proyecto.

# Capítulo 12º: Ataque al matrimonio. Matrimonios «gays» y adopciones por parte de homosexuales.

Así como el atentado contra un pueblo siempre es precedido por el ataque a su Estado, el atentado contra la familia requiere el ataque a la institución del matrimonio.

2 Rita Süßmuth, delegada para asuntos familiares del partido cristianodemócrata alemán (CDU) se aplicó especialmente en la lucha contra la familia y el matrimonio. Demandó el reconocimiento del «matrimonio»

entre homosexuales y su derecho a adoptar niños.

- 3 Tras actuar durante años contra la familia alemana como ministra de familia, adaptando «intuitivamente» los íntices de natalidad a lo previsto según Kalergi, Hooton y Morgenthau, fue designada a la cúpula de la comisión encargada de la inmigración.
- 4 Reiteró que el único remedio a la desaparición del pueblo en Europa Central - desaparición que ella misma indujo con sus reformas - sería la aceptación de la constante inmigración de extranjeros.

#### Capítulo 13º: Conclusión de la Carta 12ª.

El Ministerio de Educación y Ciencia austríaco probó que la mayoría de medidas para cambios sociales, sea el papel de hombres y mujeres, el empadronamiento de extranjeros o el desmontaje de la autoridad estatal, fueron impuestas al pueblo en contra de su voluntad.<sup>8</sup>

- 2 No son leyes o estatutos aislados los que perjudican a la familia, sino unas completas redes legales, obviamente ideadas para frenar el futuro y la subsistencia de la institución más elemental de la sociedad.
- 3 Se nota que la familia está en el frente de ataque del imperio al que sólo se le puede ofrecer resistencia fundando y protegiendo a las familias.

\*\*\*

«Con sus contribuciones, los extranjeros nacionalizados pueden financiar aquellas pensiones que estén amenazadas por la disminución del pueblo austríaco. El que, ante esta miseria antigua y nueva, insista en más niños con finos rasgos austríacos de agradable fragancia, es una persona ofuscada y bruta.»

(Christian Rainer, – ex-redactor del órgano del partido socialista austríaco «*Arbeiterzeitung*», ahora editor de «*profil*» y «*trend*» – como redactor jefe de la «*Wirtschaftswoche*», Viena, 2. 9. 1992, p. 29.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

El odio racista a los nativos, frecuentemente es contradictorio a las normas de los antirracistas de Kalergi: el odio de Christian Rainer a la «agradable fragancia» es tan infundado como su esperanza de que los inmigrantes salven las pensiones. Muy al contrario, la inmigración destruye el sistema de pensiones.

#### Carta 13a:

# La solución final para el campesinado

# Capítulo 1º:

# La mentira de la subvención.

EL gobierno alemán subvencionó con 100.000 millones de Euros el asentamiento de extranjeros. Tributa 20.000 millones a la Unión Europea, con miles de millones respalda al «arte moderno», a la prensa, a los partidos. Solamente los agricultores quedan fuera de cualquier concesión de apoyo económico.

- 2 Sólo reciben menos del dos por ciento del producto social bruto como sueldo por un trabajo con el que alimentan a todo el pueblo alemán. Etiquetándolo falsamente como «cortes de subvención», los campesinos son engañados hasta hundir su condición.
- 3 Entre tanto, la mayoría de los alemanes cayeron en la trampa de tomarse en serio las difamaciones contra el campesinado: piensan que los agricultores reciben «regalos en efectivo» del contribuyente para financiarles un ingreso desmesurado.
- 4 La subvención a la agricultura es como la cancelación de deudas externas de países tercermundistas: una ínfima parte de lo que les fue robado, es devuelto, incluso muchas veces sólo prestado.
- 5 El feroz capitalismo ocupa el lugar del apicultor y los campesinos son las abejas: los malhechores roban la miel a las víctimas y les dan agua con azúcar.
  - 6 Según mis cálculos, el Estado le

debe 50.000 Euros por hectárea a los agricultores de Alemania, Suiza y Austria. Una suma de la que fueron privados durante los últimos 50 años porque no recibieron un sueldo que compensara su labor ni su empeño.

- 7 Tres ejemplos: una prostituta pide 5 euros en Paraguay para un servicio que en Alemania cuesta 100. Un periodista que en Irak sólo podría pedir 20 euros, en Alemania recibe 5.000. Un delegado en China cobra un sueldo de 700 euros, que en Alemania serían 7.000. Como se ve, en todos los niveles existen diferencias económicas.
- 8 Sin embargo, los campesinos son condenados a un sueldo tercermundista aunque se encuentren en Alemania. Mientras su carburante, sus máquinas y su seguridad social tienen un precio regularizado según normas alemanas, por su trabajo reciben un sueldo como si estuvieran en la jungla.
- 9 ¿Por qué nuestros campesinos tienen que competir con los granjeros de los EEUU o los ganaderos vacunos de la Pampa? ¿Por qué todo un grupo laboral, el más importante de todos, está desprotegido por el Estado que lo abandona a merced de la economía mundial?
- 10 Esa traición ocurre en nombre de la «reducción de subvenciones» y es llevada a cabo por políticos, partidos y diarios «subvencionados» que pregonan el agua y beben el vino.



## Nota del Prof. Guido Raimund:

El comisario agrario de la UE, Franz Fischler, planea asentar en su tierra natal, Tirol, y en toda Europa a extranjeros de cualquier raza o religión. El experto agrónomo pretende repoblar así las granjas vacías, que fueron testigos de su propia política rural. Ya no hay nada que detenga la islamización de los valles alpinos. Nadie fue tan odiado por los suyos como él. ¿Acaso conoce las maquinaciones de Kalergi, o sólo actúa casualmente? Al ser uno de los ejecutores de la dictadura de la UE, también procede contra el pacto de Tirol del Sur que impide la inmigración de etnias extrañas en esa región. ¿Se burla Fischler del derecho autónomo de sus paisanos y del contrato que los debería proteger para realizar los ideales de Kalergi y cobrar un sueldo de Judas?

# Capítulo 2º:

# Chantaje de dinero para protección de los EEUU.

DESDE que los presidentes del banco federal alemán y del banco central de la Unión Europea, Tietmeyer y Duisenberg<sup>2</sup>, constataron que los EEUU sólo pueden mantenerse económicamente vivos gracias a las manipulaciones del dólar que permiten la financiación de su industria armamentística y su déficit por parte del resto del mundo, sabemos:

- 2 Ya con las sumas contribuídas a la UE, Alemania podría salvar el campesinado. No a través de limosna sino con la pendiente y justa triplicación de su sueldo para equipararlo al nivel económico vigente.
- 3 En Japón, la importación de arroz está prohibida y la agricultura está protegida por el Estado. Allí son conscientes de que favorecer al campesino significa salvaguardar al pueblo y su libertad.
- 4 En cambio, el imperio aspira a debilitar sus estados y su democracia y para ello necesita que los países dependan de las importaciones extranjeras y no sean autosuficientes.
- 5 Los que cultivan el alimento de todo el pueblo, hoy por hoy reciben el 2 por ciento de todos los recursos mientras que todos los demás ámbitos devoran el 98 por ciento.
- 6 Si se redujeran las subvenciones autoconcedidas de políticos, partidos, periodistas, medios de comunicación y artistas fecales, que sirven a intereses de la CIA, el sueldo de los que nos alimen-

tan, estaría garantizado y la desaparición del campesinado se frenaría.

# Capítulo 3º:

# Prisión para el líder del campesinado, Robert Dürr.

EL autor, Herbert Schweiger, tras tres meses de prisión preventiva, fue condenado por supuesta «reanudación de actividades nacionalsocialistas» porque había pedido al estado que éste se alimentara en lo posible de los productos de sus propios agricultores y ganaderos. El líder agrario Robert Dürr, que públicamente apoyó a Schweiger, en el 2001, fue condenado por la misma ley. Los que los juzgaron, no tuvieron en cuenta que, hasta ahora, casi todas las naciones habían preferido la autosuficiencia, independizándose de suministros extranjeros.

- 2 Muchas veces, la libertad de un pueblo dependía de su capacidad para alimentarse. Eso también lo reconoció el entonces presidente austríaco, Dr. Rudolf Kirchschläger, que en el transcurso de un viaje a América, le pidió a Ronald Reagan—al que había obsequiado con un semental de «Lippizza»—suprimir la restricción del cultivo de plantas de aceite. Después, una pequeña nota de prensa informó de que Reagan había rechazado la petición austríaca.
- 3 Por lo visto, existían requisitos secretos en el tratado de 1955, en el que se prohibía la siembra de dichas plantas, para aumentar la dependencia de EEUU.
- 4 Algo más tarde, se pudo observar, cómo germinaban girasoles y colza

«La inmigración moderna ya no tiene los violentos matices de las invasiones de los germanos en Italia o España. Y como todas las grandes migraciones, finalmente llevará a un cambio etnológico de los países... Las grandes afluencias no se frenan. Simplemente, hay que prepararse para presenciar una nueva temporada de la cultura afroeuropea.»

(Umberto Eco, en: «Format», nº 13/2000, p. 149.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

Umberto Eco, literato judeo-italiano, fue proclamado «visionario» y «último sabio universal de Europa» por la prensa. Su afirmación precisa una rectificación: antes de que los germanos invadieran Roma, los romanos habían invadido Germania y el resto de Europa. Se entiende que fuera de manera violenta. Tampoco es correcto decir que las grandes afluencias no se frenan. Justamente, la historia de la humanidad consiste en intentos de invasión y en frenar o impedirlos. Sin la victoria americana tras la Segunda Guerra Mundial y sin la amenaza de violencia policial y justicia penal, las migraciones actuales no serían posibles.

en los campos austríacos. La prohibición de autoabastecerse con aceite para la alimentación, había sido anulada, con lo que se había dado un paso hacía la libertad política.

5 Obviamente, la justicia austríaca erró cuando consideró la aspiración a la independencia económica como típico «crimen nacionalsocialista» y encarceló a inocentes.

Semejante aspiración está justificada, es deber para cualquier hombre de estado al que le importe la libertad e independencia de la patria. La circunstancia de que este hecho también fuera conocido por los nacionalsocialistas, toda-

vía no es ningún motivo para convertirlo en delito.

6 Desde las dos guerras hasta la de Irak en la que millones de inocentes fueron forzados a la responsabilidad colectiva con hambrunas intencionadas, la duradera influencia de los malhechores de aquella política de bloqueo sobre la política de los países europeos, debería crear desconfianza.

Da que pensar que probablemente el fallo contra Schweiger y Dürr no haya sido expresado por jueces independientes y que los veredictos hayan sido aprobados por los servicios secretos de la CIA.

\*\*\*

«De todos modos, para los liberales se trata de la pureza étnica. El revisionismo de la historia combinado con la ideología popular es una bofetada para una Europa que se constituyó como negación al hitlerismo, al odio popular y al racismo, y fue proyectada como tal por las potencias vencedoras. También son una provocación para una Europa que se dispone a edificar un moderno Estado multicultural para una multitud de pueblos.»

(Georg Hoffmann-Ostenhof, en: «profil», 27. 3. 2000, p. 100.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

Ostenhof excluye la permanencia de la nación alemana en su propio territorio por inmoral y absurda pero es lo suficientemente sincero como para reconocer a Europa como resultado de un plan concebido por las potencias vencedoras.

#### Carta 14<sup>a</sup>:

# El Plan Kalergi y las religiones

# Capítulo 1º: El silencio de las iglesias cristianas.

PARA cumplir el propósito de Kalergi de poblar Europa con asiáticos y africanos, primero había que tener el espacio. Para crearlo, había que convencer a las iglesias cristianas para que estuvieran de acuerdo, ya que la esperada mayoría de extranjeros provendría de países musulmanes. Cristianizar a los recién llegados es una tarea imposible que ni se intentó porque, por un lado, su propia religión no tolera ningún cambio y, por el otro, la falta creciente de principios y la decadencia del credo en las últimas décadas perjudicó la fuerza persuasiva de la fe. Pero ¿cómo se pudo conseguir el consentimiento del Papa en Roma y de los adeptos protestantes en Stuttgart para la «descristianización» de Europa?

- 2 Se han escrito variedad de libros en los que se pretenden descubrir las infiltraciones masónicas de la iglesia. Puede ser que el que busque las causas, allí las encuentre. La sospecha se hace patente porque la iglesia cristiana renunció a la cruz como símbolo de Europa y no tuvo reparos en aceptar las estrellas amarillas de las doce tribus de Israel en la bandera de la Unión.
- 3 Pero también la extraña fórmula acordada por la cristiandad da que pen-

sar: desde Berlín y Viena hasta Madrid y Lisboa, las iglesias pregonan el lema de las «tres grandes culturas» y las «tres grandes religiones mundiales». Estas serían el Judaísmo, el Islam y el Cristianismo. En eso, siguen al líder sefardí, Hatchwell, que lo constató en 1992.

- 4 Las mismas iglesias que durante siglos se defendieron militarmente contra la conquista de los musulmanes, ahora accedieron a la entrega de su continente cristiano. Ofrecen sus tierras a los que durante siglos habían impedido la sangrienta invasión de Occidente.
- 5 Además, las iglesias asintieron en considerar el Judaísmo, que sólo cuenta con 18 millones de seguidores, como religión mundial aunque las otras dos lo superen con miles de millones de fieles.
- 6 Cabe preguntarse, por qué el Hinduísmo y el Budismo no son incluídos en esa categoría. La desproporcionada sobrevaloración del Judaísmo y la consiguente desestima y discriminación de religiones realmente importantes, la falseada «lista de rankings» confesionales propagada por la propia iglesia, atestiguan su reciente espíritu autodestructivo y deshonroso.

# Capítulo 2º: ¿Obligación de fraternizar con el judaísmo?

OTRO aspecto equívoco amenaza la seguridad de subsistencia de nuestro cre-

«De esta manera, ya en temprana edad, un judío ortodoxo aprende que los nojudíos son equiparados a los perros, que es pecado loarlos, etc. Es un hecho que en ese sentido, los libros de enseñanza tienen peor efecto que el Talmud... De multitud de textos pedagógicos, he elegido el más popular en Israel que aparece en muchas reediciones baratas que fueron financiadas por el gobierno israelí.»

(Israel Shahak, «Jüdische Geschichte, jüdische Religion», p. 173.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Asusta que el Profesor Israel Shahak, humanista judío y luchador por los derechos cívicos, justamente confirme lo que hasta ahora se consideró como habladurías de antisemitas. Pero es verdad que en Israel es difundido una interpretación de la Torá y el Talmud que clasifica a los no-judíos como seres inferiores.

do: en todos los ámbitos se corrobora que la religión cristiana está íntimamente emparentada con la judía.

- 2 Eso no es cierto: Jesucristo precisamente se opuso a la antigua fe, marcando claramente las inevitables diferencias: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.»<sup>2</sup>
- 3 Su mensaje no está vinculado para nada al judaísmo que afirma que los no-judíos son equiparables a los animales mientras que los judíos son el pueblo elegido. Jesús dice justo lo contrario, que todos los hombres son hermanos y que hay que apreciar a todos por igual.
- 4 Cuando los cristianos aceptan la religión judía y la protegen de la persecución, lo hacen por el motivo de la tolerancia pero no por ningún tipo de parecido ideológico.
- 5 Su religión instruye al judío a no practicar la usura con los suyos pero del resto de la humanidad la debe cobrar. Por el contrario, Jesucristo predica perdonar las deudas a todos los hombres.
- 6 Por eso, un pueblo de tradiciones judías no debe dictar la política comercial del mundo ya que no considera pecado el enredar a los demás en constantes deudas e intereses de usura.
- 7 Muchos de los alemanes más capaces se han distanciado del Cristia-

- nismo y se consideran paganos. ¿Quién les puede amonestar mientras las iglesias contribuyan a la decadencia?
- 8 Aun así, esa gente está equivocada cuando afirma que el Cristianismo fraterniza con el judaísmo. No se dan cuenta de que justo piensan como lo ha previsto el poder imperialista judío y que inconscientemente son instrumentos de la escuela de Frankfurt que ha declarado la guerra a todas las religiones y creencias.
- 9 El Cristianismo no debe ser liberado de su obligación de desafiar el dogma judío que aclama la superioridad racista del «pueblo elegido». En el frente del rechazo contra esa manía religiosamente racista, no se puede prescindir de ninguna religión mundial, secta, ni ningún judío ilustrado.
- 10 Una conciliación del Cristianismo con la manía judía de «ser elegido», correspondería al abandono de los principios del Nuevo Testamento lo que, al final, realmente lo convertiría en una subrama del judaísmo. Así como el nacimiento del Cristianismo fue una consecuencia de la rebelión de Jesús contra la religión hebrea, la fraternización con ella causaría su fin.
- 11 El que ahora objeta que Jesús y los apóstoles fueron judíos, todavía no ha comprendido que aquí no se trata de cuestiones de raza sino de religión y que la procedencia de sus iniciadores no modifica, en ningún caso, los fundamentos teológicos que éstos difundieron.
- 12 Debido a su principio de aceptación de todos los seres humanos, el

# «Cuando en la guerra nuestras tropas asaltan al enemigo, la Halacha les permite y hasta les exige matar también a los civiles inofensivos [ingl.: good].»

(Israel Shahak, «Jüdische Geschichte, jüdische Religion», p. 142.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Es posible que las injusticias cometidas por judíos contra no-judíos hayan sido incorrectamente atribuídas al carácter de los malhechores. Si las conclusiones de Shahak fueran ciertas, es probable que hayan sido las enseñanzas las que motivaron semejantes ataques de dura violencia.

Cristianismo está obligado a la tolerancia y a la no-difamación del judaísmo, pero no a la fraternización con él.

# Capítulo 3°: El silencio cristiano al genocidio.

ANTE los ojos de la iglesia no ha podido pasar inadvertido que la mayoría de las personas hoy día renuncia a reproducirse, en contra de lo que reivindican las enseñanzas eclesiásticas. Tampoco puede haber ignorado que familias de las «naciones ricas», muchas veces, viven por debajo del índice de pobreza.

- 2 Pero no mostraron solidaridad con los que tienen que empeñar la mitad de su sueldo para pagar un alquiler y tienen que temer el mañana por el constante riesgo de perder un trabajo en grandes empresas que se permiten eludir las normas laborales vigentes.
- 3 Las iglesias no pueden no haberse dado cuenta de que en los medios de comunicación sus leyes divinas y sus mandamientos son heridos constantemente mientras que hasta los no creyentes se asombran del silencio religioso ante el declive moral.
- 4 Tampoco resulta inteligible que a las iglesias les dé igual que un pueblo desaparezca o no de una manera tan satánica.
- 5 En el caso de los alemanes, irreemplazables como todos los demás pueblos, se trataba de gente honesta, trabajadora, bondadosa, valiente y mayoritariamente equipada con cabello rubio y ojos azules. Inconfundibles y únicos, como las otras etnias.

- 6 Sin actuar en contra, las iglesias se quedan mirando cómo el pueblo germano, en vez de amar y reproducirse, se está destruyendo moral y económicamente. Se trata de un pueblo leal y fiel, al que la iglesia está dejando morir. El país es un territorio honradamente adquirido que es abandonado a merced de poderes extranjeros.
- 7 No ha sido un terreno apropiado a base de asesinatos y matanzas, como el israelí o el imperio americano, sino que fue ganado al bosque y al mar a lo largo de miles de años de sudor laborioso.
- 8 Quizá la traición al pueblo alemán se haya llevado a cabo cuando, el 18 de octubre de 1945, fue proclamado el «reconocimiento de culpa de Stuttgart». La iglesia evangélica alemana entonces le achacó la culpa colectiva a Alemania en vez de asumirla sola. Todos los reproches, también los de las fuerzas aliadas y de las propagandas imperialistas, fueron atribuídas sin ningún criterio al pueblo alemán.
- 9 Tampoco se dan cuenta de que con la extinción de los pueblos de Occidente su religión también se extinguirá pues la etnias inmigradas no cambiarán su fe original que tan fuertemente arraigada está en su consciencia mientras la religión cristiana está perdiendo gradualmente toda tradición ideológica.

# Capítulo 4º:

# Las religiones fieles a Cristo se llaman Cristianismo e Islam

SI hoy día, en «círculos cristianos» se habla de las «tres religiones de

«Cuando un judío tiene contacto íntimo con una persona no-judía, sea una niña de tres años, una mayor, casada, soltera o incluso un niño menor de nueve años, un día esa persona ha de ser matada como un animal por haber tentado al judío.»

(Israel Shahak, *«Jüdische Geschichte, jüdische Religion»*, p. 160/161.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Aunque no hay dudas sobre la autenticidad de esta cita del Profesor Israel Shahak, sí parece inprobable que en la actualidad haya judíos que actúen de esa manera tan brutal. Por lo visto, es demasiado fuerte la influencia de la Haskala, el humanismo judío que originalmente surgió en suelo alemán.

Abraham», se está expresando el cisma, ya que el judaísmo ve en Cristo un objetivo enemigo que es insultado de todas las maneras.

- 2 Cristo, por su parte, critica bastante al judaísmo<sup>3</sup> y no se refiere a la etnia, ya que él mismo y la mayoría de sus seguidores iniciales fueron parte de ella. Como él se consideraba a la vez hijo de Dios y ser humano que proclama el amor y la caridad, vió en la fe de Yavéh una religión que venera el mal.
- 3 También Martín Lutero vituperaba a los judíos. Así como Herodes hizo perseguir a los bebés varones, en 1945, los evangélicos hicieron buscar el escrito luterano «Sobre los judíos y sus mentiras» para esconderlo de los alemanes.
- 4 Pero incluso esa censura tuvo sus descuidos de manera que el escrito se sigue encontrando en bibliotecas de algunos particulares.
- 5 Aunque Mohamed no vea en Cristo al hijo de Dios, sí lo considera un buen profeta. Por consiguiente, una colaboración cristiano-musulmana no resulta tan imposible. Un reconocimiento del credo judío como «religión mundial» no puede ser justificado de manera creíble.
- 6 La inmigración forzada del mundo islámico parece tener el sentido de evitar un más que sensato acercamiento ideológico entre las dos religiones que admiten a Jesucristo. Los problemas con los extranjeros que resultan de la convivencia artificial y estrecha de etnias, impiden que cristianos y musulmanes se puedan entender sin conflictos, aunque

su respectiva tolerancia hacia el otro pudiera posibilitar un buen trato.

# Capítulo 5°: El distanciamiento de Cristo y Lutero.

SI las iglesias rehuyen practicar una resistencia pacífica sin violencia contra el judaísmo, como lo exige la fe cristiana y también la interpretación luterana, y lo consideran afin al Cristianismo, corren el peligro de ponerse del lado de los fariseos.

- 2 Si abandonan la misión de convertir a los judíos y en lugar de eso, se fraternizan con ellos, terminarán como sirvientes de la creencia racista del «pueblo elegido».
- 3 Eso sería el fin del Cristianismo. Además, una iglesia que no defiende sus intereses no es respetada ni por los propios feligreses.

# Capítulo 6º: Decadencia eclesiástica por parte de Roma.

Y a causó recelo la reivindicación de la prensa de «renovar» y «reformar» la iglesia en Alemania. Algunos pocos ya sabían que los medios de comunicación estaban en manos del imperio americano y que ésto no podía significar nada bueno.

2 Justo los diarios y revistas que eran famosos por ser antirreligiosos, pésimamente fingían preocupación por el futuro eclesiástico. Se formaron movimientos que atrajeron cientos de miles de miembros que creían servir a la fe, proponiendo o solicitando todo tipo de innovaciones ideológicas.

158 Carta 14ª

«Es un pecado grave, cometer cualquier forma de engaño [...] de cara a un judío.

De cara a un no-judío, sólo está prohibido cometer un engaño directo. El timo indirecto es permitido mientras no resulte en adversidad o insulto a un judío o a su religión.»

(Israel Shahak, «Jüdische Geschichte, jüdische Religion», p. 164.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

Para un cristiano es difícil creerse que exista una religión que permita timar a otra gente, pero para el mundialmente perseguido judaísmo eso ha sido una estrategia importante de supervivencia. Si nos fiamos de las revelaciones del Profesor Shahak entonces, por ejemplo, en un juicio, la palabra de un testigo judío no tiene validez mientras lo dicho no sea demostrado con hechos.

- 3 Esas innovaciones apuntaban a «democratizar» la iglesia, cuestionar el matrimonio, permitir el aborto, abrirse a la masonería, <sup>4</sup> fraternizar con los judíos y representar los intereses para la islamización de Europa por medio de la inmigración.
- 4 La reclamada «modernización», en Austria, sacó a la luz a personajes como el Padre Udo, el Prelado Schüller, el Obispo Stecher, el Cardenal König o la párroco Knoll, una cazadora de nazis que hizo eco de su gran amor por los extranjeros.
- 5 El miedo a tales reformas hizo que hasta los más esmerados se negaran a aceptar cambios que sí hubieran hecho falta, como la abolición del celibato ya que cualquier modificación hubiera incluído la aceptación forzada de medidas que suponen la ruína para la iglesia.
- 6 El sociólogo judío, Ken Sanchagrin, publicó una estadística sobre la fe de los americanos y concluyó: «Cuanto más liberal es una comunidad religiosa, más feligreses pierde. Las iglesias americanas que crecen, se rigen con el conservadurismo. Mientras se vacían los bancos de los luteranos y presbiterianos, [...], los templos de los mormones registran una creciente afluencia.»<sup>5</sup>
- 7 Un único obispo católico de Austria, Kurt Krenn, percibió que son los reformadores los que esconden el cuchillo en sus ropas y se opuso a las innovaciones telédirigidas y aplaudidas por los medios de comunicación.

# Capítulo 7°: Sobre la fe judía.

EL mundo le debe al humanista judío y luchador por los derechos civiles, Israel Shahak, un retrato sin tapujos de los fundamentos teológicos judíos. Él describe la manera de pensar y la moral judía de una manera franca y desvela detalles que, hasta ahora, sólo se conocían a través de lo dicho por los antisemitas.<sup>6</sup>

- 2 Explica que un judío ortodoxo aprende desde pequeño que los no-judíos son equiparables a los animales y señala que los textos que contienen semejantes pensamientos, son financiados y difundidos por el gobierno de Israel.
- 3 Así, está permitido el fraude y el perjurio contra no-judíos, y también se concibe la matanza de civiles inocentes no-judíos.

# Capítulo 8°: Los judíos y el tráfico de esclavos.

El rabí Maimonides, aclamado como gran filántropo, ya en la Edad Media, había permitido el secuestro y la venta como esclavos de niños no-judíos. Shahak constata el importante papel de los judíos en el mercado de los esclavos, que hace resultar hipócritas las actuales organizaciones judías que pretenden defender el derecho y la igualdad de la gente de color.

2 Shahak critica el genocidio de otras etnias que – considerado un buen hecho – está presente ya en el Antiguo Testamento y se estira por toda la historia judía. Reseña el diálogo de los ju-

«Trevor-Roper también es uno de los pocos historiadores modernos que mencionan la participación mayoritariamente judía en el mercado de esclavos de la edad media entre[...] Europa y el mundo musulmán [...]. Para fomentar esa repugnante práctica [...], Maimonides, en nombre de la religión judía, dió permiso para secuestrar a niños no-judíos...»

(Israel Shahak, «Jüdische Geschichte, jüdische Religion», p. 200.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La sinceridad del Profesor Israel Shahak es asombrosa: todo lo que hasta ahora se debería haber revelado pero fue reprimido, él lo dice abiertamente. El que tiene visión de futuro, reconocerá que la asimilación del pasado judío también será positiva para el propio pueblo. La igualdad ante la ley es la única protección contra el antisemitismo.

díos religiosos con el diablo y sus ingenuos intentos de burlar a su Dios. Da paradigmas del desprecio por lo no-judío con ejemplos como que una niña de tres años debe ser matada si ha impulsado a un judío al coito.<sup>7</sup>

- 3 El hecho de que los líderes judíos alemanes se solidaricen con el Estado de Israel sin siquiera reseñar los defectos de éste, causa preocupación si se tiene en cuenta que allí se difunden semejantes tesis y panfletos.
- 4 ¿Quién desea renunciar al principio de igualdad si se imagina que judíos fundamentalistas pueden ejercer el poder sobre no-judíos, escribiendo su historia y predicando la moral?

# Capítulo 9°: Sobre el pesimismo de Shahak. ¿Quién es el rabino Moishe Friedman?

SHAHAK, un representante del humanismo judío que surgió en Alemania (Haskala), traza un boceto de la religión judía que apenas se diferencia de los clichés antisemitas, sino que hasta los confirma.

- 2 En principio, parece una revelación positiva ya que Shahak disculpa el mal atribuído a los judíos con la influencia de la religión oscurantista negando así cualquier relación genética o racial con el mal. De esta manera, contradice los argumentos de los antisemitas.
- 3 De cualquier forma, este tipo de argumentos es insoportable y no corresponde a la visión del mundo del humanismo alemán, ni a las experiencias personales que la gran mayoría de la gente

ha tenido con personas de origen judío. Por eso, la explicación de que la actuación malévola del judío se deba a su creencia, es muy palpable.

- 4 Pero también existen puntos de vista ortodoxos que impulsan la esperanza de que esta religión efectivamente permita otras actitudes que las que se enseñan en las escuelas israclíes, como objeta el Profesor Shahak.<sup>8</sup>
- 5 Al Dr. Gerhard Frey de la «National-Zeitung» [Diario Nacional], le debemos que las concepciones ortodoxas del rabino Moishe Arye Friedman hayan sido presentadas al gran público. Friedman, que aplica el término «ortodoxo» a un concepto mundial humanista con matices críticos ante la situación de Israel y Palestina, califica a las fuerzas hebreas negativas, supuestamente motivadas por la religión, como «judíos reformados».
- 6 Se remite al teólogo judío, Samson Raphael Hirsch, que fundó este movimiento «neo-ortodoxo» y desarrolló una ética y un dogma que fue practicado en la Alemania del siglo XIX.
- 7 Sin querer desvirtuarlas como falsas o exageradas, hay que reconocerle el matiz pesimista a las tésis de Shahak: debería haber mencionado las doctrinas de Samson Hirsch y de sus actuales representantes como el joven rabino vienés, Rabbi Moishe A. Friedman.
- 8 Aunque sus adeptos no sean demasiado numerosos y su influencia aun débil, es imprescindible tener en cuenta su postura espiritual en este contexto que los hace testigos del intento de una in-

«La escuela y la prensa son los dos puntos de partida desde los que el mundo se deja renovar y refinar sin sangre ni violencia. La escuela alimenta o envenena el alma del niño, la prensa alimenta o envenena el alma del adulto. Ambas se encuentran en manos de una inteligencia no espiritual y devolverlos a las manos del espíritu sería la máxima tarea de cualquier política idealista, de cualquier revolución idealista.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 37.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La dominación exclusivamente judía sobre el sistema de educación en Austria no sería ventajosa. El ministro de educación y ciencias de este país, Rudolf Scholten, en su momento introdujo dos escalas diferentes: para los niños austríacos, impulsó la escuela «multicultural», mientras que a los menores de origen hebreo los quiso ver en escuelas judías, aislados de otras religiones y etnias.

terpretación reconciliadora de la Torá y el Talmud.

# Capítulo 10°:

# Fundamentalismo cristiano y Estado judío: antisemitas que ansían el apocalipsis para Israel.

PARALELAMENTE a la actual floración del fundamentalismo judío y musulmán, está surgiendo un «fundamentalismo» cristiano degenerado que ampara el Antiguo Testamento.

- Por lo visto, su radio de expansión se limita a los Estados Unidos, su origen apunta al Calvinismo y a los «Pilgrim Fathers». El humanista austríaco Georg Hoffmann-Ostenhof afirma en su artículo «Antisemitas para Israel»: «Por el contrario, los republicanos [...], repetidas veces eran antisemitas como, por ejemplo, Richard Nixon, según sus biógrafos. Entonces, ¿porqué tanto amor hacia el vil Sharon? Más que el lobby judío, habrá sido el cristiano el que dió el impulso.» Después, Ostenhof cita al predicador Pat Robertson, que se autodefine como enemigo de la «judeo-masonería»: «Te doy esta tierra en la que eres un extraño, dijo Dios a Abraham. O sea, que no se la dió a los palestinos.» Ostenhof menciona a más representantes de las corrientes cristianas: «Los creyentes estamos todos detrás de Israel.»
- 3 Ostenhof describe al dictador americano, George W. Bush, como exalcohólico inestable, al que se le ha aparecido Cristo para rehacer su vida. El mundo se asusta.

- 4 De hecho, en él el entusiasmo religioso y la encomendación divina para hacer ataques de guerra, convergen armónicamente en los intereses de las empresas petrolíferas americanas.
- 5 Sin embargo, entre los judíos americanos, se levantan voces, como en el «*Jewish Bulletin*» de California, que advierten de cualquier acuerdo con la «derecha» cristiana.
- 6 Dicen que los fundamentalistas cristianos, de todas las formas, siempre habían sido antisemitas y los judíos sólo son «carne de cañón» para el esperado apocalípsis.

# Capítulo 11°: Conclusión de la Carta 14ª.

OBSERVANDO la ejecución de poder americana contra el mundo, se evidencia cada vez más que, aunque el plan Kalergi haya sido maquinado por la conspiración de una minoría judía racista, justo tuvo su auge cuando el imperio creía necesitarlo.

- 2 Atribuírles todas las falacias y atrocidades cometidas por los Estados Unidos a los judeo-americanos, sería ocultar la verdad. No pueden ser achacadas al poder financiero judío y, mucho menos, a la silenciosa mayoría judía. Tras el golpe a la Reserva Federal en 1913, la élite económica judía comparte el mando con los fundamentalistas cristianos.
- 3 El eslogan de las «tres religiones mundiales» según el cual, Judaísmo, Cristianismo e Islam deben figurar relacionadamente, es falso. Es ininteligible el culto del Antiguo Testamento por

«Por eso, hay que ser prudente con los consejos a Israel: en Israel viven 3,6 millones de judíos y 800.000 árabes. En los territorios ocupados se cuentan 1,4 millones de árabes más. El índice de natalidad árabe es mucho más alto que el israelí. Dentro de poco, bajo dominación israelí, habrá más árabes que israelíes y vivirán como súbditos sin derechos... ¿Acaso el estado de Israel se fundó para eso?»

(Hans Rauscher, en: «Kurier», 29. 12. 1987.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

Asombra la preocupación de Hans Rauscher - quien no oculta su simpatía hacia los EEUU - por la alta natalidad palestina en Israel. ¿Qué noción nacional venera Rauscher? ¿La de Herder? Sí, pero sólo en Israel. En Austria y Alemania, la natalidad de los extranjeros y las cuotas de nacionalización no pueden ser suficientemente altas para él. ¿Acaso el Estado de Alemania se fundó para eso?

parte de las sectas cristianas de los EEUU de las que surgió la fraternización judeo-cristiana.

- 4 Semejante comportamiento dudoso que se basó en la ductilidad del Papa Juan XXIII, no encuentra apoyo en la actitud del actual Papa Wojtyla. No por nada, esta fraternización sería lo mismo que abjurar de Cristo: los primeros cristianos nunca fueron herederos ni renovadores de la tradición mosaica, sino sus enemigos.
- 5 Jesús se opuso a la locura de que los judíos fueran un pueblo elegido y negó que los demás fueran inferiores o incluso animales proclamando justo lo contrario: que todos los hombres son

- hermanos y que «el prójimo» no sólo es el compatriota sino cualquier ser humano, sin importar su raza o religión.
- 6 La colaboración entre las dos religiones mundiales, el Cristianismo y el Islam, no tiene obstáculos. Ambas se dirigen a toda la humanidad y veneran a Jesús, o bien, como hijo de Dios, o bien, como gran profeta.
- 7 Respecto a los judíos, la tolerancia del Cristianismo debe prevalecer ante el diálogo, pero éste sólo es posible con los seguidores de rabinos como el arriba mencionado Friedman. Acuerdos o asociaciones con otros, son una abjuración de Cristo.

\*\*\*



Nota del Prof. Guido Raimund:

Cuando el infiel obispo, Reinhold Stecher, desde su cargo se declaró a favor del mestizaje de Kalergi («No nos queremos guisar en la salsa alpina»), la logia judeo-masónica, B'nai B'rith, le concedió una medalla. Tras jubilarse, insultó al Papa sin consecuencias, ya que la fiscalía no intervino en ese delito. ¿Cumple acaso una orden secreta de las logias?

# Sobre la dictadura económica

# Capítulo 1º: Sobre los intereses y su acumulación.

KONRAD Lorenz afirmó que en este mundo nada puede crecer eternamente, por lo que una economía que está basada en un constante crecimiento no puede permanecer.

- 2 En la búsqueda de razones de por qué la economía popular debe aumentar permanentemente aunque los índices de población disminuyan, se trasluce una anomalía<sup>1</sup> en el sistema monetario que generalmente es considerada una normalidad: la usura.
- 3 Mi amigo, el párroco Robert Viktor Knirsch, me hizo entender que, tanto en la religión cristiana como en la musulmana, está prohibido cobrar la usura.
- 4 Martín Lutero dijo: «¡La usura fue inventada por el diablo!». Cristo ahuyentó con el látigo a los prestamistas del templo. Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento, se conocía la necesidad de perdonar las deudas: Cada siete años, en el llamado «año de júbilo», los deudores fueron liberados de todas sus pagas.²
- 5 También, los judíos tenían prohibido cobrar intereses del prójimo.<sup>3</sup> Según el Prof. Israel Shahak<sup>4</sup>, bajo «prójimo» no se entendía a cualquier persona cercana, como en el Cristianismo, sino sólo a los pertenecientes a la

propia etnia. Por el contrario, cobrar intereses a no-judíos era una práctica bien vista. Por otro lado, cabe reseñar que los cristianos tampoco se atienen a la prohibición usurera de su religión y también cobran intereses a amigos y enemigos.

# Capítulo 2º:

Los intereses son anormales porque el dinero no puede multiplicarse per se. Condenado al fracaso desde su nacimiento.

**E**L sistema monetario de Occidente siempre vuelve a fracasar, como sucedió ya, en la crisis del 1929.

- 2 En esa época, la generación de mis abuelos perdió todos sus ahorros. Ésto es difícil de hacérselo entender a personas pudientes que desde siempre parecían pertenecer a los ganadores del sistema.
- 3 El dinero no puede multiplicarse sólo, no puede producir nada. Como el estallido es inevitable porque, en realidad, los intereses devengados no existen, los infieles pronto serán receptivos para este mensaje. Hay indicios del próximo «crac» que podemos reconocer e interpretar.
- 4 «¿Quicre hacer trabajar su dinero en nuestra sucursal?», así le invitan los asesores. Pero el dinero no puede trabajar, únicamente los seres vivientes pueden trabajar.
  - 5 Todos aquellos que no invirtie-

# «¿Sabía que la homogeneidad linguística es un requisito vital para la eficiencia económica? Cuantos menos idiomas se hablen en un país, más alta es la renta per cápita.»

(S. Mauthner-Weber, en: «*Kurier*», 20. 2. 2000, p. 21.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

La mala intención de los inventores de la multicultura no se puede expresar mejor que con esta verdad de Perogrullo. La maldición que sufren los estados multiétnicos, su desgarro interno y las fuerzas centrifugales que los destruyen, son un hecho. Por eso, multicultura no es ningún delito menor porque saben lo que hacen...

ron su dinero en futuras generaciones sino en bancos «para que trabaje», verán peligrar su pensión.

# Capítulo 3º: ¿Hubo alguna vez un mundo sin deudas?

Cuando Robinson Crusoe terminó en su isla, pudo hacer algo que hoy está prohibido a millones de personas por falta de dinero: pudo fabricar herramientas, cultivar el campo silvestre y saciar su hambre.

- 2 Le estaba permitido que no le faltara de nada. El trabajo es más antiguo que el dinero y la usura.<sup>5</sup> También en la edad de piedra, el ser humano podía trabajar lo que quería sin deber nada.
- 3 Nunca estuvo amenazado el puesto de trabajo de un indio, su ocupación a jornada completa estaba asegurada aunque no estuviera sujeta a intereses o capital de inversión. Ningún hombre prehistórico ni ningún indio llegaba al mundo con una deuda estatal a sus espaldas.

# Capítulo 4°: Los mensajeros de la muerte de la economía en Occidente.

ARGENTINA es, según la relación entre su índice demográfico y su expansión territorial, el país agrario más rico del mundo. Planicies fértiles y un buen clima posibilitan una ganadería vacuna sobredimensionada y una cosecha de trigo generosa hasta la excedencia. A pesar de eso, ahora el pueblo pasa hambre porque no dispone de dinero para comprarse comida.

- 2 Algo parecido pasa en Brasil, donde la gente está asentada sobre un mantillo natural de siete metros pero vive en la pobreza o no puede adquirir millones de kilómetros cuadrados de tierra de barbecho ni para construírse una choza.
- 3 Muchos creen que eso se debe a la raza y la mentalidad laboral: «no querrán trabajar», pero eso no es cierto.
- 4 Referente al rendimiento económico, hay diferencias indiscutibles entre los pueblos.
- 5 Pero en Sudamérica todas las etnias están representadas: al lado de los sucesores de africanos e indios encontramos a nietos de españoles, portugueses, italianos o alemanes y ninguno de los grupos está a salvo de la catástrofe económica que está durando años y esclaviza a gentes en suelo rico y paradisíaco. Están esclavizados por una carga de deudas que otros les impusieron y por una política de paridad monetaria con la que los dirigentes se aseguraron una ganancia quíntuple.

# Capítulo 5°: Duisenberg y Tietmeyer no fueron escuchados.

Por lo visto, Alemania parece haber perdido la capacidad para una opinión pública. La verdad se hunde en medio del exceso de noticias. Así, la revista «Der Spiegel» desveló las turbadoras declaraciones de los dos mayores expertos europeos en asuntos monetarios, el presidente del Banco Federal alemán, Tietmeyer, y el

«No sólo los ya activos reporteros sino también los estudiantes de publicidad y otros expertos en diarios como el, más tarde, presidente del instituto de ciencias de prensa de la universidad de Viena, Kurt Paupié, pudieron disfrutar de ese programa que tenía como objetivo la 'US-indoctrination in basic newspaper principles' [indoctrinación estadouni-dense de los principios de la edición de diarios]. Por lo visto, algunos participantes ya habían absorbido esos principios antes de su estadía en los EEUU. Así, Hugo Portisch menciona en su currículum que la lucha contra las enseñanzas nazis y la incondicional colaboración con Occidente ya formaba parte de su trabajo en la *Wiener Tageszeitung*.

'Con multitud de artículos les acerqué a los lectores austríacos la manera de vivir, política y las más importantes personalidades de los EEUU.'69

Este programa periodístico, cuya honestidad y parcialidad no deben ser puestas en duda, no experimentó debilitamiento por la participación en el programa de intercambio.»

(Hugo Portisch, famoso periodista judío en Austria, citado por: Reinhold Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 124. Fuente de la nota 69:

National Archives Washington, D.C., 511.63/3-1450, solicitud de Portisch del 30. April 1950.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

Por lo visto, esto es la «prensa libre» de Occidente: está sujeta a la potencia ocupacionista de los Estados Unidos y a su «relato de la historia». Así, a través del «nationbuilding» y el «babysitting for nations» apoyado por Portisch, pudo ser bautizada la «nación austríaca» planeada por Stalin y bendecida por América.

presidente del Banco Central europeo, Duisenberg. Los dos se pusieron de acuerdo en declarar algo espantoso: que todos los años, a través de las manipulaciones con la moneda del dólar, los EEUU se financian

- a) su déficit presupuestario y
- b) su industria armamentista por el resto del mundo.
- 2 Esto supone unas pérdidas de un billón de dólares, según los expertos. La mayor parte de esta suma para protección global, corresponde a las naciones industrializadas. Alemania, por ejemplo, tiene que contribuír con 80 mil millones de dólares anuales.<sup>7</sup>
- 3 A ésto se agregan 10 mil millones de euros robados por los aliados americanos en forma de patentes y espionaje industrial, y otros 10 mil millones por gastos de ocupación.
- 4 Ya sólo la «amistad» con los EEUU le cuesta a Alemania cerca de 100 mil millones de euros anuales. Es extraño que las revelaciones de Tietmeyer y Duisenberg no hayan sido acogidas por los demás medios de comunicación, y que ningún partido se haya declarado en contra de la «amistad germano-americana», que ningún sindicato haya llamado a manifestaciones contra ese desangramiento al que los USA condenaron al trabajador alemán.
- 5 Fue como si nada hubiera sido dicho o descubierto jamás.
- 6 Las consecuencias están a la vista: ¡57 por ciento de impuestos! Para comparar: en la Segunda Gue-

rra Mundial, una época difícil, el impuesto sobre el salario sólo era del 20 por ciento.

- 7 Como no sólo toca pagar el tributo que los EEUU restan de los impuestos, sino también los intereses compuestos del «endeudamiento estatal», las cargas se elevan desmesuradamente.
- 8 Si se pudieran ahorrar los pagos de intereses por endeudamiento estatal, cada familia con dos hijos tendría 600 euros mensuales más a su disposición. El final de la solvencia nacional se acerca.

# Capítulo 6º: El milagro de Wörgl.

Cuando en 1930, la crisis económica azotó Austria con 700.000 desempleados – sin contar las mujeres – un pequeño municipio recurrió a una medida alternativa.

- 2 En vez de dinero, el alcalde de Wörgl en Tirol, Unterguggenberger, extendió «resguardos de trabajo» que sustituían los billetes convencionales sin intereses y, por tanto, no eran almacenados sino usados. En poco tiempo, hambre y desempleo fueron vencidos y Wörgl se encontraba como una paradisíaca isla en medio de un territorio perseguido por la miseria.
- 3 Después de que «el milagro de Wörgl» traspasara las fronteras, las autoridades procedieron contra este municipio abriendo otra vez las puertas a la pobreza. El descubrimiento de un nuevo sistema comercial que impidiera las especulaciones financieras y bancarias, había sido demasiado arriesgado para la soberanía mo-

«Ahora también se pudieron imponer las agencias americanas, AP y UPI, así como la agencia británica Reuters. Con esto, se introdujo un cambio decisivo. El monopolio de preguerra de los servicios de información franceses y alemanes se rompió así por las agencias angloamericanas. Por cierto, en 1946, el servicio de noticias americano fue decisivo en la fundación de la austriaca Presse Agentur (APA); AP y Reuters se convirtieron en los suministradores de noticias más importantes para la APA.»

(Reinhold Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 122.)

# Nota del Prof. Guido Raimund:

El, más tarde, líder del World Jewish Congress (WJC), Dr. Nahum Goldmann. (véase cita en p. 97) enseña que detrás de la palabra «democratización», también se puede ocultar un ataque a la democracia. Para ello, es importante falsificar las noticias y manipular las opiniones.

netaria internacional y pudo ser frenado a tiempo.

# Capítulo 7°: Gottfried Feder y el Tercer Reich.

CABE reseñar algunas valoraciones contradictorias sobre el desarrollo de la política monetaria y la economía en el Tercer Reich. El reformador económico Albert Lämmel, coeditor del diario «Der Schlüssel», que proclama la economía libre de deudas, ve a Gottfried Feder como padre del desarrollo de la Alemania nacionalsocialista.

- 2 Por otro lado, los enemigos del Tercer Reich afirman que los seis millones de desempleados sólo se retiraron de las calles y el desarrollo económico sólo se efectuó gracias al rearme de las nuevas milicias.
- 3 Este argumento parece lógico pero condiciona una duda sin resolver: entonces, ¿por qué los Estados que van mal no inician el rearme de la misma manera? Percibiendo la crisis que se avecina, hacen justo lo contrario e ¡inician el desarme! Si el rearme cuesta dinero, entonces, ¿de dónde lo sacó Hitler? ¿o, acaso el rearme trae dinero? Entonces, ¿por qué las fuerzas armadas alemanas reducen plantilla desempleando a 100.000 hombres?

# Capítulo 8°: Los judíos alaban la política económica de Hitler.

EL famoso filósofo judío Sebastian Haffner opina sobre Hitler: «Entre todos los méritos, ensombre-

ciéndolos, hay que mencionar, en primer lugar, su milagro económico.»<sup>10</sup>

- 2 También el gerente del Yad Vashem-Museum y «Profesor de estudios sobre el Holocausto», Dr. Yehuda Bauer de la Hebrew University en Jerusalem juzga positivamente la política monetaria del Tercer Reich: «Algunas de las medidas de adquisición fueron financiadas por acuerdos bilaterales que habían sido encauzados por el genio financiero a servicio del nacionalsocialismo, Hjalmar Schacht...»<sup>11</sup>
- 3 El alejamiento del libre comercio, de libres cursos de divisas y de la política de deudas convencional que Hjalmar Schacht concibió a raíz de las ideas de Gottfried Feder, apoya los juicios del Profesor Yehuda Bauer y Albert Lämmel.

# Capítulo 9°: La renuncia china al comunismo y al dólar.

En la actualidad, el modelo chino con moneda independiente del dólar y un sistema estatal democratizado por el derecho a imprimir billetes, supone una amenaza para la potencia imperialista de los Estados Unidos. Con un crecimiento anual del 10 por ciento, amenaza con abrirle los ojos al mundo distanciándose del fraude de la Reserva Federal que sólo puede ser mantenido con la actitud amenazante de la sexta flota.

2 En la historia de la humanidad, la usura sólo ocupó un breve espacio de tiempo. Tras la floreciente época gótica, Europa sufrió la usura. Los Es-

«La plutocracia europea -al contrario de la americana- descuida su misión étnica y estética: los benefactores sociales a gran escala son tan raros como los mecenas de arte. En vez de ver su razón de ser en el c a p i t a l i s m o s o c i a l, reuniendo la crispada fortuna popular en generosas obras de humanitarismo creativo, los plutócratas se creen con derecho a edificar su bienestar sobre la miseria de las masas.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 43.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

En eso, Kalergi está equivocado. La plutocracia americana no es mejor para nada. La tala de bosques, la contaminación de aire y mares, la guerra de ataque, la ley del más fuerte, la desertificación y el endeudamiento global son responsabilidad de ésta.

tados Unidos se fundaron como oposición a la usura de la banca de Inglaterra y su Estado recién perdió el derecho a imprimir la moneda tras el golpe que los banqueros iniciaron con el «Federal Reserve Act» del 22. 12. 1913.

- 3 Hoy en día, la república del pueblo chino, se levanta como un ejemplo mundialmente reconocido de la oposición a la política monetaria del imperio americano. La gran marcha de la renovación económica renunciando al sistema comunista, empezó hace un cuarto de siglo.
- 4 Como primer paso, la agricultura y el comercio se privatizó pasando a manos de empresas familiares de tamaño medio.
- 5 El propio Estado fue reforzado. En el campo de la gran industria estatal, después de años, se pudo invertir dinero libre de cargas e independiente del dólar siempre y cuando la mano de obra estuviera garantizada. El resultado: un crecimiento anual del 10 por ciento.
- 6 China ya está siendo considerada una amenaza para la dictadura americana que, a ratos, la considera parte del «eje del mal». La salvación de la humanidad dependerá de la capacidad de amedrentar de las armas chinas de destrucción masiva.

# Capítulo 10°: La rabia de la economía.

SI la democracia es el gobierno del pueblo, la economía debe estar sometida al pueblo del que parte todo el poder.

- 2 La libre economía es benéfica y tan necesaria para sobrevivir como el fuego que – domado en el fogón del hogar – ayuda a la victoria. ¡Pero cuidado si las llamas incontroladas queman las vigas del techo!
- 3 Por eso, la economía que ha de servir al pueblo, no debe convertirse de sirviente en señor.
- 4 Vivimos en una época en la que la soberanía sobre la «economía popular» ha pasado del estado a manos de particulares donde degeneró en «economía mundial».
- 5 El Estado, desde siempre nuestro tutor, ahora es tachado de fracasado que debe ser incapacitado.
- 6 Comenzó con la anulación de medidas de protección como las aduanas. Resulta que su eliminación no tenía nada que ver con «proteccionismo» sino que siempre se realizaba donde podía ser del agrado de los EEUU: diarios y partidos subvencionados por el imperio con nuestros impuestos y políticos sobornados coordinan la desestabilización del poder estatal.<sup>12</sup>
- 7 En cuanto los pueblos quedan sin amparo, comienza su explotación. Cada vez, más personas comprenderán que «globalización» no significa otra cosa que el sometimiento bajo la aspiración colonialista de los EEUU y sus soberanos monetarios.<sup>13</sup>

# Capítulo 11º:

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como herramientas de los EEUU.

**E**L ex-consejero de Bill Clinton, el

«El estado cultural del futuro será un E s t a d o d e c o n s u m i do r e s: su producción será controlada por los consumidores, no como ahora que el consumo es determinado por los productores. No se producirá para ganar sino para la beneficencia general y la cultura: no para los productores sino para los consumidores. La futura misión de los p a r l a m e n t o s será representar los intereses de todos los consumidores...»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 143.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

También en esto se equivoca Kalergi. Hoy día, el consumidor ha perdido cualquier derecho y se parece a una gallina ponedora en cautividad. Su manera de pensar, su concepto del mundo, su ropa, su cultura, su gusto musical, el color de su coche, el destino vacacional y todo le es inculcado por los medios de comunicación. En letra pequeña figuran los ingredientes venenosos de los alimentos que está obligado a comer. Además, el parlamento no está para representar al consumidor, sino al pueblo.

profesor judío Joseph Stiglitz, que fue echado como dirigente económico del banco mundial en el año 2000 por haberlo criticado, describe en su libro «La sombra de la globalización» las maneras opresivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial: cómo explotan a países, sobre todo, del Tercer Mundo, cómo destituyen sus gobiernos, ordenan medidas imposibles de cumplir y traman endeudamientos que conducen a más pobreza y desempleo.

- 2 Sin ir más lejos, el FMI propuso a los estados industrializados regalar sus reservas de oro al Banco Mundial, <sup>15</sup> con el pretexto de que, de todas formas, ya no las necesitan y, así, las deudas del Tercer Mundo podrían ser saldadas. Pero nadie puede impedir que, en poco tiempo, el FMI no cargue más deudas nuevas sobre esos países.
- 3 Mientras tanto, en Alemania, la carga tributaria ha alcanzado un nivel tan alto como nunca antes. En 1999 los impuestos alemanes eran del 56,1 por ciento del ingreso popular. 16
- 4 El visionario austríaco e ingeniero Walter Lüftl, ex-presidente de la Cámara de Ingenieros austríaca, rememora la bancarrota estatal de 1811 y advierte que algo parecido puede pasar ahora, si bien, se acercará poco a poco y en silencio.<sup>17</sup>
- 5 En su libro de 1984, «Las Fórmulas para la Bancarrota estatal», Lüftl calculó, ya para 1991, un billón de chellines de deuda estatal, lo que, en aquel momento, nadie quiso creer.

- 6 En dicho año esa suma era ínfimamente menor de lo que él había presupuestado y ahora está más que superada.
- 7 Solamente el interés compuesto ya ahoga el ingreso familiar y le cuesta al ciudadano una cuarta parte de su sueldo. El destino que espera a nuestros nietos parece amenazador.
- 8 Ahora el imperio pide que Europa pague la deuda de sus compañeros de sufrimiento los países tercermundistas. Una exigencia asombrosa si se sabe de la carga que ya pesa sobre las propias deudas.

# Capítulo 12°:

# «Criterios de estabilidad»: el eterno crecimiento de deudas.

Los «criterios de estabilidad» de la UE consisten en permitir una acumulación de deudas del tres por ciento anual.

- 2 Imagínese un hogar endeudado cuyas medidas de ahorro consisten en aumentar su déficit cada año.
- 3 Es fácil concluir que un sistema así está obligado a la muerte por más que los comercios rebosen de mercancías.
- 4 Si el sistema monetario se derrumba, el hambre asolará ante almacenes llenos y las antiguas leyes naturales que habían sido dadas por muertas, volverán a demostrar su vigencia.

# Capítulo 13°:

# La baja natalidad y la inmigración propician el derrumbe.

Como la usura reclama la multiplicación del dinero, la economía exige «Por eso, el problema fronterizo europeo sólo se puede resolver con su eliminación. Los dos elementos de esta solución son:

A. El elemento conservativo del «Status quo» territorial, que estabiliza las fronteras actuales e impide la guerra inminente;

B. El elemento revolucion ario, que anula paulatinamente las fronteras en sentido estratégico, económico y nacional para destruir las semillas de futuras guerras.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 173.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Cómo el movimiento paneuropeo de Kalergi se imaginó la anulación revolucionaria de las fronteras naturales, fue demostrado por su colaborador y presidente paneuropeo, Edvard Benesch: con 300.000 asesinatos y expulsiones resolvió el problema de la autodeterminación de los sudetes con un magno genocidio.

un constante crecimiento. ¿Pero cómo va a crecer la economía de un país, si su índice de población decrece?

- 2 La solución, según se dijo, sería el asentamiento de extranjeros. Hubo dos bandos que se unieron bajo ese lema: por un lado, los defensores del racismo judío de los adeptos de Kalergi que pretenden erigir un absolutismo judío sobre una masa de mestizos fácilmente gobernables.
- Por otro lado, están los líderes pragmáticos de la soberanía monetaria que pretenden reemplazar los empleados europeos que se extinguen, por trabajadores de países subdesarrollados. Pero los individuos condicionados por una historia étnica que los destinó a colectar frutas y cuidar rebaños, no pueden sustituir a aquellos que por el clima despiadado se forjaron un espíritu emprendedor para luchar por cada fogón o pelear por las provisiones. Sin una educación que dura varias generaciones, los que pasan hambre en suelo rico, se sienten sobrecargados al tener que suplantar a los que crearon riquezas en suelo pobre.
- 4 A esto se une el problema que, en cuanto al rendimiento laboral, la selección de los forasteros que deciden ingresar en otro país pocas veces es buena. Los exitosos, por lo general, raras veces tienen la necesidad de abandonar su patria.

# Capítulo 14°: La inmigración y el sistema social.

LA política tuvo que reconocer el he-

- cho de que la cantidad de extranjeros que trabajan en Alemania no ha aumentado en los últimos diez años, <sup>18</sup> aunque durante ese período, cinco millones más ingresaron al país.
- 2 ¿Qué pasó? Evidentemente, los recién llegados no se integraron en el mercado laboral sino directamente en el sistema social alemán. La inmigración que oficialmente nos debería beneficiar, se convirtió en una ola de extranjeros que lejos de asegurar las pensiones, las gastan. No refuerzan «la zona económica» de Alemania sino que la debilitan. Se aprovechan de las prestaciones sociales que no existen en su patria y no tienen intención de trabajar o ganar dinero a cambio de esfuerzos.
- 3 El precio de esta equivocada política de inmigración: 100 mil millones de euros por año. 19 Sería suficiente dinero para:
- a) triplicar los fondos de las familias e impedir la desaparición del pueblo alemán;
- b) multiplicar por cinco los recursos para la investigación;
- c) asegurar las jubilaciones para siempre;
- d) duplicar los importes para las fuerzas armadas y, en unión con los demás, oponerse a la paga del dinero de protección que exige el imperio americano.
- 4 La economía alemana fue tan fuerte en el pasado que, ni los tributos a los Estados Unidos, ni las indemniza-ciones a Israel o las contribuciones a la UE pudieron con ella,

# "Ahora, la lucha comercial está reemplazando a la militar: el B o i c o t y el B l o q u e o se emplean en lugar de la guerra; la huelga política en vez de la revolución."

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 183.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Aquí, Kalergi demuestra su capacidad de visionario. Ya el bloqueo del pueblo alemán tras las dos guerras y el embargo del pueblo iraquí entre 1991 y 2003, costó la vida a siete millones de personas, sobre todo, niños y ancianos. Boicot y bloqueo, por lo tanto, forman parte del genocidio.

pero la inclusión de inmigrantes en el sistema social sí la está destruyendo.

- 5 Por otra parte, con ésto, la «constante inmigración» también se extingue:
- 6 Los millones de extranjeros, beneficiados por las ayudas sociales, le quitarán al alemán, o bien, la voluntad, o bien, la capacidad para pagar el propio declive étnico.

## Capítulo 15°: Conclusión de la Carta 15ª. Trabajo para todos.

EL sistema económico y monetario que sufre este planeta, es un fraudulento método basado en la usura. Fue introducida en la Edad Media, avasallando a los príncipes territoriales. En ciclos, este método de usura lleva a la humanidad a enormes crisis que son aplazadas mediante guerras directa o indirectamente iniciadas.

2 Las dos grandes religiones de Cristo, el Cristianismo y el Islam, descartan el cobro de intereses por inmoral. Aparte, la usura es cruel, injusta y antidemocrática. Sólo se trata de que las dos religiones de Cristo se percaten del rechazo conjunto de ese sistema.

- 3 Sin querer mermar la importancia de expertos financieros judíos en el desarrollo de usura y endeudamiento, como, por ejemplo, en la toma de la «Bank of England» y el golpe a la Reserva Federal, en todos los casos hubo no-judíos al lado que siempre se esforzaron en superar a éstos en sus maquinaciones. Pensemos en nombres como Fugger, Welser, Carnegie, Getty, Harriman, Mellon, Morgan, Du Pont.<sup>20</sup>
- 4 Si fuera posible que la visión de Rabbi Friedman y sus seguidores, es decir, la prohibición universal de la usura se impusiera también entre las élites judías, habría empleo para todos los seres humanos en el mundo.

\*\*\*

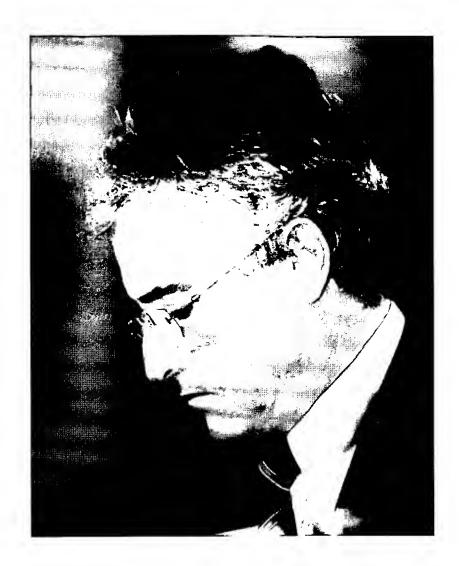

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Ron Sommer es una de esas geniales y exitosas personalidades que se acercan al sueño de la «raza superior judía» en Europa. Su ascensión desde sus comienzos, como pequeño Aaron Lebowitsch, nacido en Israel, hasta su jefatura en la Telekom alemana, es imparable. Estudió matemáticas en Viena y sin más cualificaciones que su programa televisivo y su agudo intelecto, llegó a la cumbre de la parte expresamente privatizada de la Deutsche Post.

## Sobre los métodos del imperio

## Capítulo 1º:

## La guerra como fin último.

LA guerra del imperio americano siempre suponía el fin último para dar continuidad a la política estadounidense.

- 2 Bajo el presidente Bush Junior, por primera vez, el mundo está presenciando una posición que prodiga abiertamente la arbitrariedad, la tortura y la guerra de ataque.
- 3 En Marzo de 2003, con el asalto a Irak excusado como «golpe preventivo», «liberación» y justificado «por pertenencia de armas de destrucción masiva», los EEUU prepararon las vías para una futura política de piratería que se ahorra toda diplomacia y pasa por alto los derechos humanos.<sup>1</sup>
- 4 Mientras hasta hace poco, la guerra era la consecuencia lógica de la política estadounidense, ahora la guerra ocupa el sitio de la política.

## Capítulo 2º: Sobre «democratización», «gobiernos de marionetas» y «terror cultural».

En seguida después de sus victorias militares, el imperio suele «democratizar» al país vencido. Este procedimiento radica en suprimir la situación democráti-

ca.

2 Las «medidas de democratización» primero consisten en excluir partes de población, partidos o funcionarios de la vida política.

- 3 Después, se influencia la prensa para reprimir la libre opinión del público.
- 4 Posteriormente, se elige a marionetas para designarlos como líderes políticos manipulables.<sup>2</sup>

## Capítulo 3º:

## Juicios públicos y tortura.

TRAS la victoria americana, una de las primeras tareas del gobierno de marionetas es la aniquilación de sus enemigos en juicios públicos. En cada caso varía, si estas personas son juzgadas por el propio tribunal,<sup>3</sup> por cortes supuestamente internacionales – pero siempre según normas que los americanos no se aplican a sí mismos –<sup>4</sup> o si la condena se lleva a cabo según señales nacionales de los estados «democratizados».

- 2 En Europa, millones de hombres fueron víctimas de esos asesinatos judiciales.<sup>5</sup>
- 3 En la preparación de estos juicios de posguerra, la tortura es una costumbre americana usual desde hace décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los jovenes soldados de la SS al ser cautivados generalmente eran apuñalados antes de ser torturados individualmente.<sup>6</sup>
- 4 Confesiones falsas sobre asesinatos en masa fueron arrancados por tortura a los principales líderes militares alemanes.<sup>7</sup>
  - 5 Los acusados de los «Procesos

«No es fácil hacerse una idea sobre el hombre al que muchos consideran el más poderoso del mundo: Alan Greenspan, Jefe del Banco Central de los EEUU. No es asiduo de los Talkshows, evita las rondas de discusión, y no da entrevistas... En vez de eso, se ha dejado convencer por el presidente Clinton para seguir en su cargo durante cuatro años más...»

(Mathias Müller von Blumencron, en: «Der Spiegel», n° 2/2000, p. 82.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Si Alan Greenspan es el hombre más poderoso del mundo, entonces, ¿porqué no es mencionado en la historia contemporánea? ¿Y por qué se queda en la sombra mediática? Él y los bancos de Reserva Federal, a las que lidera y que aceleran el endeudamiento mundial, son desconocidos en universidades. La investigación y la enseñanza los evitan como el diablo al agua bendita.

de Nuremberg» fueron obligados a reconocer hojas falsificadas como «documentos» y «pruebas», aunque procedieran de una máquina de escribir de los aliados (Estatuto de Londres). Durante los meses que duraron los juicios, las solicitudes de prueba de la defensa fueron ignoradas mientras que los presos fueron torturados sistemáticamente.<sup>8</sup>

- 6 Solamente dos documentos de esos juicios públicos pudieron ser comprobados tras la guerra por expertos del departamento criminal alemán y la policía austríaca. Los dos resultaron ser falsificaciones.<sup>9</sup>
- 7 También los «Talibanes» y los «combatientes de Al Quaeda» que fueron secuestrados y llevados a la Bahía de Guantánamo en Cuba, fueron encapuchados con nylon para turbarles los sentidos. La permanente falta de aire no sólo crea angustia de muerte sino que deja irreparables secuelas en el cerebro. La misma tortura la sufrieron los presos de la Segunda Guerra de Irak.

## Capítulo 4º: Responsabilidad colectiva. Bloqueo alimenticio y bombardeo de zonas.

Y o, autor de este libro, también fuí víctima del «castigo colectivo» que el imperio americano decretó sobre el pueblo alemán. Los ciudadanos de la supuestamente «liberada» Austria, fueron despojados del derecho de disposición sobre economía y agricultura. La ración diaria calculada fue de 800 calorías por adulto.

2 Al mismo tiempo, la alimentación

de niños hambrientos, que fue propaganda y medida de reeducación en el marco del Plan Morgenthau, pretendía disimular la culpa del imperio que precisamente había sido el responsable de todas las penurias.

3 Por eso, pocos saben que, a parte de expulsiones, deserciones y bombardeos, bajo coadministración aliada, cinco millones de alemanes murieron de hambre. <sup>10</sup>

## Capítulo 5°: Propaganda en vez de información.

Un recurso característico para el imperio es la mentira histórica. Desde la Guerra de Cuba hasta el día de hoy, la tergiversación de los hechos que concierne a acciones enemigas acompaña al imperio como si fuera su sombra.

- 2 La satanización de los alemanes, tramada por Kaufmann o Goldhagen que le confieren un espíritu criminal al pueblo entero, es una piedrita más en el mosaico de los falsos testimonios americanos. En la Segunda Guerra de Irak, se empleó el fraude de la supuesta pertenencia de armas de destrucción masiva así como el supuesto deseo de «democratizar» a este país.
- 3 Estos dos típicos testimonios falsos, que fueron difundidos por una prensa totalitariamente sincronizada, fueron señalados por un gran humanista, el visionario judeo-americano, Noam Chomsky.<sup>11</sup>
- 4 Mientras antiguamente las trampas de la propaganda fueron tendidas al enemigo en secreto, en el año 2002 se

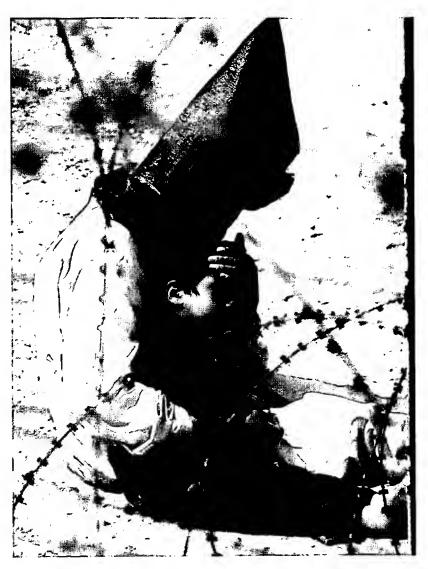

Nota del Prof. Guido Raimund:

Preso de la segunda guerra de Irak -con capucha de nylon en la cabeza- con su hijo. La tortura de presos forma parte de la tradición del imperio de los EEUU, eso también lo saben los ex-soldados de las fuerzas armadas alemanas. El sentido de la capucha de nylon es dificultar la respiración. La falta de oxígeno crea angustia de muerte al preso y no deja secuelas visibles de tortura.

perdió toda vergüenza.

- 5 En el ministerio americano de defensa, fue instalada una «oficina para influenciamiento estratégico» cuya tarea es mentir al mundo y, por lo tanto, también al aliado. <sup>12</sup> Nunca antes en la historia, un imperio reconoció tan abiertamente el uso de la mentira y el mal.
- 6 Ejemplos variados de embustes descubiertos y por descubrir son sembrados en la historia del imperio y demuestran su tendencia de incumplir contratos y falsificar testimonios.

## Capítulo 6°: Asesinato: ¡Dr. Jekyll y Mr. Hyde!.

Es nuevo en la historia de la humanidad el que algunos Estados propaguen abiertamente el asesinato. Son incontables los asesinatos cometidos por la CIA<sup>13</sup> y el servicio secreto israelí, Mossad<sup>14</sup>, y en la prensa se habla de ellos abiertamente o en clave: Allende, Lumumba, Dag Hammarskjöld y Olaf Palme.

- 2 Extrañamente, los gobiernos de los EEUU no se sintieron responsables por los crimenes de sus servicios secretos. Sus aliados de la «asociación occidental de valores» tampoco nunca los responsabilizaron.
- 3 Es como si los servicios secretos llevaran vida propia e independiente y como si sus actos no tuvieran que ver nada con el gobierno estadounidense. El comportamiento de los EEUU y sus amigos recuerda a la historia de terror, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Por desdoblamiento de personalidad, un hombre

es, una vez Dr. Jekyll y otra Mr. Hyde.

- 4 Documentos recién aparecidos, responsabilizan a la CIA del asesinato del luchador por los derechos civiles, Martin Luther King.
- 5 Los EEUU e Israel parecen comportarse de la misma manera, como gemelos: el primer ministro israelí, Sharon, a través de su servicio secreto, condena a muerte a enemigos políticos sin juicio ni defensa y ejecuta los asesinatos de venganza con cohetes y bombas sin importarle la matanza de inocentes. <sup>15</sup>
- 6 El dictador G. W. Bush se ha distanciado de la diplomacia de sus antecesores: proclamó oficialmente el asesinato del presidente iraquí, Saddam Hussein. Frecuentemente ordenó a sus fuerzas aéreas los llamados «golpes de decapitación». Esto es característico para el imperio, así como la aniquilación de la armada iraquí a través del aire, lo cual ya no se puede definir como guerra en el sentido convencional de la palabra. Las armas fueron demasiado desiguales y las cifras de pérdidas, demasiado desproporcionadas.
- 7 Un cazador una vez me relató cómo, estando invitado a una caza en el extranjero, las presas eran perseguidas dentro de las vallas para llevarlas hacia los invitados. El hombre se sintió avergonzado de participar en algo así y se negó a pegar un solo tiro.
- 8 La armada americana actúa en oposición a esa actitud caballerosa. Con orgullo y voz trémula se habla de la Guerra de Irak, en pose heróica los soldados que vuelven a casa se dejan foto-

188 Carta 16ª

«La defensa colectiva de cotos y las agresiones en grupo, son comportamientos que ya se dan en monos que conviven en manadas.»

«3. territorialidad, guerra[.]
Por norma, los seres humanos se aislan de otros grupos de seres humanos y, ya en la prehistoria, se apropiaban de cotos de caza y recolección, fuentes y recursos semejantes que, si hacía falta, se defendían de los demás. Pero en general, desarrollaron convenciones que requerían el respeto por el derecho territorial.»

(Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 83 y 85.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

El confrontamiento entre jovenes alemanes y turcos no se debe a «grupos de extrema derecha» sino que es consecuencia de la política de inmigración. Las quejas de las víctimas fueron interpretadas como gritos de guerra de los culpables.

grafíar ante los ojos del resto del mundo que está asqueado.

- 9 Tan abstraídos están los votantes que no perciben la masacre de inocentes con bombas dispersivas como genocidio, como el descuartizamiento de los indefensos, como la lucha con armas desiguales. La repulsión del mundo ante su propia cobardía queda oculta a los ciegos.
- 10 Han perdido cualquier sentimiento de vergüenza o culpabilidad. Esto
- diferencia drásticamente al gobierno americano de las tribus indias y de la Mafia; estos últimos sí que apreciaban la valentía del enemigo, se atenían a lo pactado y sus fundamentos. Mujeres y niños estaban exceptuados de cualquier represalia.
- 11 La armada de los EEUU perdió cualquier inhibición – como la observada por el etólogo entre lobos que no matan al más débil. Y también el honor.

\*\*\*

«Como prevalece la opinión de que cualquier reconocimiento de diferencias genéticas - sean morfológicas, fisiológicas, o lo que los Europeos eurocéntricos llamamos intelectuales - puede justificar el racismo - o sea, una ambición de dominación de los que se consideran mejores sobre los infravalorados - forma parte de la buena educación negar las diferencias o, si esto ya no es posible, frivolizarlas o explicarlas con supuestas condiciones medioambientales en la juventud. Todo vale con tal de que no sean consideradas de índole genética.»

(Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 159.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Kalergi revela que en sus círculos predomina una gran sabiduría sobre la relación de genes y pueblos. Sin embargo, sus adeptos niegan esa sabiduría y prohíben a las víctimas exponerla — en Austria la «ley de prohibición del NSDAP» se encarga de eso. En Israel no se conoce esa fobia ante intereses raciales. Con los métodos más innovadores como el análisis refinado del ADN, en caso de duda, se puede diferenciar al no-judío del judío obligándolo a abandonar el país. Los líderes judíos en Alemania que siempre se declaran en contra del racismo nunca han protestado contra semejantes medidas israelíes.

## El significado de la masonería

## Capítulo 1º: El mensaje de Fischer al B'nai B'rith.

EL 31 de octubre de 2001, el ministro del exterior alemán, Joschka Fischer, pronunció un discurso ante el congreso de la asociación masónica judía del B'nai B'rith en Berlín.<sup>1</sup>

- 2 En éste aseguró que no sólo sería deseable una mayor inmigración de judíos a Alemania sino, en general, de todo tipo de extranjeros para reestablecer la natalidad alemana («dramatic demographic change»).
- 3 Que Berlín ya sería una ciudad verdaderamente «multicultural» y la mayor capital turca al oeste de Istambul «the biggest Turkish city west of Istambul».
- 4 El tema de la radical transformación étnica de la sociedad alemana ocupó la mayor parte de la breve conferencia y fue ovacionado con gran aplauso por los asistentes judíos.
- 5 B'nai B'rith es la organización judía más grande y antigua de nuestro tiempo y tiene cerca de 500.000 miembros masculinos.
- 6 El Prof. Ernst Klement de Traiskirchen, un profundo conocedor de religión e historia judía, considera a B'nai B'rith como la logia masónica más poderosa de todas. En una carta del 23. 1. 1994, me comunicó que el 7.3.1934 la B'nai B'rith había lanzado un anatema

(Cherem) sobre el pueblo alemán.

- 7 Semejante anatema corresponde a la decisión de dañar seriamente a un pueblo. A eso, el Antiguo Testamento dice: «Ahora, ve y golpea a Amalek, y destruirán todo lo que tiene, y no te apiadarás de él, y matarás desde hombre hasta mujer, desde niño hasta lactante, desde toro hasta cordero, desde camello hasta burro.»<sup>2</sup>
- 8 El mismo embajador israelí en Alemania, Avi Primor, un hombre objetivo, confirmó por televisión un anatema parecido contra España. Ese conjuro, pronunciado a raíz de la inquisición, recién se rompió tras la visita a Israel del Rey Don Juan Carlos I en el año 1992.
- 9 Primor, un testigo creíble, como humanista y sionista negó la existencia de un anatema contra Alemania, de manera que creo ¡espero! que el Prof. Klement haya errado en ese punto.
- 10 En lo que se refiere al significado de la logia de B'nai B'rith, ya antes había encontrado indicios que confirman la valoración del Profesor Klement de la mayor asociación masónica que sólo acoge hombres en sus filas: B'nai B'rith hasta tiene estatus de observador en las Naciones Unidas.
- 11 Es entristecedor enterarse de que la más poderosa de las logias se ha comprometido a la creación de «Eretz Israel», cuando precisamente B'nai

«La política es la enseñanza de la conquista y del uso correcto del poder. La paz interior de todos los países se mantiene gracias a la justicia y a la v i o l e n c i a: la justicia sin violencia conduciría inmediatamente al caos y a la anarquía que son la peor forma de violencia. El mismo destino amenaza a la paz internacional - si su justicia no encuentra apoyo en la organización internacional del poder-. El pacifismo como programa político no debe rechazar la violencia en ningún caso: sólo la tiene que emplear contra a la guerra, en vez de para la guerra.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «*Praktischer Idealismus*», 1925, p. 163.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Kalergi es un obscuro cínico: al igual que Nahum Goldmann propone la «democracia» como recurso para el sometimiento, la «igualdad» como vía hacia la «desigualdad justa», Paneuropa como antecesor del estado mundial judío. Con violencia quiere hacer realidad el pacifismo. ¿Y a un loco tan peligroso los líderes europeos lo aclaman como padre fundador de Maastricht?

B'rith se declara enfurecidamente contra el racismo.

12 Pocos saben lo que el término «Eretz Israel» significa: «Eretz-Israel equivale a un gran Israel que incluye Siria, Irak, Jordania y partes de la península árabe. La constitución de este 'Eretz Israel' requeriría la expulsión de 30 millones de árabes.»<sup>3</sup>

## Capítulo 2º:

## Sobre las logias no judías.

EL año pasado, en la revista austríaca pro-americana y judía «profil», apareció un artículo sobre la masonería. En él se intenta dar un repaso objetivo aunque superficial de la masonería en general. Al enfocar, sobre todo, la masonería nacional que no es muy importante, y tomarla como referente para las asociaciones secretas en general, el contenido resulta un poco deficiente.

- 2 Primero se expone que alemanes de «derechas» como Ludendorff y Hitler, consideraban las logias como centros de poder antiestatal que debían ser combatidos.
- 3 Tras hacer hincapié en «teorías de conspiración de la derecha», se indica que personalidades tan dispares como Winston Churchill y Silvio Berlusconi provienen de estas hermandades secretas.
- 4 El mismo Coudenhove-Kalergi fue masón de alto grado y, en 1923, publicó sus primeras ideas en la «Revista vienesa de Masonería».
- 5 Pero los autores también admiten que la iglesia católica evaluaba negativamente a estas fraternidades por su

fuerza destructiva.

- 6 Defrauda que el presidente alemán Richard von Weizsäcker, el canciller Kohl y el obispo tirolés Stecher hayan aceptado las condecoraciones de la logia judía B'nai B'rith.
- 7 Estos tres individuos defienden o incluso luchan por la política demográfica en Alemania que constantemente introduce extranjeros. Aun así, se dejan conceder medallas por los representantes de un concepto estatal de expansión y racismo. ¡Qué ambiguos!

## Capítulo 3º: Decisiones que excluyen al pueblo.

El reproche que hizo mi amigo, el historiador austríaco, Johann Sauerteig, contra este tipo de fraternidades, no se refería a sus decisiones políticas en concreto.

- 2 Sauerteig se limitó al detalle de que es antidemocrático y por tanto inválido e ilegal todo lo que se decide a espaldas del pueblo sin consultarlo directa o indirectamente.<sup>5</sup>
- 3 Semejantes acuerdos secretos son injustos y sus consecuencias deben ser anuladas.
- 4 Si los masones quieren ser reconocidos democráticamente, deberían renunciar a todo secretismo, abrir sus archivos y reconocer la separación de poderes.

## Capítulo 4º:

## Conclusiones de la Carta 17<sup>a</sup>.

Los francmasones toman decisiones a espaldas del estado y reclaman el po-

«Cita la columna que Lipstadt escribía durante un tiempo para el 'Jewish Spectator' donde condenaba fervientemente el matrimonio étnicamente mixto. Alaba a un rabino que induce a padres a hacerles entender a sus hijos: 'Espero de tí que te cases con un judío.' Tilda a Lipstadt, que dirige el departamento de Estudios Judíos y del Holocausto en la Universidad de Emory de Atlanta, como activista judía.»

(Eva Menasse, en: «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 2. 2. 2000.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

En principio no hay nada que objetar a una educación que aconseja un matrimonio entre iguales ya que la experiencia demuestra que la igualdad cultural beneficia la duración de un matrimonio. Pero entonces, consejos parecidos de padres europeos no deben ser considerados como «racismo».

der para actuar a su antojo aunque jamás hayan sido votados por el pueblo. Términos como «nationbuilding»<sup>6</sup> y «babysitting»<sup>7</sup> vuelven a la mente.

- 2 El diálogo entre los pertenecientes a B'nai B'rith y personalidades estatales y clericales es, como cualquier diálogo, recomendable pero habría que influir en esta logia judía para que abandone el concepto de la expansión en el sentido del «Eretz Israel» y se limite a las fronteras legalmente reconocidas.
- 3 También hay que insistir en la exigencia alemana de poder subsistir en el propio Estado con cultura propia y

- origenes genuinos. Recuerdo que en su momento, Alemania también había reconocido el Acuerdo de Haavara ayudando a la constitución del estado judío.
- 4 La permanencia de la nación de los alemanes también beneficia al estado judío. De otra manera, si el principio del Estado nacional perdiera validez y el Estado de los alemanes fuera abolido con aplausos judíos y reemplazado por hordas errantes y forasteros desempleados<sup>9</sup>, la consideración mundial hacía las restricciones inmigratorias del Estado judío también menguaría.

\*\*\*

«¡Muy estimado Rabino Hier!
[...] La disolución del parlamento realizada por el presidente en contra de la voluntad de la mayoría de sus miembros, a ojos de la población austríaca sería contraria a las decisiones tomadas en elecciones libres y justas.

Aparte, semejante trámite, a la luz de las actuales reacciones internacionales, llevaría a un aumento de votos a favor del Dr. Haider.»

(Carta del ex-presidente austríaco, Dr. Klestil, publicado en: «Der Standard», Viena, 7. 2. 2000.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Los extractos citados dan la impresión de que un subordinado – en este caso el presidente austríaco – tuviera que justificarse ante un jefe – es decir, el Rabino Hier – para evitar ser reprendido. ¿Es éste el tono en el que el jefe de un Estado católico le tenga que rendir cuentas a un rabino extranjero?

### Carta 18<sup>a</sup>:

## Mi plan para la salvación del mundo

## Capítulo 1º: El sentido de la vida es su continuidad.

EL dicho de Konrad Lorenz de que el sentido de la vida es dar vida, lo cito al comienzo, en el medio y, ahora, al final de este libro.

- 2 Sabiendo que cada uno de nosotros fue precedido por una cadena de antecesores que superaron diluvios, caídas de meteoritos, heladas, guerras, hambrunas y pestes durante millones de años para darnos la vida, es nuestro deber, continuar la cadena.
- 3 Sin excepción, cada uno de nuestros antepasados ha engendrado una hija o un hijo desde que la vida salió de los mares. ¿Quién puede romper esa cadena? El que prefiere otra manera de autorrealizarse, se está excluyendo de la eterna ley de selección.
- 4 El que no puede disfrutar de la suerte de la familia, encontrará la felicidad en el servicio a una comunidad más grande o al pueblo. Pero los infieles que se niegan a cualquier servicio a la vida por más que se dediquen a una brillante carrera, sufrirán el castigo irremediable de estar condenados a una existencia sin sentido.
- 5 La familia con su patentada división de tareas entre hombre y mujer, y el estado nacional con su inalcanzada organización de campesinos, herreros, guerreros, poetas y duques, sirven a la

continuidad de la especie, o sea, a la vida.

## Capítulo 2°: El Estado nacional es el Estado normal.

SIN dificultad se puede apreciar la similitud entre familia y pueblo: los dos son agrupaciones consanguíneas formadas para proteger a los débiles.

- 2 Así como la familia es el primer entorno en el que nace lo social de cada individuo, la comunidad del pueblo satisface ese instinto social a gran escala.
- 3 De tal manera surge el irreemplazable «calor del nido» del Estado nacional.
- 4 El Estado nacional siempre debería ser la última instancia en cualquier determinación.

## Capítulo 3º: La fórmula para curar el sistema estatal. ¡Venced a los fariseos con sus propias armas!

**D**EMOCRACIA es autodeterminación. Desde la guerra de secesión, los EEUU han negado ese derecho a todos los pueblos.

2 Autodeterminación siempre se encamina hacia el Estado nacional (Estado normal). Excepto en Israel, el imperio americano combate la idea del Estado nacional en todo el mundo y busca sistemas gubernamentales que esparzan la semilla mortal del estado

# Los nativos se extinguen Washington - En los próximos años, la mitad de los 6000 pueblos nativos del mundo habrán desaparecido. Estudio del Instituto de los EEUU «Worldwatch»

(«BILD», Hamburg, 14. 12. 1992.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Con la desaparición de cada una de esas poblaciones, la humanidad sufre un daño irreversible. Es extraño — la extinción de mariposas y vertebrados nos debe conmover, según dicta «el Gran Hermano» pero debemos estar ciegos ante el destino de las etnias. La verdadera lucha contra el terrorismo sería combatir a los culpables de este genocidio de los pueblos con los medios de la no-violencia.

multiétnico en contra de la voluntad de los ciudadanos.

- 3 La economía del Estado normal se llamaba economía popular. El imperio americano trata de paralizar la función protectora del Estado y romper la economía popular con el pretexto de la «libertad».
- 4 La lucha de América contra los principios de la democracia, que originaron el Estado nacional y su economía partiendo de la autodeterminación, sólo se puede frenar con un arma: ¡con democracia! Si todo el mundo sabe que democracia es autodeterminación y no dominación por potencias extranjeras, si nos fiamos de la palabra de los fariseos, sus marionetas caerán a nivel mundial.
- 5 Es la vida lo que hay que defender, la vida de cada uno, de la familia, del pueblo. La sentencia del poeta Felix Dahn, «¡Sirvo a la humanidad sirviendo a mi pueblo!» ha de ser ampliada al mundo: «El que sirve a los pueblos, sirve a la humanidad.»
- 6 Lo más grande que los humanos pueden hacer para su pueblo, es construirle una casa, edificarle un Estado: el Estado nacional.
- 7 Pero la fundación de un Estado suele partir de una voluntad homogénea del pueblo. Por ello, el proceso de formación estatal constituye el punto culminante de la autodeterminación, o sea, de la democracia.
- 8 Si el Estado nacional no quiere perder su libertad y su constitución democrática, no debe depender de la eco-

- nomía de otros pueblos ni de su codicia territorial. Necesita la economía popular para poder ejercer su función protectora.
- 9 Solamente un pueblo que puede decidir su economía permanecerá en situación democrática. La economía popular sólo se mantiene en el Estado nacional (Estado normal) y éste, por su parte, es el entorno natural del gobierno popular, o sea, la democracia.
- 10 Se ve que las expresiones «Estado nacional», «democracia» y «economía popular» están inseparablemente entrelazadas. El que transforma en realidad uno de estos conceptos, está consiguiendo realizar los otros dos o se encuentra con la necesidad de tener que realizarlos.
- 11 En el campo de la democracia debemos comenzar la lucha: si las exigimos, todas las metas a las que aspiramos se cumplirán.
- 12 Entonces el imperio americano y su dictadura monetaria será de lo más vulnerable, el tirano del mundo de lo más débil, sus mentiras, sus maneras de fariseo de lo más visibles.
- 13 La democracia es el tendón de Aquiles de la dominación financiera que impone a la OTAN, ONU y a la humanidad el terrible yugo de la determinación ajena en forma de «nationbuilding» o ataques nucleares.
- 14 Por consiguiente, la fórmula universal con la que ganar la patria y su economía popular se llama Democracia.

15 «Democratización» es el crimen

«Después de todas las persecuciones, apareció una pequeña comunidad, reforzada por el heroicamente soportado martirio del idealismo y purgada de todos los elementos débiles en voluntad y espíritu. En vez de aniquilar los judíos, Europa, sin querer, los purificó mediante el proceso de selección artificial, criándolos como nación líder del futuro. Cuando la aristocracia feudal estaba por decaer y los judíos se emanciparon, una afortunada providencia regaló a Europa una nueva raza noble espiritual.»

(Richard Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», 1925, p. 50.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

No hay crimen más terrible en el mundo contra la democracia y la humanidad que querer dominar a otros pueblos. Y no hay peor racismo en el mundo que el racismo oculto de los «antirracistas».

con el que el imperio americano engaña a la humanidad desde hace un siglo.

16 Pero «democracia» es la fórmula mágica con la que proscribir la «democratización» y es el arma con el que la humanidad vencerá al tirano.

## Capítulo 4º: La trampa democratizadora.

Tomemos como ejemplo la recientemente terminada Guerra de Irak que supondrá el principio del fin del imperio: con el pretexto de la «democratización», América fue a la conquista.

- 2 Ya poco después del silencio de las armas, tuvo que incumplir sus promesas: a kurdos, sunitas y chiítas les negó el derecho de autodeterminación, a los turcos les tuvo que prometer no dejar volver a Mossul a los kurdos y tuvo que formar un gobierno traidor bajo una minoría de corruptos.
- 3 Forzar a América a la democracia significaría obligarla a abandonar sus bases en la Península Árabe, Europa, y todos los puntos estratégicos, así como, hacer caer el sistema monetario en el propio país.
- 4 Existen resultados de encuestas llevadas a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, que demuestran que los EEUU habían prohibido libres elecciones e impedido las votaciones de 10 millones de alemanes que se encontraban en prisión.<sup>3</sup> Democracia, por lo tanto, también significa riesgo.
- 5 El arma contra el imperio se llama democracia. No se trata de violen-

cia o terror, sino de vencer al tirano aboliendo su sistema monetario.

- 6 Quien actualmente se declara demócrata, corre peligro de ser considerado seguidor del imperio norteamericano.
- 7 La pestilencia de la palabra «democracia» se debe a que la potencia ocupadora americana la utilizó para acaparar su poder. Los falsos testigos y falsificadores de nuestra historia exigieron llamar «gobierno del pueblo» lo que en realidad era un régimen manejado desde el extranjero. Los indecisos, los infieles y los tontos se lo creyeron.
- 8 Ellos abandonaron la palabra democracia sin cuestionarla y dejaron actuar al enemigo que alteró su verdad y tradición germana. Los que no saben, van más allá y se refieren a Hitler en su repudio de la democracia.
- 9 Tenemos que ser conscientes de que democracia no es algo que el mundo pueda aprender de los EEUU, sino algo que América tiene que aprender del mundo.

## Capítulo 5º: La democracia es una condición.

HOY día, la mayoría se cree que la esencia de la democracia son parlamentos, constituciones, partidos y elecciones. Todos esos instrumentos sólo son medios insuficientes para medir la voluntad mayoritaria del pueblo.

2 Por eso, distingo entre la democracia como condición y la constitución democrática. La condición de la demo-

## «SPIEGEL: Entonces, ¿el imperialismo del dólar se ha terminado de una vez?

Duisenberg: No es tan fácil de expresarlo. Pero lo que los americanos ven como un derecho automático, es decir, que los demás estados financien los propios déficit mercantiles a través de las manipulaciones de la propia moneda, a medio plazo, ya no se considerará normal.»

(«Der Spiegel», n° 25/1998, p. 55.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

¿Ha perdido Alemania la capacidad de desarrollar una opinión propia? De esta manera, la revista «Der Spiegel» desveló las asombrosas declaraciones de los dos mayores expertos financieros de occidente, el presidente del Banco Alemán Federal, Tietmeyer, y el presidente del Banco Central Europeo, Duisenberg. Los dos coincidieron en afirmar que no podría seguir siendo así, que los EEUU se liberen de sus dificultades monetarias gracias a la manipulación de la moneda del Dólar, saneando todos los años

a) su déficit presupuestario y b) su industria armamentista Esto supone unas pérdidas de un billón de dólares, según los expertos. La mayor parte de esta suma para protección global, corresponde a las naciones industrializadas. Alemania, por ejemplo, tiene que contribuír con 80 mil millones de dólares anuales. Ya sólo la «amistad» con los EEUU le cuesta a Alemania cerca de 100 mil millones de euros anuales (incluyendo robo de patentes, espionaje industrial, y gastos de ocupación). Es extraño que las revelaciones de Tietmeyer y Duisenberg no hayan sido acogidas por los demás medios de comunicación, que ningún partido se haya declarado en contra de la «amistad germano-americana», que ningún sindicato haya llamado a manifestaciones contra ese desangramiento al que los USA condenaron al trabajador alemán. Fue como si nada hubiera sido dicho o descubierto jamás. («Der Spiegel», nº 8/1998, sobre Tietmeyer: «Se acabaron las deudas que los EEUU acumulan en todo el mundo. donde luego las liquidan manipulando el curso del Dólar.»)

cracia es una condición justa. Es el principio al que yo me debo.

- 3 Al otro lado se encuentran los primitivos aparatos de medición que son las instituciones como los parlamentos, las separaciones de poderes, las constituciones que llamadas «democracias» sólo son sus recursos.
- 4 Aunque aprecie la esencia de la democracia, sus primitivas instituciones más si han sido impuestas por los vencedores me causan recelo. Así como la cabeza es más importante que el sombrero, la esencia de la democracia es infinitamente más importante que las normas del juego ideado para constatar la opinión del pueblo.
- 5 Si hablo de democracia, me refiero respetuosamente a la condición de la justicia.
- 6 Aunque el enemigo abuse diariamente de esa palabra para difundir sus mentiras y engaños.

## Capítulo 6º: La dictadura es democracia si es mayoritariamente querida por el pueblo.

La democracia de la antigua Roma conocía al «dictator pro tempore», elegido para un período de tiempo determinado. En épocas de conflicto, la fuerza de Estado y pueblo podía ser acumulada en manos de un solo hombre.

2 No por nada, el imperio obligó a los ministros de educación y los medios de sus vasallos a ocultar al pueblo que solo aquél poder individual que esté en contra de la voluntad general, es tiranía.

- 3 La regencia de un caudillo germano que, subido al escudo, con gran júbilo había sido elegido rey de la guerra, era mucho más legítimo que el gobierno de George W. Bush, por el que sólo el 24% de los americanos ha votado.
- 4 Sitting Bull, jefe de los Sioux, evidentemente fue apoyado por el aprecio y el amor de su pueblo.
- 5 Nuestros reyes y emperadores reinaban mientras el pueblo así lo quería. De todas las virtudes de su Estado, el poder es lo que el pueblo más venera.
- 6 Por el contrario, los presidentes americanos que alcanzaron el poder a través de donativos provenientes del tráfico de drogas<sup>4</sup> y que ganaron sus «mayorías» con engaño, no pueden compararse a los jerarcas arriba mencionados.
- 7 El norvietnamita Ho Chi Minh venció porque, en su momento, la mayoría de los vietnamitas del Sur había levantado las armas en su ayuda. El gobierno de Fidel Castro—eso lo demuestra el júbilo de las masas durante décadas—está democráticamente arraigado.
- 8 Muchos de los que son calificados «dictadores», fueron llamados al poder por la mayoría del pueblo y gobernaron en condiciones democráticas.
- 9 Pero muchos de los que son calificados de demócratas por los americanos, sólo se lanzan a las minorías y consiguen los votos por fraude contra el pueblo.



Nota del Prof. Guido Raimund:

El ex-canciller alemán Helmut Kohl recibiendo la «orden de Kalergi». Su papel es ambiguo. Por un lado, independiza a Eslovenia y Croacia, por otro, su posición de cara a EEUU no parece clara. Tras la reunificación alemana, en nueve meses, su política familiar reduce la natalidad a la mitad en el territorio de la antigua Alemania Federal. La antaño floreciente política familiar se había transformado en política migratoria, según lo previsto por Kalergi.

10 La difamación del enemigo y el intento de rebajarlo como parte del «eje del mal» en caso de ser exitoso, son costumbres típicamente imperialistas, es parte de su condición.

## Capítulo 7°: Democracia es poder. Poder que parte del pueblo.

**D**ONDE el imperio norteamericano «democratiza» un país vencido, le es robado el poder al pueblo.

- 2 La función presidencial suele ser dividida en los cargos del presidente y del canciller. La historia está plagada de ejemplos como los Estados alemanes tras las Guerras Mundiales o, en marzo de 2003, la OLP bajo presión de los EEUU e Israel.
- 3 El pueblo es fragmentado en «derecha» e «izquierda», en «comunista» o «extrema derecha»; si es posible en nativos y extranjeros, por lo menos en acomodados y pobres. «Divide y gobierna», ¿quién no conoce esta máxima?
- 4 Permitir partidos comunistas que son prohibidos en los EEUU, forma parte de las estrategias habituales de la «democratización». ¿Por qué allí es malo lo que aquí es bueno?
- 5 «Derecha» e «izquierda» son síntomas de la fiebre de la democracia. En las antiguas culturas como las de griegos, romanos, y germanos en las que el imperio finge apoyarse la búsqueda de «derecha» e «izquierda» es infructuosa.
- 6 En el presente, entre tiroleses del sur, irlandeses del norte y palestinos, el enemigo intentó en vano semejan-

tes disgregaciones.

- 7 Esta división de la sociedad es un mal para el gobierno popular ya que «derecha» e «izquierda» no son componentes de la democracia sino hinchazones de la peste bubónica.
- 8 El poder no se puede ganar o perder ya que debería partir únicamente del pueblo y ser otorgado temporalmente como feudo a un individuo.
- 9 El imperio enuncia que la democracia es el derecho de elegir a una persona débil sin poder. Yo digo que el pueblo tiene el derecho de votar a una persona fuerte. De él debería partir el poder y no el desfallecimiento.

## Capítulo 8º:

## Los partidos son la muerte de la democracia.

La democracia de los antiguos romanos, griegos, germanos o indios no conocía la fragmentación del pueblo en partidos.

- 2 Los partidos, cual Estados en un Estado, son un invento de los soberanos financieros que en el nombre de la democracia pretenden destruirla.
- 3 Los partidos son necesarios pero solo en el sentido de «tomar partido», de decidirse por algo en concreto, apoyar a un hombre o movimiento determinado.
- 4 El protagonismo que han adquirido los partidos en la actualidad, como si fueran Estados dentro de un Estado, es tan peligroso como una guerra civil que está dormitando.

5 La obligación a la «opinión

«Cerca de 25.000 palestinos relacionados con la Intifada, entre ellos presos políticos no violentos, fueron encarcelados. Más de cuatro mil de ellos fueron retenidos por la autoridad israelí, sin acusación... Miles de palestinos fueron torturados con puñaladas o de otra manera... Golpeados con culatas de armas, encapuchados con bolsas, magullados en los testículos...»

(Amnesty International, «Jahresbericht 1991», p. 207/208.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Encapuchar a presos con bolsas de plástico restringiendo el oxígeno para someterlos es un método de tortura de origen israelí que fue adoptado por los EEUU y la policía alemana. La bestialidad se esparce como la peste.

partidaria» de los miembros de partidos, sus acobardadas votaciones, nos demuestran día a día que la elección de partidos es mortal para la democracia. El pueblo debería proponer a los individuos a elegir, no las asociaciones opacas, incontrolables y secretistas llamadas partidos.

6 Como potencia ocupacionista, el imperio se ha aprovechado de los partidos para influir en la dirección de nuestros Estados. El autor y visionario ruso Alexander Solschenizyn, y el checo Vaclav Havel, se han declarado en contra de la política de partidos.

## Capítulo 9º: La curación de la constitución democrática.

**D**ESDE que reconocí la democracia como arma contra el imperio, pienso en cómo curar los órganos democráticos a través de una nueva constitución.

- 2 Y me dí cuenta: las democracias del mundo están enfermas, primero: porque la separación de los tres poderes clásicos, es decir, del legislativo, judicial y ejecutivo está socavada.
- 3 Segundo: porque se han formado nuevos poderes que, no siendo percibido como tales, llegaron al gobierno.
- 4 Las fuerzas que generan las opiniones, los instrumentos de la dictadura monetaria llamados «medios de comunicación» son el cuarto poder reconocido por el estado.
- 5 Enumero como quinto poder la economía con su monopolio de emi-

sión de dinero que se elevó de servidor a dominador sobre las naciones.

- 6 Para que la condición democrática no sea definida por violencia armada, los habituales instrumentos de la democracia deben estar afilados.
- 7 La separación de los tres poderes ha de ser restablecida y la gestión de los dos nuevos poderes reconocidos, ha de ser regulada en la constitución.

## Capítulo 10°: Sobre la liberación de América y

la esperanza mundial de la insurrección americana.

LA liberación de América significaría la liberación de la humanidad de la usura, del hambre, pobreza, guerra y destrucción medioambiental.

- 2 Por ello, el mundo tiembla con las naciones oprimidas, etnias y razas de América y ansía el levantamiento que podría llevarse a cabo desde arriba.
- 3 Un futuro presidente, tal vez de sangre irlandesa como Kennedy, debería aprovechar el poder de su cargo para levantarse contra las fuerzas que antes pagaron su campaña electoral.
- 4 Debería reunir a los jefes de las fuerzas aéreas y marinas a su alrededor para que lo protegieran y realizar el golpe en la misma noche.
- 5 El primer paso sería reestructurar los Bancos de Reserva Federal, las estaciones de televisión y radio así como la prensa devolviéndolos al control y bajo tutela del Estado del pueblo.

## El Tribunal Supremo Federal decidió el 21. 10. 1987:

# «Está en vigor la obligación de salvaguardar la identidad del pueblo alemán.»

(Veredicto del Tribunal Supremo Federal Alemán, BVerfGe 77, 13711 150.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Hasta ahora, sólo los partidos de «derecha» se han identificado con esta resolución alemana. Los reconocidos «partidos populares» y la «Protección a la Constitución» implantada por ellos evidentemente sirven a otro fin.

- 6 Los principales capos de la hegemonía monetaria y la dictadura mediática deberían ser detenidos; los engaños y fraudes con los que justificaban sus guerras de ataque durante un siglo, deberían ser comunicados al público.
- 7 A la mañana siguiente, en un discurso televisivo, el presidente debería anunciar la derrota del sistema de la Reserva Federal instaurada en 1913, la liberación de los medios de la dictadura del dinero y la vuelta a la democracia.
- 8 El desequilibrio cuantitativo de la influencia judía y puritana (WASP) ha de ceder ante una distribución de poder justa que integre por igual a todos los grupos étnicos en relación al número de miembros.
- 9 Al hombre blanco, negro o de piel roja le será concedido una cuota de votos relativa a la cantidad de miembros de su grupo.

## Capítulo 11º: Debería investigarse el homicidio de Kennedy.

En el transcurso de semejante toma de poder americano, se debería evocar el asesinato de Kennedy y recordar los intentos de éste de restringir los derechos de los Bancos de Reserva Federal.

2 Habría que ordenar una investigación de ese atentado así como de la muerte de Martin Luther King, el secuestro del bebé de los Lindbergh o el derrumbamiento del «World Trade Center» del 11 de septiembre de 2001.

- 3 Con la instauración de la democracia en los EEUU, todos los contratos firmados con los aborígenes en los pasados siglos y rotos o incumplidos sistemáticamente por Washington, deberían ser revisados devolviéndoles la validez y concediendo el derecho de autodeterminación a los territorios que les pertenecen.
- 4 Entonces, los Estados Unidos dejarían de ser el país más odiado del mundo. Se convertirían en un Estado respetado por todos los pueblos y volverían a formar parte de la asociación de pueblos civilizados, una asociación de la que fueron expulsados a raíz del genocidio de los alemanes y los lanzamientos de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
- 5 Todavía estarían a tiempo de esquivar la crisis económica que les amenaza y que también derrotará su fuerza militar.

## Capítulo 12º: El Plan de rebelión para salvar el mundo. Por qué la democracia ha de ser

Por qué la democracia ha de ser curada por la dictadura.

**P**ERO si América no puede liberarse y salvar el mundo, entonces la humanidad ha de salvarse a sí misma.

- 2 Los gobiernos que, en su mayoría, entregaron el poder a la plutocracia, se deberían asociar con sus pueblos, sus ejércitos y las demás naciones del mundo para llevar a cabo un levantamiento contra la tiranía del imperio americano.
- 3 Como meta inicial, deberían nacionalizar la prensa. Las propias

«En una sola generación, el intercambio humano durante la nueva unión cambiará drásticamente la cara de Europa. En caso de que después todavía quedaran grupos nacionales o étnicos que rechacen semejante unión, su influencia política será tan ínfima que no podrán conseguir la separación de su país de los 'Estados Unidos de Europa'.»

(Prof. George A. Kourvetaris, «Europe Comes of Age: The Economic and Political Integration of EEC», en: *«Journal of Social, Political and Economic Studies»*, Quarterly vol. 11, n° 2/Summer, Washington D.C. 1986.)

### Nota del Prof. Guido Raimund:

A este sociólogo e «insider» le debemos el testimonio de que la decadencia étnica de occidente fue planeada con alevosía, engañando al pueblo que es víctima de este genocidio.

(Véase también: Moschonas/Kourvetaris, «The Impact of European Integration: Political, Sociological, and Economic Changes», Praeger Publishers, Westport 1996, ISBN: 0275949524. George A. Kourvetaris es profesor de Sociología en la Universidad de Northern Illinois, Andreas Moschonas es profesor de Sociología y Jean Monnet es profesor de Integración Europea en la Universidad de Creta.)

fuerzas armadas deberían combatir a la quinta columna del enemigo en el centro del país. Ante todo, han de ser recuperados los medios de comunicación y puestos bajo mando popular.

- 4 El imperio no debe ser combatido bélicamente sino mediante un boicot cultural y mercantil, o sea, con sus propias armas.
- 5 El cuento de la «flaqueza del Estado» está desvirtuado: para el imperio, el Estado es su enemigo natural y cuanto más débil es, mejor Estado es para el capitalismo ladrón. Pero su Estado preferido es el Estado muerto.
- 6 No odiamos al Estado ni desconfiamos de él si se vuelve a cumplir aquello de «todos somos el Estado».
- 7 Sólo el Estado puede salvar a nuestro pueblo porque él es la gran mansión construída para el pueblo.
- 8 Ahora, los falsos consejeros se fastidiarán, cuando oigan hablar de la nacionalización de la prensa.
- 9 Dirán que la prensa sólo puede ser libre si puede ser comprada con dinero extranjero o incluso por los servicios secretos<sup>6</sup>.
- 10 Los que así hablan, son sirvientes del imperio. La privatización ya empieza con la compra de prisiones. Los servicios privados de vigilancia son los antecesores de ejércitos particulares. Con la «sede legal del tribunal competente en EEUU», el imperio también puso la justicia de su estado a merced de sus campañas

delictivas: multinacionales y muchos gobiernos tiemblan ante esta sede legal que aparece en la letra pequeña de los contratos cuya arbitrariedad es intocable a la sombra de la sexta flo-

- 11 Nuestros Estados ni son malos ni incapaces como quiere hacer creer el imperio. Correos, administración, tráfico deben volver bajo el mando del Estado. Dad al Estado lo que es de él y a la economía lo que es de ella.
- 12 Justicia, parlamento, gobierno, ejército, deben permanecer bajo tutela del Estado. La fuerza de la economía y el libre empresariado ha de sentir las limitaciones estatales como hace miles de años antes.
- 13 Independizadas del Estado y de su economía popular, estas fuerzas cederán el cobijo de la economía popular al beneficio a corto plazo y verán su fin como víctimas de la absorción empresarial.
- 14 La libertad que vale para la economía del Estado no debe tener vigencia para la prensa. Informaciones y creación de opiniones no son ningún negocio. La prensa ha de ser del Estado. Recién cuando esté a salvo de las manos del capitalismo, los servicios secretos<sup>7</sup> y del extranjero, las opiniones pueden surgir y el gobierno del pueblo puede retornar.
- 15 Al gremio de periodistas de reducida estima y sin protección legal, se le debe adjudicar una seguridad y una inmunidad parecida a la de los jueces. Así, la importancia que esta



Nota del Prof. Guido Raimund:

En Alemania, Michel Friedman es uno de los personajes más sobresalientes que corrobora el sueño del «liderazgo de una raza noble judía» de Kalergi. Posee una elocuencia espléndida. En una conversación con Steven Spielberg, los dos reconocieron: «los judíos tienen que dejar de ser víctimas y se deben convertir en maestros» («Format», Viena, nº 1/1998, p. 240.) Su punto flojo es que, en relación a la responsabilidad colectiva de Alemania, culpa a los inocentes.

profesión se atribuye y en la que cada vez menos creen, recobraría un nuevo y auténtico significado. Los medios de información formarán el cuarto poder, anterior al de la emisión monetaria y a la par con los poderes tradicionales.

- 16 Donde hasta ahora reinó la falta de verdad y honor, se creará un medio para la selección espiritual y moral. Donde hoy predomina la mentira, corrupción y el miedo por perder el puesto de trabajo, mañana prevalecerá la verdad, honestidad y estima.
- 17 Por lo consiguiente, la curación de la constitución democrática comenzará con la nacionalización de la prensa. La suma de los lectores despertará del letargo y se volverá a convertir en pueblo.
- 18 Propiedad no es hurto, sino felicidad aspirada. La justificación de la propiedad no depende solamente de que haya sido legalmente adquirida, sino que dicha posesión sea de utilidad para la comunidad, para el pueblo.

## Capítulo 13°: Sobre la recuperación del derecho de emisión del dinero.

Con la liberación de los medios de información, la mentira queda decapitada. Ahora, ha de ser recuperado el derecho de emisión del dinero y debe ser zanjada la influencia extranjera sobre el Estado y su economía.

2 Como quinto poder ha de anclarse constitucionalmente al Estado el derecho de emisión del dinero. Desde que saben pensar, las dinastías sólo conocían billetes representativos de manipulación.8

- 3 Un dinero del que depende si podemos o no trabajar. Una moneda que sirve de tiquet de entrada al mundo laboral es dinero representativo de manipulación. Para ganar intereses, tiene que ser limitada su cantidad. De esta manera, mucha gente muere de hambre sobre suelo rico porque la restricción cuantitativa del dinero impide que trabajen.
- 4 La moneda de verdad no es permiso laboral sino símbolo del trabajo ya que debería ser el trabajo el que genera dinero y no al revés. El dinero de verdad no puede ser creado por los Bancos de Reserva Federal en un acto difamatorio de Dios que imita ridículamente la creación. Es dinero falso el que crea tanto sufrimiento al mundo desde 1913.

## Capítulo 14º: El trabajo es la madre del dinero, ¡no al revés!

EL dinero de verdad es creado por el trabajo porque es representativo del trabajo realizado.

- 2 El desempleo, ese latigazo de la dominación usurera, se acaba si el dinero goza de su validez verdadera.
- 3 Así, la economía popular china crece anualmente un diez por ciento porque el pueblo dispone de su propia moneda y su propia prensa mientras los empresarios y campesinos obtienen protección estatal. Por el contrario, la talentosa populación argentina y brasileña pasa hambre sobre los campos más ricos del mundo porque su país depende de la dominación usurera del imperio. Allí, ante almacenes



## Nota del Prof. Guido Raimund:

Daniel Cohn-Bendit es uno de esos judíos jovenes que con su entusiasmo y elocuencia se acercan al ideal de Kalergi de la raza noble. En 1968, como estudiante apoyado por la prensa francesa y liderando a 800.000 manifestantes, derrocó al general de Gaulle. El opositor de Kalergi y Habsburgo había caído: Ahora, en lugar de la Europa de las patrias (Estados nacionales) se estableció el experimento multicultural. Erudito, retórico, multilingue, agudo, marxista y fiel a Israel, Cohn-Bendit defiende la constante inmigración a Europa. Ni siquiera niega su colaboración con los servicios secretos («Hace más de 20 años le posibilité a Klein su retirada del terrorismo. En eso, colaboré con la protección constitucional» – «Focus», nº 48/2000.)

que rebosan, los seres humanos viven en la inopia.

4 Como China retornó al tercer camino, al correcto, lejos de usura o dinero falso, lejos de la expropiación comunista y restricción comercial, se ha convertido en amenazante competencia para la economía americana.

## Capítulo 15°: El desempleo es el crimen de la supremacía monetaria.

Es el dinero falso que en un acto fraudulento de burla a la creación ha sido volcado sobre el mundo en forma de dólar acuñado por los Bancos de Reserva Federal.

- 2 A través de la usura, ha esclavizado o expulsado a los campesinos, destruido las junglas, agotado los recursos minerales, engañado y endeudado a generaciones sucesivas.
- 3 A todos les causa temor de quedarse sin empleo y a uno de cada diez le hace quedarse sin puesto.
- 4 La moneda fraudulenta es fácil de reconocer ya que pretende ser la madre del trabajo cuando el dinero verdadero es su hijo.
- 5 Mucho antes del invento de la moneda ya existía el trabajo, por tanto, la creación monetaria no puede haber reducido los puestos.
- 6 Siempre antes de la depresión, al igual que en los años veinte del siglo XX, el imperio se apoya en monedas fijas, medidas de ahorro y asume un desempleo estrepitoso para mantener su sistema de usura y el fraude del dinero de Reserva.
- 7 Unas divisas conjuntas debilitan a los gobiernos nacionales y con-

ducen a la moneda única mundial que respalda directamente a la dictadura monetaria del imperio. La vuelta al Estado nacional, o sea, al Estado normal y la democracia, requiere automáticamente la vuelta a la moneda nacional.

- 8 Una determinación justa del verdadero valor de las monedas nacionales, con una medida unitaria que regule sus relaciones entre ellas, puede aniquilar para siempre el fraude de la «moneda fija». El pensador alemán, Conde Sixtus von Plettenberg, ha ideado diversas maneras de llevar a cabo este tipo de reforma.
- 9 La abolición del sistema fraudulento y la vuelta al dinero legal significan el fin de todo desempleo y de toda precariedad ya que el trabajo genera dinero.
- 10 Si la emisión monetaria se basara en el trabajo realizado por el pueblo, la economía tampoco podría servirle a otro señor que no fuera el pueblo. Sólo la economía popular es justa.

## Capítulo 16°: ¡Alto a la humanidad errante!

El terrorismo económico que se desarrolla a partir de la creación artificial de abundancia y carencia, ha de ser impedido con la restricción de exportaciones e importaciones. 10

2 La reducción de la exportación se equilibraría con la limitación de importaciones superfluas. Las transacciones de capital y mercancías, las migraciones de trabajadores, ideadas por el capitalismo feroz bajo la falsa ban-

«El concepto de la 'sociedad multicultural' es nuevo. [...] Definido por la escuela americana de antropología cultural y el estructuralismo francés de Claude Levi-Strauss, la 'sociedad multicultural' [...] se convirtió en término de culto. [...] En Alemania, el vocablo apareció en discusiones sociales, pedagógicas y eclesiásticas a finales de los años setenta. A finales de los ochenta, 'la sociedad multicultural' se convirtió en la máxima de las discusiones públicas sobre política de extranjería en la República Federal y más tarde, también en Austria.»

(Danny Leder, en: «profil», 27.5.1991, p. 97.)

## Nota del Prof. Guido Raimund:

Con el invento de la «multicultura», Levi-Strauss creó la mejor seña para el movimiento de Kalergi. Así como los conspiradores con «democracia» quieren expresar lo contrario, es decir su derrota, y como ocultan su violencia detrás del término «pacifismo», con la «multicultura» no pretenden conservar la cultura sino hacerla desaparecer.

dera del «liberalismo», se terminarían.

- 3 Los cerdos ya no tendrían que viajar miles de kilómetros por Europa para ser sacrificados en un matadero que trae los mayores beneficios al capitalismo feroz.
- 4 Eliminando el comercio que no sirve al abastecimiento sino a la pura ganancia, se podrían impedir las maquinaciones del imperio que pretende dominar y después anular al pueblo con sus dictados de economía absurda.
- 5 La victoria sobre la supremacía comercial del imperio también dará fin a la migración planeada y guiada por el capitalismo, que destruye las etnias obligando a las personas a abandonar su país, renunciando a sus tradiciones.
- 6 Impidiendo la influencia ajena en campos como el arte, la cultura, educación o historia, que hasta ahora estuvieron dirigidos por servicios secretos extranjeros, los movimientos errantes de la humanidad se frenarán posibilitando la recuperación de la patria.

### Capítulo 17°: Sobre el tamaño adecuado del Estado.

La democracia es gobierno del pueblo. En consecuencia, ningún Estado debería ser más grande que su pueblo y ningún Estado debería ser más pequeño que su población relativa. El Estado nacional es el Estado normal y como tal no debe ser de dimensiones excesivas ni diminutas en comparación con la cantidad de sus habitantes.

- 2 El Estado ha de respaldar a su pueblo y economía, defendiéndolos contra el capitalismo feroz internacional.<sup>11</sup>
- 3 El capitalismo feroz de la dominación monetaria detesta al Estado fuerte y no reconoce la función protectora de éste. Todos conocemos la mezquina palabra del «proteccionismo» que precisamente aspira a negar la obligación estatal del amparo.
- 4 Si un pueblo ha perdido su Estado o su territorio genuino corre peligro de desaparecer. Muy pocas etnias de nómadas admirables como los gitanos Roma y Sinti o los judíos han sabido conservar su identidad en la diáspora.
- 5 Los malhechores que nos impusieron la «multicultura» saben perfectamente el desmayo que causan sus estrategias para robar la patria y el espacio a los nativos, y nosotros, como víctimas, también lo deberíamos saber.
- 6 El imperio teme al pueblo arraigado y nos pretende inculcar que la democracia no es más que el dominio del mercado. Pero se demostrará que la democracia es la dictadura del pueblo.

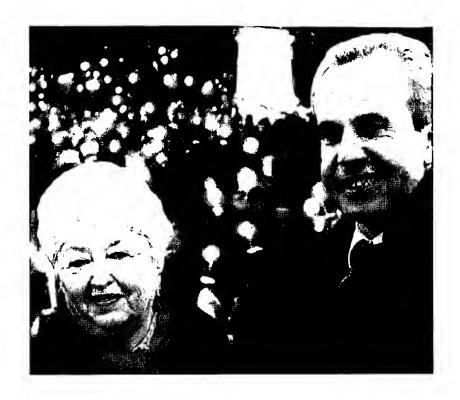

Barbara Coudenhove-Kalergi, la hija del fundador de la UE, Richard Coudenhove-Kalergi. Prometida, según su condición, al «bolchevique judío Franz Marek» («Kurier», 15. 7. 2001, p. 23), puede presumir de espléndida carrera periodística. Referente a la manía racial de su padre siempre guardó silencio, al igual que sobre la importancia de éste para el camino europeo a Maastricht. A su lado se encuentra el perspicaz Rudolf Scholten, un judío neoyorquino (en el sentido de «ius soli»), que con 35 años ya había ascendido a ministro de educación y cultura en Austria. Hay que puntualizar que proclamaba escuelas multiculturales para nativos, como lo prevee Kalergi, pero a la vez fomentaba la creación de colegios exclusivamente judíos. Allí, los jovenes de su pueblo (en el sentido de «ius sanguinis»), al contrario que los niños austríacos, podían seguir su propia educación, estando separados de otras culturas y religiones.

# Mi plan para la reordenación del Estado alemán: Manifestación del pueblo para la realización de la unión popular

# Capítulo 1º:

El retorno a la asamblea popular. ¡Poder para los alcaldes!

La reaparición de la asamblea popular (el Thing germano) es la única vía de asegurar el gobierno del pueblo. La voluntad popular, hoy restringida a las reuniones de las peñas, ha de volver al poder. El pueblo que no se agrupa más, ha perdido su libertad.

- 2 Los alcaldes de nuestros pueblos (llamados jeques, gran jefes o príncipes en otros lugares), simbolizan la selección política. Hasta ahora, estuvieron excluídos de la subida a la cumbre del Estado y sus carreras fueron callejones sin salida porque el imperio sólo asciende a los que son fieles a su sistema corrupto. Los alcaldes de los municipios son individuos conocidos desde su infancia y su personalidad no despierta recelos en los votantes.
- 3 No otorgar tareas de alta responsabilidad a los alcaldes es como impedir la entrada de futbolistas de élite a los clubes de primera.
- 4 Los alcaldes que son la selección política de nuestros municipios deberían ser encomendados con la

importante función de curar la democracia.

- 5 Para este fin, las grandes ciudades tendrían que ser partidas en distritos que no permitan el anonimato de los candidatos.
- 6 Esas zonas posibilitarían las reuniones populares. Serían distritos que se autoadministrarían política y culturalmente.
- 7 Allí, donde no hubiera núcleos de población con límites crecidos naturalmente, habría que delimitar las zonas según condiciones urbanas como avenidas o manzanas.

La diferencia resultante de extensión no afectaría la valoración de los votos (véase 3.Capítulo, 2-4).

- 8 Después, hay que dejar que nuestros alcaldes elijan a los diputados provinciales y, más tarde, a los delegados nacionales evitando siempre la intervención de representantes.
- 9 Entonces se conformarán parlamentos en los que sólo haya individuos que fueron alcaldes y que, por lo menos, se tendrán que responsabilizar siempre ante los miembros de su municipio.

Para su otorgamiento de votos han de recibir la orden de los que confor-

# MANIFIESTO DE HEIDELBERG del 17 de junio de 1981, firmado por profesores universitarios de Alemania occidental:

«Con gran preocupación observamos la infiltración de millones de extranjeros y sus familias en el pueblo alemán, la irrupción de extranjerismos en nuestro idioma, la modificación de nuestra cultura y nuestras costumbres populares...

Anualmente, apenas nacen la mitad de los niños que harían falta para la subsistencia de nuestro pueblo.

Ya ahora, muchos alemanes son extraños en sus propios distritos residenciales o en el trabajo. [...] La integración de grandes masas de extranjeros no es posible [...], si al mismo tiempo queremos conservar nuestro pueblo, y llevará a las conocidas catástrofes étnicas de las sociedades multiculturales. Cualquier pueblo, también el alemán, tiene un derecho natural a la preservación de su identidad y peculiaridad dentro de su área de residencia.»

(«Der Spiegel», n° 18/1982.)

#### Nota del Prof. Guido Raimund:

Prensa y política no se atrevieron a contestar a estos profesores universitarios pero si ahora algún político de renombre exigiera seriamente la subsistencia de nuestro pueblo, se vería confrontado con el ataque furioso de la prensa.

man su municipio donde también siempre debe ser posible la destitución. En vez de dominar al pueblo, aprenderán a obedecerle.

## Capítulo 2º:

## La equivocación de Montesquieu. Sobre la abolición del cargo del diputado como funcionario público.

AUNQUE los diputados hayan sido manejados con sobornos o amenazas, como lo relata una y otra vez Kalergi cuando se refiere a la fundación de Europa, el error del conde francés Montesquieu queda patente:

- 2 Éste opinaba que la democracia griega sólo se podría transferir al gran pueblo de los franceses del siglo XVIII, si los políticos profesionales fueran elegidos diputados para representar al pueblo.
- 3 Montesquieu partió de la base de que los diputados se comportarían de la misma manera que el pueblo.
- 4 Pero la historia demostró que inmediatamente se suele formar una casta de políticos que se distancian del pueblo.
- 5 El diputado como funcionario integral, por tanto, no debería existir. Las leyes deberían ser decididas por el pueblo en las asambleas.
- 6 Los diputados deberían recibir una nueva función: en vez de representar al pueblo decidiendo sin propósito deliberado, deberían ser enviados del pueblo que han de cumplir la voluntad de la mayoría. En el pasado, usaron mal su libertad de opinión y consciencia.
  - 7 Los enviados a asambleas nacio-

nales no serán siempre los mismos, pero siempre serán alcaldes que funcionan como mensajeros de la voz del pueblo.

Todos ellos han de actuar sin ánimo de lucro, recibiendo sólamente el pago por las gastos generados.

- 8 El poder enemigo ya no podrá manipular a un diputado ni con ayuda de la CIA ni con la presión de la prensa.
- 9 Siempre habrá nuevos diputados, fuertes y elocuentes, porque sólo personas con esas facultades serán votadas por los ciudadanos de su municipio.

No serán influenciables ni manejables porque no podrán hacer pasar por «toma de consciencia» una votación que traiciona al pueblo.

- 10 Dejarán de actuar como los que deciden, y aprenderán a ser los que realizan los deseos del pueblo.
- 11 Tras cumplir con su cometido, tendrán que volver a la asamblea popular donde estarán cara a cara con aquellos a los que deben representar.

# Capítulo 3º:

## ¿Cuánto vale un voto? Justicia para municipios políticos crecidos orgánicamente.

Los votos de cada uno de los diputados, da igual si en el parlamento o en la asamblea del pueblo más pequeño, tendrán otro valor: su valor verdadero.

2 El voto, por ejemplo, de un diputado parlamentario que representa un círculo electoral de 124.788 personas, valdrá exactamente lo que cuenta la cantidad de representados, es decir, como 124.788 votos.



Sir Peter Ustinov, actor, autor y erudito de procedencia judía, siempre se opuso a los prejuicios antialemanes. Al magnate judío, Rupert Murdoch, le reprochó la actitud germanofóbica de sus medios de comunicación (*«National-Zeitung»*, Munich, 7. 3. 2003.)

- 3 El voto de su compañero de asiento, que a lo mejor preside una comunidad de 255.000 individuos, lógicamente valdrá más.
- 4 Las calculadoras modernas permiten efectuar cálculos demográficos que especifican rápidamente el valor de voto de cada representante enviado.

## Capítulo 4º:

## ¿Puede un diputado honorario abarcar la avalancha de leyes?

- S1, restringiendo la avalancha: Alemania podría ser gobernada más fácilmente si las leyes del último medio siglo, generalmente leyes que apoyaban el terrorismo social de las fuerzas ocupacionistas, fueran anuladas en su totalidad.
- 2 La avalancha de leyes que nunca fueron legitimadas sólo es una cicatriz en las mejillas de nuestro orden democrático, un signo de la degeneración del gobierno y de su vano intento de querer compensar la pérdida de poder con la violación de la constitución.
- 3 Si pueblo y fuerzas armadas se unieran contra el imperio, en la transición, Alemania también se podría dirigir según los diez mandamientos, las sagas de Islandia o las ordenes de guerra de La Haya.
- 4 La avalancha de leyes es consecuencia de la pérdida de la separación de poderes: los gobernantes, golpeados por el imperio, intentan ganar el poder perdido sometiendo a los parlamentos, es decir, anulando la separación de poderes.

5 Pero lo que no viene del pueblo es nimio.

## Capítulo 5°:

## ¿Qué papel debe jugar el dinero en la política? ¡Ninguno!

EL dinero de los bancos, de la industria petrolífera, de los medios de masas, del tráfico de drogas¹ deciden actualmente las elecciones presidenciales y la política de los Estados Unidos.

- 2 No asombra que esta política independientemente de su cobardía y falta de palabra se parezca a la mafía...
- 3 Hay que efectuar la decapitación del rol del dinero en la política.
- 4 Para ello hay que consultar las antiguas fuentes de griegos, romanos y germanos o aprender de los bereberes y pastores somalíes.
- 5 Primero, los partidos, tras su caída, tendrían que devolver los fondos prestados de los pagos de los contribuyentes. Así, la democracia no estaría presente en la calle sino en las asambleas populares a las que cualquier ciudadano tendría el honor, el derecho y la obligación de asistir.

## Capítulo 6º:

# La eliminación de cárteles y medios de propaganda.

- La condición democrática se crea gracias a la participación de todos y cada uno de los afectados, excluyendo a los que no les concierne.
- 2 La falsa publicidad de una prensa corrompible y una opinión «creada», así como el extranjero y sus servicios secretos, se quedan fuera.
  - 3 Los cárteles y las películas pro-



A la derecha, al lado del Dr. Jörg Haider se encuentra el ministro de justicia, Dr. Dieter Böhmdorfer. Con su subida al poder, el partido nacional-liberal de la FPO se convirtió en el blanco del imperio. Su promesa electoral de frenar la constante inmigración no la pudo cumplir: el asentamiento de supuestos solicitantes de asilo y su registro en la seguridad social siguieron bajo su mandato. En el año 2004, para liberarse de la presión imperialista, Böhmdorfer solicitó la extradición del autor de este libro, Gerd Honsik, amparándose en la «Nueva Lev Europea de Extradición» que impulsa una vigencia retroactiva. Nada hubiera podido retratar mejor la ambigüedad moral de este gobierno: anualmente, 30.000 extranjeros son nacionalizados con el pretexto del exilio político, mientras que el único refugiado político del país debe ser extraditado 15 años después de su delito, la libre expresión de opinión. El empeño de Böhmdorfer motivó criticas que salieron de las propias filas: «Die Aula», revista de la élite intelectual, nacional v liberal, recriminó a Böhmdorfer. («Amenaza la extradición de los propios ciudadanos», en: «Die Aula», nº 11/2002, p. 8/9.) Veintiun años antes, la misma revista había publicado una balada del perseguido, «Adiós a los caballos de Alemania», dándolo a conocer como poeta del lado nacional-liberal («Die Aula», nº 7-8/1981, p. 25 s.)

pagandísticas pertenecen al pasado. Son los alcaldes, votados por los miembros de sus municipios controlables, los que eligen al representante del pueblo. Ese proceso de selección que comienza en el núcleo más pequeño – la comunidad del pueblo – termina en el parlamento. En ese camino hacia arriba, la voluntad del pueblo, según su tradición e historia, recorrerá las distintas reuniones sin ser alterada.

- 4 Cada votado encomienda a un representante aleccionado.
- 5 De esta manera, todos los diputados también son alcaldes de algún municipio de donde pueden ser convocados.
- 6 La selección política y moral llega así al poder.
- 7 El jefe de Estado siempre es elegido por el pueblo. El que se presenta como candidato para el cargo de presidente o canciller sólo debe hacer publicidad a través de la palabra dicha en los parlamentos, asambleas o públicamente delante de los votantes. En campañas mediáticas o en el extranjero no debe promocionarse para no despertar el interés de agrupaciones sectarias, cadenas empresariales o agentes internacionales que aspiren a influenciarlo según sugerencias del imperio.
- 8 Todo esto en conjunto, llevaría a la caída de la dictadura monetaria.

## Capítulo 7°: Sobre el «contrato democrático» de la sociedad.

En tiempos pasados, los guerreros de una tribu acordaban un contrato social<sup>2</sup> al que quiero llamar «contrato democrático».

- 2 Supongo que, a veces, diferencias de pareceres entre los bandos se habrán resuelto recurriendo a la espada.
- 3 Pero se habrá visto que en la lucha la mayoría conseguía la victoria sobre la minoría. Entonces, pienso yo, el derramamiento de sangre habrá llevado al razonamiento de renunciar a luchas violentas y a reemplazarlas por votaciones cuyo resultado era determinado por la mayoría. No hay que olvidar que la democracia se desarrolló entre pueblos guerreros.
- 4 Cuando, por consiguiente, se aprobaban acuerdos levantando la mano, la cifra de manos, en realidad, desvelaba la cantidad de espadas que se quedaban en su vaina.
- 5 El recuento de la mayoría dispuesta a la lucha es lo que conforma la condición democrática.

## Capítulo 8º: El derecho a las armas. Sobre la disposición popular a luchar.

**D**EMOCRACIA y llevar armas es una y la misma cosa. Esto nos lo demuestra Suiza con su juramento de Rütli, la tra-



Los «Brokers», cautivados, miran los monitores de Wall street. Cual tormentas arrancadas al pueblo, con hielo social, los caudales capitalistas arrasan el mundo. Causan desplazamientos forzosos que expulsan a las gentes de su país, hacen crecer o menguar ciudades, caer o instaurar regímenes. Allí están parados los apóstoles del capital, pensando que todo pueblo ha de servir a la economía y no la economía al pueblo. En nuestro mundo, en lugar de religión, tradición y patria, rige el becerro de oro. Los desarraigados lo admiran sin darse cuenta de que su tiempo se acaba.

dición germana con su Thing o los campesinos tiroleses que con su exigencia de poder poseer armas (Landlibell) se liberaron del feudalismo.

- 2 Esto lo enseñan los antiguos griegos y romanos pero también la constitución de los EEUU que contrasta con la actual pérdida de derechos como la pueden comprobar los historiadores contemporáneos.
- 3 Por ello, conviene contrarrestar el poder dictatorial del jefe de gobierno temporalmente elegido con el permiso de llevar armas para el pueblo.
- 4 Este equilibrio de fuerzas favorecería al Estado.
- 5 Para impedir la rebelión del pueblo, el sistema capitalista ha propagado la mentira del monopolio de fuerzas del Estado.
- 6 Pero, en realidad, el Estado recibe el poder de la ejecución de violencia del pueblo, ya que por ley, todo poder parte del pueblo.
- 7 Así, el Estado sólo recibe el monopolio de fuerzas como un feudo otorgado por el pueblo.
- 8 Este feudo sólo permanece en manos del Estado mientras ése sea del pueblo. Un gobierno de marionetas arriesga la pérdida estatal del monopolio de fuerzas.

- 9 En ese caso, el derecho a la violencia recae en el pueblo y las fuerzas armadas.
- 10 En todo Occidente, también en los EEUU, observamos el desarme de los ciudadanos efectuado con el pretexto de casos individuales de delitos violentos que, precisamente, hubieran podido ser evitados por algún vecino armado.<sup>3</sup> Mientras tanto, el imperio, es decir, la soberanía monetaria, se prepara para el rearme en el que mercenarios reemplazan al ejército popular.
- 11 Por estas razones y tras la curación del Estado, paralelamente al ejército popular, debería haber una milicia ciudadana que no esté subordinada al gobierno sino a los alcaldes y parlamentos para apoyar al ejército regular contra un enemigo externo.

Y en caso de emergencia, para imposibilitar, desde un principio, el abuso de poder de cualquier gobierno.

- 12 El Estado también estará más seguro si la cantidad de hombres de bien, armados, supera a la de los delincuentes.
- 13 Este Estado alemán del futuro será muy efectivo en la ejecución de poder pero parco en leyes.
- 14 El equilibrio entre gobierno y parlamento lo mantendrá debidamente.

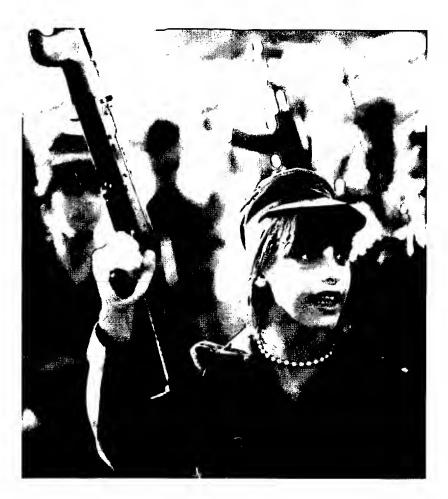

Vemos a una mujer armada del ejército de los EEUU. En el mundo de Kalergi, el atentado contra la mujer se efectúa sigilosamente bajo la máscara de la «igualdad de derechos». Así como el ataque a la democracia es camuflado como «democratización», la práctica de violencia como «pacifismo» o la cría de una raza superior judía como reclamación de igualdad, la esclavización de la mujer se disfraza de «emancipación». Tras concederle el «derecho» a tener que emplearse, a renunciar a hijos, a sueldos mínimos, ahora, también puede ir a la guerra. Instintos que funcionan en el mundo animal para paralizar cualquier violencia contra la hembra, ahora, deben ser anulados. ¡Imagínate que hay guerra y la mujer va!

# El séptimo sello del presente: la ejecución del Plan Kalergi

## Capitulo 1:

## Europa en el camino hacia su fin.

La Éuropa establecida segun Maastricht, con sede en Bruselas, esta basada en el propósito del checo Coudenhove-Kalergi y su Movimiento Europeo del año 1924. Los indicios, los documentos y los testimonios del funcionario europeo de Luxemburgo, Juncker, y del sucesor al trono austriaco, Otto de Habsburgo, son inequivocos.

- 2 El plan prevee la abolición de la democracia y las naciones con el fin de unificar al continente Rusia y Eurasia incluidas con los Estados Unidos de América.<sup>1</sup>
- 3 El Plan de Kalergi conduce al Estado mundial y, en su consecuencia, a la tirania del becerro de oro sobre la humanidad.
- 4 La nobleza luchadora debe ceder ante la nueva nobleza financiera judia.
- 5 Somos testigos de un acto vesanico sin precedentes de la destrucción de Alemania y todo Occidente.
- 6 Los pueblos condenados a desaparecer son insustituibles.
- 7 El objetivo de aniquilar etnias y culturas no sólo va dirigido contra Europa sino contra todos los continentes ya que el imperio se obsesiona con que sólo asi puede conservar el poder.
- 8 Los planificadores de las migraciones forzadas en Occidente saben el

mal que hacen: año tras año dañan la economia gastando ocho veces mas de lo que cuestan las subvenciones a la natalidad.<sup>2</sup>

- 9 Desde el principio sabian que su «politica familiar» es un método para la reducción de la natalidad, es un genocidio.
- 10 Fomentan el asentamiento de supuestos inmigrantes, no por compasión o razones humanitarias, sino para deteriorar Alemania y someter Europa.
- 11 Sus medidas de persecución contra la resistencia alemana no violenta los caracteriza.
- 12 Los que se llaman a si mismos «demócratas», sirven a la dictadura del imperio americano.
- 13 En nombre de la «libertad del arte», la CIA comenzó con su programa de «reeducación».
- 14 En nombre de la «libertad de prensa» y el «bienestar social», comenzó la propaganda, el creciente empobrecimiento y el endeudamiento. En nombre de la «historia», vino la mentira.
- 15 Los indicios, los escritos y los testimonios apuntan a Coudenhove-Kalergi y su movimiento paneuropeo.
- 16 Bajo el disfraz del «antirracismo», se desarrolló secretamente el mayor plan de genocidio de la historia mundial: lo llaman «integración» pero quieren decir discordia.



Nota del Prof. Guido Raimund:

Anuncio de Benetton. Desde siempre, la humanidad se dejó convencer por el amor aunque éste traspasase las fronteras de costumbre, tradición o raza. Pero este traspaso sólo debería provenir del corazón y no de las agencias publicitarias de Kalergi. ¡Lo que hasta ahora era una excepción voluntaria, no debe convertirse en norma u obligación!

## Capitulo 2: La creación del ser inferior: un proyecto judio.

PARA asegurar la soberania de unos pocos judios sobre tres continentes, debe crearse una raza mestiza de negros, asiaticos y blancos, de la que Kalergi se espera que sea cruel pero facil de dirigir.

- 2 El proyecto de crianza de Coudenhove-Kalergi apenas se diferencia del que se le fue atribuido por los historiadores a Hitler: segun ellos, éste queria criar al superhombre, una intervención bastante imposible en la creación.
- 3 Kalergi cree haber encontrado al superhombre en el judio. Por consiguiente, no fue Hitler sino Coudenhove-Kalergi el que falsificó el término de Nietzsche elevandolo a lema politico.
- 4 Pero lo que Kalergi pretende criar no es al superhombre sino al ser inferior de facil sumisión.
- 5 Un hombre del que su creador dice saber que sera cruel pero facilmente gobernable.
- 6 No he dedicado este libro a la teoria de conspiración judia, sino a su demostración: la demostración de la colaboración consciente y preconcebida de un pequeño pero influyente grupo de masones y, en su marco, de una minoria judia que cree fortificar el poder de su propia etnia destruyendo a todas las demas.
- 7 Esta aspiración llevó a un proyecto equivoco, al plan de la «sociedad multicultural».
- 8 Señalar esa equivocación y analizar la actitud errónea de sus seguido-

res no sirve para inducir el odio a los judios, como se pudiera pensar.

El odio no surge de la igualdad que es la aspiración a la equidad ante la ley sino de la aspiración a la desigualdad ante la ley.

## Capitulo 3:

## Aniquilación de los pueblos.

KALERGI pretende evitar conflictos étnicos anulando todas las naciones excepto la judia.

- 2 Con la realización de su plan de mestizaje, cree poder conseguir la segunda meta que es descartar conflictos étnicos para siempre.
- 3 Supone que sin cabeza tampoco existe el dolor de muelas.
- 4 No pretende anular las naciones europeas por odio sino por que supuestamente conviene.

## Capitulo 4:

## Concordancia con Hitler.

En ello, Kalergi tampoco actua por odio a la raza nórdica sino, al contrario, al igual que Hitler la estima talentosa.

- 2 Como Hitler cree que el clima medioambiental es el responsable de su nacimiento y, después, de las virtudes cultivadas.
- 3 Como Hitler, considera imprescindible un desarrollo aislado para la perfección de la raza y aclama al ser humano consanguineo.
- 4 Le da preferencia al pueblo judio porque se siente parte de él.
- 5 La sumisión del continente bajo dirección de la nobleza judia, de la que él se considera miembro, le conduce a proseguir con la destrucción de la raza nórdica por mas que la valore.

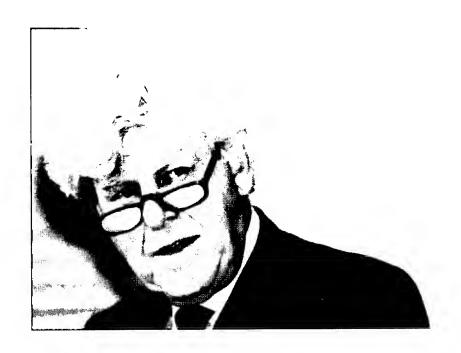

Profesor Wim Duisenberg, jefe del Banco Central Europeo. ¿Cuál es el precio que el mundo tiene que pagar año tras año al imperio americano? No lo sabemos con exactitud. Sólo notamos el peso de las crecientes contribuciones que terminarán por provocar el levantamiento irremediable del mundo esclavizado. Gracias a las valientes palabras de Wim Duisenberg, que — al igual que del jefe del Banco Federal Alemán, Tietmeyer — señaló las manipulaciones de la moneda del dólar por las que el mundo es desangrado, nos enteramos que año tras año tenemos que cargar con los costos de rearme y el déficit interior de los EEUU.

## Capitulo 5: Oro, pólvora y tinta.

Kalergi también fundamenta la tesis de Hitler según la cual los judios aspiran a la hegemonia mundial a través de la prensa y la politica económica mundial.

- 2 Como Hitler, mantiene que los judios mandan en el comunismo, capitalismo y la socialdemocracia. Pero, a pesar de numerosas coincidencias, sigue habiendo claras diferencias:
- 3 Mientras Kalergi, sin importarle los cien millones de victimas del comunismo mundial<sup>3</sup>, admira a Lenin y Stalin, ve en Hitler a su mayor contrincante, al que tiene que superar. Efectivamente, vivió la derrota hitleriana y la victoria de sus propios adeptos.

## Capitulo 6: Sobre los «Protocolos de los Sabios de Sión».

Es tranquilizador escuchar una y otra vez que los «Protocolos de los Sabios de Sión», aquel escrito sobre la sumisión del mundo bajo el poder judio, sean una falsificación.

- 2 Al igual que el plan de Kalergi, los «Protocolos» proclaman el sometimiento y la aniquilación de las etnias, deshaciendo su identidad por medio de la cultura, prensa y justicia.
- 3 Pero el plan de Kalergi es real y comprobable, y todos somos testigos de ello.
- 4 Es posible que Kalergi se haya basado en los «Protocolos» para idear el proyecto del apoderamiento judio, esa seria una explicación para esas similitudes.

## Capitulo 7: Kalergi salva Alemania de Morgenthau.

Los EEUU utilizan a Kalergi y al Movimiento Paneuropeo.

TRAS la victoria sobre Alemania, los Estados Unidos trataron de afirmar para siempre su superioridad arruinando a su rival económico.

- 2 Para ello, siguieron al pie de la letra el «Plan Morgenthau» cuyas medidas preveian el desmontaje de la industria alemana, la fragmentación territorial, la limpieza étnica y la muerte por hambruna de treinta millones de personas.
- 3 Tras muchos años de embargo alimenticio, por el que murieron cinco millones de alemanes<sup>4</sup>, los aliados occidentales se tuvieron que dar cuenta de que el lider soviético, Stalin, estaba decidido a fundar un estado de «Alemania del Este» y ya no se atrevieron a proseguir con el Plan Morgenthau.
- 4 Entonces llegó la hora de Kalergi. Facilitó un programa con un movimento (Movimiento Europa o Paneuropeo) que no sólo exponia la destrucción étnica de Alemania sino de toda Europa. Un plan que no estaba basado en asesinato ni violencia.
- 5 Mas bien, un plan no sangriento aparentemente aceptable para los ejecutores y los gobiernos de marionetas de las victimas.
- 6 La idea de la aniquilación pacifica y a largo plazo de la nación alemana estuvo acompañada por las siguientes medidas:



En 1993, Gerd Honsik publicó un libro con el asesoramiento de investigación de Franz Radl (en la foto). Esta obra, entre otros puntos, tenía como tema la acusación de un servicio secreto extranjero y de su agente en Viena que habían cometido un atentado con cartas bomba. Después, en Austria, comenzó una serie de atentados de cartas bomba y, desde un principio, la prensa internacional culpó a Honsik y Radl de estos atentados. La falsa acusación llevó a la detención de Radl que, a pesar del veredicto de inocencia de la audiencia territorial de Viena, permaneció en prisión durante dos años. En el mayor proceso público de la historia de posguerra austríaca y recurriendo a más de 100 testigos que no tenían material incriminatorio, el fiscal Sepp-Dieter Fasching intentó ganarse a los jueces ¡para destruir la vida de un inocente! De cumplirse su propósito, hubiera llevado a la cadena perpetua del mencionado e incluso de otro inocente, el acusado Ing. Peter Binder. Honsik, que fue perseguido por publicación no deseada de libros, vive en el exilio y fue salvado de la extradición gracias al testimonio del jefe de policía, M. Sika, que destapó las falsas notas en prensa como mentiras y declaró como infundadas las sospechas contra el autor. «Desde la invasión de Europa por tropas americanas, la historia es tergiversada en el mismo momento en que sucede. Desde entonces, estas falsedades se llaman historia contemporánea». Al menos, eso es lo que dice Honsik desde hace años. Con el ejemplo de la persecución escenificada del autor y su colaborador, se evidencia la energía criminal de falsear la verdad.

- 7 El alejamiento voluntario del gobierno de marionetas aleman de la cultura:
- 8 En consecuencia, la renuncia a la politica familiar, bajando los indices de natalidad con abortos, fraude generacional y constante inmigración.<sup>5</sup>
- 9 Todas las metas perseguidas por Kalergi requieren tremendas medidas de politica demografica como las aqui descritas. Hasta el dia de hoy, se llevan a cabo delante de nuestros ojos sin que se pueda demostrar que todos los ejecutores conozcan el nombre del maquinador de este secreto plan, Richard Coudenhove-Kalergi.

## Capitulo 8: No hay Plan Kalergi sin los EEUU.

COUDENHOVE-Kalergi nos menciona los ejecutores y sus asistentes: Adenauer, Churchill, Benesch, la Banca Warburg, y varios periódios de Nueva York.

- 2 A dicionalmente, «Der Spiegel» desvela: la politica europea de Adenauer fue financiada por el servicio secreto americano de la CIA.<sup>6</sup>
- 3 Sin los EEUU, el Plan Kalergi hubiera sido sólo una cruenta quimera intelectual, la fantasia de un nacionalista judio. Su colaborador, Konrad Adenauer, hubiera sido alcalde de Colonia en vez de canciller de la Alemania occidental.
- 4 Pero la casualidad queria a Kalergi en el justo momento en que se necesitaba una maquinación como la suya.
- 5 Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoria de los judios compartia las ideas de Herzl y no ansiaban la toma de

poder en Europa.

6 Cuando el imperio de los EEUU descartó el plan Morgenthau y percibió con preocupación que Stalin queria aprovechar la fuerza económica y militar de Alemania del Este contra Occidente, el plan Kalergi adquirió un protagonismo inesperado.

## Capitulo 9: ¿Es Europa el Tercer Reich de los judios?

Esta pregunta ha de contestarse negativamente por dos razones: actualmente, Europa ni es un imperio (Reich) judio, ni es el Tercer Reich de los judios.

- 2 Aunque el camino que nos llevó a Maastricht y Bruselas haya sido ideado por un masón de discutida proveniencia en colaboración con judios y para judios, no es el deseado por la mayoria de los judios europeos.
- 3 Justo cuando el imperio americano se acogió a ese plan, presionando a parlamentos y politicos europeos, forzó la concepción de un estado multiétnico, multicultural y, en su consecuencia, sin cultura.
- 4 Estas investigaciones han demostrado que tampoco Norteamérica es un pais gobernado exclusivamente por los judios.
- 5 El racismo de Kalergi tampoco coincide con las leyes raciales del Reich aleman. Mientras unos sueñan con el superhombre, Kalergi sueña con el hombre inferior.
- 6 Justo bajo el gobierno de George Bush, el mundo se acordó de que los protestantes blancos se dividen el poder con los judios, excluyendo generalmente a todas las demas étnias.<sup>7</sup>

«No puede suceder que alguien que pretende cambiar el sistema estatal de la República Federal de Alemania (BRD) sea castigado por la preparación de un acto de alta traición, mientras que el que pretende anular al pueblo alemán para reemplazarlo por una sociedad multicultural, constituyendo un estado multiétnico en suelo germano, quede impune. Una cosa es corregible, la otra no y, por lo tanto, mucho más grave. A largo plazo, esta situación legal tampoco podrá ser ignorada por el fiscal general del estado.»

(Abogado Dr. Otto Uhlitz, jurista estatal y ex-director del senado berlinés, en: Herbert Fischer, «Aspekte der Souveränität», Editorial Arndt, Kiel 1987.

## Nota del Prof. Guido Raimund:

El fiscal general del estado sí que está ignorando esta situación. ¿Por cuánto tiempo todavía?

- 7 Si alguna vez estos dos bandos se enfrentan, el resultado sera impredecible: mientras unos gozan del apoyo de bancos y medios de comunicación, los otros se respaldan con la industria, el ejército, la guardia nacional y la CIA.
- 8 El plan de Kalergi, por lo tanto, no es injusticia judia sin mencionar los intereses judios sino americana.

## Capitulo 10: El levantamiento de Europa. ¿Fracaso de Kalergi?

Con la negación de participar en la guerra de ataque a Irak en el año 2003, el canciller aleman, Schröder, dió un paso imprevisto y Europa dejó de ser vasalla del imperio. Con eso, el Plan Kalergi esta amenazado.

- 2 El vocal de los judios alemanes, Profesor Wolffsohn, calificó la desobediencia de Schröder como «acto antiisraeli».<sup>8</sup>
- 3 Al mismo tiempo, los lideres judios alemanes como Friedman y Spiegel parecen haber perdido influencia en los partidos.
- 4 Con el proyecto de un pacto de defensa mas alla de la OTAN, firmado por Francia, Alemania y Bélgica, la idea de la Europa de las patrias parece revivir aunque Kalergi ya la habia dado por muerta.
- 5 Se reconoce que la inmigración no trae ventajas económicas<sup>9</sup> sino que cuesta 100 mil millones de Euros anuales que no son financiables.
- 6 Los regalos en efectivo de los fondos sociales, mal usados para atraer a desocupados de todo el mundo y al-

canzar las perjudiciales cuotas de asentamiento, ya no se pueden pagar.

7 Tras perjudicar incomensurablemente a los alemanes, el plan de Kalergi parece estar fracasando.

## Capitulo 11: Kalergi ayudaba a Hitler traicionando a Herzl.

Cuando los escritos de Herzl sobre la creación de un estado israeli aun eran una utopia, Coudenhove-Kalergi desarrolló su plan de la toma de poder judia.

- 2 Kalergi tenia que saber que su intención de someter a Europa y poblar-la con etnias ajenas fomentaria el antisemitismo, dañaria la idea del estado judio de Herzl y empujaria a las masas a los brazos de Hitler y el nacionalsocialismo.
- 3 Después de la Segunda Guerra Mundial, Kalergi permaneció en la oscuridad del anonimato, pero ya antes de la Guerra, su vil racismo habia causado preocupación y rabia a los intelectuales.
- 4 ¿Quién está de acuerdo en dejarse gobernar por «superhombres», dejarse expulsar, tiranizar, y someter a un programa de cria de razas como si de pollos se tratara?
- 5 Kalergi, sabiendo que su confabulación perjudicaria las metas de Herzl, no tuvo consideración con éste y divulgó su reclamación de poder judio en Europa. También aceptó que sus propósitos provocaran recelo antisemita.
- 6 Por ello, recién después de la huida de Kalergi de Hitler, y tras el pacto de Haavara al que aspiraron el Mossad<sup>10</sup> y Alemania, se pudieron constituir las bases para el estado judio.

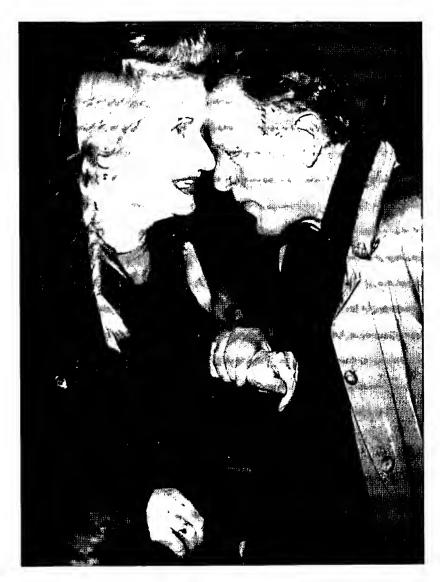

Nota del Prof. Guido Raimund:

Los artistas subvencionados Elfriede Jelinek y Claus Peymann. En el marco de la lucha contra la cultura alemana los escenarios son conservados con el dinero de sus víctimas que son los contribuyentes, mientras que las salas son llenadas con alumnos y miembros del sindicato.

## Capítulo 12: ¿Estado judio? ¿Diaspora? ¿Hegemonia mundial?

La semilla de Kalergi esta contaminando los intereses israelies. Los llamamientos de los Jefes del Estado israeli para que judios alemanes se asienten en Israel, fueron en vano.

- 2 Los lideres judios alemanes que ni en sueños hubieran renunciado a su agradable existencia en Alemania cambiandola por la dura vida en el pais de los Kibbuz, actuaron queriendo o sin querer segun Kalergi y la logia.
- 3 Siempre defendieron el proceder del Estado de Israel aunque ellos mismos proclamaban la inmigración de judios rusos, porque el Estado los parecia necesitar. Asi, antepusieron la necesidad del estado judio a sus propias aspiraciones de reforzar su posición en Alemania.
- 4 En vez de llamar a retroceder, segun Herzl, inventaron una nueva definición de nación por la cual ellos podian ser alemanes sin que ningun aleman pudiera ser judio bajo las mismas condiciones.
- 5 Para justificar su ausencia en el ejército que defiende Israel, apuntan hacia su importancia en medios y politica europea que les impide dejar sus puestos.
- 6 Su mensaje es: no Estado judio en vez de diáspora, sino ¡Estado judio, diaspora y hegemonia mundial! Lo quieren todo.
- 7 Al mismo tiempo, se rechaza el derecho de los demas paises a patria y nación.

- 8 Las consecuencias son que los judios ya no ven como obligación poblar Israel para lo que fue fundado sino, al contrario, dejar la tierra prometida y solicitar pasaportes alemanes para retornar al pais del cual, en su momento, Herzl salió y en el que la Haskala, el humanismo judio, surgió.
- 9 Esto puede corresponder a las exigencias de Kalergi. Pero no a las de Herzl ni del pacto de Haavara, ni del Estado judio.

## Capitulo 13: Theodor Herzl versus Kalergi. Estado judio versus soberania mundial.

En 1918 fue ordenado un plan para los pueblos – los 14 puntos de Wilson. Especificaban la ampliación de las patrias europeas y la anulación de fronteras trazadas por vencedores o colonias.

- 2 Los confines populares de 1918 y los 14 puntos de Wilson siguen siendo una misión para la reordenación del globo.
- 3 Los puntos de Wilson deben permitir una unica excepción: Israel. Es la excepción que confirma la regla. Al pueblo que no tiene tierra, las Naciones Unidas le perdonan la fundación violenta de su pais aunque perjudique al pueblo palestino.
- 4 Con razón, Kalergi habia calificado a los judios de pueblo urbano, acostumbrado a vivir en ciudades.
- 5 El pequeño Israel, con sus fronteras legalmente reconocidas e infraestructurado como ciudad Estado, ofreceria tres veces mas lugar del necesario para acoger a todos los judios que



Nota del Prof. Guido Raimund:

Salcia Landmann, gran dama de la Haskala, es decir, del humanismo judío, se opone a todas las corrientes de Kalergi y se declara en contra de la inmigración forzada en Alemania: «Es ridículo cuando los pocos judíos europeos [...] entonan las lamentaciones contra el supuesto 'racismo' y la 'xenofobia'. Por miedo a ser acusado de racismo, ningún político alemán se atreve a corregir la política de asilo que se pervertió de sobremanera. [...] ¿Estás en peligro en tu patria? Entonces te pagamos el viaje al Estado vecino de tu patria, pero con un régimen que te plazca. Pero si no estás en peligro en tu patria, entonces te pagamos el billete de vuelta. En cualquier caso, tu sitio es tu círculo cultural y no éste.»(«Der Spiegel», nº 1/1992.)

se encuentran esparcidos por el mundo.

- 6 Pero si Israel no se retira de los territorios que fueron ocupados tras la Guerra de los Seis Dias ni aprueba la constitución de un Estado palestino, al final, arriesgara los proyectos de separación de las Naciones Unidas y, en consecuencia, la legalidad del propio pais.
- 7 Lo mismo pasara si se sigue insistiendo en el plan de Kalergi, o sea, en el hundimiento de Alemania y Occidente. Nadie mata impunemente al que le cobija.
- 8 Si se cumple su condición y recupera su libertad, Alemania colaborara con todos los pueblos del mundo, también con Israel y los EEUU.
- 9 La condición consta de la exigencia de subsistencia del pueblo aleman como etnia pura y de la autonomia de su territorio. La colaboración no sirvió de nada: comenzó con nuestra falta de libertad y probablemente termine con la desaparición del pueblo.
- 10 El que, sin sentido, insiste en la anulación de las patrias y prevee el crepúsculo étnico, se jugara toda comprensión.

- 11 La desaparición de Occidente no es la pronosticada por Oswald Spengler: un destino irremediable que ocurre en ciclos al igual que la muerte humana por debilidad anciana. El hundimiento que acecha es un proceso organizado por conspiradores que pretenden deshacer los pueblos de Europa antes de tiempo.
- 12 Y eso de manera mezquina, a espaldas, así como Cain mató a Abel.
- 13 Apelo a la mayoria silenciosa de los judios alemanes: unios con nosotros contra el plan de Kalergi de la eliminación de las naciones y las patrias. Negad la ayuda al hundimiento de Occidente.
- 14 Lo que Atenas y Esparta fue para los Griegos, Alemania lo es para Europa: cuna de la musica, poesia, investigación, del espiritu del soldado caballeresco y del humanismo. Pero también cuna de la idea de Theodor Herzl, del pacto de Haavara y del humanismo judio, Haskala, que floreció en suelo aleman.
- 15 Si Alemania no resurge, la humanidad se preguntara dónde quedó y quién fue su verdugo.



Para los fundadores de los verdes austríacos el investigador de comportamiento y premio Nobel, Konrad Lorenz, fue una figura clave. Lorenz sabía cuatro peligrosas verdades que trató de propagar, pero cuya difusión en medios y política fue eficientemente combatida y evitada. Estas cuatro verdades - simplificadas - son: Primero, no existe en este mundo el crecimiento eterno. Ni para el hombre, ni la planta o el mineral ni tampoco para ningún poder y, en consecuencia, tampoco para la economía. Sin embargo, nuestro fraudulento sistema monetario se basa en un crecimiento económico constante con natalidad decreciente e intereses interminables. Por ello, el Profesor Lorenz era un peligroso testigo contra el sistema al que había que silenciar. Segundo: La educación sólo puede fomentar lo que ya existe – talento y carácter se heredan. Tercero: El sentido de la vida es procrear la vida. Esta verdad pone en duda el fin último de la reducción de natalidad, que sería el de crear espacio para la inmigración. Y es que Lorenz contradice al imperio que nos quiere hacer creer que el sentido no es tener hijos sino ganar dinero y placer personal. Cuarto: Uno de los pecados capitales de la humanidad civilizada es la pérdida de tradiciones. Pero esta verdad tampoco debía ser difundida va que justamente la destrucción de las culturas europeas, sobre todo, la pintura, poesía y música alemana,8 conforman la base para imponer a la humanidad el yugo del sistema monetario usurero.

#### Carta 21a:

## Petición

a los diputados de Alemania, Austria, Suiza, Tirol del Sur, Liechtenstein, Alsacia-Lorena, Luxemburgo, Holanda y Bélgica.

APELO a los diputados de todos los paises sucesores del «Santo Imperio Romano de la Nación alemana» a que reconozcan al Plan Kalergi como continuación del Plan Morgenthau y como la mayor represión y genocidio de la historia de la humanidad.

- 2 La prosecución de esta fechoría llevaría a la desaparición del imprescindible pueblo alemán, imprescindible como todas las etnias. Pero todas ellas, 3.000 en total, están amenazadas por la confabulación de Kalergi.
- 3 No permitan que tras el «antirracismo» constante que considera toda petición de conservar el estado alemán como «racismo», se esconda el agudo verdadero racismo de Kalergi.
- 4 Hay que restaurar las condiciones aparentemente irreversibles que fueron forzadas en los parlamentos alemanes por la presión inconstitucional de Kalergi, prensa, CIA, Banca Warburg, Movimiento Europeo y Churchill. Deben ser restablecidos la independencia y el poder de nuestros estados.
- 5 La obligación subliminal a la migración forzada y al control de natalidad ha de ser desechada.
- 6 Según el modelo de la desaparecida República Democrática, unas guarderías estatales con horarios extra-la-

borales han de facilitar la vida a las madres forzadas a trabajar.

- 7 Las empresas que huyen del emplazamiento alemán para esquivar impuestos, deben ser penalizadas con un impuesto de cambio de sede del 50 por ciento ganancial.
- 8 La economía, la prensa, la cultura alemana no deberían estar más tiempo bajo el mando del imperio sino ser devueltos a manos del pueblo.
- 9 El poder y cualquier rastro de influencia cultural de la CIA deben ser eliminados de la arquitectura, música, literatura y arte. Los tratos y fraudes con los servicios secretos han de ser castigados penalmente.
- 10 La Europa impuesta por Kalergi cuya meta no es la conservación sino el lento perecer de los pueblos, debe ser sustituída por la Europa de los Estados nacionales, es decir, de las patrias (véase: Prof. Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens»).
- 11 Los que durante años difunden a conciencia la irreversibilidad de la desaparición étnica alemana y proclaman como supuesto remedio la «inmigración compensatoria» han de ser acusados de alta traición y genocidio.
  - 12 Los forasteros en nuestros Es-

tados, ansiosos de volver a su patria, deben recibir ayuda para retornar a su país de origen. Los perseguidos deben seguir siendo apoyados con alojamiento, alimento y vestimenta pero nunca con dinero en efectivo.

- 13 Que el extranjero desarraigado que aprecie nuestro país sea bienvenido para que colabore en la reedificación del Estado de los alemanes, según la resolución 677 de la ONU y según la fraternización germana. Si lucha a nuestro lado en la reconquista, estará luchando también para la subsistencia de su propio pueblo.
- 14 Ha de desaparecer el concepto falseado de la nación fascista o comunista que permite al extranjero la inmigración constante y rechaza la definición étnica del pueblo alemán reduciéndolo a pagadores de indemnizaciones y responsables colectivos. El que entre los reeducados ya no tenga sentido de identidad nacional que considere que su pérdida causa la desaparición de todas las etnias del mundo (véase p. 193).

- 15 La política del sometimiento alemán ya ha inspirado demasiadas injusticias en el mundo al aceptar silenciosamente el genocidio de 1945 que consistió en limpieza étnica, embargo alimenticio, quema de campos, encarcelamiento de posguerra, tortura y asesinato en masa. Ha de romperse este silencio.
- 16 Todos los pueblos de este mundo estarían amenazados si, sin oponer resistencia, renunciaramos a la conservación de reservas territoriales, a la persistencia étnica, a fronteras legalmente establecidas o a ser reconocidos como un grupo compuesto por una cultura, un destino y un origen en común.
- 17 En la bandera europea, en lugar de las doce estrellas que simbolizan las doce tribus judías extraeuropeas, debe figurar la cruz.
- 18 En nombre del intocable derecho popular: el robo territorial y el genocidio, da igual si por medio de armas o sigilosas inmigraciones forzadas, no deben ser aceptados bajo ningún concepto.

## FIN

## Bibliografía

- Adler, Manfred: Die Freimaurer und der Vatikan. Verlag Pro Fide Catholica, Durach.
- Allen, Gary: Die Insider. Verlag für außergewöhnliche Perspektiven, 14. Aufl., Preußisch Oldendorf 2001, ISBN 3-922367-00-3. Título de la edición original americana: None Dare Call It Conspiracy, 1971.
- Amnesty International: Jahresbericht 1991. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 1991.
- Arbeitskreis für ökonomische und soziologische Studien: Gastarbeiter. Wirtschaftliche und soziale Herausforderung. Europaverlag und Österreichischer Wirtschaftsverlag, Wien 1973.
- Bacque, James: Der geplante Tod. Deutsche Kriegsgefangene in amerikanischen und französischen Lagern 1945–1946, Ullstein Verlag, Berlin Frankfurt am Main 1989.
- Verschwiegene Schuld. Die alliierte Besatzungspolitik in Deutschland nach 1945. Ullstein Verlag, Berlin - Frankfurt am Main 1995.
- Baker, John R.: Race. Oxford University Press, London/New York/Toronto 1974, traducción alemana: Die Rassen der Menschheit. Merkmale, Unterschiede und ihre Beziehungen zueinander. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1976.
- Barkholdt, Bernhard: Asylbetrug und Überfremdung. Kann Deutschland deutsch bleiben? DSZ-Verlag, München 1989.
- -: AUSLÄNDER die wahren Fakten. FZ-Verlag, München 1999.
- Baßler, Karl: Die Ausraubung des Deutschen Volkes nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft bis in die Gegenwart. Schriftenreihe der Deutschen Kulturgemeinschaft, Graz 1996.
- -: Die Große Ausländerlüge. Die ungeheure finanzielle Belastung der deutschen Steuerzahler durch die Gastarbeiter-Ausländer pro Jahr (Stand 1993). Schriftenreihe der Deutschen Kulturgemeinschaft, Graz 1996.
- Bauer, Yehuda: Freikauf von Juden? Verhandlungen zwischen dem nationalsozialistischen

- Deutschland und jüdischen Repräsentanten von 1933 bis 1945. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996.
- Bertel, Christian / Burgstaller, Manfred / Fabrizy, Ernst Eugen / Foregger, Egmont (Hrsg.), Nowakowski, Friedrich (Hrsg.): Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 19. Aufl., Wien, Februar 1997.
- Blum, John Morton: Deutschland ein Ackerland? Morgenthau und die amerikanische Kriegspolitik 1941–1945. Aus den Morgenthau-Tagebüchern. Droste Verlag, Düsseldorf 1968. (Título de la edición original: The Morgenthau Diaries. Years of War 1941–45. Houghton Mifflin Company, Boston 1967.)
- Brzezinski, Zbigniew: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. S. Fischer Verlag, 7. Aufl., Frankfurt 02/2003.
- Bülow, Andreas von: Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste. Piper Verlag, München 1998.
- Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2000. Berlin 2001.
- Clark, Ramsey: Wüstensturm. US-Kriegsverbrechen am Golf. Lamuv Verlag, Göttingen 1993.
- Conquest, Robert: The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine. Oxford University Press, New York 1986 (alemán: Ernte des Todes, Ullstein Verlag).
- Coudenhove-Kalergi, Richard Nikolaus Graf: Adel. Verlag der Neue Geist / Dr. Peter Reinhold, Leipzig 1922.
- -: Apologie der Technik. Paneuropa-Verlag, Wien Leipzig 1922.
- -: Praktischer Idealismus. Paneuropa-Verlag, Wien Leipzig 1925.
- Ein Leben für Europa. Meine Lebenserinnerungen. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln -Berlin 1966.
- -: Paneuropa. Paneuropa-Verlag, Wien Leipzig 1926.

- -: PANEUROPA 1922 bis 1966. Herold-Verlag, Wien 1966.
- -: Pazifismus. Paneuropa-Verlag, Wien Leipzig 1924.
- Courtois, Stéphane / Werth, Nicolas / Panné, Jean-Louis / Paczkowski, Andrzej / Bartosek, Karel / Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper Verlag, 4. Aufl., München 1998.
- Creutz, Helmut: Das Geld-Syndrom. Wege zu einer krisenfreien Wirtschaftsordnung. Neuausgabe 2001, Econ Verlag, München.
- Czernin, Rudolf: Vom Liberalismus zur Anarchie. Leopold Stocker Verlag, Graz - Stuttgart 2002. Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
- derstandes (Hrsg.): Jahrbuch 1991. Wien.

  -: Rechtsextremismus in Österreich nach 1945.
  Österreichischer Bundesverlag, 5. Aufl., Wien
- 1981. Eibl-Eibesfeldt, 1renäus: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie. Piper Verlag, München 1995.
- -: In der Falle des Kurzzeitdenkens. Piper Verlag, München 1998.
- Eichler, Richard W.: Der gesteuerte Kunstverfall. Ein Prozeß mit 129 Bildbeweisen. J. F. Lehmanns Verlag, München 1965.
- Fassmann, Heinz, und Münz, Rainer: Einwanderungsland Österreich? Historische Migrationsmuster, aktuelle Trends und politische Maßnahmen. Jugend & Volk Edition Wien Dachs-Verlag, Wien 1995. (Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Wien sowie dem Bundesministerium für Inneres.)
- Feldbauer, Gerhard: Agenten, Terror, Staatskomplott. Der Mord an Aldo Moro, Rote Brigaden und CIA. PapyRossa Verlag, Köln 2000.
- Findley, Paul: Die Israel-Lobby. Hinter den Kulissen der amerikanischen Politik. Verlagsgemeinschaft Berg, Berg am See 1992.
- Fischer, Herbert (Hrsg.): Aspekte der Souveränität. Arndt Verlag, Kiel 1987.

- Foregger, Egmont, und Fabrizy, Ernst Eugen: Strafgesetzbuch StGB samt ausgewählten Nebengesetzen. Kurzkommentar. Mit einer Einführung und Anmerkungen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes und des Schrifttums. Hauptwerk mit Ergänzungsblättern. Manzsche Verlagsund Universitätsbuchhandlung, Wien 2001.
- Franz-Willing, Georg: Umerziehung. Die De-Nationalisierung besiegter Völker im 20. Jahrhundert. Nation Europa Verlag, Coburg 1991.
- Fritzsche, Hans und Springer, Hildegard: Das Schwert auf der Waage. Hans Fritzsche über Nürnberg. Vowinckel, Heidelberg 1953.
- Füssl, Karl: Die Umerziehung der Deutschen. Jugend und Schule unter den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs 1945–55. Verlag Schöningh, Paderborn 1994.
- Gadamer, Hans-Georg, und Vogler, Paul (Hrsg.): Neue Anthropologie. Band 1, Biologische Anthropologie, Erster Teil, und Band 2, Biologische Anthropologie, Zweiter Teil, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, und Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1973.
- Goldmann, Nahum: Der Geist des Militarismus. Berlin 1915.
- Grolitsch, Lisbeth: Notwende. Aufsätze, Reden und Schriften. Im Kampf um eine neue Ordnung in Kultur, Geschichte und Politik aus lebensgesetzlichem Denken. Deutsche Kulturgemeinschaft, Graz 2002, ISBN 3-00-009944-1.
- Günther, Siegwart-Horst: Uran-Geschosse: Schwergeschädigte Soldaten, mißgebildete Neugeborene, sterbende Kinder. Eine Dokumentation der Folgen des Golfkrieges, 1993-1995. Ahriman-Verlag, Freiburg 2000.
- Habsburg, Otto: Damals begann unsere Zukunft. Herold-Verlag, Wien 1971.
- Haffner, Sebastian: Anmerkungen zu Hitler. Lizenzausgabe für Bertelsmann Club und Deutschen Buchklub, 1978.
- Hahn, Brigitte: Umerziehung durch Dokumentarfilm? Ein Instrument amerikanischer Kulturpolitik im Nachkriegsdeutschland (1945–

- 53). LIT Verlag, Münster-Hamburg-Berlin-London 1997.
- Halow, Joseph: Siegerjustiz in Dachau. Die US-Schauprozesse – Ein Amerikaner stellt richtig. Druffel-Verlag, D-82328 Berg 1994, ISBN 3-8061-1090-5, Título de la edición americana: "Innocent at Dachau", IHR, Kalifornien 1993.
- Hoggan, David L.: Der erzwungene Krieg. Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs. Verlag der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung, Tübingen 1966.
- Junker, Dietmar, Bezirksinspektor im Kriminaldienst, p.A. Rossauer Lände 5–7, 1090 Wien: Gutachten. Erstellt über Auftrag des Landesgerichtes für Strafsachen Wien, Aktenzeichen: 9dE Vr 14.826/86 Hv 3141/87, Wien, 9. 8. 1989.
- Kinder, Hermann, und Hilgemann, Werner: dtv-Atlas Weltgeschichte. Sonderausgabe in einem Band. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2. Aufl., München Oktober 2001.
- Kishon, Ephraim: Picasso war kein Scharlatan. Randbemerkungen zur modernen Kunst. Langen-Müller Verlag, Wien - München 1986.
- -: Picassos süsse Rache. Neue Streifzüge durch die moderne Kunst. Albert Langen-Georg Müller Verlag, Wien - München 1995.
- Knußmann, Rainer: Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. Spektrum Akademischer Verlag, 2. Aufl., Heidelberg 1996.
- Lafontaine, Oskar: Das Herz schlägt links. Econ Verlag, Düsseldorf 1999.
- Lingk, Michael: Amerikanische Besatzer und deutsche Kirchen 1944–48. Universitas Verlag, Tübingen 1991.
- Lorenz, Konrad: Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. dtv-Verlag, München 1992.
- -: Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Piper Verlag, München 1973.
- Lüftl, Walter, und Martin, Paul C.: Die Formeln für den Staatsbankrott. Am Beispiel des finanziellen Endes der Republik Österreich. Wirt-

- schafts-Verlag Langen Müller/Herbig, München 1984.
- Lundberg, Ferdinand: The Rich and the Super-Rich. A Study in the Power of Money Today. Lyle Stuart Inc., New Jersey 1988.
- Margolina, Sonja: Das Ende der Lügen: Rußland und die Juden im 20. Jahrhundert. Siedler-Verlag, Berlin 1992.
- Mayr, Ernst: Artbegriff und Evolution. Parey Verlag, Hamburg 1967.
- -: Das ist Biologie. Die Wissenschaft des Lebens.
   Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg -Berlin 1998.
- -: Eine neue Philosophie der Biologie. Piper Verlag, München 1991.
- Mirak-Weißbach, Muriel: Der gerechte Krieg. Das Rauschgiftkartell besiegen. Dr. Böttiger Verlag, Wiesbaden 1990.
- Mittmann, Beate, und Priskil, Peter: Kriegsverbrechen der Amerikaner und ihrer Vasallen gegen den Irak und 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ahriman-Verlag, Freiburg 1999.
- Mosberg, Helmuth: Re-Edukation. Umerziehung und Lizenzpresse im Nachkriegsdeutschland. Universitas Verlag, München 1991.
- Mullins, Eustace, und Bohlinger, Roland: Die Bankierverschwörung. Die Machtergreifung der Hochfinanz und ihre Folgen. Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, Struckum o. J., ISBN 3-922314-67-8.
- Nawratil, Heinz: Die deutschen Nachkriegsverluste unter Vertriebenen, Gefangenen und Verschleppten. Ullstein Verlag, Berlin - Frankfurt/ M.1986.
- Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948.
   Das letzte Kapitel unbewältigter Vergangenheit. Universitas Verlag, München 1999.
- Die Vertreibungs-Verbrechen an Deutschen. Tatbestand, Motive, Bewältigung. Universitas Verlag, München 1982.
- Noelle, Hermann: Die Langobarden. Germanen begegnen Rom. Türmer Verlag, Berg 1978.
- Ostrovsky, Viktor: Geheimakte Mossad. Die schmutzigen Geschäfte des israelischen Ge-

- heimdienstes. C. Bertelsmann Verlag, München 1994.
- -: Der Mossad. Ein Ex-Agent enthüllt Aktionen und Methoden des israelischen Geheimdienstes. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1991.
- Parker Yockey, Francis: Chaos oder Imperium. Grabert Verlag, Tübingen.
- Pfeifer, Helfried: Werden und Wesen der Republik Österreich. Tatsachen und Dokumente. Eckart-Schriften Heft 104a. Österreichische Landsmannschaft, 3. Aufl., Wien 1988.
- Raviv, Dan, und Melman, Yossi: Die Geschichte des Mossad. Wilhelm Heyne Verlag, München 1992.
- Rullmann, Hans Peter: Der Fall Demjanjuk. Unschuldiger oder Massenmörder? Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, Struckum/Nordfriesland 1987.
- Rürup, Bert: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven der Bundesrepublik Deutschland. (Perspektiven und Orientierungen. Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes Band 7.) C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1989.
- Schild, Hermann: Das Morgenthau Tagebuch. Dokumente des Anti-Germanismus. Druffel-Verlag, Leoni 1970.
- Schrenck-Notzing, Caspar von: Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen. Seewald Verlag, Stuttgart 1965.
- Die heilige Schrift. Nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers.
- Schwartz, Thomas Alan: Die Atlantik-Brücke. John McCloy und das Nachkriegsdeutschland. Ullstein Verlag, Frankfurt a. M. - Berlin 1992.
- Schwarz, Fritz: Das Experiment von Wörgl. Genossenschaft Verlag freiwirtschaftlicher Schriften, Bern 1951.
- Schweiger, Herbert: Geld und Weltpolitik. Deutsches Kulturwerk europäischen Geistes, 2. erw. Aufl., Graz 2000.
- Senger, Alexander von: Mord an Apollo. Thomas Verlag, Zürich 1964.

- Shahak, Israel: Jüdische Geschichte, jüdische Religion. Lühe-Verlag, Postfach 1249, D-24390 Süderbrarup.
- Solschenizyn, Alexander: Der Archipel GULAG. Scherz Verlag, Bern - München - Wien 1973.
- Soucek, Theodor V.: Wir rufen Europa. Welsermühl-Verlag, Linz 1956.
- -: Ungleichheit vom Uratom zum Kosmos. Das Schneeflockenprinzip. Universitas Verlag, München 1988.
- Stiefel, Dieter: Entnazifizierung in Österreich. Europaverlag, Wien 1981.
- Stiglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung. Siedler Verlag, Berlin 2002.
- Österreichisches Strafgesetzbuch.
- Tobias, Jim G., und Zinke, Peter: NAKAM. Jüdische Rache an NS-Tätern. Konkret Literatur Verlag, Hamburg 2000.
- United Nations: The Crime of genocide. A United Nations convention is aimed at preventing destructions of groups and at punishing those responsible. United Nations Publications, 4. Aufl., New York 1956.
- Wagnleitner, Reinhold: Coca-Colonisation und Kalter Krieg: die Kulturmission der USA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1991.
- Walendy, Udo: Wahrheit für Deutschland. Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges. Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho/Weser 1970.
- Wisnewski, Gerhard / Landgraeber, Wolfgang / Sieker, Ekkehard: Das RAF-Phantom. Wozu Politik und Wirtschaft Terroristen brauchen. Droemer Knaur Verlag, München 1992.
- Wuermeling, Henric L.: Die weiße Liste. Umbruch der politischen Kultur in Deutschland 1945. Ullstein, Berlin Frankfurt/M. Wien 1981.
- Yockey, Francis Parker: Chaos oder Imperium? Das Abendland zwischen Untergang und Neubeginn. Grabert-Verlag, Tübingen 1976.
- Young, Desmond: Rommel. Der Wüstenfuchs. Universitas Verlag, 14. Aufl., München 1996.

## Diarios y Revistas

Der Aufbau, Nueva York Die Aula, Graz

Berliner Morgenpost, Berlín

C.O.D.E., Vaduz

Deutsche Sprachwelt, Erlangen

Die ganze Woche, Viena

Dolomiten, Bozen

Donau-Bote

Eckartbote, Viena

Focus, Munich

Format, Viena

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Frankfurt

Die Gemeinde, Viena Ha'aretz, Israel Huttenbriefe, Graz

Jüdische Allgemeine, Berlín

Der Kriminalbeamte, Viena

Neue Kronen-Zeitung, Viena

Kurier, Viena

National-Zeitung, Munich

News, Viena

Osteuropa, Berlín

PHI. Politische Hintergrundinformationen, Kaunas

Der Kriminalbeamte, Viena

Profil, Viena

Raum & Zeit, Wolfratshausen

Der Spiegel, Hamburgo

Der Standard, Viena

Süddeutsche Zeitung, Munich

Unabhängige Nachrichten, Bochum/Oberhausen

Die Welt, Bonn/Berlin

Welt am Sonntag, Bonn/Berlín

Wirtschaftswoche, Viena

Zur Zeit, Viena

Neue Zürcher Zeitung, Zurich

#### Notas

#### Carta 1a:

1 Coudenhove-Kalergi: «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 66: «El Movimiento Europeo avanzó silenciosamente con pies de plomo..»

2 op.cit., p. 76.

3 op.cit., pp. 61-88.

4 op.cit., p.58: «el cielo azul como imagen de la paz inalterable».

5 «Elbe-Jeetzel-Zeitung», citada en: «Unabhängige Nachrichten», Bochum, nº 11/11991, p. 12.

6 Jean-Claude Juncker, «Der weite Weg in die Zukunft», en: «Der Spiegel», Hamburgo, n° 10/2002, p. 172.

7 Coudenhove-Kalergi: «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 103.

8 «Ahnenpass aus dem Labor», en: «Der Spiegel», n° 50/1999, pp. 226.

9 véase Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», p. 139: «La obligación general a trabajar es una obligación ética y técnica. Un programa idóneo para la ampliación del estado laboral fue desarrollado por Popper-Lynkeus en su obra: 'Die allgemeine Nährpflicht.' ... Allí, define el trabajo forzoso como precio que hay que pagar para la eliminación de la miseria y la preocupación.»

10 Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», pp. 27, 28.

11 Margolina, «Das Ende der Lügen». Doron Arazi, «Zwei mal zwei gleich sechzehn. Widerstand blieb immer die Sache der Minderheit: Der Niedergang des sowjetischen Geheimdienstes in Polen», en: «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 16. 12. 1999. «Recién después de romperse la

resistencia, las fuerzas de la NKWD fueron retiradas, pero cientos de oficiales soviéticos de proveniencia o supuesta proveniencia polaca permanecieron en el nuevo aparato polaco. Éste fue centralizado en el Nuevo Ministerio para Seguridad Pública (el polaco MBP). Sus líderes eran de origen judío en una desproporcionada mayoría; los documentos mencionana cifras entre el 19 y el 33 por ciento y el 50 por ciento en altos cargos.»

#### Carta 2a:

1 véase 1. Carta, nota 6.

2 «Donau-Bote», abril-mayo 1972.

3 op.cit., p. 1.

12 véase nota 6.

4 Wuermeling, «Die weiße Liste».

5 Cf. nota 2.

6 véase nota 4.

7 «Donau-Bote», abril-mayo 1972, p. 1.

#### Carta 3ª:

1 «Kurier», 31. 12. 2000.

2 «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 7. 2. 2002.

3 Canciller Ludwig Erhard: «La acogida de más trabajadores extranjeros tiene sus límites. Al final lleva al encarecimiento y carga adicional de nuestra balanza de pagos.» Declaración de Gobierno, 10.11.1965.» – En la campaña electoral por el Congreso Alemán en 2002, el presidente de Baviera, Edmund Stoiber, advirtió que la cifra de extranjeros aumenta constantemente mientras el índice de los extranjeros empleados está estancado desde hace diez años.

Vease »National-Zeitung», Munich.

4 El «Informe de Protección Constitucional 2000» hace constar que, aparte de delitos no violentos, el 65,4 % (en 1999: 66,9 %) de todas las faltas son delitos de propaganda (§§ 86, 86a StGB). (p. 29)

5 Escrito de INTERPOL, ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE, SECRETARIAT GENERAL, LYON – FRANCE, 22.7. 1993, V/Réf.: 1276 640/1-11/10/Ki du 09/07/93, N/Réf.: D.3/219, Objét: Affaire Gerd Honsik, firmado por R. E. KENDALL, Secrétaire Genéral, dirigido a Herbert FUCHS, Ministerio del Interior, Interpol Viena.

6 United Nations, "The Crime of genocide".

«Convención sobre Prevención y Castigo del Genocidio»: «Genocidio § 321. (1) El que, con la intención de destruír total o parcialmente un grupo nacional, racial, étnico o religioso como tal, mate a un miembro del grupo, le cause daños físicos o mentales graves, someta al grupo a condiciones de existencia apropiadas para ocasionar su destrucción física total o parcial, imponga medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslade por la fuerza a un niño del grupo a otro grupo, será castigado con la pena de privación de libertad de por vida. (2) El que acuerda con otro la realización de un delito descrito en el parr. 1, será castigado con privación de libertad de hasta 10 años.»

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, »Resolución 827» (1993): «Artículo 5. Crimenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional está capacitado para perseguir personas responsables de los siguientes delitos contra la población civil: a) Homicidio; b) Extinción; c) Esclavización; d) Expulsión; e) Privación de Libertad; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) otras acciones inhumanas». 7 Brzezinski, «Die einzige Weltmacht».

8 véase la resolución de la ONU, Resolution 677 (1990), 28. 11. 1990. («The Security Council [...] I. Condemns the attempts by Iraq to alter the demographic composition of Kuwait and to destroy the civil records maintained by the legitimate Government of Kuwait; 2. Mandates th Secretary-General to take custody of a copy of the population register of Kuwait ...»).

9 op.cit.

10 véase nota 8 y 6.

11 véase nota 7.

12 véase p. 95.

#### Carta 4a:

I «Israel 800-mal von UNO verurteilt», en: «Deutsche Nationalzeitung», n° 20, 10. 5. 2002, p. 7. (véase: «Die UN-Resolutionen», Tomo I – hasta 1978 – Tomo II – desde 1978 –, Berlin-Verlag.)

2 Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», p. 33.
3 v. 9. Carta, 2. Capítulo. véase también las declaraciones del Prof. Michael Wolffsohn, en: «Jüdische Allgemeine»,
25. 9. 2002.

4 «Bewusstes Betrügen. Chomsky über unkritische Medien», Noam Chomsky en conversaciones con Brigitte Voykowitsch, en: «Der Standard», Wien, 29.11.2001: «Donde se da cuenta ampliamente de que el Tribunal Internacional ha condenado a los Estados Unidos, como único país en el mundo, por terrorismo»

5 Shahak, «Jüdische Geschichte, jüdische Religion».

6 op.cit., «Der Standard», 7. 2. 2000.

7 "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 7. 2. 2002.

8 "Der Spiegel", nº 12/2003, p. 87.

#### Carta 5a:

1 «Who Owns the Fed? Banks that hold stock in the Fed are called member banks.» http://www.dallasfed.org/htm/ system/frs.html.) Lundberg,

«The Rich and The Super-Rich». Mullins, «Secrets of the Federal Reserve. The London Connection». Mullins/ Bohlinger, «Die Bankierverschwörung». Allen, «Die Insider». Charles A. Lindbergh Sr., «The Economic Pinch», Dorrance & Company, Philadelphia 1923. Más literatura y material inglés: The Federal Reserve System, Paul Warburg, Macmillan, N.Y. 1930; The Great Soviet Encyclopaedia, Macmillan, London, 1973; Encyclopaedia Britannica, 1979; Encyclopaedia Americana, 1982; Banking and Currency and the Money Trust, Charles A. Lindbergh, Sr. 1913; Banking Reform in the United States, Paul Warburg, Columbia Univ., 1914. Fuentes de Archivo: Senate Committee Hearings on Federal Reserve Act, 1913; House Committee Hearings on Federal Reserve Act, 1913; House Committee Hearings on the Money Trust (Pujo Committee) 1913; House Investigation of Federal Reserve System, 1928; Collected Speeches of Louis T McFadden, Congressional Record.

2 Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», p. 28, 33, 45, 51. El líder obrero judío, S. Gomper declaró al «Chicago Tribune» del 1. 5. 1922: «Las bancas anglogermanas son el elemento más peligroso del bolchevismo; los fondos para éste son millonarios.» Extensa documentación sobre la financiación de la Revolución Rusa procede de Anthony C. Sutton, «Wall-Street and the Bolshevik Revolution», New Rochelle/New York 1974. Armand Hammer, «Mein Leben», Scherz Verlag, Bern/München/Wien 1988. Arsène de Goulevitch, «Tsarisme et Révolution», Paris 1931, traducción inglesa: «Czarism and the Revolution», Omni Publications, Hawthorne, CA, 1961. Alexander Solschenizyn, «Lenin in Zürich». «Who's Who in American Jewry».

3 v. 1. Carta, nota 11.

4 Wisnewski, «Das RAF-Phantom»; Feldbauer, «Agenten, Terror, Staatskomplott». Wuermeling, op.cit.

5 Wagnleitner, op.cit.

6 Wagnleitner, op.cit., p. 91: «Hasta resultó, colar ciertos mensajes en los discursos de miembros del gobierno austríaco.»

7 «Der Standard», Wien, 3.12.2001.

8 Wagnleitner, op.cit., p. 208: «Los esfuerzos de los go-

biernos de los EEUU de impresionar a los europeos con manifestaciones de alta cultura, formaban parte de la estrategia política, de reducir a la nada la cultura europea para integrar Europa en ese único mundo occidental de la Pax Americana.»

9 «Sie schufen ein Monster», en: «Der Spiegel», n° 38/1997, p. 170: «Así salió que una respetable parte del arte moderno debe su existencia a la CIA [...]. Pronto, los agentes tenían oficinas en 35 países e imprimían más de dos docenas de revistas de escena. Ayudaron a pintores como Willem de Kooning y Jackson Pollock...»

10 En libros de colegio austríacos para historia y sociales se enfatiza, que el mantener tradiciones es una característica del fascismo.

11 Egon Bahr, en: «Stern», nº 47/1996.

12 «Der Spiegel», 1991, nº 31 y 32.

13 «Die größten Massenmörder sind Diktatoren, nicht Kriege!», en: «Kurier», 31. 7. 1986. «Una investigación sobre las víctimas de la violencia política en el siglo XX resultó chocante. El mayor derrame de sangre no lo causaron las Guerras Mundiales, sino sobre todo, las limpiezas étnicas - sobre todo, pero no exclusivamente - en dictaduras comunistas. Aquí el terror en cifras: desde 1900 murieron cerca de seis millones en guerras civiles, 29,7 millones en conflictos internacionales - pero más de 119 millones en regímenes totalitarios. Alrededor de 40 millones de ciudadanos soviéticos fueron asesinados, sobre todo, por Stalin. La China de Mao-Tse-Tung cuenta con un promedio de 45 millones de víctimas. En la guerra de Vietnam que duró 10 años hubo 1,2 millones de muertos, pero 2,3 murieron tras la toma de poder comunista. Sin duda, los regimenes comunistas llevaron a cabo los mayores asesinatos en masa. «Neue Kronen-Zeitung», 3. 8. 1992: «...según un grupo ruso-español de expertos de la Universidad de Madrid, en total, durante el 'terror rojo' en la Unión Soviética, fallecieron violentamente 56 millones de personas...»

14 Czernin, «Vom Liberalismus zur Anarchie».

15 Ullrich Fichtner, «Die Weltbürger», en: «Der Spiegel», n° 27/2002, pp. 60.

16 Editorial C.O.D.E., Postfach 441, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

#### Carta 6a;

1 Young, «Der Wüstenfuchs».

2 «FORMAT», n° 21/2001.

3 Halow, «Siegerjustiz in Dachau».

4 v. Noelle, «Die Langobarden».

5 «Sunday Herald», London, 13.9.2002.

6 1 Sam. 15:3: «Ahora, ve y golpea a Amalek, y destruirán todo lo que tiene, y no te apiadarás de él, y matarás desde hombre hasta mujer, desde niño hasta lactante, desde toro hasta cordero, desde camello hasta burro.»

7 «Der Spiegel», nº 47/1994, p. 154.

8 Bacque, «Der geplante Tod», «Verschwiegene Schuld».

9 «Der Spiegel», nº 38/1997, pp. 168.

10 op.cit.

11 El portavoz del gobierno de los EEUU, Ari Fleischer, según la cadena de televisión NTV, 1.10.2002: «Una bala para Saddam sería más económica que una guerra».

12 El ministro presidente italiano, Giulio Andreotti, manifestó la sospecha de que el atentado contra el Papa pudiera haber sido una acción encubierta de la CIA o sus servicios asociados. «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 1.12.1992, p. 7.

13 Thomas Buomberger y Rolf Widmer, gerente y presidente respectivamente de «Municipios Suiza Juntos» (GGS), escriben en su artículo «Neue Partnerschaften – Wege aus der Isolation», 10.11.1999: ... «Los daños por los bombardeos de la OTAN son enormes; un grupo independiente de ecónomos calcula los daños iniciales en 30 mil millones de dólares. A ésto se suma una catástrofe medioambiental sin medida que ya fue grande antes de la guerra pero empeoró desastrosamente con los bombardeos. Gran cantidad de mercurio, dioxina, pcb y otras sustancias tóxicas escaparon y se acumulan en tierra y elementos de la cadena alimenticia» (http://www.ggs-ccs.ch)

14 Fritjof Meyer, «Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkenntnisse durch neue Archivfunde», en: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (Ed.), "osteuropa", 52. Jahrgang, Berlin, mayo 2002 (Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart), pp. 631 - 641. p. 639: «Tras tres días sin dormir, torturado, apuñalado tras cualquier contestación, desnudo y forzado al alcohol, el interrogatorio tuvo lugar 'con pruebas a palos', así lo relató el mismo Höß…» http://www.osteuropa.rwth-aachen.de, http://www.dgo-online.org

15 «PHI. Politische Hintergrundinformationen», Kaunas, Litauen, 28. 8. 2002, p. A151.

16 El tanque Leopard, un buque bélico inmune al radar y el submarino 31. véase: «Der Spiegel», nº 25/2002, pp. 74, «Jagd auf U 31».

17 Véase: «Die 'friedenschaffenden Maßnahmen' der USA seit 1945. US-Militäreinsätze nach dem Zweiten Weltkrieg», en: «Unabhängige Nachrichten», n° 8/1999, Postfach 101706, D-46017 Oberhausen.

18 Parker Yockey, «Chaos oder Imperium».

#### Carta 7a:

1 «Die Welt», 26. 8. 1998, p. 12: «La suma 12 de las estrellas es un guiño a las doce tribus de Israel y al pueblo elegido de Dios.»

2 «Neue Zürcher Zeitung», 13. 4. 2000.

3 véase 4. Carta, nota 1.

4 Richard von Weizsäcker, en conversaciones con «Der Spiegel», nº 26/1994.

5 Foregger, «Strafgesetzbuch StGB samt ausgewählten Nebengesetzen. Kurzkommentar».

Bertel/Burgstaller/Fabrizy/Foregger/Nowakowski, «Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch». véase comentario al § 321.

- 6 Georg Hoffmann-Ostenhof, «Hysterische Welt?», en: «profil», nº 41, 10. 10. 1999. También: Hoffmann-Ostenhof, en: «profil», 27. 3. 2000, p. 100.
- 7 Annette Grossbongardt, «Ahnenpass aus dem Labor», en: «Der Spiegel», n° 50/1999, pp. 226 «ajo el liderazgo de los ultra-ortodoxos, el Ministerio del Interior israeli hasta exigía tests geneticos a los inmigrantes para demostrar el origen judio de sus abuelos.» (p. 228.)
- 8 Hans Rauscher, en: «Kurier», 29. 12. 1987.
- 9 El semanario judío «Der Aufbau», Nueva York, nº 19/2002.
- 10 «Dolomiten», 23. 11. 2001.
- 11 «Dolomiten», op.cit.

#### Carta 8a:

- I Archivo de Documentación de la Resistencia austríaca «Rechtsextremismus in Österreich nach 1945», p. 339/340: «Encuestas realizadas de 1946 a 1948 por el ocupacionista americano demuestran que falta mucho para hacer frente al pasado. Sólo cerca del 42 % de los vieneses consideraban el nacionalso-cialismo como algo negativo.» (v. Peter J. Katzen-stein, «Das österreichische Nationalbewußtsein», en: «Journal für angewandte Sozialforschung», 3/1976, p. 5.)
- 2 1 Samuel 18.
- 3 v. Gerald Reitlinger, «Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939–1945», Spiess Verlag, <sup>7</sup>1992; Raul Hilberg, «Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust», Samuel Fischer Verlag, <sup>6</sup>1994; Christopher R. Browning, «Der Weg zur "Endlösung: Entscheidungen und Täter», Dietz Verlag, 1998; Wolfgang Benz, «Der Holocaust», Verlag C. H. Beck, <sup>5</sup>2001; Eugen Kogon/Hermann Langbein/Adalbert Rückerl, «Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eine Dokumentation», Samuel Fischer Verlag, <sup>3</sup>1995; Kinder/Hilgemann, «dtv-Atlas Weltgeschichte», p. 483.
- 4 Véase: Klaus J. Milich y Jeffrey M. Peck, «MULTICULTURALISM IN TRANSIT. A German-American Exchange», Berghahn Books, Oxford Nueva York Berlín, octubre 1998, ISBN 1-57181-163-X. Peck, «Being a Jewish American Germanist after Goldhagen: A Response to Herbert Lehnert, 'Was wir von Goldhagen lernen können'», en: «The German Quarterly», vol. 70, n° 2, primavera 1997. Peck, «Globalization and German Studies: A New Border Action», en: «The German Quarterly», vol. 73, n° 1, invierno 2000, pp. 31–34. Peck, «Rac(e)ing The Nation: Is there a German 'Home'», en: Eley und Suny (Ed.), «Becoming National: A Reader».
- 5 Coudenhove-Kalergi, «Apologie der Technik», p. 77. 6 Wendell Willkie, «One Word», Simon & Schuster, Nueva York 1943, p. 85.
- 7 Wuermeling, «Die weiße Liste», pp. 18; Blum, «Deutschland ein Ackerland?». Schild, «Das Morgenthau Tagebuch».

- 8 Véase: Wuermeling, op.cit.
- 9 Véase 5. Carta, nota 8.
- 10 v. 2. Carta, nota 3.
- 11 «Die CIA zahlte», en: «Der Spiegel», n° 33/1997, p. 20. 12 Profesor Alfred de Zayas, en el prólogo de «Verschwiegene Schuld», p. 10/11, sobre el autor James Bacque: «Y ahora presenta pruebas de que más de cinco millones de alemanes murieron de hambre tras la guerra bajo el gobierno militar de los aliados.»
- 13 Profesor Dr. Suppan el 22. 4. 2002, canal de TV Phönix. 14 Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 103.
- 15 Cohn-Bendit: «Hace más de 20 años, le posibilité dejar el terrorismo. Para eso colaboré con la Protección constitucional.» («Focus», nº 48/2000.)
- 16 Otto von Habsburg: «Cohn-Bendit es mi desorganizado preferido». Daniel Cohn-Bendit: «Otto de Habsburgo es mi reaccionario preferido».(Canal de Tv «3sat», 12. 2. 2000. 23 horas.)
- 17 DÖW (Ed.), «Rechtsextremismus in Österreich nach 1945». véase 12. Carta, nota 7.
- 18 Véase: Archivo de Documentación de la Resistencia austríaca/ Comunidad cultural israeli de Viena/ Sociedad para Esclarecimiento político (Ed.), «Justiz und nationalsozialistische Wiederbetätigung. Protokoll der gleichnamigen Tagung» (15.5.1990), Wien. Jueces que no quieran colaborar no sólo notarán el poder de los medios sino la influencia del Ministro de Justicia: «Justiziminister forderte Konsequenzen: Vorsitzender wurde abgelöst» ("Kurier", 25 de mayo 1996, p. 9.). También: «Neue Kronen-Zeitung», 21.9.1996, p. 22, y «Kurier», 24.9.1996, p. 9.
- 19 Peter Scholl-Latour, en el espacio «Maischberger», Canal de Tv NTV, 14. 10. 2002.

## Carta 9a:

- 1 «profil», Viena, n° 37, 9, 9, 2002, p. 102.
- 2 Parker Yockey, «Chaos oder Imperium».
- 3 «Der Spiegel», nº 23/2000, p. 162: «Bill Clinton elevó la colecta de donaciones a pasión presidencial. Gustosamente invitaba a traficantes de drogas colombianos, traficantes de armas chinos a té y sesiones de fotos.»
- 4 Wuermeling, «Die weiße Liste».
- 5 Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 124.
- 6 Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 122.
- 7 «Der Spiegel», nº 12/2003, p. 27.
- 8 Mittmann, «Kriegsverbrechen der Amerikaner und ihrer Vasallen gegen den Irak und 6000 Jahre Menschheitsgeschichte». Günther, «Uran-Geschosse: Schwergeschädigte Soldaten, mißgebildete Neugeborene, sterbende Kinder».
- 9 Wuermeling, op.cit.
- 10 Véase 2. Carta, nota 3.
- 11 Expresión de Portisch en conversaciones con Peter

Pelinka en «Arbeiter-Zeitung», Viena, julio 1991.

12 «Portisch: ... faltaba el babysitting político» («Interview. I Million UNO-Soldaten! Hugo Portisch über Lösungen für Bosnien», en: NEWS, n° 42/92, p. 59.)

13 Egon Bahr, en: «Stern», nº 47/1996.

14 «... 'Los americanos hacían lo que les parecía bien', recuerda un alto cargo de la Protección constitucional. Y un reportero experimentado notó que también se trataba de espiar políticamente y económicamente a Alemania. Para ello también se habían prestado suficientes alemanes – por mucho dinero hasta políticos de Bonn. [...] Según Erich Schmidt-Eenboom del Instituto de Investigación de Weilheim para la Paz, la CIA prevee proceder más discretamente en un futuro: Para el 'espionaje contra países asociados creó sedes ilegales en las franquicias internacionales de empresas americanas'...» «Wilde Hortensie», en: «Der Spiegel», n° 29/1995, pp. 44-48.)

## 15 Wagnleitner, op.cit.

## Carta 10a:

l «Según eso, America debería influír a Europa para preparar la incorporación de Turquía a la Unión.» (Brzezinski, «Die einzige Weltmacht», p. 291.) «Es fundamental que Europa Central y Occidental permanezcan siendo un protectorado de América, cuyos estados aliados recuerden a los vasallos de antaño.» (p. 92.) «Alemania tiene las manos atadas por su integración en la OTAN...» (p. 252.) «Así, Alemania toma parte en el presupuesto total de la UE con un 28,5 %, de la OTAN con un 22,8 %, de la ONU con un 8,93 %; además, es el mayor accionista del Banco Mundial y del Banco Europeo de Reedificación y Desarrollo.» (p. 101.) «Como la Europa de Yalta pertenece al pasado, ahora se trata de constituír la Europa de Versalles.» (p. 129.) «La hegemonía global de América es única en su extención y especie.» (p. 277.)

2 «Sie schufen ein Monster», en: «Der Spiegel», n° 38/1997, pp. 168

3 «Der Spiegel», nº 9/98, p. 24.

4 Coudenhove-Kalergi, «Praktischer Idealismus», pp. 22/23.

5 "Esas dudas ya están aclaradas porque ahora se entiende que la población o especie son la unidad de la evolución y no el gen o el individuo.» (Mayr, «Das ist Biologie», p. 43.)

6 S. Mauthner-Weber, en: «Kurier», 20. 2. 2000, p. 21.

7 Wuermeling, op.cit.

8 Wuermeling, op.cit

9 «Die Globalisierung bedroht uns alle», en: «Raum & Zeit», n° 118, julio/agosto 2002. (Andrea Oellerich, «Das Welt-Handels-Komplott»; Werner Rügemer, «Korruption unter dem Deckmantel der Globalisierung»; Maude Barlow, «Öffentliche Dienstleistungen werden verramscht: GATS bedroht unser aller Lebensgrundlagen».)

10 op.cit., p. 20.

11 Werner Rügemer, «Korruption unter dem Deckmantel der Globalisierung», en: "Raum & Zeit", n° 118.

12 Véase 7. Carta, nota 4.

## Carta 11a:

1 «Der Spiegel», nº 38/1997, p. 170.

2 Véase 5. Carta, Nota 8.

3 Eurosong-Contest - Ralph Siegel: «Germany: One point».

4 «Der Spiegel», nº 38/1997, p. 168

5 «Sie schufen ein Monster», en: «Der Spiegel», n° 38/1997, pp. 168

6 Lorenz, «Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit». 7 Véase 7. Carta, nota 4.

8 Goldmann, «Der Geist des Militarismus», p. 37. También: cita en p. 97.

9 Véase nota 5.

10 «Der Spiegel», nº 16/2001, p. 166.

11 «Jüdische Allgemeine», 25. 9. 2002.

12 Véase: Eichler, «Der gesteuerte Kunstverfall»; Kishon, «Picasso war kein Scharlatan» und «Picassos süsse Rache»; von Senger, «Mord an Apollo».

13 Cita del testamento artístico de Pablo Picasso, 2.5.1952. (cit.: Kishon, «Picasso war kein Scharlatam», p. 11/12.) Cita de una carta de Picasso al crítico Giovanni Papini que lo publicó en su «Libro Nero» sin que Picasso nunca lo desmintiera.

14 «Un colaborador del ISB, Marcel Prawy, se convirtió en pionero de los musicales. El programa 'Operetas de América' se emitió entre 1955/56 cuatrocientas veces, despertando la curiosidad del público austríaco que se entusiasmó por los musicales. En 1956, Marcel Prawy produjo 'Kiss Me, Kate' de Cole Porter '...and nobody missed the waltz.'» (Wagnleitner, «Coca-Colonisation», p. 233.)

15 «Format», nº 11/2001, p. 56: «La historia enseña que el enemigo sólo es vencido si su cultura es destruída.»

16 «Neue Kronen-Zeitung», 25.1.1998.

17 Véase Schrenck-Notzing, «Charakterwäsche»; Franz-Willing, «Umerziehung»; Wuermeling, «Die weiße Liste»; Füssl, «Die Umerziehung der Deutschen»; Mosberg, «Re-Edukation»; Hahn, «Umerziehung durch Dokumentarfilm?».

18 V. «Das Jaulen der Trauerklöße», in: «Der Spiegel», n° 52/2000, pp. 72, 73.

19 «Huttenbriefe», julio 2001.

20 Wagnleitner, op.cit.

21 Von Bülow, «Im Namen des Staates».

22 «Der Spiegel», nº 44/2000.

23 op.cit.

## Carta 12a:

1 «Kurier», 31. 12. 2000.

2 Frankfurter Allgemeine Zeitung», 7. 2. 2002.

3 Ferdinand Lacina: «Durch Karenzgeld für alle erreichen wir, daß Studentinnen mehr Kinder kriegen. Wollen wir das wirklich?» («profil», 1. 3. 1999.)

4 «Focus», nº 47/1994, p. 211.

5 «Der Spiegel», nº 14 y 15/2001.

6 Tribunal Supremo, veredicto del 21. 10. 1987.

7 Baßler, «Die Große Ausländerlüge», donde todos los

gastos provocados por la inmigración son desglosados con exactitud. Más cálculos exactos en las siguientes fuentes: «Sozialbericht 1993»; «Statistisches Jahrbuch 1993»; Deutsche Bundesbank, «Geschäftsbericht 1992»; Baßler, «Die Ausraubung des Deutschen Volkes nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft bis in die Gegenwart»; die Studie der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, «Historische, ökonomische und soziale Aspekte der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland», 12. 8. 1992, S./Reg.-Nr.: WF VI-117/92 Wie.; Meinhard Miegel, «Arbeitsmarktpolitik auf Irrwegen: Zur Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland», Stuttgart 1984; Martin Wehrmann, «Auswirkungen der Ausländerbeschäftigung auf die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in Vergangenheit und Zukunft», Monographien der List-Gesellschaft e.V.N.F., Tomo 11, Baden-Baden 1989; En p. 51 Baßler escribe: «Los trámites judiciales para extranjeros, sobre todo sus címenes, cuestan el 150% de sus contribuciones tributarias.

8 Josef Weidenholzer, «Rechtsextreme und autoritäre Tendenzen im Bewußtsein der österreichischen Bevölkerung», en: DÖW (Ed.), «Rechtsextremismus in Österreich nach 1945», pp. 339-353. En la p.351 pone: «Sólo en su rol natural de ama de casa y madre puede la mujer autorrealizarse. El 71% de los hombres y el 69% de las mujeres se manifestaron de acuerdo con este lema. Por tanto, la destrucción de la familia por medio de un nuevo rol para la mujer se está llevando a cabo en contra de la voluntad de hombres y mujeres.

## Carta 13a:

1 Véase 12. Carta, nota 6.

2 «Der Spiegel», n° 9/98, p. 24.

3 Protocolo de Acusación de la Fiscalía de Leoben, 9. 8. 1996, contra Herbert Schweiger, 16 Vr 255/96 - 112, 5 St 1813/95 - 26, p. 15: «... 'el saneamiento de la condición de los campesinos es la única manera de conservar el pueblo: herencia y tierra son una unidad.» El escrito de acusación del fiscal Dr. Hubert Maringgele, StA Salzburgo, 8 St 44/ 97z, en el que el acusado Günter Reinthaler es culpado de haber recomendado como lectura y haber repartido ejemplares del libro de Schweiger, «Evolution und Wissen» como material de propaganda nacionalsocialista, incrimina los mismos pasajes de texto que el fiscal de Leoben. El veredicto del 6. 6. 2003, 30 Hv 40/02m, en Salzburgo califica de criminal el pasaje: «Página 327 ... 'Para la conservación de la salud popular y la capacidad vital de cada individuo se requieren medidas de higiene genética.' ..." (Acusación, 7. 10. 2002, p. 88; los nros. de p. se refieren al libro «Evolution und Wissen».) «Página 325 ... 'Europa no es ningún continente de inmigración para las razas afroasiáticas.'»(op.cit., p. 90.) «Pagina 348 ... 'Exigencia: 1. El crecimiento económico ha de pararse. ... 2. El fin del capitalismo de usura e intereses compuestos que provocan

el crecimiento sin límite. ... 4. Lucha contra la ideología antivital de la multicultura.' ... Página 384 ... 'Exigencia: Trabajo es dinero. ... El lema se llama: lucha contra el capitalismo. ... El dinero no es ningún producto y sólo constituye una participación de un servicio de economía popular. Por ello, no debe ser vendido con interés ni intereses compuestos.'...»(op.cit. p. 92.) « Página 403 ... La respuesta a esto sólo puede ser: [S. 93]: Para restaurar un orden mundial justo, hay que romper la hegemonía del capitalismo internacional.'..." (op.cit., p. 92/93.) La acusación dejó caer la criminalización de la siguiente exigencia de Schweiger: «Página 428 ... 'Asegurar la alimentación del propio suelo ha de ser máxima para la política. ... El fomento del campesinado es la única garantía para la conservación del pueblo: herencia y tierra son un conjunto.' ... » (op.cit., p. 93.) Excepto el pasaje sobre el campesinado, la acusación hace figurar los mismos apartados en el veredicto contra Robert Dürr. (Acusación de StA Eisenstadt, 34 St 7/97k-50, 11. 2. 2000; Veredicto del jurado en el juzgado de Eisenstadt, 7 Schw Vr 679/98 Hv 1/00, 7. 11. 2000; Acuerdo del OGH, 13 Os 11/01-7, 25. 4. 2001.) En todos estos casos, rige la directiva de cara al Ministerio de Justicia y, en su consecuencia, de cara al Ministro de Justicia y el Consejo de Ministros.

## Carta 14a:

1 Adler, «Die Freimaurerei und der Vatikan».

2 Juan 8:44

3 op.cit.

4 Adler, «Die Freimaurer und der Vatikan».

5 «Der Spiegel», n°. 8/2003, p. 95.

6 Shahak, op.cit.

7 Shahak, op.cit., p. 160.

8 «National-Zeitung», 5. 7. 2002.

9 «Der andere Friedman», en: «National-Zeitung», n° 24, 7. 6. 2002.

## Carta 15a:

1 Aristóteles, Cristo, Mahoma, Emperador Lothar, el Concilio de Nicea (325), el Segundo Concilio del Laterano (1139), Agustín, Gregorio, Obispo de Nyssa, Tomás de Aguino, Papa Alejandro III. (1179), Papa Clemente V. (1311), Papa Bonifacio (1301), Francis Bacon, Martin Lutero, Ulrich Zwingli, Thomas Jefferson, Leo Tolstoi, Karl von Vogelsang, Friedrich Naumann, Ernst Abbe (Fundador de la fábrica Zeiss en Jena), Henry Ford, Enciclopedia "Quadragesimo Anno" (1931), Otto Schily («Flora, Fauna und Finanzen», 1998). Christian Anders, «Der wahre Bankenschwindel. Und was man dagegen tun kann. Das neue zinsfreie Geldsystem», Verlag Elke Straube, Geising 2002, «Der Rubel muss rollen», Buch & Media, Norderstedt 2003. Creutz, «Das Geld-Syndrom». Gottfried Feder, Silvio Gesell, «Die natürliche Wirtschaftsordnung», Obras Completas, Tomo 11, Gauke Verlag, Lütjenburg Günter Hannich, «Börsenkrach 1991. Weltwirtschaftskrise. Der Weg in den Dritten Weltkrieg»,

Kopp Verlag, Rottenburg 2000. Margrit Kennedy, «Geld ohne Zinsen und Inflation. Ein Tauschmittel, das jedem dient», Goldmann Verlag, München 1991. Bernard A. Lietaer, «Mysterium Geld. Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus», Riemann Verlag, München 2000. Schwarz, «Das Experiment von Wörgl». Schweiger, «Geld und Weltpolitik». Bernd Senf, «Der Nebel um das Geld», Gauke Verlag, Lütjenburg 1996, «Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der Krise», dtv-Verlag, München 2001.

2 3 Moisés 25.

3 5 Moisés 23:20: «Del extraño puedes cobrar usura pero no de tu hermano; que tu Señor, tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en el país que vayas a tomar.»

4 Shahak, op.cit.

5 Theodor V. Soucek: «Wir rufen Europa», Welsermühl-Verlag, Linz 1956; «Ungleichheit vom Uratom zum Kosmos. Das Schneeflockenprinzip», Herbig Verlag, München 1988.

6 «Der Spiegel», nº 25/1998, p. 55

7 Esto se desprendió de una investigación que se basó en las declaraciones de Duisenberg y Tietmeyer.

8 Heiko Martens, «Angriff aus dem All», en: «Der Spiegel», n° 13/1999, pp. 94: El daño es inmenso. Cálculos aproximados parten de unas pérdidas de 20 mil millones de marcos anuales, ocasionados por el espionaje de competencia. En realidad, así un protector de la constitución, 'las cifras reales serán el doble de altas'.» (p. 95.)

9 Schwarz, «Das Experiment von Wörgl».

10 Haffner, «Anmerkungen zu Hitler», p. 32.: «Entre los logros positivos de Hitler, ante todo y en primer lugar, hay que mencionar el 'milagro económico'. En aquellos momentos, ese término todavía no existía.» [...] «Frecuentemente se escucha que el milagro económico y militar de Hitler eran una misma cosa y que el empleo había sido consecuencia del rearme. Pero eso no es cierto. La gran mayoría de los desocupados encontraron nuevos puestos en la indústria convencional y civil.» (op.cit., p. 35.) «El milagro económico fue el logro más popular pero no el único de Hitler.» (p. 34) «En enero de 1933, cuando se convirtió en canciller, hubo seis millones de desempleados. Tres cortos años más tarde en 1936, hubo pleno empleo. De una evidente miseria había surgido una clase humildemente acomodada. En vez de desesperación y perplejidad había seguridad y determinación. Más milagrosa todavía era la transición de la depresión al auge económico que se alcanzó sin inflación, con precios totalmente estables. Más tarde, eso no lo consiguió ni Erhard.» (p. 32) «¿Realmente todo fue mérito de Hitler? Habrá que asentir a pesar de unos cuantos argumentos en contra. Hitler era económica y políticamente un principiante; las únicas ocurrencias que llevaron al milagro no las tuvo él sino el 'mago financiero', Hjalmar Schacht. Pero fue Hitler quien contrató a Schacht, quien sacó de los cajones todos los planes financieros que habían fracasado hasta ahora y los llevó a la práctica – desde los bonos de impuesto hasta los préstamos industriales 'Mefo', desde el servicio laboral para el estado hasta la autopistas.» (p. 33) «No fue político económico y nunca hubiera soñado con llegar al poder a través de la crísis general y la lucha contra el paro. La tarea no se ajustaba a su perfil y hasta 1933 lo económico no ocupaba sus pensamientos. Pero poseía suficiente instinto político para comprender que eso ahora era una prioridad y que la expansión en éstos momentos era más importante que la estabilidad presupuestaria y monetaria.» (p. 33)

11 Bauer, «Freikauf von Juden?», p. 30.

12 Prof. Joseph Stiglitz, citado por Andrea Oellerich, «Das Welt-Handels-Komplott», in: «Raum und Zeit», nº 118/2002, p. 20.

13 Véase también: «Der Spiegel», nº 52/1999, p. 132.

14 Stiglitz, «Die Schatten der Globalisierung».

15 «Süddeutsche Zeitung», 22./23. 9. 2002; «Die Welt», 22. 4. 1996, p. 13.

16 «Die Welt», 11. 6. 2000, p. 1.

17 «Eckartbote», März 2000.

18 «Berliner Morgenpost», 2. 1. 2002, p. 2.

19 Véase 12. Carta, nota 6.

20 Véase Lundberg, «The Rich and the Super-Rich».

## Carta 16a:

1 «Iraq is a trial run», conversación de Noam Chomsky con V. K. Ramachandran, 21. 3. 2003, publicado en «Frontline», India, Volume 20 - Issue 07, March 29 - April 11, 2003. (http://www.flonnet.com/fl2007/index.htm.)

2 Wuermeling, op.cit.

3 Cf. el caso Noriega.

4 Cf. el Tribunal Internacional de La Haya.

5 Nawratil, «Die deutschen Nachkriegsverluste unter Vertriebenen, Gefangenen und Verschleppten».

6 Halow, «Siegerjustiz in Dachau».

7 Véase 6. Carta, nota 14.

8 Hans Fritzsche, «Das Schwert auf der Waage».

9 1. El documento de la SS de John Demjanjuk falsificado por el Servicio Secreto Soviético. (véase: Rullmann, «Der Fall Demjanjuk».) 2. Un documento presentado por Simon Wiesenthal contra Jörg Haider, su tío, Wilhelm Webhofer, y el líder del Gau de Carintia, Rainer, fue rechazado por falso por el inspector, Dietmar Junker.

10 Bacque, «Verschwiegene Schuld», p. 10.

11 Véase nota 1.

12 «Hinter alles ein Fragezeichen setzen», conversación con el redactor jefe de la cadena de Tv, ZDF, Nikolaus Brender, en: «Der Spiegel», nº 9/2002, p. 91.

13 «Sie schufen ein Monster», en: «Der Spiegel», n° 38/ 1997, pp. 168

14 Ostrovsky, «Der Mossad».

15 «News», n° 42/1997, p. 92.

## Carta 17a:

I «... Berlin is already today a truly multicultural city - it is, by the way, the 'biggest Turkish city west of Istanbul' with well over a hundred thousand Turks and Germans of Turkish descent. In the years to come we will have to increasingly rely on immigration. German society is only

now becoming aware of this fact in the face of dramatic demographic changes. ..." (Cogreso del B'nai B'rith Europe en Berlin, 31.10.2001. El texto completo puede leerse en la página web del gobierno alemán: http://www.bundesregierung.de/emagazine\_entw,-61522/ Ansprache-von-Bundesaussenmini.htm. Informationen zu dieser Veranstaltung: http://www.bundesregierung.de/frame/dokumente/Artikel/ix 61583.htm.)

2 1 Sam. 15:3.

3 "Eretz Israel: Tierra de Israel, la tierra prometida por Dios a Abraham para que Ilevara a su gente a vivir allí. Las fronteras son apenas vagamente definidas y otras veces determinadas sin sentido: desde el río Egipto hasta el gran río Euphrat, desde el desierto hasta el Líbano.» («Die ganze Woche», 28. 2. 1991, p. 10. Véase: 1 Moisés 13 y 5. Moisés 1:7.)

4 «profil», nº 17, 22.4.2002, autores: Adelheid Wölfl y Wolfgang Kimmel.

5 Véase p. 101.

6 V. 8. Carta, nota 19.

7 V. 9. Carta, nota 12.

8 Adler, «Die Freimaurer und der Vatikan».

9 «Berliner Morgenpost», 2. 1. 2002, p. 2. Véase también: 12. Carta, nota 6

#### Carta 18a:

I Lorenz, «Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit»; Eibl-Eibesfeldt, «In der Falle des Kurzzeitdenkens», p. 162.

2 Prof. HAFNER: «El derecho popular ya nos da los criterios que valen para un estado. Si una comunidad satisface esos criterios, entonces es un estado, independientemente de si los reconocemos o no.» Periodista: «¿Cuáles son esos criterios?» Prof. HAFNER: "Son los tres clásicos. En primer lugar, ESTO ES UN PUEBLO EN SU CONJUNTO, UN TERRITORIO CERRADO, y, finalmente, y éste último criterio es el más difícil y conflictivo, UN GOBIERNO INDEPENDIENTE, que sea efectivo, que se haga respetar y sea capaz de instaurar cierta estabilidad y orden.» (Declaración del jurista popular, Prof. Dr. Gerhard Hafner, en: «Hohes Haus», televisión austríaca del dia 22. 9. 1991.)

3 Véase 12. Carta, nota 7.

4 «Der Spiegel», nº 23/2000, p. 162.

5 Lafontaine, «Das Herz schlägt links».

6 Wagnleitner, «Coca-Colonisation und Kalter Krieg», p. 77.

7 op.cit.

8 «Der Spiegel», nº 9/98, p. 24.

9 5. Carta, nota 1.

10 Bauer, «Freikauf von Juden?», p. 27: «En nuestro caso se trata, sobre todo, de que el auge económico fue alcanzado sin una contribución considerable del mercado de exportación.»

11 El término «capitalismo feroz» fue utilizado por el excanciller, Helmut Schmidt.

## Carta 19a:

I «Der Spiegel», nº 23/2000, p. 162.

2 Cf. el Contrato Social de Rousseau.

3 Estudios de investigación (e.g.: John Lott, David B. Mustard, «Crime, Deterrence und Right-to-Carry Concealed Handguns», University of Chicago Law School, Illinois, July 1996) demuestran que cualquier regulación adicional al derecho de armas provoca efectos contrarios a los previstos: ila violencia aumenta en vez de reducirse! Allí, donde ciudadanos responsables llevan armas, la violencia criminal es mucho más baja. Cuando, en algunas regiones de los Estados Unidos, las autoridades ordenaron la posesión de armas de fuego, ¡la violencia paró del todo! Si en los 19 estados americanos, en los que la posesión de armas está restringida, los ciudadanos hubieran podido llevar armas, en el período entre 1977 hasta 1992 se hubieran evitado 1570 asesinatos, 4377 violaciones, 60.000 ataques a mano armada y 12.000 atracos. («Der Kriminalbeamte», 9/1997). Algunos de los estados afectados reaccionaron inmediatamente a ese estudio, entre ellos Texas, donde las autoridades otorgan licencias de armas generosamente, lo que de 1992 a 1997 redujo la criminalidad un 53%.

#### Carta 20a:

I Coudenhove-Kalergi, «PANEUROPA 1922 bis 1966», p. 103.

2 Baßler, «Die Große Ausländerlüge», vease 12. Carta, nota

3 Courtois, «Das Schwarzbuch des Kommunismus».

4 Véase 8. Carta, nota 12.

5 Véase 4. Carta, nota 1.

6 «En los años cincuenta, Konrad Adenauer, Winston Churchill y otros políticos europeos de altura se hicieron pagar por la CIA su propaganda del pensamiento europeo. Esto lo demuestran documentos de los archivos británicos y americanos. Después, en verano del 1948, Churchill como lider de la oposición, les pidió dinero a los americanos para su Movimiento Europeo. Este se acababa de fundar como organización que aglomeraba todas las asociaciones europeas no partidarias, para hacer publicidad para los Estados Unidos de Europa. Según ordenes del más tarde jefe de la CIA, Allan Dulles, para la financiación encubierta, se designó el American Committee on United Europe. Este organizó y financió las apariciones propagandísticas para la unión europea del canciller Konrad Adenauer en Nueva York en 1953, pagó más de cien eventos pro-europeos y salvó el Movimiento Europeo, del que Adenauer era miembro, dos veces de la ruína. Según los cálculos del politólogo, Richard Aldrich, el entusiasmo europeo le costó a la CIA entre tres y cuatro millones de dólares, más de la mitad de todos los fondos de los que disponía la organización.» («Die CIA zahlte», en: «Der Spiegel», nº 33/1997, p. 20.)

7 Georg Hoffmann-Ostenhof, «Antisemiten für Israel», in:

«profil», 9. 9. 2002, p. 102.

8 «Jüdische Allgemeine», 25. 9. 2002. 9 «Berliner Morgenpost», 2. 1. 2002, p. 2. Véase también:

12. Carta, nota 6.

10 Bauer, «Freikauf von Juden?».

# Índice Onomástico

| Adenauer, Konrad                 | 14, 22, 24, 92       |
|----------------------------------|----------------------|
| Adler, Viktor                    | 60                   |
| Allende, Salvador                | 66, 188              |
| Bahr, Egon                       | 54, 114              |
| Bauer, Yehuda                    | 174                  |
| Beethoven, Ludwig van            | 64                   |
| Benesch, Edvard                  | 12, 13, 22, 179      |
| Beresovsky, Boris                | 106                  |
| Berlusconi, Silvio               | 194                  |
| Krenn, Kurt, Bischof             | 160                  |
| Stecher, Reinhold, Bischof       | 160, 167, 194        |
| Blair, Toni                      | 42                   |
| Blum, Leon                       | 22                   |
| Blüm, Norbert                    | 42                   |
| Böhmdorfer, Dieter               | 32, 235              |
| Breker, Arno                     | 124                  |
| Briand, Aristide                 | 14, 22               |
| Brzezinski, Zbigniew             | 116                  |
| Burger, Norbert                  | 74                   |
| Bush, G. W., Junior              | 62, 66, 72           |
| Castro, Fidel                    | 110, 204             |
| Chomsky, Noam                    | 186                  |
| Churchill, Winston               | 22, 96, 194          |
| Clemenceau, Maréchal             | 14                   |
| Cohn-Bendit, Daniel              | 34, 96, 215          |
| Coudenhove-Kalergi, Barbara      | 219                  |
| Coudenhove-Kalergi, Graf Richard | 10, en todo el libro |
| Dahn, Felix                      | 200                  |
| Darwin, Charles                  | 16                   |
| Däubler-Gmelin, Herta            | 42                   |
| De Gaulle, Charles               | 96                   |
| Degasperi, Alcide                | 14                   |
| Duisenberg, Wim                  | 148, 170, 234        |
| Dulles, John Forster             | 14                   |
| Dürr, Robert                     | 148                  |
| Eco, Umberto                     | 149                  |
| Eibl-Eibesfeldt,                 | 101, 135             |
| Eisenhower, Dwight               | 66                   |
| Fischer, Joschka                 | 54                   |
| Fischler, Franz                  | 147                  |
| Fleischer, Ariel                 | 66                   |
| Foregger, Edmund                 | 76                   |
| Frey, Gerhard                    | 162                  |
| • •                              |                      |

| Friedman, Michel             | 34, 54, 91, 92, 214  |
|------------------------------|----------------------|
| Friedmann, Moishe Arye       | 162, 164             |
| Fuchs, Ernst                 | 124                  |
| Geißler, Heiner              | 75                   |
| Goldhagen, Daniel            | 88                   |
| Goldmann, Nahum              | 39, 56, 122, 139     |
| Greenspan, Alan              | 113, 185             |
| Gusenbauer, Alfred           | 50                   |
| Gusinsky, Vladimir           | 106                  |
| Habsburg, Otto von           | 22, en todo el libro |
| Haider, Jörg                 | 225                  |
| Hammarskjöld, Dad            | 66                   |
| Hatchwell, span. Judenführer | 152                  |
| Herriot, Edourd              | 14, 22               |
| Herzl, Theodor               | 238                  |
| Hess, Rudolf                 | 56, 64               |
| Hirsch, Samson Raphael       | 162                  |
| Hitler, Adolf                | 16, 62, 110, 232     |
| Ho Chi Min                   | 204                  |
| Hoffmann, Ferenc             | 124                  |
| Hoffmann-Ostenhoff, Georg    | 78, 164              |
| Holming, Göran               | 11                   |
| Holzinger, Sepp              | 74                   |
| Honecker, Erich              | 134, 136             |
| Hooton, Ernest Albert        | 88                   |
| Hurdes, Felix                | 126                  |
| Hussein Sadam                | 66                   |
| Ignatiev,                    | 90                   |
| Jagschitz, Gerhard           | 62                   |
| Jelinek, Elfriede            | 239                  |
| Juncker, J. C.               | 14, 22, 107          |
| König, Franz, Kardinal       | 160                  |
| Karl XII von Schweden        | 62                   |
| Kaufmann, Nathan             | 86, 94               |
| Kennedy, John F.             | 66                   |
| King, Martin Luther          | 66, 188              |
| Kirchschläger, Rudolf        | 150                  |
| Kishon, Ephraim              | 124                  |
| Kissinger, Henry             | 66                   |
| Klement, Ernst               | 192                  |
| Klestil, Thomas              | 42, 197              |
| Knirsch, Viktor              | 168                  |
| Kohl, Helmut                 | 14, 22, 194, 205     |
| Kourvetaris, George          | 211                  |
| Krawagna-Pfeiffer, Katharina | 50                   |
| Kreisky, Bruno               | 60                   |
| Kielsky, Diulio              |                      |

| Lafontaine, Oskar              | 144                     |
|--------------------------------|-------------------------|
| Lämmel, Albert                 | 174                     |
| Lenin, Wladimir                | 234                     |
| Levi, Paul                     | 72                      |
| Levi-Strauss, Claude           | 217                     |
| Lorenz, Konrad                 |                         |
| Loucheur, Louis                | 54, 122, 198, 243<br>22 |
| Lüftl, Walter                  | 178                     |
| Lumumba, Patrice               | 188                     |
| Luther, Martin                 |                         |
|                                | 158, 168                |
| Magnago, Silvio                | 80                      |
| Mann, Thomas                   | 22                      |
| Marek, Franz                   | 219                     |
| Marx, Karl                     | 49                      |
| Masaryk, Thomasz               | 12, 22                  |
| Merkel, Angelika               | 54                      |
| Milosevic, Slobodan            | 68, 110                 |
| Möllemann, Jürgen              | 42                      |
| Monnet, Jean                   | 211                     |
| Morgenthau, Henry              | 90, en todo el libro    |
| Müller von Blumencron, Mathias | 185                     |
| Münz, Rainer                   | 23                      |
| Murdoch, Rupert                | 69                      |
| Mussolini, Benito              | 14                      |
| Muzikant, Ariel                | 91                      |
| Napoleon, Bonaparte            | 62                      |
| Neugebauer, Wolfgang           | 71                      |
| Nitsch, Hermann                | 131                     |
| Oberndörfer, Walter            | 78                      |
| Palme, Olof                    | 188                     |
| Pater Udo                      | 160                     |
| Petritsch, Wolfgang            | 100                     |
| Petrovic, Madeleine            | 61                      |
| Peymann, Claus                 | 239                     |
| Picasso, Pablo                 | 124                     |
| Pisa,                          | 138                     |
| Portisch, Hugo                 | 106, 171                |
| Prälat Schüller                | 160                     |
| Prawy, Marcel                  | 124, 126                |
| Price, Joyce Howard            | 90                      |
| Primor, Avi                    | 192                     |
| Putin, Wladimir                | 106                     |
| Radl, Franz                    | 135                     |
| Rauscher, Hans                 | 78, 165                 |
| Reagan, Ronald                 | 150                     |
| Redston, Summer                | 128                     |
|                                |                         |

Reed, Christopher 90 Reich-Ranicki, Marcel 105 Rios, Fernando de los 14 Robertson, Pat 164 Rommel, Erwin 62 Roosevelt, Frank Delano 90, 134, 136 Rühe, Volker 54 Ruiss, Gerhard 128 Rürup, Bert 26 Saban, Haim 43, 108 Sanchagrin, Ken 160 Sauerteig, Johann 194 Schacht, Hjalmar 174 Scharping, Rudolf 42 Schäuble, Wolfgang 54, 114 Schmidt, Helmut 99 219 Scholten, Rudolf Schröder, Gerhard 24 Schuman, Robert 14 Schweiger, Herbert 148 Shahak, Israel 40, 154, 157, 159, 161 Sharon, Ariel 188 Sommer, Ron 183 Spaak, Henri 14 34, 76, 91 Spiegel, Paul Spielberg, Steven 162 Stalin, Josef 18,94 101 Sternberger, Dolf Stiglitz, Joseph 176 Stresemann, Gustav 14, 144 Süßmuth, Rita 26 148, 170, 204, 234 Tietmeyer, Truman, Henry 94 Uhlitz, Otto 237 Ustinov, Peter 223 50 Verzetnitsch, Franz 50, 140 Vranitzky, Franz 50, 114, 122, 173 Wagnleitner, Reinhold Weigel, Hans 125, 126, 129 33, 35, 56, 194 Weizsäcker, Richard von 128 Wiesengrund-Adorno, 90 Willkie, Wendell 66, 166 Wojtyla, Karol 42, 124 Wolffsohn, Michael Wuermeling, Henric 112

# Anuncio

## La Crisis: Diagnosis

- Debido al constante incremento del endeudamiento, el mundo se ve arrastrado a un colapso del sistema monetario y de la economía global.
- 2. El sistema monetario, en contra de lo que la mayoría cree, no es natural ni irreversible sino anti-orgánico: la emisión del dinero-crédito no tiene norma sino es un privilegio –apropiado de las naciones por un Cártel de Poder (1). Este lo ejerce como privilegio (2) basado en que el dinero no es consecuencia del trabajo si no del crédito aprovechado con un firme, anual tributo ('Interés') independiente de que prospera o fracasa el usuario.
- 3. El dinero-crédito, hoy en día genialmente simplificado como entrada en los libros y moneda papel, constituye la contrapartida almacenada del trabajo y rendimiento, el denominador común de la energía generada en la economía. El dinero por sí no puede generar beneficios. El principio de la Creación, según la tradición cristiana, era la Palabra de Dios; al principio del dinero usurero era la mentira pudiendo imitarlo.
- 4. Por consiguiente, el endeudamiento nacido del interés es antinatural pues está basado en un sistema fraudulento en el cual 'crece' el endeudamiento desvinculado del resultado económico acabando finalmente todos como esclavos en el servicio del capital creado del nada.
- 5. Por consiguiente, el Sentido Común rechaza este abuso por sus consecuencias nefastas. Así lo prohibe el judaísmo aunque entre los suyos (Moisés en Deuteronomio 5, 23,19) aunque todavía lo recomienda para los "Extranjeros" (20). Las religiones humanistas como el Cristianismo y el Islam nacidos del judaísmo se diferencian de ello por extender la prohibición de la usura a toda la Humanidad ya que el rabí Jesús de Nazaret
- 6. acaba con la discriminación de los no-judíos al declarar que todos los 'Extranjeros' son 'Prójimos'. La Iglesia católica silenció solamente a partir del pacto con la Plutocracia Atlántica en 1870 (3) el correspondiente dogma que la usura, por sus consecuencias generales era "Pecado Mortal" castigado durante desde siempre en vida con la proscripción y el destierro y en el más allá con el infierno.
- 7. Hasta ahora, las guerras sirven para cubrir los periódicos colapsos del sistema capitalista por el endeudamiento para después de la destrucción poder volver a ello con la desaforada "Reconstrucción", con nuevos créditos.
- 8. La Edad Media está difamada como 'oscura' porque perseguía a los usureros y en lugar de intereses se recurría a recortar las monedas lo que también sustituyó impuestos. Lo que es indudable es que alrededor de las impresionantes catedrales, surgieron sin electricidad y máquinas ciudades cuya estética nos impresiona.
- La Historia enseña que siempre ha habido naciones que lucharon contra el sistema usurero prosperando con sistemas más orgánicos hasta que fueron aniquilados bajo pretextos ideológicos o corrompidos por el poder monetario.
- 10. Y esto es la naturaleza orgánica del dinero: se genera como vale por trabajo prestado, no puede de si mismo crear puestos de trabajo. El dinero falso reclama ser la madre del

- trabajo, el dinero honesto es un hijo del él. Resumiendo: el dinero-crédito no es un valor por si mismo ni puede generar plusvalías por si mismo: es el hijo del trabajo, no su madre.
- Rodeado de paro creciente y pensiones menguantes en medio de una productividad técnica cada día más grande, camino del colapso general desactivemos la MENTIRA . Con ella caerá también el global abuso del interés y con ello el ENDEUDAMIEN-TO.
- (1) Prof. Joseph Stiglitz, ex asesor del Presidente USA y Economista Jefe del Banco Mundial, despedido en 1999:"El Nuevo Orden Mundial condenó hombres a la muerte" (G. Palast en "The Observer, Londres, 10.10.2001)
- (2) Del latín 'privare robar, 'lege'-por ley
- (3) Ricardo de la Cierva en "La Masonería Invisible", p. 250, Editorial Fénix, Madrid

## SOLUCION: LAS LEYES GEMELAS DE ORDEN ORGANICO

Los gobiernos de los estados civilizados, tras ponerse de acuerdo entre ellos se solidarizan con sus pueblos poniéndolos al corriente del fraudulento sistema crediticio centrado en la Moneda de Reserva de EE.UU. La Alianza entre Francia, Alemania y Rusia podrá ser el núcleo de una comunidad suficientemente poderosa para reestablecer el comprobado equilibrio militar (MAD) perdido desde la 'Guerra Fría'.

- Los parlamentos aprueban leyes paralelas que desactivarán globalmente la propagación sin encontrar obstáculo de la Mentira:
  - El monopolio de los medios financiados por publicidad se quebrantará por la obligación legal de reservar un tercio de su contenido redaccional de espacio y tiempo gratuitamente a los estratos especializados en los temas que los medios han tratado. Sin infringir en los derechos propietarios y de libertad de propagar sus opiniones necesariamente ideológicas y partidarios, el monopolio sobre la (in)formación de los electores dado la limitación de su tiempo y recursos será debilitado en pro de la democracia por el siguiente complemento de la Constitución:
  - El Consejo de los Medios, parecido al Supremo, reclutado de personalidades reconocidos y elegidos por los alcaldes, complementará como Cuarto Poder a los tres clásicos poderes. El Consejo supervisará que la tercera parte (33%) del espacio (Prensa) y del tiempo (TV y Radio) esté cedido a las personalidades y también de los gobiernos, interesados en contribuir al tema de su incumbencia, tratado en cualquier medio financiado por publicidad. La manipulación de la opinión pública cede a su formación.

2. Las naciones que así hayan conseguido la libertad de acción sin violencia, acordarán una Norma del Dinero-Crédito como ya existe mundialmente para tiempo. espacio, peso, energía, etc. Por ejemplo, una unidad de moneda representará una milésima parte del costo de vida correspondiente a la capacidad de la respectiva economía nacional o regional. El capital deuda de interés fijo, sin protección legal en el porvenir para los intereses, será sustituido por el de la participación (1) La deuda pública se redimirá por la privatización del oro público que así servirá económicamente útil al congelar 'energía' sobrante. Del resto será revocada como en muchos instantes de la Historia ya que fuera de metales imperdibles energía - y el Dinero-Crédito es la contrapartida del trabajo - puede ser atesorada por generaciones, y nunca con remuneración adicional, es decir con 'interés' (2), acumulativamente. Por ello, las rentas de jubilación, paro etc. serán sustituidas por una uniforme, solidaria cuota básica para todo residente (3). Este dividendo nacional o regional asegurará la circulación del dinero en beneficio del cuerpo económico general asegurando un mínimo de producción y consumo. El impuesto al valor añadido restado de las gestiones reales hará superfluo cualquier impuesto personalizado y las burocracias pertinentes.

Así se generará interior y exteriormente un orden balanceado económico y monetario que hará imposible una repetición del privilegio de la Moneda de Reserva creado por el Federal Reserve Act del 23 de diciembre del 1913, extendido mundialmente por las guerras y formalizado en 1944 en Bretton-Woods. Conforme con la supresión de la deuda monstruosa mundial, bajará el costo de vida redimiendo la Humanidad del Mal de tener que crecer al ritmo del capital deuda creciendo acumulativamente por el interés por encima del medio ambiente. Así nacerán las condiciones para la Paz en la Tierra.

Rassemblement des Peuples 23.1.2005

- (1) 'Venture capital', directo por acciones de preferencia o normales o mediante los fondos de inversión, parecido a la legislación pendiente en EE:UU.
- (2) Del latín 'inter' –entre, 'esse' –ser, es decir inmiscuido entre negocio y su ganancia.
- (3) Vigente para residentes en el estado de Alaska como contrapartida del petróleo ya que no hay trabajo remunerativo para todos.